JUEVES 18 DE JULIO DE 2024

# A 19 (

Nuevo frente para Begoña Gómez: la Complutense pide al juez investigarla

Apunta a que la mujer del presidente pudo cometer «apropiación indebida» por hacer uso personal de un 'software'

Solicita al instructor que indague si se causó «perjuicio patrimonial» a la universidad



Afea a los implicados que no hayan colaborado con las pesquisas internas

EDITORIAL Y PÁGINA 14







Muere Rosa Regàs, la escritora que hizo de la narrativa política y actitud vital ABC DEL VERANO Pág. 51

## Sanidad pone en marcha su plan para prohibir fumar en las terrazas antes de fin de año

El anteproyecto deja en el aire qué ocurrirá en las playas y en otros espacios naturales, donde ahora está permitido el consumo de tabacomente le la

El ministerio quiere establecer restricciones a la publicidad y venta de cigarrillos electrónicos aunque no tengan nicotina sociedad Pág. 31



#### Igualdad fuerza a la directora del Instituto de las Mujeres a explicar su lucro con los puntos violeta

Las empresas que fundó junto a su pareja habrian recibido más de medio centenar de contratos en ayuntamientos socialistas SOCIEDAD Pág. 30



#### SALA DE MÁQUINAS JULIAN QUIROS

#### Begoña en todas partes

l Gobierno le gusta citar el fantasma de la oposición: la ultraderecha. Pero el elefante en la habitación del Gobierno se llama Begoña y está haciendo colapsar al sanchismo y a su titular. El líder socialista se presentó ayer en el Congreso con las manos vacías, después de tres meses asustando a los medios independientes poco menos que con cerrarnos. Pero no puede hacerlo, el reglamento europeo que ahora se aplica en España se lo impide; es un escudo para proteger a la prensa de las injerencias del poder.

Así que la sesión donde Sánchez prometía impulsar la regeneración se truncó en otra de sus arremetidas contra la condición democrática de medio Parlamento y de medio país. Ni siquiera sus socios se tomaron en serio el presunto plan, tachado de cortina de humo. Salvo Mertxe Aizpurua, la portavoz de Bildu que mandaba en 'Egin' cuando el primer disparo a las víctimas de ETA salía con tinta. Se ve que el PSOE es capaz de digerir el rastro de la sangre y lo que de verdad le quita el sueño es el espectro de Begoña.

#### Von der Leyen hace guiños a derecha e izquierda para terminar de atar su reelección

Un fallo judicial sobre la compra de vacunas contra el Covid añade tensión a la votación a la presidencia de la Comisión Europea INTERNACIONAL Pag. 21

Condenan a un exalcalde del PSOE por malversar 700.000 euros de los ERE

ESPAÑA Pag. 16

#### La Airef reclama un ajuste de 11.000 millones para cumplir la regla de gasto

Pide a Montero que explique en el Congreso cómo atajará el desvio respecto al objetivo **ECONOMÍA Pág. 23** 

Mil gestores judiciales llevan más de un año esperando a incorporarse a sus plazas

ESPAÑA Pag. 15

MAÑANA CON ABC ABC VIAJAR



LA TERCERA

#### FUNDADO EN 1903 POR DON TORCUATO LUCA DE TENA

## Apoteosis de la trola

#### POR LUIS DE LA CORTE

«Las causas últimas de la impunidad que hoy disfrutan los políticos embusteros hay que buscarlas en nuestros ecosistemas informativos y en el auge de las políticas de corte populista y abierta o encubiertamente antiliberales que recurren sistemáticamente a las argucias de la posverdad. Beneficios aparte, el universo configurado por las plataformas digitales ha propiciado la subordinación de las lógicas informativas asumidas por los medios de comunicación serios y fiables»

a primera de todas las fuerzas que dirigen el mundo es la mentira». Con ese trueno abría el filósofo y periodista francés Jean François Revel uno de sus mejores libros, publicado en 1988. Indignado por las mentiras divulgadas en los países occidentales para deslegitimar sus mismos sistemas políticos y enmascarar los pecados de espantosas autocracias (mayormente de izquierdas), Revel constataba la contradicción de unas sociedades abiertas que avanzaban hacia la «era de la información» y donde el conocimiento iba convirtiéndose en la base del desarrollo económico y social, pero donde la falsificación de lo real seguía siendo práctica cotidiana. ¿Qué hubiera dicho entonces de nuestro tiempo político?

Por supuesto, la política siempre ha mantenido una relación difícil con la verdad que no vamos a simplificar. Pero recientemente el recurso a la mentira parece haber alcanzado cotas inéditas en sociedades donde no rige una censura oficial (en las otras, ciertamente, la invención de falsedades es el oxígeno que mantiene vivos a los regimenes autocráticos). Si algo había venido poniendo límites a las mentiras de los políticos en democracia era el alto precio que llegarían a pagar al ser reconocidos como simples embaucadores. «En circunstancias normales -escribió la gran Hannah Arendt- el mentiroso acaba siendo derrotado por la realidad». Pero si eso era lo normal está claro que ha dejado de serlo. Así lo muestra en Espafia un Gobierno erigido y sostenido a fuerza de gestos y actuaciones inicialmente negados y ejecutados después con desvergonzado cinismo, sin sufrir por ello ninguna merma significativa de apoyos. Pero no estamos solos: miremos a la gran democracia estadounidense y comparemos el coste que la mentira tuvo para dos presidentes de distintas épocas, Nixon y Clinton, frente al que ha deparado al estrafalario Donald Trump, cuyo interminable historial de embustes no le ha inhabilitado para emprender una campaña electoral que podría llevarie de vuelta a la Casa Blanca. Por lo demás, lo peor no es que nos mientan sin parar, sino la masa de ciudadanos que una y otra vez se muestran dispuestos a olvidar o excusar las mentiras más cínicas y flagrantes, condenándonos a un circulo vicioso que degrada la calidad de los sistemas democráticos a velocidad de vértigo.

Las causas del problema son variadas, por lo que me limitaré a nombrar y recordar las más relevantes. El sistema cognitivo humano incluye diferentes mecanismos que nos hacen vulnerables a los embustes, el autoengaño y la generación de explicaciones exculpatorias de toda clase de conductas tramposas e inmorales, incluida la mentira. Aunque no haya espacio para inventariarlos, me refiero, por supuesto, a la misma clase de resortes mentales que contribuyen a mantener las creencias más irracionales y disparatadas. Sin perder de vista que la facilidad para dejarse engañar y perdonar em-

bustes no es indiscriminada. Pues, si por un lado solemos estar más dispuestos a creer aquellas palabras y relatos falaces que confirman nuestras creencias, intuiciones morales y preferencias políticas, por otro las mentiras con más posibilidades de ser ignoradas, excusadas, perdonadas u olvidadas suelen provenir de personas, grupos, organizaciones o medios de comunicación con los que nos sentimos identificados. Con todo, esas inclinaciones esencialmente irracionales coexisten con capacidades y motivaciones no menos universales que tiran en dirección contraria, hacia el ideal racional de la búsqueda de la verdad. Por eso, la epidemia de mendacidad que padecemos solo puede terminar de explicarse atendiendo a los cambios sociales e históricos que operan a favor de la mentira y su disculpa.

ay quien piensa que el auge de los políticos mentirosos trae causa de la crisis epistémica que empezó a fraguarse a finales del siglo pasado gracias a la irrupción de la filosofía posmoderna y la difusión de sus postulados antirrealistas o relativistas (resumible en una conocida sentencia de Nietzsche: «No hay hechos, solo interpretaciones») y que ha desembocado en un tiempo presuntamente caracterizado por la renuncia a distinguir entre afirmaciones verdaderas y afirmaciones falsas que algunos llaman posverdad. Les confesaré que esta explicación no termina de convencerme. No sé si algún filósofo posmoderno se comporta realmente como si no hubiera verdades objetivas, aunque lo dudo. En cualquier caso, estoy seguro de que el común de los mortales seguimos viviendo nuestras vidas apoyándonos en un montón de verdades sencillas y en algunas creen-

> cias que suponemos verdaderas (la actual proliferación de bulos, patrañas y teorías conspirativas es una prueba extrema de ello) y así me parece que les ocurre también a los políticos tramposos y a sus víctimas. La posverdad no es tanto un consenso consumado sobre la irrelevancia de los juicios de verdad como una estrategia política basada en el fomento de la confusión y la duda, la propagación de falacias y medias verdades y la manipulación de los sentimientos y las pasiones.

os principales aceleradores de la mentira y las causas últimas de la impunidad que hoy disfrutan los políticos embusteros hay que buscarlas en nuestros ecosistemas informativos y en el auge de las políticas de corte populista y abierta o encubiertamente antiliberales que recurren sistemáticamente a las argucias de la posverdad antes mencionadas. Beneficios aparte, el universo configurado por las plataformas digitales ha propiciado la subordinación de las lógicas informativas asumidas por los medios de comunicación serios y fiables (fundadas en la verificación de los datos) a la lógica de unas redes sociales saturadas por un flujo constante y

abrumador de informaciones no contrastadas cuya difusión depende exclusivamente de su ajuste a preferencias y afinidades personales. En estas condiciones, los hechos no son juzgados por su valor de verdad sino por su deseabilidad, en clara imposición del principio del placer sobre el de realidad, por expresarlo con términos de Freud. Asimismo, y como es bien sabido, al primar la conexión con usuarios con quienes se comparten valores y creencias, las redes sociales dan como resultado la creación de burbujas de opinión que reducen las oportunidades de confrontar los propios juicios y puntos de vista con otros diferentes. No hay mejor trasfondo sobre el que proyectar un discurso político dirigido a desacreditar y estigmatizar a los oponentes y alimentar el miedo, así como el resentimiento y el odio contra los que piensan de otra manera y apoyan opciones de gobierno distintas a las propias. Cuando esa clase de discurso infecta la esfera democrática los hechos dejan de ser sagrados y nada que se haga en defensa de la propia tribu política (y en contra de sus presuntos enemigos) carecerá de justificación o disculpa. Ni siquiera las mentiras más gruesas e indignas que otros quieran disfrazar como cambios de opinión.

NIETO

Luis de la Corte

es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid

## ABC

Julián Quirós

abc.es Carlos Caneiro

Mesa de información

Agustin Pery Director adjunta

Elena de Miguel (Subdirectora digital)

Ana L Sanchez

(Subdirectoro de noticias) José Ramon Alonso (Subdirector de fin de semana)

> Fernando Rojo (Jefe de continuidad)

Adjuntos a la Dirección Jesus G. Calero

(ABC Cultural) Juan Fernandez-Miranda

(Corresponsal político) Diego S. Garrucho

(Optrude)

#### Secciones

Yolanda Gomez (Subdirectora Economia) Alvaro Martinez (Opinion) Victor Rusz De Almiron (España) Isabel Gutiérrez (Internacional) Nuria Ramirez (Sociedad) June Miguelez (Deportes) Marta R. Domingo (Madrid) Laura Pintos (Estão y Especiales) Maties Nieto (Fotografia) Sebastián Basco (Edicida Impresa) Federico Ayala (Archivo)

#### Digital

Exther Bianco : Coordinador David Yague (Coordinador) Manuel Trillo (Fin de semano) Javier Nadales (Audiocono) Vanessa Duarte Rodes sociales Luts Miguel Misfloz (SEO) Axel Guerra (Producto)

#### Delegaciones

Antonio Gonzalez (C.-La Mancha) José María Ayala (Castillo y León) José Luss Jimènez (Galicia) Alex Gubern Cataluda Alberto Capazrós (C. Valenciana)

Directora General

Ana Delgado Galán

Gerente

Javier Caballero

Control de Gestión y RR.HH.

Juan José Bonillo

Marketing y Negocio Digital

José Maria de la Guia

Distribución

Enrique Elvira

Comercial Gemma Pérez

Editado por

Diario ARC, S. L. U. Josefa Valcarcel, 408 28027 Madrid

Teléfono de atención Diarlo ABC 91 111 99 00 Centzalita ABC 91 339 90 00

Precio ABC 2,00 euros

#### vocento

Danie ABC, S. L. U. Reservados todos los. derechro. Queda prohibida la reproducción, distribución. conture acres publics a utima acrost. tesal o parciui, de los contenidos de estapublicación, on maniquier forma o modeladed, sto previa, expresa y escrita autorización incluyendo en particular. из ганта гергофиссіон в'ю риезев а disposición como resumenes, reserias o revintas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manificata oprisa um expresa. Número 19 648 D.L. M. CJ-58 Apartado de Correio 13 Madrid

#### **EDITORIALES**

## **UNA AGENDA SIN HERRAMIENTAS**

Sánchez comparece con las manos vacías, lo que refuerza la idea de que la regeneración es una excusa para lidiar problemas personales

ACE tres meses, cuando se enteró de que su esposa estaba siendo investigada judicialmente tras una serie de revelaciones periodísticas sobre sus actividades profesionales, Pedro Sánchez se tomó un periodo de reflexión que tuvo en vilo al país durante cinco días y concluyó que era necesario establecer una agenda de regeneración democrática para acabar con lo que definió como «bulos». Ayer, el presidente compareció en el Congreso con las manos prácticamente vacías y recurriendo a su estrategia habitual de atacar a la oposición, polarizando la situación. Sánchez intentó justificar su plan en la reciente aprobación del Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación que, a su juicio, debería ser trasladado a nuestra legislación interna cuando lo cierto es que la norma es de aplicación directa. Alberto Núñez Feijoo desnudo sus intenciones reprochándole que «la única razón por la que está teniendo lugar este debate es porque su mujer está siendo investigada en un juzgado y su hermano también está en sede judicial por cinco delitos».

La propuesta del presidente del Gobierno parte de un gran equívoco: prácticamente todos los bulos conocidos circulan por las redes sociales y no en los medios de comunicación. Sánchez citó cinco: que el 18% de los españoles piensan que la economía está en crisis aunque lleva 15 trimestres creciendo, que el 34% temen que alguien puede ocupar su casa cuando el número de viviendas afectadas es el 0,06% del total, que la gente cree que el número de inmigrantes es el doble de los que realmente hay, que uno de cada cinco españoles piense que vacunar a los niños es malo y que un 20% creen que el cambio climático no es fruto de la acción humana. Todos ellos forman parte de aspectos controvertidos en nuestra sociedad, pero que los medios de comunicación con domicilio conocido suelen tratar con criterios profesionales. No ocurre lo mismo en las redes sociales, ámbito en el que los bulos prosperan y sobre las cuales Sánchez no hizo propuesta alguna dejándolas fuera del plan.

Luego está la intencionalidad política del presidente, que hizo una interpretación sectaria de los bulos sugiriendo que en realidad nacen en «pseudomedios» que son financiados por comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. En relación con los medios de comunicación, no parece que estas comunidades estén haciendo hoy nada que escape a lo que hicieron cuando fueron gobernadas por el PSOE o los nacionalistas.

ABC respalda plenamente el Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación porque está dirigido a fortalecer y proteger el periodismo profesional. Y no hace falta que Pedro Sánchez haga nada, porque el reglamento ya está en vigor. En segundo lugar, respaldamos que se revisen los criterios y objetivos de la Ley de Publicidad Institucional, porque, en efecto, fue dictada hace dos décadas, cuando el ecosistema informativo estaba dominado por tecnologías que hoy están en franco retroceso y por tanto presenta muchas zonas de sombra; aunque no se nos oculta el alto riesgo de favoritismos y parcialidad política que implica tal reforma en manos de un Gobierno tan expeditivo. Por otra parte, con respecto a los cien millones en ayudas anunciadas a las empresas de medios, no se entiende bien porqué la prensa debe quedar al margen de los apoyos públicos que se han impulsado en numerosos sectores, tanto para paliar los efectos de la pandemia como el coste de la transformación digital. La prensa como tal no debe ser ni privilegiada ni discriminada. El problema en realidad es otro, el del potencial uso político que desde el poder se le puede sacar a esta herramienta para recabar apoyos y socavar la independencia informativa.

#### UN SALTO CUALITATIVO EN EL CASO DE BEGOÑA GÓMEZ

Una de las estrategias retóricas con las que el presidente Sánchez intenta restar credibilidad a la causa que investiga a su mujer por corrupción en los negocios y tráfico de influencias es la titularidad de los denunciantes. Sin embargo, ahora es la Universidad Complutense de Madrid, la institución universitaria más importante del país, la que ha solicitado al juez que investigue la posible apropiación indebida de un 'software'. El escrito que la universidad ha remitido al instructor advierte de la falta de colaboración de los implicados y señala que la conducta de Gómez podría haber generado un perjuicio patrimonial para la institución. Cabe recordar que el rector de la UCM, Joaquín Goyache, reconoció que fue convocado por la mujer de Sánchez a La Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno, una convocatoria que invierte el orden natural esperable entre una institución y sus empleados. Con esta iniciativa de la Complutense, el caso de Begoña Gómez alcanza una nueva dimensión. El relato victimista de Sánchez sobre el fango, los bulos y una imaginaria persecución cada vez se hace más inverosímil.

#### PUEBLA

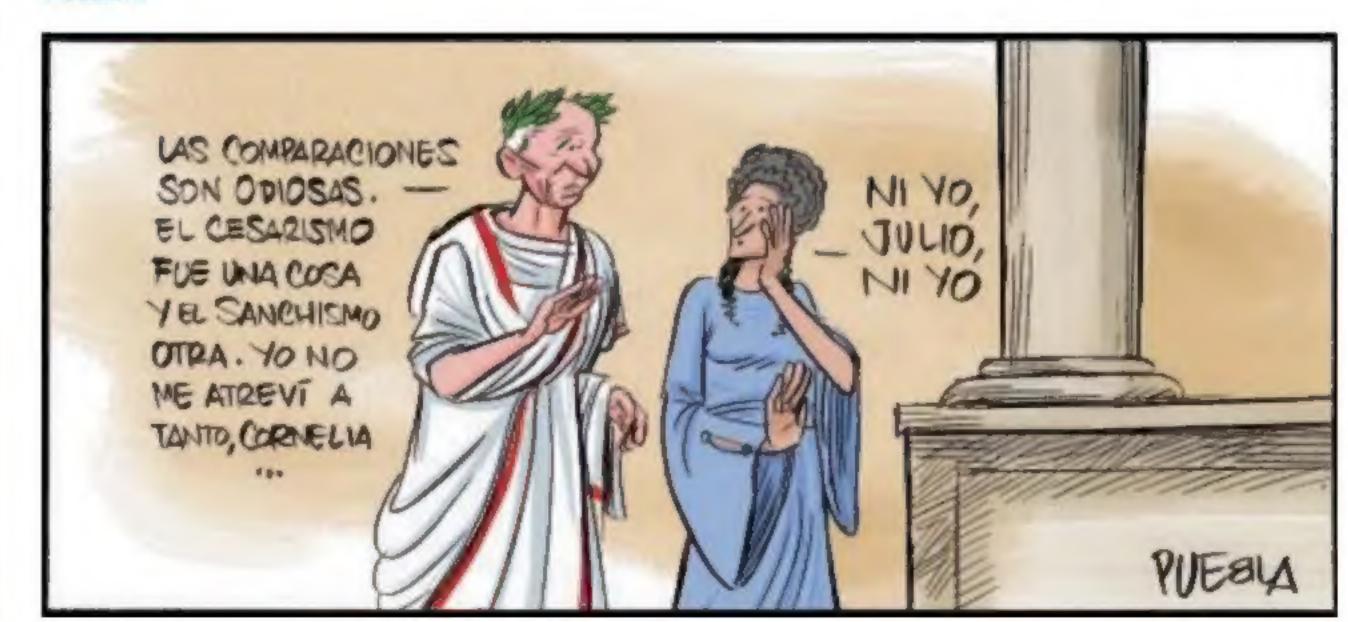

OPINIÓN 5

#### LLÁMALO X

## 42.000 desaparecidos

El Gobierno de Kiev estima que alrededor de 42.000 ucranianos han desaparecido desde el comienzo de la invasión rusa

#### JM NIETO Fe de ratas





#### LA ALBERCA

ALBERTO GARCÍA REYES

#### No paren las máquinas

Sánchez se ha retranqueado en su plan porque han pasado las elecciones y ahora no necesita los votos radicales

OS pide la portavoz Peña que paremos máquinas, que qué es esto de escandalizarse por que el presidente reciba a empresarios en La Moncloa. Ay, si hubiese recibido a Rafael del Pino. Ferrovial tiene su sede ahora en Países Bajos porque el porterillo automático del palacio del Gobierno no funciona para el Ibex 35. Lo de Sánchez con las empresas se resuelve mejor en un cuartillo de Davos que en la moqueta que le pagamos todos los españoles. Pero hay algunos suertudos que han tenido el privilegio de encontrarse abierta la cancela de Puerta de Hierro hasta dos veces. Y otros aún más afortunados que se han cruzado con un Tribunal Constitucional presidido por Conde-Pumpido y se han podido sacudir la mugre de los ERE. En el fondo, la portavoz Peña ha desvelado el objetivo inconfesable de su jefe: paren máquinas. El doliente que se fue cinco días a meditar sobre su futuro nos anunció un plan de 'regeneración democrática' que le tomaba prestadas todas las barrabasadas sobre los medios de comunicación a la 'podemia'. Pero una vez pasadas las elecciones europeas, Sánchez se retranquea porque aho-

ra no necesita los votos radicales. Sabe que en Bruselas le han puesto la lupa con el cachondeo de su mujer y que perseguir a la prensa es lo que hacen todos los déspotas del mundo, desde Trump a Maduro, para tapar sus miserias. Por eso su anuncio de ayer fue un catálogo de generalidades sonánticas. Con independencia del tema de fondo, todos estaremos de acuerdo en lo que sea si se pronuncian con música las palabras transparencia, independencia, pluralismo y protección. Ese era todo el plan de Sánchez para luchar contra los bulos: hablar con la voz blanca de «reforzar el derecho a la información veraz» o de que «no es labor del Gobierno repartir carnets de fiabilidad». Y declamar, como si estuviese descubriendo América, que «los ciudadanos deben conocer las fuentes de financiación de los medios de comunicación, el nombre de sus accionistas y sus cifras de audiencia». ¡Pero si eso ya es público! En su discurso amedrentado sólo se coló una idea controvertida para él, la de «evitar que haya medios que tienen más dinero público que lectores». Ahí puede haberse pillado los dedos.

La idea es que paremos máquinas cuando hable Barrabés y las volvamos a arrancar cuando el TC le lave la cara a los expresidentes de la Junta de Andalucía para decir, como pregona Chaves, que el timo de los ERE fue un montaje. El problema es que los primeros interesados en acabar con los bulos somos los medios de comunicación y por eso hemos leído la resolución de la corte de garantías: «Que se dicte un nuevo fallo respetuoso con los derechos fundamentales infringidos». ¿Paramos las máquinas o lo contamos, portavoz Peña? Lo de los bulos en pieno auge de los ERE y Begoña es, en el fondo, un elogio a los medios, que estamos en lo que tenemos que estar. Como dice el viejo aforismo de este oficio, los políticos siempre corren detrás de los periodistas cuando están en la oposición y delante cuando están en el gobierno.

UNA RAYA EN EL AGUA



IGNACIO CAMACHO

#### La verdad sospechosa

En política ocurren cosas muy divertidas, como que el monopolio de la mentira se alarme por la veracidad de las noticias

L rey del bulo quiere legislar sobre la verdad. El organizador de comités de expertos fantasmas quiere verificar la existencia de accionistas de medios de comunicación. El faraón de la propaganda quiere regular la publicidad. El gran colonizador de las instituciones públicas quiere regenerar los medios de comunicación privados. Anuncia que nos va a regenerar como aquellos viejos comunistas decían a los disidentes que «les iban a hacer la autocrítica». Pero aún no ha decidido cómo llevar a cabo todo eso, o más bien cómo hacerlo sin que su sedicente regeneración acabe perjudicando al periodismo adepto. En leyes que disparan por la culata ya tiene experiencia este Gobierno. Los célebres «efectos indeseados», las normas con retroceso que luego necesitan la colaboración de la oposición para enderezar entuertos.

Igual que la amnistía, con aquel largo y farragoso exordio, podía reducirse a un solo artículo (quedan amnistiados todos los que diga Sánchez), el flamante e inconcreto 'Plan de Acción para la Democracia' cabe en otro párrafo único: quedan prohibidas aquellas publicaciones impresas o digitales, orales o escritas, cuyo contenido disguste al presidente y/o a su esposa. El Plan Begoña, lo ha bautizado Alsina. La Operación Farenheit 451, lo llama Alejandro Vara. Competición preventiva de ingenio periodístico; en la prensa sigue habiendo más talento que en esos laboratorios de frases de los partidos. Va a ser difícil embridar a un oficio con sobrada experiencia en descubrirle al poder rendijas por las que ponerlo en ridículo.

Lo van a intentar, sí: es una prioridad desde que las dudosas actividades profesionales de la mujer del César aparecieron en las noticias. 'Touche pas à la femme blanche', como aquella película de Marco Ferreri, con Deneuve y el 'bello Marcello'. Un escarmiento a la fachosfera. Un proyecto envuelto en el solemne lenguaje de las directivas europeas: deontología, pluralismo, desinformación, veracidad, transparencia. Y pseudomedios, hallazgo reciente de la factoría narrativa monclovita, celosa de la competencia en el monopolio de la mentira. De las redes y su industria del odio, ni palabra: mucho cuidado con enfurecer a los internautas.

Vieja historia. La primera tarea del periodismo, y de la vida en general, consiste en aprender a resistir la presión. Presiona todo el mundo todo el tiempo: políticos, empresarios, jerarcas deportivos, tuiteros enfurecidos y últimamente, por aquello del 'feed back' digital, también el público. Sánchez no es el primero, ni será el último. Habrá problemas, tensiones, momentos antipáticos, pero si algo sabe esta profesión es que la libertad escuece. Siempre. Y esta vez no será distinto: habrá que defender el fuerte. Al fin y al cabo, la independencia de un periodista está en «sue palle», como enseñó el maestro Montanelli. No traduzco porque algunos lectores sensibles se ofenden.

6 OPINIÓN



#### TODO IRÁ BIEN

SALVADOR SOSTRES

#### Todo lo que ya no está

Tras la caída del Muro de Berlín, el feminismo y el ecologismo son las microexplosiones con que el marxismo pretende aún sustituir a Dios

UANDO Dios tiembla se enredan las tinieblas. Cuando lo trascendente no está tensado se reproducen en metástasis la queja, la rendición y la mediocridad. Ana Iris Simón ha escrito un artículo sobre las mujeres «decepcionadas» con la maternidad porque se sienten obligadas no sólo a ser buenas madres en el hogar sino buenas profesionales en sus trabajos. «Rotas las cadenas de ayer no vino la libertad sino grilletes nuevos», llega a decir la columnista sobre ser madre.

Ana Iris Simón critica lo que lleva décadas difundiendo el panfleto más severo y atroz con que ha contado el mal para la destrucción del alma, que es el periódico en el que ella trabaja. Es lo que hace siempre la izquierda: predicar y legitimar la destrucción del hombre en nombre del progresismo y cuando el fracaso es ya indigerible se pregunta con cinismo «cómo puede ser que esto haya ocurrido». Como si no lo hubieras hecho tú a cambio de los cientos de miles de euros que ahora engordan tu bolsillo. Justificar a las supuestas madres decepcionadas y convertirlas en víctimas es su penúltimo atentando contra la belleza, contra la ternura, con-

tra lo que hay en nosotros que nos distingue de las bestias. Es un escándalo que los más siniestros apologetas de la desaprensión y la bajeza se atrevan a dar lecciones. Siempre culpando a los demás y sin asumir la responsabilidad de sus actos, la señora Simón convierte a los monstruos que en realidad son las madres que reniegan de serlo en pobrecitas perjudicadas por la publicidad que ella y los suyos han puesto en ondulación con su odio, su frivolidad y su arrogancia.

En lugar de sentir vergüenza y de pedir perdón, como hacemos las personas normales cuando nos damos cuenta del daño que hemos causado, Ana Iris pretende involucrarnos a todos en su retorcida terapia, como si fuera culpa de la masculinidad, por haberles exigido demasiado, la truculencia de estas mujeres, cuando fueron ellas quienes dinamitaron su rol ante nuestro asombro y rechazo. También entre ellas se creyeron sus propias mentiras y por advertirles que lo eran nos acusaron de machistas y de patriarcado. Ésta es vuestra tierra yerma y el pesar de una madre por el hecho de serlo no puede abordarse bajo ninguna otra perspectiva que el desequilibrio mental y la devastación espiritual. Pretender que el sacrificio desmiente la maternidad es estar podrida de inconsistencia y de banalidad.

Tras la caída del Muro de Berlín, el feminismo y el ecologismo son las microexplosiones con que el marxismo pretende aún sustituir a Dios hasta convertir al hombre en un ser que se da asco a sí mismo. De este asco nacen la madre decepcionada y el relato que la justifica. De la negación del hombre hecho a la imagen y semejanza de Dios en que se basa cualquier idealismo izquierdista brota el hombre convertido en museo de la cloaca, en asesino del niño intimo al que encima Ana Iris tiene la desfachatez de presentar como culpable.

Claro que el vacío existe. Pero no es neutral. Vosotras fuisteis las que robasteis todo lo que ya no está.



#### LENTE DE AUMENTO

AGUSTÍN PERY

#### Con la bandera española por montera

Y nos hablan de reconciliación, entendimiento, un nuevo tiempo sin balas pero con desprecios, de dolorosas impunidades

AN como jauría. El más bajito de la manada tira de la bandera de España, anudada al cuello de una joven aficionada. Supongo que ver una rojigualda en la plaza del Ayuntamiento de San Sebastián le provoca, le irrita y, digo yo, verá en ella una amenaza. Puedo decir y digo que, haciendo un tremendo esfuerzo, los jóvenes euskaldunes ofendiditos tienen entre todos una neurona y no a pleno rendimiento, como en modo avión. Total, para qué pensar, usar la chorla para algo más allá de sus necesidades fisiológicas. Un esfuerzo, quizá, para el que no han sido adiestrados y, claro, si desde que eres cachorro no te educan en el respeto, pues pasan estas cosas: que vas dando dentelladas de frustrado y aflora ese patán que eres porque, no el mundo, sino tu casa, tu escuela y los libros que no supiste leer (o quizá no te esforzaste en entender) te han hecho así, bobito. Y no es solo tu entorno cercano, ese del que te vanaglorias como
un gudari de cartón-piedra. Vuestra tontuna cuenta con un aliado de peso, un primo de zumosol
que os deja hacer, que asume vuestro relatito de
victimitas, os acuna con ojitos arrobados mientras mira con desprecio a esa chica con dos ovarios bien puestos que pasea la bandera de su país
horas antes de la final de la Eurocopa. Seguro que
alguno de esa recua de serviles palmeros del sanchismo musitaron un «si es que cómo se le ocurre...», un «mira que ir provocando por ahí...».
¿Exagero? Ni una miajita.

A mí mismo, la cuadrilla pamplonica me conmina a quitarme la pulsera de la muñeca, no sea que tengamos problemas. Vaya, ahora que nos hablan de reconciliación, entendimiento, un nuevo tiempo sin balas pero con desprecios, de dolorosas impunidades que tienen el sabor amargo de la derrota. Porque eso es el desconsuelo a lágrima viva de la chavala que creyó, inocente ella, que se podía llevar al cuello la bandera de su país sin temor a que unos cafres la emprendieran a empujones con ella. Al día siguiente, la selección visitó al inquilino de La Moncloa, que lo es para regocijo de quienes agitan el árbol de la discordia. Los jugadores lo saludaron con desgana, con ese desprecio de quien al salir de la burbuja del dinero y del éxito ve la realidad que padece la afición que los aclama. Un equipo que se siente ya familia, que sabe que papá Estado les representa muchísimo menos que una niña con bandera al cuello. La mano blanda y la cara girada ante la sonrisa falsa del Nerón monclovita serán afeadas por los muecines desde los alminares mediáticos del sanchismo y él, profeta de sí mismo, seguirá a lo suyo, que cada vez es menos lo nuestro.



#### ARMA Y PADRINO

JUEVES, 18 DE JULIO DE 2024 ABC

REBECA ARGUDO

#### La máquina de humo

Contra la máquina del fango, me temo, se nos viene la máquina de humo

L 17 de julio era el día elegido por Pedro Sánchez para presentarnos su Plan de Regeneración Democrática. Y regenerar la democracia no es moco de pavo, ojo. Así que, tras sus cinco días de reflexionar muy fuerte, varias semanas de expectación, dos cartas a la ciudadanía y una foto de su esposa en el banquillo, nos esperábamos algo más espectacular, la verdad: un meditado, riguroso y minuciosamente detallado paquete de medidas con las que lucharía él solito (a cuerpo gentil, a lo mero macho, a pechete descubierto) contra los bulos, la máquina del fango y los pseudomedios. Todo sea por la democracia. Pero la cosa, la 'ley Begoña', como la ha bautizado Alsina, ha quedado, francamente, pelín deslucida. Por la falta de concreción, básicamente. Contra la máquina del fango, me temo, se nos viene la máquina de humo.

Y es que no solo no ha anunciado nada concreto (los cien millones de euros de los fondos europeos en ayudas para los medios ha sonado tan prometedor como pudieron sonar aquellas 20,000 viviendas de alquiler asequible anunciadas en 2023 o como sonaria el «te quiero» de un novio recurrentemente infiel) sino que sobre su plan sobrevuela la sombra del Reglamente Europeo de Libertad de Medios (que no de control de Medios), que es de obligado cumplimiento por los Estados miembros y tiene rango de ley. Hay que reconocerle, eso sí, cierta maña en la retórica: ha citado literalmente algunos párrafos de la EMFA que le servian para mantener la ficción de que lo que él anunciaba encajaba milimétricamente en lo promulgado por esta y, por lo tanto, era su responsable transposición. Transposición que no precisa, por cierto: se aplica cuando entre en vigor y punto pelota.

Ha olvidado convenientemente, eso sí, otros pasajes relevantes, sobre todo los relativos a evitar la injerencia política (sí se ha acordado de la de países extranjeros) y el especial acento que pone Europa en preservar la independencia y despolitización de los medios públicos. Pero claro, si lo hacía tendría que explicar cómo casa eso con nombrar presidente de la agencia EFE a Miguel Ángel Oliver, anterior secretario de Estado de Comunicación, o a Concepción Cascajosa, afiliada al PSOE, como presidenta interina de RTVE (quede dicho aquí, por cierto, que dejó de serlo en el mismo momento del nombramiento, sobreviniéndole una repentina neutralidad fuera de toda duda, no vaya a ser que de nuevo una subalterna, simpatiquisima por otra parte, se vea en la obligación de buscar y encontrar mi teléfono y llamarme para exigir que dejemos de insistir en señalarlo. Nota: lo haremos siempre que sea preciso, no les quepa duda).

Pero bajo la luz de gas de su retórica homeopática subyace, sin embargo, algo inquietante: la pretensión cierta de avasallar a la prensa crítica. Conviene no olvidar que el reglamento al que invoca nace, precisamente, para evitar comportamientos como el suyo, que suponen una seria amenaza para las democracias occidentales. Aunque en sanchezlandés a eso se le llame «regenerarlas» como a la mentira se le llama «cambiar de opinión». OPINIÓN 7

#### SIN PUNTO Y PELOTA



G. DE VEGA

#### Las puertas de la percepción

La defensa que hizo ayer Sánchez de la democracia da pavor. Señala al disidente hablando de pluralidad. Dice mentira tras mentira hablando de verdades

A proliferación de bulos y de noticias falsas «acaba distorsionando de manera severa la comprensión del mundo en el que vivimos», dijo ayer Pedro Sánchez en el Congreso. Qué sensación la de estar de acuerdo con el presidente. Fíjense si tendrá razón que los hay que ven una conspiración de jueces de ultraderecha en los casos de su mujer y de su hermano. La manera en la que vemos ese mundo es a través de nuestras percepciones, formadas en cada uno con influencias de distintas fuentes, entornos y agendas. A modular esa manera de apreciar la realidad se dedican medios, agencias de publicidad, películas, libros, asesores de políticos, videos en redes sociales y los amigos que más hablan en tertulias de verano. Cada uno, aunque sea de manera inconsciente, quiere imponer su relato al dato.

La defensa que hizo ayer Sánchez de la democracia da pavor. Señala al disidente hablando de pluralidad. Dice mentira tras mentira hablando de verdades. Habla de respetar la diversidad de opiniones y luego señala al 20 por ciento de personas que no creen que el cambio climático se deba a la acción del hombre. La pluralidad no debe existir ante un aparente consenso científico, por eso está bien que YouTube censure documentales sobre el asunto en los que hablan astrofísicos de Harvard o expertos de la Nasa.

¿Está la percepción distorsionada en España sobre la seguridad de las mujeres? Sánchez dijo ayer que había que hacer más para que viviera tranquila la mitad del país. Cualquiera pensaría que las mujeres, todas, tememos morir de paseo por las calles cuando tenemos la suerte de vivir en uno de los mejores países del mundo para nacer mujer. La visión está ahí tan distorsionada que te tomarán un día por loca de atar por decir en alto esa frase. Dio las gracias Sánchez a los medios por cómo actuaron en la pandemia para combatir los bulos que sembraron dudas sobre la eficacia de las vacunas. Si hablamos de distorsión de la realidad, ya sabemos por encuestas en EE.UU. que la mayoría de la gente pensó que corría mucho más riesgo de morir de Covid del que tenía realmente, condición imprescindible, ese miedo, para vacunar a todos los tramos de edad, niños incluidos.

Los que piensan que les pueden ocupar una casa vacía también tienen una percepción errónea de la realidad, según Sánchez. Le faltó añadir que, si además pagan un servicio de alarmas o un seguro de alquiler es que son imbéciles.

A lo mejor la reflexión de ayer le vino a la cabeza al notar el saludo frío de Carvajal o de Yamal. Cómo es posible que no le aprecien. Porque, para él, la manera eficaz de luchar contra los bulos sería tener un inmenso espejo como el de la madre de Blancanieves. Espejito, dime quién va a salvar la democracia. Pero las puertas de otras percepciones, título del ensayo de Huxley que inspiró el nombre de The Doors, están ya muy abiertas. Sin mescalina. Queda entonar 'The End'. Hará todo lo posible para evitarlo, incuido, por supuesto, socavar la separación de poderes de la democracia que dice querer salvar.

#### CARTAS AL DIRECTOR

#### Dos más dos

Pues sí, para los que somos legos en materia judicial, el que un tribunal cuyo objetivo es garantizar la supremacía de la Constitución anule las sentencias del Tribunal Supremo -al que le han llegado los casos ya muy estudiados después de pasar por otros tribunales- resulta inexplicable. Habria que modificar la denominación a Tribunal Casi Supremo, ya que éste, formado por jueces de reconocido prestigio, puede saltarse a la torera nada menos que la Constitución. Todo esto me recuerda a aquel chiste en el que le preguntan a un abogado cuánto son dos y dos y este responde: «¿Tú cuánto quieres que dé?». Y, la verdad, para mí, la única explicación es que el Tribunal Constitucional esté secuestrado por la política, y si la mayoría de los miembros acuerdan que dos más dos son cinco, pues se vota y ganan por siete a cuatro. Es posible que tengan razón jurídica, pero cuando se lee que el interventor de la Iunta de Andalucía advirtió. creo que 19 veces, de las irregularidades que se estaban produciendo en los ERE y no le hicieron caso, la cosa no es que huela mal, es que apesta.

JUAN JOSÉ RUIZ SÁNCHEZ MADRID

#### Objetividad administrativa

El principio de objetividad en la actuación administrativa, incluida la del Consejo de Ministros, tiene el máximo rango legal, es decir, deriva directamente de la Constitución. El artículo 103.1 de la Constitución establece que «la Administración sirve con objetividad los intereses generales». A mí no me parecen muy respetuosas con dicho principio de objetividad las numerosas reuniones de Begoña Gómez en Moncloa con personas que luego fueron beneficiadas por el Consejo de Ministros. Y, en mi opinión, Sánchez contaminó su objetividad asistiendo a alguna de esas reuniones, aunque solo fuese a saludar al socio de su esposa. Los parecidos entre Urdangarin y Sánchez y su esposa son cada día más evidentes. Por cierto, Sánchez pidió al Rey Don Juan Carlos, públicamente, explicaciones. Presidente Sánchez, ¿y las suyas? ¿se

#### RAMON



imagina que la explicación de Don Juan Carlos hubiese sido que todo era fango?

JOSÉ LUIS GARDÓN MADRID



El presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido // JAIME GARCÍA

#### Ciudadanos europeos

A pesar de la influencia que tiene el Parlamento Europeo en la legislación nacional, concretamente en la española, no se percibe con claridad su valor. Todavia persiste entre los electores la imagen de que cada uno de los Estados miembros es el sujeto de una soberanía plena, cuando en realidad no es asi. No se puede hablar en sentido estricto de una soberanía europea, pero, de hecho, es un concepto que se abre paso y que se concreta en emisiones de deuda mancomunada u operaciones de defensa compartida.

Desde hace mucho tiempo se habla de la necesidad de dar visibilidad a lo mucho que significa ser ciudadano europeo. El auge de los partidos soberanistas y populistas, contrarios al proyecto común, es una buena ocasión.

JOSÉ MORALES MARTÍN PALAFRUGELL (GERONA)

Pueden dirigir sus cartas y preguntas al Director por correo; C/ Josefa Valcárcel, 40B, 28027 Madrid o por correo electrónico: cartas@obc.es. ABC se reserva el derecho de extractar o reducir los textos de las cartas cuyas dimensiones sobrepasen el espacio destinado a ellas.

#### Ione Belarra

Secretaria general de Podemos

#### Regenerar es señalar

Belarra subió ayer a la tribuna de oradores del Congreso para señalar con nombres y apellidos a jueces y periodistas. Con barra libre para descalificar, la líder de Podemos no fue interrumpida por la presidenta del Congreso hasta que acusó de corrupto a un presentador de Atresmedia. La regeneración democrática es para el partido de Pablo Iglesias un simple ajuste de cuentas.

#### **Isabel García**

Directora del Instituto de las Mujeres

#### Chiringuitos violetas

Además de dirigir el Instituto de las Mujeres, Isabel García está casada con Elisabeth García, emprendedora del sector del feminismo y de la lucha contra la violencia machista con la que comparte intereses empresariales. Hasta 64 contratos, todos suscritos con ayuntamientos socialistas, habría firmado el departamento de García para la instalación de los denominados 'puntos violeta', con unos ingresos que rondan los 250.000 euros. La ministra de Igualdad dijo ayer que va a preguntar a su subordinada por el chiringuito que comparte con su cónyuge. Es lo mínimo que puede hacer Ana Redondo ante los sospechas de que el dinero público destinado a proteger a las mujeres termina en los bolsillos de una sola pareja.





#### ▲ LECTURA DEL DISCURSO DEL REY EN WESTMINSTER

#### La brújula de los laboristas

Con la habitual pompa y circunstancia con que la Corona británica escenifica sus actos públicos, ayer tuvo lugar la lectura del tradicional discurso del Rey. Carlos III acudió junto a la Reina Camila a Westminster para anunciar las líneas maestras del nuevo Gobierno laborista, dictadas por el primer ministro. Bajo el lema

«desbloquear el crecimiento y
quitar los frenos a Gran Bretaña»,
Carlos de Inglaterra presentó las
35 medidas que pretende llevar a
cabo Keir Starmer. Entre sus
prioridades: mejorar el transporte,
generar más empleo y acelerar la
construcción de viviendas e
infraestructuras. Más tarde, y ante
los Comunes, el jefe del Ejecutivo

afirmó que «es el momento de quitar los frenos a Gran Bretaña». «Durante mucho tiempo, la gente ha sido retenida y sus caminos han sido determinados por su origen y no por su talento», añadió Starmer. Esta es la segunda ocasión en que Carlos III lee el programa de un nuevo gobierno. Queda por ver si Gran Bretaña deja atrás la inestabilidad que en los últimos años ha provocado que la Corona se abone a este tipo de actos.

ABC JUEVES, 18 DE JULIO DE 2024

#### Enzo Fernández Jugador de fútbol

#### Argentina no aprende

La FIFA abre una investigación sobre los cánticos racistas de la selección argentina tras ganar la Copa América. Como director de coro y orquesta, Fernández hizo alarde de una xenofobia -«juegan en Francia pero son todos de Angola», o «su vieja es nigeriana», en referencia a Mbappé- de la que la albiceleste ya hizo gala en el Mundial de Qatar. Tampoco alli supieron ganar.

#### Antonio Maestre

Exalcalde de Los Palacios y Villafranca

#### Diferencias de rango

El exalcalde socialista es condenado por la Audiencia de Sevilla a un año y dos meses de cárcel por su papel en el fraude de los ERE. En su caso fueron 750.000 euros de dinero público los repartidos a dedo. Mientras el Tribunal Constitucional blanquea a los altos cargos de la Junta -ayer fueron Zarrías y Lozano los beneficiados-, los personajes secundarios de la trama pagan la factura.

#### Giorgia Meloni

Primera ministra de Italia

#### Otro paso hacia el centro

La primera ministra de Italia continúa con su estrategia de moderación frente a la derecha radical del húngaro Orbán. A la espera de

saber si hoy apoya a Von der Leyen para que continúe como presidenta de la Comisión, Meloni tira de pragmatismo en su intento por conseguir mayor relevancia en Europa. Alejarse de los extremos -ayer a cuenta de Ucrania- es una buena táctica.

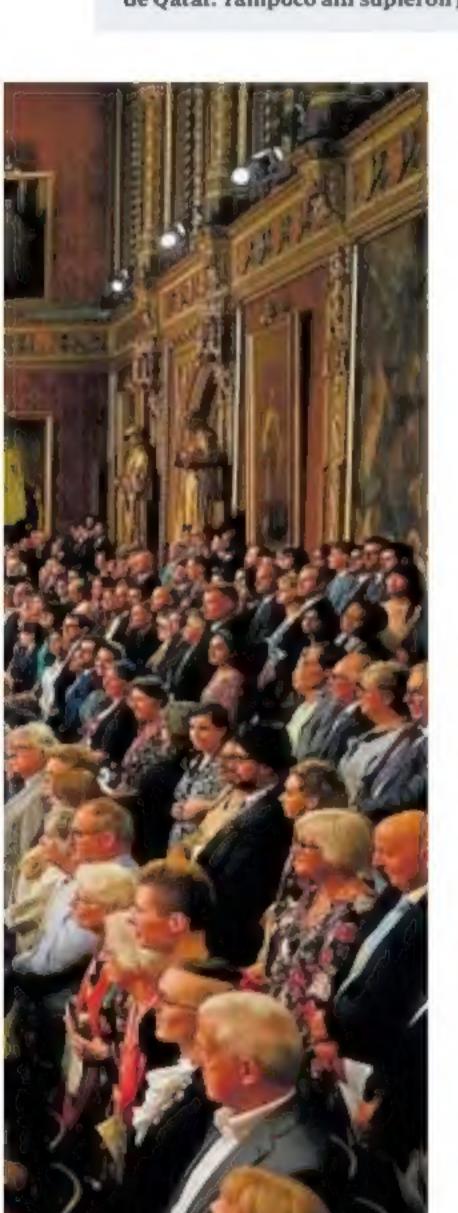

#### ▼ LA FAMILIA TRUMP, EN LA CONVENCIÓN REPUBLICANA

#### Todas las mujeres del presidente

No está Melania Trump, pero se le espera. Distanciada de su marido y de los focos desde que el caso de la actriz porno Stormy Daniels pasó por los tribunales neoyorquinos, la ex primera dama tiene previsto aparecer por la convención del Partido Republicano, pero sin pronunciar palabra. Tampoco está en Milwaukee,

donde los fieles de Trump celebran esta semana su convención, Ivanka Trump, omnipresente asesora de la Casa Blanca a la que el episodio del asalto al Capitolio terminó por separar de su padre. Sin embargo, no está solo el expresidente de Estados Unidos, patriarca de una saga familiar a la que no ha dejado de promocionar

desde el poder. Por Milwaukee anda Tiffany Trump, y también su hermano Eric, cuya esposa, Lara Trump -bajo estas líneas- ejerce como copresidenta del comité del Partido Republicano. «Trump es un león que no tiene miedo, y eso es lo que este país necesita ahora mismo», dijo la nuera del candidato republicano ante los delegados de la convención. Todo queda en familia, con ligeros cambios de reparto.



## Sánchez enfanga el debate en el que debía concretar su plan de «regeneración»

- ►Tres meses después de su carta, el proyecto se sintetiza en una simple llamada a los grupos para negociar
- El presidente se emplea a fondo en una réplica preparada contra Feijóo, con varias inexactitudes sobre el popular

MARIANO ALONSO MADRID

res meses después de su carta a la ciudadanía en la que amagó con dimitir tras la investigación abierta a su esposa por presunta corrupción, Pedro Sánchez explicó ayer en el Congreso de los Diputados las líneas maestras de su «plan de regeneración», que tiene en los medios de comunicación su principal diana. El presidente del Gobierno, que agrupó en su comparecencia este asunto y las explicaciones sobre el último Consejo Europeo, en el que se repartieron los llamados 'top jobs' comunitarios - la presidenta de la Comisión Europea, el presidente del Consejo Europeo y la Alta Representante de la UE- mostró dos caras perfectamente medidas en un debate que copó, aprovechando que no tiene límite de tiempo, con casi tres horas en la tribuna de oradores, por apenas media hora de Alberto Núñez Feijóo.

La primera, en su discurso inicial, con tono en principio más conciliador, detallando aspectos de su plan y tendiendo la mano al Partido Popular (PP), al que recordó hasta la saciedad que en el Parlamento Europeo votó en su día a favor del reglamento sobre medios en el que aseguró inspirarse su proyecto, tanto para la transparencia que se debe exigir a las compañías mediáticas sobre su accionariado y su medición de audiencias como para el control de la publicidad institucional que reciben. Tan plana en términos parlamentarios fue su intervención que hasta citó y leyó íntegros varios artículos de esa norma comunitaria.

Y la segunda, en una réplica perfectamente escrita de antemano -sobre la que dirigentes del Gobierno advirtieron por los pasillos que iba a dar que hablar- y a la que Feijóo ya no podía contestar con el mismo tiempo, donde el jefe del Ejecutivo embarró la sesión con acusaciones contra el líder de los populares, algunas de ellas con notables medias verdades o inexactitudes.

El Sánchez que clamó, como suele. contra los bulos y la desinformación, y contra los «pseudomedios» o «tabloides digitales» que, señaló, «hacen negocio con la mentira», afirmó desde la tribuna que Feijóo no había llegado a liderar su partido mediante un congreso. Falso, fue un cónclave extraordinario, celebrado la primavera de 2022 en Sevilla, el que lo eligió. Como no podía ser de otra manera. Trató de vincularle con el narcotráfico, esta vez acusándole del secuestro que en su día sufrió el exitoso libro 'Fariña' coincidiendo con su etapa al frente de la Xunta. «Convivió pacificamente con la censura y secuestro de un libro que contaba una verdad tan incómoda como real», le espetó, a lo que añadió: «Lo secuestró uno de los suyos y usted calló», señaló en referencia a Alfredo Bea Gondar, exalcalde de O Grove (Pontevedra) que abandonó Alianza Popular en 1989. En las redes sociales, el autor de la afamada obra, Nacho Carretero, tuvo que salir a la palestra para precisar que fue un juez quien ordenó ese secuestro y no el PP.

#### «Siempre defrauda»

Nada más encaramarse a la tribuna para su larga réplica a todos los grupos, Sánchez se empleó a fondo en una enmienda a la totalidad de Feijóo, quien a su juicio «siempre defrauda» cuando sube a la tribuna de oradores, pues tras escucharle «sale uno con la certeza de que no hay nada detrás de la destrucción, de la descalificación y del ruido. La mentira y la difamación, señoría, no se convierten en verdad por repetirla mil veces, ni por supuesto por vociferarla más alto», le espetó Sánchez al presidente del PP.

Antes de eso, el jefe del Ejecutivo quiso desactivar las críticas por pretender cercenar la libertad de acción de los medios de comunicación, y para ello negó que la intención de su Gobierno sea la de «repartir carnets de fiabilidad entre unos medios de comunicación y otros», una afirmación que enseguida provocó una aclamación irónica en la bancada de la derecha, a

#### LAS CLAVES

Transparencia en los medios de comunicación

Según señaló el presidente del Gobierno, «los ciudadanos deben conocer las fuentes de financiación de los medios de comunicación, el nombre de sus accionistas y sus cifras de audiencia», mientras que las autoridades deberán hacer público su gasto en publicidad institucional cada año.

#### Cien millones de ayudas

Esta subvención permitirá crear bases de datos, desarrollar herramientas que mejoren la productividad y la calidad informativa y reforzar la ciberseguridad. Dijo que se concederá «a todos los medios, con independencia de su linea editorial».

#### La 'ley mordaza'

El jefe del Ejecutivo matizó, al igual que hizo el lunes la portavoz Pilar Alegría, que lo que propondrá el Gobierno será «una nueva reforma de la 'ley mordaza'» y, por tanto, una modificación, «en lo relativo a la libertad de expresión en coherencia con la Constitución española».

#### Un Gobierno abierto

Impulsarán medidas que fomenten la transparencia del Ejecutivo. Así, se aprobará una Estrategia Nacional de Gobierno Abierto y se presentará a los grupos parlamentarios una nueva Ley de Administración Abierta «que amplie y mejore la cantidad y calidad de información gubernamental».

#### Cambio en la ley electoral

Prevé una reforma para, entre otros asuntos, imponer la obligatoriedad de los debates electorales.

#### Carnets de fiabilidad

Pedro Sánchez ha asegurado que este paquete de medidas, incluidas en el Plan de Acción por la Democracia, trata de potenciar «una línea central», que es «reforzar el derecho a la información veraz».



Sánchez durante su intervención en el pleno de ayer // IGNACIO GII.

la que contestó así el líder socialista: «No creo que ninguna de las familias políticas que aprobamos esto en Bruselas y en Estrasburgo tuvieran esa misma intención». Un momento en el que el Grupo Socialista aplaudió, replicando así gestualmente a la bancada de enfrente.

#### «Miles de bulos»

El líder socialista, que hasta llegó a citar a Ryszard Kapuscinski, el célebre reportero polaco, y que blasonó de abogar por una «prensa libre e independiente», dejó claro un diagnóstico de la situación en la que «el 90 por ciento de los españoles se ven expuestos a noticias falsas de forma recurrente» y en la que «hay miles de bulos que se comparten un 70 por ciento más rápido que las noticias verdaderas», lo que a su juicio se traduce en percepciones erróneas como las de que «nuestra economía está en crisis». Algo que negó afirmando que «es una de las prósperas de Europa». Y detrás de todo ello, advirtió, no hay casualidad sino causalidad. «La 'fake news' no surgen por

accidente, hay quien las fabrica», sentenció, en un discurso donde puso buen cuidado en no citar el caso de su mujer, Begoña Gómez, la misma semana en que el empresario Carlos Barrabés, en su declaración judicial, desveló encuentros en La Moncloa con el presidente y su esposa.

Del plan de regeneración anunciado, que a partir del lunes se negociará con los distintos grupos parlamentarios, no hay nada, como confirman fuentes del Gobierno, que afecte a la regulación de la figura del cónyuge presidencial, hasta ahora inexistente, y tampoco al registro de reuniones que se mantiene en el complejo de Presidencia con empresarios u otras personas. Sí, en cambio, y asi lo anunció el jefe del Ejecutivo, una «estrategia nacional de gobierno abierto», enunciado que de momento tampoco tiene mayor concrecion. También una reforma de la ley electoral para hacer obligatorios los debates televisivos entre candidatos.

Por el Gobierno negociarán el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y el de Cultura, Ernest Urtasun, en representación de Su-

mar, el socio minoritario de la coalición, aunque la cosa va despacio. Habrá que «ir sacándolo a partir de septiembre», explican desde Moncloa. Se trataria, detallan las citadas fuentes, de trabajar sobre la base del reglamento europeo de medios, pero adaptándolo o haciéndole añadidos desde las Cortes Generales. Para ello. la propia UE da de tope hasta el verano del ano que viene. A la espera de las ideas que aporten los socios, el Gobierno baraja que las normas que se aprueben definan incluso qué es o qué no es un medio de comunicacion, y que si un determinado medio no rectifica una información que se considere erronea se pueda arbitrar algún tipo de mecanismo para que el resto si lo haga. Algo que las fuentes gubernamentales consultadas vinculan al modelo de Suecia. Sánchez, además, anunció 100 millones de euros para la digitalización de medios con cargo a los fondos europeos y confirmó su intención de cambiar la ley de publicidad institucional, fuente a su juicio de muchos «pseudomedios» financiados con dinero de las comunidades autónomas.

ACOTACIONES DE UN OYENTE

## Será peor el remedio que la enfermedad (pero la enfermedad existe)

Sánchez es uno

de los mayores

manipuladores,

propagadores de

bulos y de 'fake

news' de Europa

JOSÉ F. PELÁEZ



esion 'typical spanish' la vivida ayer en el Congreso. Solo faltaban por alli unos alemanes tomando sangria y unos espeteros en la zona de los taquigrafos para que el ambiente veraniego fuera total. Ayudaba a ello el desfile de diputados sin corbata -e incluso sin chaqueta- y de diputadas con vestidos chillones de color verde. amarillo, naranja y azul, que más que un grupo parlamentario, parecían un concierto de Parchis. Se ve que el 'chillón' de los vestidos inició después un proceso de transposición que colonizó el resto de sus cuerpos. Pero lo más español de la escena no era eso, sino esa imposibilidad secular que tenemos para comunicarnos. Como es costumbre, el Gobierno hablaba de una cosa y la oposición de otra, lo que hace dificil cualquier conato de entendimiento. 'No me chilles que no te veo!

pero en versión chiringuito.

Vayamos por partes. Sánchez comparecía para informar de las reuniones de los Consejos Europeos del 17 y 27 de junio y para

explicar las lineas fundamentales de su «plan de acción para la democracia», que se llama así porque no se puede liamar ley. Y no se puede llamar ley porque el reglamento europeo al que hace referencia ya tiene rango de ley y fue apoyado por todos los grupos excepto el de Vox. Es decir, esto no es negociable, ni está en fase de tramitación. Al contrario que las directivas, los reglamentos ya son de transposicion directa, como los colores chillones a sus dueños. Por lo que ya está aprobado y solo queda aplicarlo. Entiendo que si el PP ha votado a favor es porque está de acuerdo, aunque en la sesión, por lo que sea, se les olvidó decirlo. Pese a lo que pueda parecer, no hay debate de fondo. Y es lógico porque lo explicado por el presidente resulta bastante lógico y, más allá de la confrontación nuestra de cada dia, no debena dar lugar a demasiadas polemicas. El diagnóstico es certero: el mundo ha cambiado y el entorno mediático ve cómo avanzan las 'fake news', los bulos, las manipulaciones realizadas con inteligencia artificial, las injerencias de potencias extranjeras que buscan desestabilizar Europa y la

basura de las redes sociales, hasta arriba de manipulaciones, mentiras y bulos que son el origen de la polarización, fanatismo y odio que hoy vivimos. Tenemos un problema. Y es grande

Y el problema es cierto por mucho que el que lo exprese sea el menos indicado para hacerlo, Sánchez es uno de los mayores manipuladores, propagadores de bulos y de fake news' de Europa. Pero el hecho de que su autoridad para hablar de este tema sea nula no puede implicar que el problema no exista. No debemos negar la verdad solo porque el que la exprese no sea Agamenón sino su porquero. Basándose en ese reglamento, el presidente anuncia contactos con todos los grupos para llevar a cabo un plan de acción Seguramente - ya nos conocemoscontenga aberraciones jurídicas, iniciativas iliberales, intentos de control de los medios, comportamientos antidemocráticos, prácticas autoritarias, compra de líneas editoriales -anunció 100 millones de

> euros para la digitalización de medios-, etc. Y, como siempre, basándose en hechos ciertos, pondrá en marcha una serie de medidas ventajistas y sectarias que solo buscan su beneficio.

No me cabe duda. Cuando lo haga, lo criticaremos si nos siguen dejando. Pero dejemos el mañana para mañana, casi todo lo dicho ayer tenía sentido y sería un error negar que existe la basura como modo de atacar al basurero. Yo también me temo que será peor el remedio que la enfermedad. Pero eso no implica que la enfermedad no exista

Ante esto, Feijoo y Abascal, con discursos duros, mostrando sus recelos y vinculando esta iniciativa a la situación del Gobierno, en crisis terminal por las acusaciones de corrupcion a la familia del presidente. En el caso de Abascal, como es costumbre, alternando entre críticas a PP y al Gobierno y, al igual que Sánchez, denunciando una 'máquina de fango' contra ellos. Mientras tanto un Sánchez desencajado, con esa cara que se le pone cuando se siente acorralado y con un moreno que ya querriamos el resto. Porque, qué quieren que les diga, a mí no me ha dado tiempo a tomar el sol. Será que soy un 'pringao'. O que aquí en julto se escaquea hasta el presidente. Vamos, como les decía: todo 'typical spanish'.

## Feijóo acusa al presidente de ser «el mayor bulo» y de utilizar el debate para proteger a su mujer

 Denuncia la ausencia de explicaciones de Sánchez a solo dos días de la declaración de Begoña ante el juez

E. V. ESCUDERO / J. RUIZ-JIMÉNEZ MADRID

La jornada elegida por Pedro Sánchez para desgranar su plan de regeneración y su proyecto de lucha contra los «pseudomedios» y los bulos, la convirtió el propio presidente en un ejemplo de lo que venía a combatir. «Es interesante que escuchen lo que digo porque así conoceran un poco más al líder de su partido político. Al cual, por cierto, los militantes no le han votado. Estamos a la espera de que haya un congreso en el Partido Popular», resumía orgulloso el socialista en una parte de su réplica. Afirmación que levantó de sus asientos a la mayoria de diputados del PP, incapaces de contener la rabia ante lo que acababan de escuchar Bastaba un vistazo rapido a la hemeroteca para comprobar que Alberto Núñez Feijóo no fue elegido líder del PP a dedo, sino durante un Congreso Nacional en el que obtuvo el 98.35 por ciento de los votos. Tan grande debió de ser la metedura de pata, que hasta Sanchez aprovechó su intervención de despedida para matizar sus palabras. Donde dije bulo digo Diego.

La ausencia de medidas concretas por parte del presidente, que se limitó a esbozar su plan de regeneración con generalidades y a tender la mano a los grupos para discutirlo más adelanté, provocó que Feijóo le acusara de haber convocado el pleno con el único objetivo de tapar los problemas judiciales de su entorno familiar. «La única razón por la que está teniendo lugar este debate es porque la mujer del presidente del Gobierno está siendo investigada en un juzgado por presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. También porque su hermano está en sede judicial por cinco presuntos delitos y porque su Gobierno y su partido, en tres instancias diferentes (incluida la Fiscalia Europea), está siendo investigado por mordidas y varios tipos de prebendas con cargo a fondos publicos Sin olyidar que su fiscal general del Estado está siendo investigado por revelación de secretos. Esto es lo que nos trae aquí. No hay nada más. Ningún principio ni convicción. Es otra milonga más», afirmó el gallego, quien volvió a señalar a Sánchez por conocer y «tapar» sus encuentros en La Moncloa con el socio de su mujer.

«Lo último que sabemos es que Moncloa se ha convertido en sede de negocios familiares; que el Gobierno es el financiador; y que la mentira es una forma de hacer política que usted utiliza de forma constante», apuntó en referencia a las dos reuniones que el empresario Carlos Barrabes declaró el lunes haber mantenido en la sede presidencial con Begona Gómez y en las que estuvo presente Sanchez. Encuentros sobre los que no ofreció ningun tipo de explicación el presidente «Si los hechos ya son reprochables, lo es todavía más su actitud. Ese creer que pueden pasar por encima de todo y de todos. Ese pensar que no debe explicaciones ni disculpas a nadie nunca. ¿Usted qué se cree? No somos los españoles los que debemos rendirle pleitesía, es usted quien debe rendir cuentas a los españoles», le recordo

#### Carta de dimisión

Enarboló entonces un dispositivo de almacenamiento en el que se encontraban recogidas todas las noticias que se han publicado en los últimos meses sobre el Gobierno, el PSOE y el entorno de Sanchez. «Según su relato, es falso. Entonces, ¿por qué no lo han denunciado ante los tribunales?», inquirió mientras blandia una portada del rotativo britanico 'The Times', que se hacia eco de las reuniones mencionadas en La Moncloa. «¿También es un bulo este periódico? ¿También va a censurar a la prensa internacional». dijo mientras le exigia una rectificación por las acusaciones, que se demostraron infundadas, que tanto Sanchez como la vicepresidenta María Jesús Montero vertieron en sede parlamentaria sobre la familia del gallego. «Es usted el dirigente con la relación más complicada con la verdad Señor Sanchez, el mayor bulo de España es usted»

Feijoo rechazó una reforma de la ley de Proteccion al Honor, porque «ya está recogida en nuestra legislación, donde no existe la impunidad para difamar, injuriar, ni calumniar» y advirtió a la ciudadania de que «lo que Sánchez pretende es el mayor ataque a la libertad de información de la democracia y no lo vamos a permitir». Fuentes del PP criticaron que el presiden-

#### Alberto Núñez Feijóo

«La única razón por la que está teniendo lugar este debate es porque su mujer está siendo investigada»

#### Santiago Abascal

«Quiere cerrar los medios que él considera pseudomedios porque escriben sobre su mujer»

te hablara de reforzar la independencia de los medios respecto a la administración y al mismo tiempo anunciara la concesión de ayudas por valor de 100 millones de euros.

Por último, tras hacer un repaso de la «colonización» que Sánchez ha hecho de los medios de comunicación publicos - «ha colocado a su secretano de Estado de Comunicación al frente de la Agencia Efe y ha nombrado a una militante del PSOE para dirigir Radio Television Española»-, Feijóo pidió a Sanchez que se fuera «a su despacho a redactar su tercera y definitiva carta», en referencia a una hipotética dimisión.

#### Las críticas de Abascal

No hubo en las palabras de Feijóo ni una sola referencia a Vox o a su lider. Santiago Abascal. Solo, de pasada, le mencionó en su réplica para afearle que hubiera hecho más oposición a su persona que al presidente

De hecho, el lider derechista apenas tardó cinco minutos de su discurso en referirse al gallego. Las palabras de Abascal se enmarcan dentro del divorcio de ambas formaciones que llevó a cabo Vox la semana pasada. Por cada estocada que le propinó a Sánchez, aludía también a Feijóo, «La Junta Electoral, las butacas de Televisión Española, el Banco Central, el Consejo General del Poder Judicial», este es el rosario de pactos entre PP y PSOE que Abascal lleva tiempo reprochando, «se van a Bruselas a repartirse los jueces como cromos y luego hablan de calidad democrática», aseveró.

«Fingen discutir», era el mantra de Abascal, que afeaba al gallego sus recientes acuerdos con el PSOE, «El tirano quiere más», amenazó el líder de-Vox desde la tribuna, «quiere cerrar los medios de comunicación que él considera pseudomedios, porque escriben sobre su mujer».



Feijoo y Sanchez, ayer durante el debate en el Congreso // ignacio gil



## El Gobierno no convence ni a sus socios: Junts y Podemos lo tildan de «anuncio trampa»

▶ ERC le acusa de actuar por interés propio y el PNV recuerda a Sánchez: «Hay cosas que no se deben hacer»

D. TERCERO / G. BONO / P. ROMERO BARCELONA / BILBAO / MADRID

Los socios del Gobierno en el Congreso expresaron ayer su inicial desacuerdo con el plan de Pedro Sanchez para regular los «pseudomedios». El líder del Ejecutivo anunció un grupo de trabajo, pilotado por los ministros Félix Bolaños (PSOE) y Ernest Urtasun (Sumar), con el resto de fuerzas políticas del pacto de investidura para arrancar el debate de su paquete de medidas de «regeneración democrática». Aun así, no logró convencer ni siquiera a Podemos, Junts, ERC, PNV o EH Bildu, que ya denunciaron anteayer que el Ejecutivo ha obrado «otra vez mal» al no hablar con los partidos que le respaldan. Arremetieron contra la propuesta y le exigieron ir más allá de lo ya expuesto.

«¿Por qué necesita España un plan de regeneración democrática?», se preguntó Gabriel Rufián, portavoz de los republicanos, como respuesta a Sánchez. El independentista apuntó que nuestro país «es una democracia», pero «con enormes carencias democráticas» que «siempre han existido», «La única diferencia es que ahora les tocan a ustedes», advirtió, encarrilando la propuesta sobre los medios de comunicación a las noticias que se publican vin-

Belarra vuelve a poner en la diana a jueces y periodistas

La exministra y lider de Podemos, ione Belarra, aprovechó la tribuna del Congreso para acusar de «corrupcion judicial» a los magistrados Marchena, Llarena, Garcia-Castellon, Peinado, Aguirre, Espejel o Lamela. Tambien citó con nombres y apellidos a periodistas como Ana Rosa Quintana o Antonio García Ferreras: acuso a la primera de «bulos sobre la okupacion» y al segundo de «corrupto». Fue entonces cuando Armengol la interrumpiò para pedirle que no acusara a personas «que no pueden defenderse desde la tribuna». pero Belarra se mantuvo en sus trece, informa Pablo Amigo.

culadas a la mujer de Sanchez, Begoña Gomez, y su posible corrupción. Para el lider de ERC, «esta bien que corte el grifo a los medios basura, pero estaria mejor que se preguntara que hay más allá y por qué mucha gente les hace caso».

«¿Qué ha venido a hacer hoy aqui. después de tres meses de reflexión? No ha anunciado nada a iniciativa suya», reprochó el portavoz de ERC al lider socialista. Similar discurso al de Podemos. Ione Belarra criticó que Sánchez lleve un «anuncio trampa» porque las medidas son las mismas que las de un reglamento europeo que, «independientemente de quien gobierne, se iban a aplicar en nuestro pais». «Esto es gravisimo», dijo, a la vez que reprochó al socialista que no haya tenido en cuenta ninguna de las propuestas que los morados pusieron sobre la mesa.

Desde Podemos acusaron a Sánchez de «obviar de manera deliberada» a los dueños de los grandes medios «que tienen alianzas con el poder politico para hacer que pase en España lo que ellos quieren que pase» y denunciaron, ademas, que sus planes no sean mas que puro «maquillaje» y que no sirvan «para tapar la realidad un pacto con el PP» para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), «Por este camino, la legislatura progresista queda tocada de muerte», advirtió. «¿Por qué presenta usted esto ahora? En tres meses ha escrito dos cartas, se ha tomado cinco dias de reflección, ha pactado con el PP, uno de los mayores actores de la maquinaria del fango, el CGPJ», le recordó, por su parte, Rufian a Sanchez.

Rufián dio paso a las palabras de Minam Nogueras (junts), que fue más dura, en la forma y el fondo, con las intenciones del presidente del Gobierno. «Fracasarán», le dijo a la bancada del PSOE, porque, a su juicio, no se atreverán a cambiar «nada». Nogueras echó en cara a Sanchez, como Rufián, el momento elegido para tratar de reformar normas que afectan a los medios. «Han llegado a la conclusión de que la democracia española se ha estropeado», dijo, para, seguidamente, atacar la iniciativa del PSOE. «Llegan tarde, pero el mal ya es Ione Belarra

«Por este camino, la legislatura progresista queda tocada de muerte»

Miriam Nogueras

«Llegan tarde, pero el mal ya es irreversible, el pus está saliendo por todos lados»

Mertxe Aizpurua

«Lo de hoy no se acerca al mínimo exigible si aboga por una regeneración democrática»

irreversible, el pus está saliendo por todos los lados. Si no hay una ruptura clara, su regeneración es papel mojado».

#### De zulos y bulos

«Lo de hoy no se acerca al minimo exigible si aboga por una regeneración democrática», espetó a Sánchez la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua. La misma que fue condenada por apología del terronsmo desde las paginas de un medio proetarra y responsable de la portada de 'Egin' que se burló del secuestro más largo perpetrado por ETA con el titular 'Ortega (Lara) vuelve a la carcell. «Combatir bulos y desinformación de medios con publicidad publica. No suena mal, pero deberemos analizar. Se queda corto», afirmó ayer Aizpurua.

El PNV fue aun más claro. Su portavoz. Aitor Esteban, advirtió a Sánchez. sobre su intención de regular los medios: «Cuidado, la democracia lo es porque permite la libertad de expresión de guienes la atacan. Habrá que hilar muy fino o no hilar nada». En referencia a las prácticas de su esposa y el supuesto «uso espurio de los tribunales contra rivales políticos», dijo que hay cosas que «no se deben hacer no porque las prohíba la ley Hay límites más allá de lo legal».

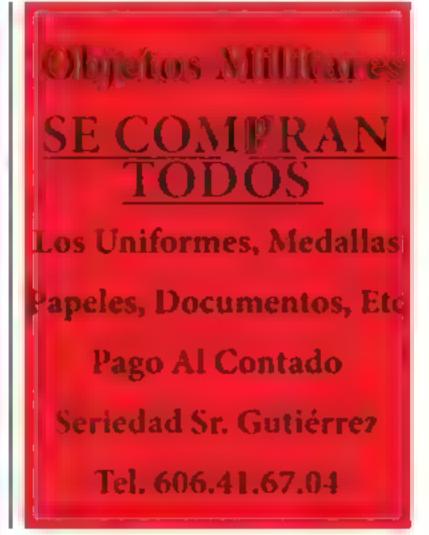

14 ESPAÑA JUEVES, 18 DE JULIO DE 2024 ABC

## La Complutense pide al juez que investigue a Begoña Gómez por apropiación indebida

▶ La universidad denuncia falta de colaboración de la mujer de Sánchez

C. LUCAS-TORRES / A. CABEZAS MADRID

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha solicitado al juez que investiga à la esposa del presidente. Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios que analice si pudo incurrir en una «apropiación indebida» de un producto del centro de enseñanza publica por registrar una sociedad con un concepto muy similar al del 'software' que se puso en marcha dentro del programa de la cátedra extraordinaria de Responsabilidad Social Competitiva que ella comenzó a dirigir en octubre de 2020

Los representantes legales de la UCM pusieron en conocimiento del instructor Juan Carlos Peinado el pasado dia 1 que han realizado una serie de consultas en una investigación interna que no puede avanzar más por la «falta de colaboración» de Gómez y por el propio carácter docente de la universidad. De ahí que le pidan que continue realizando pesquisas para despejar si hubo un uso individual o personal de dicho programa informático y éste pudo causar un perjuicio a la universidad. En caso de que Pernado aprecie indicios de apropiación indebida, el representante legal de la universidad solicita la personación de ésta como perjudicada en la causa seguida en el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid

La UCM puso en marcha el 'software' que elaboraron gratuitamente las compañías Indra, Telefónica y Google como herramienta de la cátedra codirigida por Begoña Gomez a pesar de no contar con una licenciatura. Dicha cátedra, que se desplegó por cuatro años (este 2024 venceria y no parece que vaya a haber renovación) iba unida al máster de Responsabilidad Social Competitiva que también dirigia Begoña Gómez y que, como publicó ABC, no figura como uno de los títulos para el próximo curso, a diferencia del de Dirección de Captación de Fondos (Fundraising) para ONL (Organizaciones No Lucrativas) que también dirige la mujer de Pedro Sánchez y sí constaba el mes pasado en la oferta formativa

La Complutense comenzó a hacer consultas a organismos públicos con el fin de despejar si «hubiera existido una apropiación indebida de determinados productos que se entienden titularidad de esta universidad (plataforma o 'software')», y en concreto



El rector de la UCM, Joaquín Goyache, el pasado dia 5 cuando acudió a declarar como testigo ante el juez // EFF

el producto que resultó de tres contratos y gastos por un valor total de 102 000 euros para poner en marcha el programa unido a la cátedra extraordinaria

#### Las averiguaciones

La Universidad se dirigió en primer lugar al Registro de la Propiedad Intelectual para saber si habia «asientos registrales que pudieran existir à nombre de Begoña Gómez Fernandez», ası como «asientos registrales a nombre de Transforma TSC SU», sin que se les aportara información relevante

En segundo lugar, escribió a la Oficina Española de Patentes y Marcas para conocer «si alguna marca, modalidad de patente y/o modelo de utilidad figuraba inscrito a nombre de Maria Begoña Gómez Fernández o de la Sociedad Transforma TSC SL\* En este caso sí hubo respuesta. Se les trasladó que existia rastro de dos marcas registradas a su nombre con las denominaciones 'TSC - Transformación Social Competitiva' y 'TSC Transforma Plataforma de Medicion de Impacto Social y Medio Ambiental, www.TransformaTSC.org'». En este

La UCM alertó al juez de que la denominación de la sociedad de Gómez «pudiera dar lugar a, como mínimo, confusión» punto, la UCM informó al juez de que «no tuvo conocimiento de la posible existencia de tales marcas hasta la publicación por los medios de informaciones referidas a Maria Begoña Gomez Fernández»

El representante legal también alertó al instructor de que «sin conocimiento ni participación de esta Universidad Complutense», Begoña Gómez registró la empresa unipersonal con domicilio en Madrid Transforma TSC SL con el objetivo de «impulsar y promover la estrategia de Transformación Social Competitiva integrando los objetivos de desarrollo sostenible (en adelante, ODS) en las organizaciones para promover una sociedad más justa y un planeta sostenible». Una sociedad que, para la universidad, «por cuanto su denominación, persona que la constituye y objeto, pudiera dar lugar a, como mínimo, confusión con el contenido y promotores del convenio para la creación de la cátedra extraordinaria para la Transformación Social Competitiva firmado entre la Universidad Complutense de Madrid y otras personas juridicas».

#### Tres semanas sin respuesta

Fue el pasado 11 de junio cuando la Complutense se dirigió por primera vez directamente a Begoña Gómez, en su condición de directora de la cátedra, así como a José Manuel Ruano de la Fuente, codirector, para pedirles explicaciones. Este último contesto el mismo día. Afirmó no tener la documentación requerida «ni, al parecer, respuesta a las cuestiones planteadas» por la universidad madrileña, segun consta en el informe aportado al juzgado. Por su parte, la mujer del presidente del Gobierno respondió a través de correo electrónico, un día despues: «Buenas tardes. Le informo de que he recibido el correo y estoy reuniendo la información y documentación que me solicita en cada una de sus cuestiones. Un cordial saludo, Begoña Gómez», se puede leer en el mensaje, incorporado al escrito entregado al juzgado.

Tras veinte dias sin respuesta por parte de Gomez, la Complutense presentó el 1 de julio su informe de auditoría interna ante el juez Peinado, destacando que «dada la falta de cooperación de determinados participantes en los hechos y afectados por la cuestion», la universidad cree que «no podrá alcanzar, por sus propios medios. una conclusión definitiva más allá de los indicios existentes»

No es la unica información que se quedó fuera del escrito. En el mismo se reflejaba, también, que a petición de la mujer del presidente del Gobierno, -que alegó «motivos personales»-, se pospuso la comisión mixta de la cátedra en la que se iba a evaluar la situación y el estado de la informacion previamente requenda a Gomez. Cuando el informe fue incorporado al Juzgado, la reunión aún no se había celebrado.

## Más de mil gestores judiciales llevan un año esperando sus plazas

 Aprobaron la oposición en julio de 2023, pero el Ministerio de Justicia no publica los destinos

CARMEN LUCAS-TORRES
MADRID

El Ministerio de Justicia lleva un año sin publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el nombramiento como funcionarios y su destino de 1 012 personas que superaron la oposicion de Gestion Procesal y Administrativa por acceso libre en julio de 2023. Los ya funcionarios, aunque sin plaza ratificada oficialmente, se pusieron en contacto con ABC para denunciar la situación «insostenible y desesperante» en la que les mantiene el ministerio de Felix Bolaños, pues aunque tienen la oposición aprobada, llevan un año sin poder cobrar su sueldo ni tampoco incorporarse a otro tipo de trabajos porque estan pendientes a diario del BOE por si, esa mañana sí, aparecen su plaza y destino publicados.

El panorama les parece más injusto aun cuando quienes el mismo dia que ellos (21 de mayo de 2023) se examinaron de otra convocatoria, la de Auxilio Judicial y Tramitación Procesal, vieron publicadas sus notas poco despues y ya están trabajando. Los gestores, tramitadores y auxilios son los funcionarios que apoyan a los jueces de instrucción.

El 19 de diciembre de 2022 se publicó la convocatoria en el BOE. «Desde julio de 2019 no teniamos convocatoria a pesar de que deben ser anuales», denuncia Rosa -nombre ficticio a petición suya-, quien también repara en que mientras ellos, que aprobaron una oposicion, llevan esperando ya 12 meses para ocupar su puesto, Justicia «tira de interinos que no la han aprobado para ocupar vacantes»

El 21 de mayo de 2023, un año después de la convocatoria, se celebraron las pruebas consistentes en dos test y un examen escrito. Dos meses después, en julio, se publicaron las notas de los test. Tuvo que pasar más de medio año para la tercera nota, ya en febrero de 2024. Además, hubo errores como que no se expusieran los aprobados del turno de discapacidad, entre otros, denuncian los examinados. El pasado 9 de mayo, Justicia publicó la lista definitiva de aprobados con derecho a plaza. Hoy, más de un año después del examen, continuan esperando al BOE.

Alberto García, portavoz nacional del Sindicato de los Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), considera que esta situación «no se da en otras administraciones. No es la pri-

mera vez que se retrasa la publicación de las plazas de funcionanos de justicia, y es algo que
ocurre en este ministerio por
la falta de medios y desorganización que al final machaca a los
opositores que, una vez
aprobados, no saben cuando se podrán colocar»

Hace dos semanas, los sindicatos acudieron al ministerio para abordar el asunto y, segun explican, este se comprometió a publicar las plazas mañana. García advierte que «sacar las plazas no significa adjudicar-las. Tardarán en resol-

Bolaños, ministro de Justicia // J. GARCÍA ver hasta después del verano y no creo que en septiembre, sino en octubre».

Distintas afectadas por la situación coinciden en que sienten que su vida está en 'stand by' desde que aprobaron su examen. Amaya (también ficticio) dejó su trabajo como funcionaria en la Generalitat Valenciana para prepararse la oposición y volvió a vivir con sus padres a Cuenca, su ciudad natal. Se presentó a la oposición tanto para Gestion como para Tramitación, por lo que la espera le perjudica a la hora de poder cobrar un sueldo mayor y también por haber perdido tiempo de antigüedad

Laura (tampoco es su identidad real) dejó su trabajo y a su hija en la guardería con cuatro meses por la oposicion. Ahora, la niña tiene 3 años y ella sigue esperando. Es andaluza y preveia trabajar ya como fun-

cionaria en Madrid, donde su familia está instalada. Sin su sueldo, todo se hace cuesta arriba en la capital; «Ni siquiera puedo meterme en una hipoteca. No puedo pensar en otra cosa, lo primero que hago todos los dias cuando me levanto es mirar el BOE», confiesa su preocupación. Los afectados se mantienen en contacto por Telegram, donde comparten su desesperación a la espera de Justicia.



## Prosiguen las condenas contra cargos del PSOE: el último, un exalcalde

 Catorce meses de cárcel al exregidor de Los Palacios por desvío de 750,000 euros

ANTONIO R. VEGA SEVILLA

Mientras el Tribunal Constitucional (TC) ampara y borra delitos a los ex altos cargos de la Junta de Andalucía condenados en el caso ERE, la Audiencia Provincial de Sevilla sigue dictando sentencias contra ex cargos del PSOE que se apropiaron de fondos publicos aprovechando el reparto «arbitrario» de ayudas a empresas en crisis que mantuvieron durante diez años sucesivos gobiernos socialistas

La Sección Primera de la Audiencía de Sevilla -el mismo órgano que
impuso las penas de prisión e inhabilitación a 15 miembros de la antigua
cúpula autonómica- ha dictado una
sentencia en la que condena a 14 meses de cárcel al exregidor socialista de
Los Palacios y Villafranca entre los
años 2004 y 2011, Antonio Maestre, en
una pieza desgajada de la macrocausa de corrupción de los ERE que se
centra en la ayuda de 901.518 euros
otorgada por la Dirección General de
Trabajo a este ayuntamiento sevillano para construir un centro ecuestre

El proyecto nunca vio la luz y la mayor parte de los 750 000 euros que se abonaron desaparecieron sin que se conozca a dia de hoy el paradero del dinero publico percibido, más de veinte años después de su concesión por parte del Gobierno andaluz.

El tribunal condena a Maestre como cooperador necesario de un delito de prevaricación en concurso medial con otro de malversacion, con la atenuante de dilaciones indebidas, y le impone 14 meses de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de dos años y nueve meses por malversación. Por los mismos delitos ha sido condenada una interventora accidental del consistorio, mientras que el que fuera su antecesor como regidor de Los Palacios entre 1994 y 2004, Emilio Amuedo, resulta absuelto porque en su caso los delitos han prescrito.

Fue bajo el mandato de este último, el 20 de marzo de 2003, cuando se firmó un convenio con el entonces director general de Trabajo de la Jun-

El centro ecuestre que iba a construirse con dinero de los ERE no llegó a hacerse y el destino concreto de la ayuda se desconoce ta, Javier Guerrero, que se comprometia a pagarle 6 millones de euros para el citado proyecto en 2003 y 2004, que luego se redujeron a 901 000 euros, de los que se abonaron al final 750 000

Los magistrados concluyen que los tres acusados «eran plenamente conscientes de que se habia incumplido la legalidad en la concesión y recepción de la ayuda excepcional». No había solicitud formal de la subvención, ni expediente administrativo, ni plan de viabilidad del proyecto ni seguimiento del destino de la ayuda. Nada de nada. «Existió un incumplimiento absoluto de las exigencias legales y una total falta de control en el manejo de los fondos publicos», advierte la sentencia del pasado lunes.

«No se conoce el destino que tuvo la cantidad recibida como ayuda excepcional, salvo el abono de una factura 
por importe de 10.440 euros para la ejecución de un levantamiento topografico en la ubicación prevista» para dicho centro ecuestre, sostienen En el 
juicio quedó patente que el dinero se 
habría empleado en «la atención de 
gastos del ayuntamiento, como el abono de nóminas», sin que pueda acreditarse su destino concreto

#### Concejal con 20 años

Antonio Maestre, que llegó a esta alcaldia en 2004 y que tenia poco más de 20 años cuando entró en el ayuntamiento como concejal, «no tenía intención de ejecutar» el proyecto, pero hizo gestiones para cobrar el dinero. Tampoco tenia intención de devolverlo. La ayuda fue reintegrada muchos años después, cuando la Junta la reclamó tras estallar el escándalo de los ERE en el año 2012. Para la Sección Primera resulta indudable que se produjo la «apropiación por un tercero de cantidades cuya devolución por el destinatario no estaba prevista»

Las decisiones «arbitrarias» del exdirector de Trabajo «privaron a otras entidades locales –regidas por miembros del mismo o de diferente partido político- de poder solicitar u optar a iguales similares ayudas a las obtenidas por el Ayuntamiento de Los Palacios». Contra la sentencia cabe recurso ante el Tribunal Supremo.

Maestre es el tercer regidor condenado en el caso ERE. Antonio Almazán, exalcalde socialista de Guarromán (Jaén), fue condenado a dos años de cárcel por otra ayuda de 440.000 euros para instalar invernaderos que nunca funcionaron. Y año y medio de cárcel le cayó al exalcalde socialista de Cazalla de la Sierra (Sevilla) Ángel Rodríguez de la Borbolla por el desvio de ayudas por un montante de 8,4 millones de euros que recibieron sus empresas del sector del corcho.



Chaves, Griñan y el exconsejero Zarrias, en el juicio de los ERE en 2018 // EPF

## El Constitucional llega a 10 penas anuladas por el peor caso de corrupción

 La mayoría progresista estima los dos últimos recursos, entre ellos el del exconsejero Zarrías

NATI VILLANUEVA MADRID

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) dio ayer portazo definitivo al caso ERE con la estimación de los dos recursos de amparo que faltaban por resolver: los relativos al exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías y al ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, condenados ambos a seis años de inhabilitación por un delito de prevaricación cuya existencia niegan los siete magistrados que conforman la mayoría progresista del órgano de garantias.

Tres plenos han sido suficientes para desmantelar las condenas por el mayor caso de corrupción de España que sentó en el banquillo de los acusados a la ex cupula socialista de la Junta de Andalucía por el fraude de las ayudas sociolaborales, una trama que dejó un agujero de 680 millones en las arcas públicas.

El caso no ha podido salir más rentable para los condenados por delitos
de prevaricación y malversación que
llevaron su caso al TC: al amparo a
diez de los doce que recurrieron (otros
tres no lo hicieron) por la supuesta
vulneración del derecho a la legalidad penal y a su presuncion de inocencia (como es el caso de Griñan), se
suma el aval de esa mayoría progresista a unas ayudas que fueron tramitadas sin ningun tipo de informe económico o estudio de viabilidad que
las justificara y a los pagos por trans-

ferencias de financiación sobre las que no existia control alguno.

Para ello ha sido necesaria una reinterpretación de tipos penales de malversación y prevaricación y un cambio de criterio en la Fiscalia, que si bien ante estos órganos defendió la existencia de ambos delitos, ante el TC pasó a considerar que no hay prevaricación en la elaboración de anteproyectos y proyectos de ley porque no pueden considerarse resoluciones recaidas en un asunto administrativo, «Esta clase de actos, al ser meras propuestas y no actos definitivos, no pueden ser objeto de control por los jueces y tribunales», se repite de forma insistente en cada una de las sentencias

Con la estimación de los dos últimos recursos, ayer, el TC ha bendecido ya la actuación de dos expresidentes de la Junta (Manuel Chaves y José Antonio Grinan), cinco exconsejeros (Magdalena Álvarez, Antonio Fernández, Francisco Vallejo, Carmen Martinez Aguayo y Gaspar Zarrías), un exviceconsejero (Jesús María Rodríguez) y dos exdirectores generales (Miguel Ángel Serrano y Antonio Vicente Lozano)

#### Se libran de la cárcel

Y es que aunque en la mayor parte de los casos la estimación del recurso ha sido parcial, el grueso de la actuación de la excúpula socialista andaluza queda perdonado, de forma que ese ajuste que tiene que hacer ahora la Audiencia de Sevilla al volver a redactar la sentencia suprimiendo de ella lo que el TC ha avalado, dejará reducidas las penas a la mínima expresión. Tanto que ninguno de los condenados por malversación que han recurrido tendrá que volver a estar entre rejas.

## España y Reino Unido trabajan para acelerar el acuerdo sobre Gibraltar

 Sánchez participa hoy en la reunión del primer ministro con líderes de la UE

A CALERO / E. SERBETO MADRID / BRUSELAS

En la madrileña plaza de Cibeles, el pasado lunes, miles de personas corearon «Gibraltar español» mientras celebraban la victoria de España contra linglaterra en la Eurocopa. Sobre estos dos temas versará buena parte de la conversación que Pedro Sanchez y el nuevo primer ministro del Reino Unido, el laborista. Keir Starmer, tendrán hoy en Londres. Hablarán de la Eurocopa porque el deporte en diplomacia siempre es un tema de conversación para introducir otros asuntos más importantes, que, en este caso, es la cuestión de Gibraltar.

Sánchez anunció ayer en el Congreso de los Diputados que hoy asistirá en la capital británica al encuentro que Starmer mantendrá con la mayoría de lideres de la UE en la reunión de la Comunidad Política Europea, un foro creado precisamente desde el Brexit para acoger a todos los vecinos de la UE -sobre todo a los que aspiran a ser miembros algun dia-, junto al Reino Unido, que ha hecho el camino inverso.

Ayer, al cierre de esta edición, no había constancia de una reunion bilateral entre Sanchez y Starmer, pero lo que es seguro es que hoy, en Londres, en algun momento se abordará la intención de dar el empujón definitivo a las negociaciones entre España, Reino Unido y Bruselas para dotar a Gibraltar de un nuevo marco para regular la relación del Peñon con la UE tras el Brexit

El hecho de que ahora, tras las elecciones británicas del 4 de julio, los gobiernos de España e Inglaterra compartan el mismo signo político, facilita las cosas. De ahí que hace unos días, cuando se supo que David Lammy estaria al frente del Foreign Office del Reino Unido, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, fuera de sus primeros homólogos en mantener una conversación telefónica con él y después un encuentro en persona, en los márgenes de la cumbre de la OTAN en Washington. Allí, Lammy y Albares acordaron retomar las conversaciones «inmediatamente» y se emplazaron para un nuevo encuentro «pronto».

La directriz del nuevo Gobierno de Starmer es dar un giro a la politica exterior del Reino Unido para abrirse a los países de la UE mediante unas relaciones bilaterales solidas y consistentes. Esto favorece a las partes a la hora de alcanzar un acuerdo en el que se lleva trabajando más de tres anos, desde que el Reino Unido salió de la UE tras el Brexit y existe una negociación entre Bruselas y Londres para regular la relación del Peñon con la UE.

Las delegaciones de España, Reino Unido y la UE mantienen reuniones discretas, de las que no han trascendido los puntos en comun, ni tampoco los principales escollos en las 18 rondas de negociación que llevan. Pero, segun ha podido saber ABC, «todo sigue en marcha» y «apremia resolver Gibraltar»

La propuesta de España pasa por la creación de una zona de prosperidad compartida entre el Peñón y el Campo de Gibraltar con la supresión de la Verja. Esto llevaria a tener controles de acceso al espacio Schengen en el puerto y el aeropuerto de Gibraltar, supervisados por agentes de Frontex. Esta medida es la que genera más conflicto.

#### Advertencia del Reino Unido

Según fuentes del lado británico consultadas por ABC, Reino Unido sigue «trabajando codo con codo con el Gobierno de Gibraltar, sigue comprometido con concluir un acuerdo que beneficie al Peñón, a sus habitantes y a su economía» Insisten en que solo llegarán a un acuerdo con el que Gibraltar «esté satisfecho, que salvaguarde la soberania y proteja completamente las operaciones y la independencia de las instalaciones militares británicas en Gibraltar», algo que han reiterado Lammy y el ministro principal de Gibraltar. Fabian Picardo.

Mientras tanto, en Bruselas, el lunes tuvo lugar la primera reunión entre responsables europeos y el nuevo Gobierno británico. El vicepresidente de la Comisión Europea y encargado de las relaciones con Londres, Maros Sefcovic, y Nick Thomas-Symonds, ministro para las relaciones con la UE, intercambiaron ideas sin pretensión de llegar a acuerdos concretos. Sobre Gibraltar, los cambios previsibles serán probablemente de matiz, teniendo en cuenta que Picardo pertenece a la misma familia política del nuevo gobierno, lo que puede reforzar sus posiciones





25€ AL DÍA

centauro

91 330 72 63 VIAJES EL Corle males

Cuando viajes, viaja

# Trump busca crear una dinastía política con sus hijos y J. D. Vance

- ►Sus vástagos Donald Jr. y Eric y su nuera Lara ganan protagonismo, como se ha visto en la convención
- Vance, la nueva cara del trumpismo, es una versión rejuvenecida de la línea populista del 'América first'

JAVIER ANSORENA

ENVIADO ESPECIAL A MILWAUREE (WISCONSIN



ace ocho años era imposible imaginarse un EE UU, con Donald Trump en el poder Esta semana, en Milwaukee, en una convención donde el nombre y la cara del expresidente y candidato asaltan al visitante a cada paso, es imposible imaginarse un Partido Republicano con otro líder

La evidencia de que los republicanos se han convertido en el Partido de Trump convive con otra realidad: en el caso cada vez más probable de que el multimillonario neoyorquino recupere la Casa Blanca en las elecciones de noviembre, Trump acabaria su segundo mandato en enero de 2029, con 82 años. La Constitución limita a dos los mandatos presidenciales, por lo que no podria volver a presentarse otra vez. Trump ha bromeado con la posibilidad de intentar un tercer mandato. Pero. como ha podido comprobar este periódico en entrevistas con delegados y cargos del partido en Milwaukee, es una posibilidad que nadie contempla y que conllevaria una reforma constitucional larga y poco viable

#### Puesta de largo

Pero eso no impide que alguien con el nombre Trump siga al frente del partido, o incluso de EE UU. De momento, el flamante delfín de Trump no tiene ese apellido en su carné de identidad. Ayer, J. D. Vance, elegido por Trump el lunes como candidato a la vicepresidencia, celebró su gran puesta de largo como la apuesta de futuro del Partido Republicano.

El senador por Ohio fue el encargado de cerrar la tercera jornada de la convención, el momento más esperado del cónclave político, con la excepción del discurso que dará hoy el nominado del partido, el propio Trump.

En el discurso, que no se había producido al cierre de esta edición, Vance tenía previsto postularse como la nueva cara del trumpismo, una versión rejuvenecida de la linea populista del 'América primero' de Trump. Futuro le sobra a Vance, de solo 39 años, que desde ayer tiene la vitola de heredero de Trump.

Pese a ello, la consolidación del multimillonario neoyorquino durante el ultimo año y medio como 'capo' republicano ha venido acompañada de una creciente presencia de su clan en el partido. Pese a las agitaciones de su primer mandato, pese al asalto al Capitolio por una turba de sus seguidores, pese a las cuatro imputaciones penales que le persiguen, pese a convertirse en el primer expresidente de EE.UU. declarado culpable de la comisión de delitos -o precisamente por todo ello-, Trump se ha confirmado como dueño y señor del partido. Y su familia y su círculo intimo están en el centro del poder

#### Ni rastro de la vieja guardia

La convención en Milwaukee es una demostración de ello. La vieja guardia republicana, el 'establishment' que denostan los trumpistas, ha desaparecido. Ni rastro de Mike Pence, el vicepresidente de Trump, considerado un traidor por no obedecer a su jefe en su intento de evitar la certificación de Joe Biden como ganador de las elecciones en 2020. Tampoco ha venido George W. Bush, presidente republicano en dos mandatos. despreciado por el nuevo partido como un 'globalista' Mitch McConnell, líder republicano en el Senado durante casi dos decadas, decisivo para los grandes logros legislativos del partido, fue abucheado el pasado lunes en el estadio que acoge la convención.

Mientras tanto, en la nueva guardia muchos tienen el apellido de Trump, algunos de ellos con potencial de relevo dinástico. Una de ellas es Lara Trump, nuera del expresidente, casada con su segundo hijo, Eric. En primavera, Trump la colocó como copresidenta de la Convención Nacional Republicana, el aparato del partido. Su presencia preeminente se escenificó el martes, cuando fue la encargada de cerrar la segunda jornada del cónclave.

Cerca de Trump están siempre sus dos hijos mayores. Donald Jr. y el propio Eric. El primero, el primogénito, se ha convertido en una voz de mucho peso en el movimiento MAGA ('Make America Great Again', 'Hacer grande a EE.UU. de nuevo') y ha ganado in-

fluencia con su padre. Su relación cercana con Vance es una de las razones por las que su padre podria haber elegido al senador como su candidato a vicepresidente

Foo podrío o

Eso podría significar que Donald Jr no tiene en sus planes una carrera a la Presidencia. Pero en Milwaukee han circulado rumores de que un posible plan es que el hijo de Trump vaya en 2028 como candidato a la vicepresidencia con Vance al frente. Y quizá, más adelante, la Casa Blanca

«Trump tiene más fuerza y vigor que cualquier persona con la mitad de su edad», defiende ante este periódico Martin Smith, delegado de Califor-

nia, desde las afueras de la convencion «Pero es cierto que el país necesita de sesperadamente líderes jovenes. Vance es una gran opción. Y los hijos de Trump deben estar implicados porque son una gran influencia»

#### Como los Bush, Kennedy...

«No me parecería algo escandaloso que hubiera una dinastía. Hemos tenido a los Bush, Clinton, Kennedy...». añadia Jim Heath, de Pensilvania. «Lo importante es que concurran con sus propios meritos»

La visibilidad de los miembros de la familia del candidato es inédita en la historia de las convenciones. Donald



### Sin noticias de Melania e Ivanka en la convención republicana

J. ANSORFNA MILWAUKEE

La presencia creciente de miembros del clan Trump en la campaña del candidato republicano y en el aparato del partido contrastan con otra realidad. la ausencia de la esposa y la que un día fue hija favorita del multimillonario neoyorquino. Al menos hasta ayer por la noche, ni Melania Trump ni Ivanka Trump habian hecho acto de presencia en la convención republicana en Milwaukee (Wisconsin).

Segun la campaña de Trump, ambas tienen previsto aparecer hoy, el dia en el que el candidato aceptará la nominacion a la presidencia en un discurso, el climax de la convención

Es una situación muy diferente a anteriores campañas electorales. Melania ofreció un discurso en la primera jornada de la convención de 2016 (le acusaron de copiar partes de un discurso de Michelle Obama, la que fuera primera dama, de 2008). Tam-

Jr. y Eric están en cada aparición de su padre en su palco presidencial También ha tenido presencia una de sus hermanas, Tiffany, que ha pasado de ser el patito feo de la familia a un puente de Trump con los votantes jovenes. Con ese mismo objetivo, también tendrá protagonismo la siguiente generación de los Trump: ayer dio un discurso Kai, la nieta del expresidente, hija de su primogenito, de solo 17 años. Incluso otra de sus nueras, Kimberly Guilfoyle, casada con Donald Jr. (antes fue esposa de Gavin Newsom, el gobernador demócrata de California), se dirigió ayer a toda la convención en horario de máxima audiencia.

En Milwaukee, otros han buscado labrarse un papel en el futuro del par-

En Milwaukee se habla de un plan en el que Donald Jr. vaya como candidato a la vicepresidencia en 2028 con Vance al frente

tido. Entre ellos, voces que fueron muy críticas con Trump en 2016 -como los senadores y entonces candidatos a la presidencia Marco Rubio y Ted Cruzque ahora muestra la fe del converso. Tambien otros que hincaron la rodilla en las últimas primarias frente a Trump y a quienes el expresidente cubnó de insultos, como «cabeza de chorlito Nikki Haley» -su exembajadora ante la ONU- o «albondiga Ron De-Santis», el gobernador de Florida.

Los dos tuvieron sitio en el escenario la noche del martes. Para mostrar la unidad del partido y, a cambio de olvidar las humiliaciones, para no quedar fuera de él por oponerse a Trump

La convencion en Milwaukee ha dibujado un futuro en el que no es necesario que haya un Trump en el próximo 'ticket' presidencial. Pero también ha dejado claro que sin el apoyo de Trump y de los suyos será difícil coger el testigo.

Trump con sus hijos Donald Jr. y Eric, su nuera Lara y J. D. Vance // AFP



bién participó en la convención de 2020, que se celebró de manera virtual por la pandemia del Covid-19: dio un discurso en el Jardin de las Rosas de la Casa Blanca en la segunda jornada.

Ivanka, a quien se consideró durante decadas el ojo derecho de su padre, tuvo un papel central en la campaña de 2016, la de la victoria histórica y sorprendente de Trump ante Hillary Clinton. Tuvo peso en el equipo electoral, dio discursos, acompaño a supadre y, tras la victoria, tanto ella como su marido, Jared Kushner, tuvieron despacho en la Casa Blanca como asesores presidenciales.

La relación de Trump con su hija se

deterioró tras la derrota electoral de 2020. Ivanka no creyó en el Tobo electoral' (no constatado por los tribunales ni por las propias autoridades de Trump) que clamó su padre y, desde entonces, ha desaparecido de la órbita politica trumpista.

Melania, por su parte, nunca pareció cómoda con los compromisos oficiales que requiere el cargo de primera dama. Tras la salida de su marido del poder, se ha mantenido fuera de la luz publica. Quizá en ello ha tenido que ver la revision de varios de los escándalos sexuales de Trump en los juicios que ha enfrentado el expresidente en lo que va de año.

## Grietas en la resistencia de Biden: demócratas de alto perfil se rebelan

Una encuesta dice que dos tercios del partido quieren que el presidente se vaya

DAVID ALANDETE CORRESPONSAL. **EN WASHINGTON** 



Arrecia la campaña para desplazar a Joe Biden. El presidente no logra una tregua. Aunque él y su equipo están decididos a blindar su candidatura, con una apresurada reunion por videoconferencia a principios de agosto, los criticos van en aumento y buscan un congreso del Partido Democrata abierto, donde aun tengan margen de maniobra. Se apoyan en las últimas encuestas: un sondeo de este miércoles revela que dos tercios de los votantes demócratas quieren que Biden se jubile y ayude a elegir a su reemplazo.

Biden está aislado, asesorado por un reducido grupo de consejeros, y ha dicho que solo se retirará si estos le dicen que no hay forma de que gane las elecciones. El y su equipo organizarán una videoconferencia a principios de agosto para que las delegaciones de los diferentes estados voten por el candidato ganador de las primarias, es decir, el propio Biden. Esto se debe a los plazos ajustados en Ohio, que podrian impedir que Biden figure en las papeletas de ese estado.

Esa videoconferencia evitaria que el Partido Demócrata llegue al congreso sin un candidato confirmado, lo que podría facilitar una revuelta y la elección de otra persona. El congreso se celebrará en Chicago el 19 de agosto. Según medios estadounidenses como 'Politico', la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que aun es muy influyente, está maniobrando tras bastidores para impedir esa videoconferencia.

La prueba de que Pelosi está maquinando se evidencia en que uno de sus protegidos, el diputado Adam Schiff, quien además es candidato al Senado este año, ha solicitado a Bidenque se jubile. Sin duda, es el demócrata de mayor perfil en atreverse a criticar de manera tan directa la posición del presidente. Schiff, quien lideró la acusación en el primer juicto político ('impeachment') contra Trump, encaheza las encuestas del Senado.

El diputado y candidato dijo que «Biden ha sido uno de los presidentes más trascendentales en la historia de nuestra nación, y su servicio como senador, vicepresidente y ahora presidente ha mejorado el país». Aun así, afirmó que «es hora de que pase la an-



Joe Biden // APP

torcha». Esta elección de palabras es liamativa. la veintena de diputados y senadores que han solicitado un relevo han utilizado explícitamente el término «traspaso de la antorcha»

#### Reforma del Supremo

Para ganarse a su partido, Biden ha filtrado que tratará de cumplir una de sus peticiones más insistentes: una reforma del Tribunal Supremo. El presidente propondrá limitar los mandatos de los magistrados y establecer un código de conducta. Esto se debe a que seis de los nueve tueces son conservadores, tres de ellos nombrados por Trump. Uno de los jueces, Clarence Thomas, admittó haber aceptado cuantiosos regalos de un millonario, y la esposa de otro, Samuel Alito, ha mostrado su apoyo a Trump

Lo cierto es que los sondeos son a estas alturas catastróficos para Biden. Los de intención de voto general muestran a Trump un 2,5% por encima de Biden. El expresidente y candidato republicano va por delante en todos los estados claves y hasta en algunos que no suelen ser problemáticos para los demócratas, como es Virginia. En Ohio, que suele ser disputado, Trump va casi nueve puntos por encima.

A esos sondeos se sum el que este miércoles publicó la casa NORC para la agencia Ap. En él, casi dos tercios de los democratas dicen que Biden deberia retirarse de la carrera presidencial y permitir que su partido elija cuanto antes a otro candidato

Solo alrededor de 3 de cada 10 demócratas están extremadamente o muy seguros de que tiene la capacidad mental para desempeñarse como presidente. La encuesta encontró que el índice de popularidad de Kamala Harris, la vicepresidenta, es similar al de él. Las elecciones son el próximo 5 de noviembre.

20 INTERNACIONAL



Trump instantes después de su intento de asesinato en Pensilvania // AFP

## El FBI constata el caos del Servicio Secreto en el atentado a Trump

▶ El asesino intentó entrar al mitin pero los agentes le pararon en el detector de metal

D. ALANDETE WASHINGTON

A pesar de los graves fallos en el dispositivo de seguridad del mitin donde Donald Trump casi fue asesinado, la jefa del Servicio Secreto de Estados Unidos se niega a dimitir. El último error conocido: los agentes detectaron al asesino una hora antes de que comenzara su discurso. Intentó pasar por los detectores de metales, pero se le prohibio la entrada, por lo que buscó otro lugar desde donde disparar. De manera inexplicable, el techo de un edificio cercano estaba desatendido.

Las excusas de Kimberly Cheatle. responsable del Servicio Secreto, no han satisfecho a los republicanos, especialmente sus declaraciones del lunes afirmando que no se cubrió el techo del edificio desde donde Thomas Crooks disparó porque estaba inclinado. Lo cierto es que Crooks disparó y los informes de balística revelan que falló porque Trump desvió la cabeza.

#### Expuesto y desprotegido

Cheatle debe comparecer ante una comisión en el Capitolio el día 22. Mientras tanto, la Casa Blanca ha abierto una investigación. En comunicaciones internas, la directora del Servicio Secreto ha alabado la labor de los agentes tras los primeros disparos, pero la realidad es que Trump quedó expuesto y no fue completamente protegido: aunque los agentes lo rodearon, él sacó la cabeza y el puno, creando una ima-

gen icónica. Esto no excluye que otro francotirador pudiera haberlo alcanzado en ese momento.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ha anunciado desde el congreso de su partido en Milwaukee que va a pedir su dimisión, «Creo que es mexcusable... Su explicación de que habia una inclinación en el techo y, por lo tanto, la segundad podía ser menor, no se sostiene. Creo que ella ya ha demostrado cuáles son sus prioridades», añadió. Para muchos republicanos, esas prioridades son hacer el Servicio Secreto más diverso. con una mayor contratación de mujeres y personas de diversas razas. Tras escrutar las imagenes del tiroteo, varios políticos y analistas republicanos criticaron la actuación de dos agentes mujeres que tuvieron problemas para desenfundar el arma, se escondieron detrás de Trump y preguntaron en voz alta: «¿Qué hacemos ahora?».

El FBI, que coordina las investigaciones, logró acceder al teléfono del asesino el martes, pero Crooks sigue siendo un enigma. Su padre dijo a los agentes que se fue el sábado por la manana con el rifle, y él pensó que iba a un campo de tiro. Solo avisó a la Policia a las 23.00, cuando su hijo ya estaba muerto. Antes de llegar al mitin, Crooks compró 50 cartuchos de munición y una escalera.

Los agentes tenian información sobre él bastante tiempo antes de que Trump comenzara a hablar. Tenian fotos y videos, y dos agentes de policía local se enfrentaron con él en el techo del edificio, pero Crooks les apuntó y ellos se pusieron a salvo. Despues, Crooks abrió fuego, le perforo la oreja a Trump, mató al bombero Corey Comperatore y dejó a dos personas gravemente heridas.



ANÁLISIS TÁCTICO DEL GENERAL (R)

PEDRO PITARCH

#### Rumbo de guerra tras la cumbre de la OTAN

España descuella en el evento por ser la última en porcentaje de PIB en gasto de defensa

areceria que la cumbre Atlantica de Washington (9-11 de julio), que tenía a Ucrania como objeto primordial, no hubiera acarreado grandes decisiones más allá de apasionadas declaraciones amorosas hacia ese país «mientras continue la guerra». En el universo atlantico, EE.UU, es el sol alrededor del cual giramos todos los demás. Y no solo porque este pais sea el inventor del tinglado o porque sea su mayor pagano, sino, sobre todo, porque, en nuestro cosmos, es el que puede disparar los rayos más fulminantes

Desde esa perspectiva es como mejor se entiende esta cumbre, que tuvo cinco grandes objetivos

Uno, giorificar una organización defensiva capaz de celebrar sus bodas de brillantes (75 años) gracias, naturalmente, al papel hegemonico en ella del pais organizador del evento. Dos, vivificar la candidatura del senil Bi-

Ceuta, Melilla y los

espacios españoles

del norte de África no

se incluyen entre los

lugares 'calientes'

de la Alianza

den -arduo reto, especialmente tras el atentado contra Trumppara las elecciones de noviembre; tanto para el presidente del pais, como para 435 congresistas y 33 senadores. Tres, ir asentan-

do un paulatino desenganche norteamericano de la guerra en Ucrania, comenzando por no despachar ni invitación ni fecha para la integración de ese país en la Alianza, como soñaba Zelenski Este solo ha obtenido un espiritoso «irreversible» como calificativo para su ilusión; brindis acompañado de anestesiantes promesas de nuevos paquetes de ayuda militar Cuatro, reconfirmar a Rusia como «la amenaza más directa e importante» (Concepto Estratégico de Madrid 2022), y a China como «desafio sistémico» para la seguridad euroatlántica, así como «facilitador decisivo» del esfuerzo bélico ruso. En suma, calificar la «asociacion sin limites» de Rusia y China como el mayor peligro para la paz y estabilidad internacional.

Y cinco, en los márgenes de la cumbre, profundizar en el disimulado proceso de inmersión de la OTAN en la compleja problemática del Indo-Pacífico. Se han desarrollado así encuentros con los 'socios' invitados de Corea del Sur, Japon, Australia y Nueva Zelanda. Eso aclara los peripios (2023) del saliente

secretario general de la OTAN, Stoltenberg, por tales territorios, que, en principio, parecen algo distanciados de los intereses inmediatos europeos y, concretamente, de los españoles. No es de extrañar así el inocultable recelo de Pekin por tanta carantoña de la OTAN con sus vecinos asiaticos,

Otro aspecto especialmente reseñable, germinado asimismo en los margenes de la cumbre, ha sido la firma por Alemania, Francia, Italia y Polonia de una carta de intenciones para, sin descartar la potencial adhesión de otros países al proyecto, desarrollar conjuntamente un programa de misiles de crucero basados en tierra, de alcance superior a los mil kilometros. Capacidad, esta ultima, de la que carecen los países europeos, y que la guerra de Ucrania ha revelado como gran deficit defensivo. Pero no nos engañemos: tal iniciativa significa, entre otras cosas, triturar definitivamente el Tratado INF (Fuerzas Nucleares de alcance Intermedio), en suspenso desde 2019, por el que se excluyó el desarrollo de misiles balisticos y de crucero, nucleares y convencionales, lanzados desde tierra con alcances entre 500 y 5.500 km.

Además, esta iniciativa se solapa

con la anunciada por Washington y Berlín, también en los márgenes, de desplegar, a partir de 2026, misiles norteamericanos de largo alcance sobre suelo alemán. Visto todo ello en conjunto, podrían calificarse como

trascendentales las bodas de brillantes de la Alianza, más por lo actuado en sus margenes, que por lo acordado en el salón de conferencias; se ha des-

velado un rumbo de guerra.

España ha descollado en el evento por ser la ultima en porcentaje del PIB en gasto de defensa (1,28%), incumpliendo de largo el objetivo minimo del 2%, acordado en la Cumbre de Cardiff (2014) y sucesivas. Asimismo, Sánchez ha fallado en su intento de mover una linea de mira atlantica hacia el sur de Europa, de donde procede nuestra mayor amenaza. Claro que él se refiere a la del Sahel, despreciando la del inexplicable rearme marroquí, a solo 15 kilómetros al sureste de Tarifa. Resulta decepcionante el reiterado fracaso de la pareja Sánchez-Albares para la inclusión de Ceuta, Melilla y los espacios españoles del norte de África entre los lugares 'calientes' de la Alianza, mientras nos obligan a llevar la linea de mira hacia el Indo-Pacífico. Cuando se va de gorrón, dirán en Washington, no se elige el menú, bastante es que te permitan sentarte a la mesa.

## Von der Leyen guiña a derecha e izquierda para atar su reelección

Un fallo judicial sobre la compra de vacunas contra el Covid añade tensión a la votación

**ENRIQUE SERBETO** CORRESPONSAL

EN BRUSELAS



El Parlamento Europeo celebra hoy la votación más importante de cada legislatura, en la que se tiene que ratificar el nombramiento de la democristiana Ursula von der Leven para un segundo mandato al frente de la Comisión Europea. La alemana está en Estrasburgo desde el martes, tratando de atar la mayor cantidad de apoyos para un trámite que hace cinco años superó apenas por nueve votos. Presionada tanto desde su propio partido, el PPE, para que modere los principales aspectos de su programa de transición energética, y por la izquierda para todo lo contrario, Von der Leyen intenta formar una constelación de partidos que le permita ensanchar su margen de maniobra.

Precisamente, ayer se conoció que la Justicia europea ha dictaminado que la Comisión de Von der Leyen no permitió debidamente el acceso a la información sobre los acuerdos de compra de vacunas contra el Covid-19. La sentencia, dictada a petición de un grupo de eurodiputados, tendrá probablemente un efecto limitado en la votación, aunque seguro que no será positivo para la presidenta. Por ahora, la Comisión se limita a «tomar nota» y «se reserva sus posiciones juridicas» sobre la sentencia.

#### Colaboración con Meloni

Aparte de este elemento inesperado. lo más delicado para Von der Leyen parece ser la apertura a cierta colaboracion con el grupo de Conservadores y Reformistas (ECR) que lidera la italiana Giorgia Meloni, y cuyos 78 escaños le pueden conceder una reserva de votos muy útil. Teóricamente, Von der Leyen tiene garantizada la mayoría que necesita con los votos del grupo popular (188), el de los socialistas (136) y el



Ursula von der Leyen IIII

de los liberales (77), incluso teniendo en cuenta que por la falta de disciplina de voto suele haber alrededor de un 15% de diputados que no siguen la consigna. La presidenta ha intentado un acercamiento a los verdes (53), pero no ha pedido abiertamente el apoyo de los conservadores, porque los socialistas y los liberales le han amenazado con retirarle su apoyo en caso de que quiera cooperar con ECR

La presidenta parece haber optado por un acercamiento indirecto pero claro, y la primera ministra italiana a su vez ha respondido con señales positivas. El martes, los votos del grupo popular permitieron que dos de los catorce vicepresidentes de la Eurocámara fueran para el grupo de Meloni, una novedad para un grupo considerado de derecha radical, y al mismo tiempo la combinación dejaba fuera del reparto al grupo de Patriotas por Europa de la ultraderecha francesa y Vox.

Ayer tambien se votó una resolución de apoyo a Ucrania, en la que ya estuvieron juntos los partidos de la coalición central mas verdes y ECR, por lo que hubo una mayoria de 495 votos. muy por encima de los 361 que la presidenta necesita para revalidar. Por el contrario, la resolución fue rechazada por la extrema izquierda y por los Patriotas de derecha radical, que se situaron en la órbita de la dictadura rusa.

Von der Leyen había dicho desde un principio que sus criterios para poder colaborar con una fuerza política son que sea proeuropea, que esté a favor de la OTAN y que apoye a Ucrania en la guerra. Meloni ha demostrado con creces que cumple con estos tres criterios y es una de las que más ha crecido en las elecciones de junio

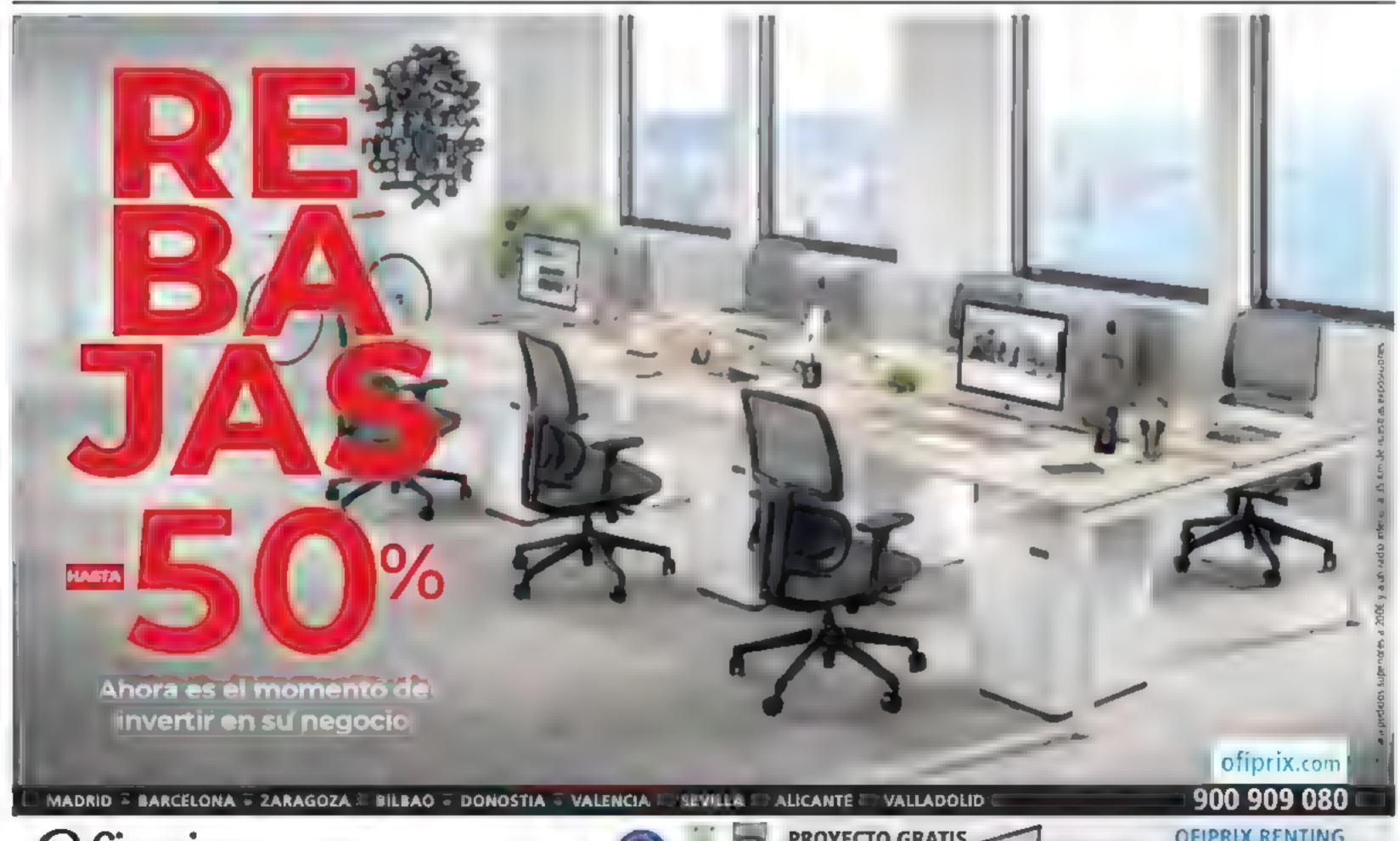





**PROYECTO GRATIS** 

Llámenos y le realizaremos un proyecto de su oficina. graturto y sin compromiso.



OFIPRIX RENTING NO COMPRE SUS MUEBLES, ALQUILLEOS

Ahora usted puede aigunar sus muebles y distrutarios comodamente mediante un contrato de arrendamiento. 22 INTERNACIONAL



Edificio de la Asociación Mutual Israeli Argentina, en Buenos Aires, volado por los aires el 18 de julio de 1994 RESTRAS

Hace 30 años se produjo en Buenos Aires el mayor atentado terrorista contra objetivos judíos fuera de Israel desde la Il Guerra Mundial: 85 muertos y una dolorosa impunidad

# Memoria del terror que azotó a la Argentina judía

ALEXIA COLUMBA JEREZ MADRID

a mañana del 18 de julio de 1994 era particular, el dia anterior había sido la final del Mundial de fútbol y era el tema estrella de ese lunes. Las vacaciones de invierno en Argentina habían comenzado para muchos. Sin embargo, Daniel Joffe ya estaba más que despierto, le habían encargado unas tareas de electricidad en la obra que se estaba haciendo en el edificio de la AMIA (Asociación Mutual Israelí Argentina) y estaba viendo los camiones descargar el material. Al mismo tiempo, Daniel Pomerantz estaba en el segundo piso del edificio intentando mantener el duelo más corto de preguntas con un compañero, era temprano y lo que queria era terminar cuanto antes. Mientras, Ana María Czyzewski, auditora de la AMIA, se llevo a su hija Paola para que la ayudara y se separó de ella para enviar un fax.

Eran poco antes de las diez, momento en que Daniel Saravia pasaba cerca del edificio camino a entregar un trabajo para después irse con sus amigos. Enfrente una vecina que estrenaba piso, Adriana Sibilla, deshacía con dos de sus hijos pequeños las maletas de la mudanza, y Gabriela Terdiman, con 16 años, estaba durmiendo plácidamente en su cama. Fue entonces cuando el reloj al marcar las 9.53 congelaria la memoria de todos ellos para siempre. Hubo 300 hendos del que fuera el mayor atentado terronsta contra objetivos judios que habia tenido lugar fuera de Israel desde la Segunda Guerra Mundial. Entre los supervivientes estaría Ana María, que no volveria a ver a su hija con vida.

#### Encubrimiento e impunidad

Porque tambien hubo 85 muertos, 85 nombres como el de Andres Malamud. marido de Diana Wassner, secretaria de Memoria Activa, una de las organizaciones formadas por los familiares de las víctimas. Nos explica que su esposo tenia 37 años, y dos hijas, de 5 y 2 años. Era el arquitecto de la obra de la AMIA. Wassner cuenta que estaba en su casa a la hora del atentado, a unas 17 cuadras del lugar. Escuchó un estallido enorme, y salió al balcón para ver qué pasaba. «Puse la radio y ahí me enteré del atentado. Fui al lugar, emco cuadras antes era como si hubiese habido una guerra, calles y vidrios rotos, gente ensangrentada corriendo. Era toda una locura», explica. Cinco dias despues encontrarian el cuerpo de su marido.

Detalla que entre los implicados en obstaculizar la investigación de este



Paula Litvachky, abogada ABA



Adriana Reisfeld, Memoria Activa // ABC

caso había «desde un expresidente de la nación que fue absuelto, un secretario de Inteligencia, un juez, fiscales, incluso uno de los presidentes de la Dele«Cinco cuadras antes era como si hubiese una guerra, calles y vidrios rotos, gente ensangrentada corriendo, era toda una locura»

gación de Asociaciones Israelies Argentinas (DAIA). Así como espias y jefes de policia». Wassner recuerda que dos años antes habia ocurrido otro atentado en la embajada de Israel en Buenos Aires que nunca se llegó a esclarecer. Empezaron a entender que la impunidad podría darse en la AMIA.

#### «Llamame si volvés»

Con la misma impotencia, Adriana Reisfeld, presidenta de Memoria Activa, nos describe que ese dia estaba tomando una clase de ingles, llamó su tía que tenia 80 años, y le dijo: «volaron la AMIA». Su hermana Noemi era asistente social de la asociación. Ayudaba a gente de la tercera edad. Solamente tenía que ir los miercoles. Pero ese lunes, una companera le pidió cambiar el turno, «Mi hermana tenia dos nenas, pero ese fin de semana se quedaban con su padre No era época de móviles por lo que llamé a su casa y le dejé dicho en el contestador, 'Noemí, si volvés, llamame'. Uno nunca dice: 'si volves'. Todo el mundo vuelve, tendría que haber dicho: 'llamame! Supongo que ya entonces tenía dudas». La causa de la muerte de su hermana fue aplastamiento. «Nunca supe si fue porque se le cayó el edificio encima o porque los que vinieron a ayudar la apiastaron al caminar sobre los escombros», señala.

Paula Litvachky, directora ejecutiva de CELS y abogada de la causa AMIA nos explica que este 2024 la Corte interamericana de Derechos Humanos reconoció que «fue el propio Estado el que hizo todo mal», apunta. Con una investigación plagada de errores

El resumen de 30 años supone hablar de falsas acusaciones, de un aparato de segundad federal que pudo prevenir el atentado. Además, ese dia hubo un cable entre israel y Argentina en el que se coordinó que la responsabilidad del atentado era de Irán sin que todavía se hubiera iniciado la investigación. «El problema es que el 99,9% de la investigación está armada con información de Inteligencia. Eso no necesariamente puede traducirse en evidencia judicial». Y lo que preocupa a Litvachky es que se ha hablado de Hizbolá como autor del atentado, como si el caso estuviera resuelto cuando en realidad hay que seguir investigando.

«No tenemos ningún preso por el atentado de la AMIA. Hay 11 pedidos de captura vigentes internacionales con los que tampoco ha sucedido nada. Hay 15 personas acusadas por encubrimiento, de las cuales 4 fueron absueltas». Ese es el balance, dice Weissman. «Han pasado 11 gobiernos y nunca fue una prioridad para ninguno. Ojalá viva para saber por qué se encubrió el atentado a la AMIA y por qué pasó. No sé si va a haber justicia; pero quizás, solo quizás podremos llegar a la verdad», exclama Reisfeld.

## La Airef reclama un ajuste de 11.000 millones para cumplir la regla de gast

▶ Pide a Montero que explique en el Congreso cómo atajarán el desvío respecto al objetivo

DANIEL CABALLERO MADRID

a Autoridad Fiscal alertó ayer al Gobierno del riesgo de incumplimiento este año de la regla de gasto, fijada en el 2.6% para 2024, ya que calcula un alza del 4,8% para la Administración Central y todavía superior para las administraciones territoriales. Ante esta situación, la Airef reclamó al Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero medidas de ajuste para poder alcanzar el objetivo por un montante que seria necesario de alrededor de 11.000 millones de euros; ese ajuste sería, así, del 0,7% del PIB y supondria bajar el déficit ya este año al 2,3%. La pelota, ahora, está en el campo del Ejecutivo tras haber presentado la institución su informe sobre el cumplimiento esperado de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda publica y regla de gasto para 2024.

«La regla de gasto es un instrumento de disciplina presupuestaria que trata de garantizar la sostenibilidad de las cuentas publicas de manera que, en un horizonte de medio plazo, el crecimiento del gasto de las Administraciones Públicas venga limitado por la capacidad de financiarlo con ingresos estables y sostenidos en el tiempo», define la propia Airef en su pagina web sobre la regla de gasto.

Esa se fija en el 2,6% del PIB tanto por parte del Gobierno como de la Unión Europea, un umbral que, en teoría, no deberían sobrepasar. Y la Airef constata el riesgo de que la tasa de las Administraciones Publicas españolas sea muy superior en 2024: para la Administración Central calcula que sería del 4,8%, para las autonomías del 6,7% y para las entidades locales del 7,3%, tomando en cuenta la metodología nacional.

En el caso de las administraciones territoriales. la Autoridad Fiscal reclamó que se activen las medidas preventivas que recoge la ley de estabilidad para tratar de embridar la regla de gasto ante posibles desviaciones. Además, pide que se activen para to-

La institución critica que la previsión de crecimiento de la economía para 2026 y 2027 que hace el Gobierno es demasiado «optimista»



Cristina Herrero, presidenta de la Autoridad Fiscal // 5P

das las comunidades autónomas y para 13 entidades locales.

Segun aclaró Cristina Herrero, la presidenta de la Airef, para las administraciones territoriales implica que en primera instancia deben explicar a Hacienda la evolución prevista de su gasto y si es necesario comprometerse a adoptar medidas. Una situación que, en última instancia, puede llevarias a adoptar un plan económico y financiero, fo cual la institución cree que tendrán que acabar preparando las administraciones

Para la Administración Central, sin embargo, la ley de estabilidad no contempla esas medidas para prevenir el desajuste del gasto sino que hay que esperar a que se constate el incumplimiento. Una vez ocurrido, el Gobierno tendria de elaborar tambien un plan económico y financiero que deberia ser aprobado por las Cortes. Aun así, en otras ocasiones en las que se ha incumplido la regla de gasto, la Administración Central nunca ha llegado a presentar ese plan

La Airef, para tratar de anticipar esta situación, recomendó a Montero que comparezca en el Congreso de los Diputados para explicar las desviaciones en el crecimiento del gasto neto de la Administración Central y para exponer medidas sobre el gasto o los ingresos que se tendrían que adoptar.

Asimismo, Herrero criticó que el foco esté puesto siempre en el déficit y la deuda publica, cuando el marco

#### LAS CLAVES

#### Regla de gasto

La Airef afirma casi con total seguridad que la Administración Central y las autonomias incumplirán la regla de gasto, fijada en el 2,6% por el Gobierno y la Union Europea. Calcula que la Administración Central desviaria el gasto hasta el 4.8%. las autonomías hasta el 6.7% y las entidades locales hasta el 7.3%, tomando en cuenta la metodologia nacional

#### Rendición de cuentas

La ley si que prevé mecanismos correctores previos para que las autonomias tengan que actuar sobre el desvio antes de producirse. En el caso de la Administración Central solo se da una vez constatado el incumplimiento. Por eso la Airef se adelanta y reclama a Montero que vaya al Congreso a explicar cómo ajustará el gasto.

fiscal también ha de tener en cuenta la llamada regla de gasto. La Airef puso el acento en que el incremento del gasto computable para la regla de gasto «supone un deterioro de la situación fiscal a medio plazo de las Administraciones Publicas y eleva el ajuste necesario que tendrán que hacer en el plan fiscal estructural que

habrá que presentar para cumplir con los requisitos de sostenibilidad del nuevo marco europeo de gobernanza fiscal»

#### Crecimiento económico

Mas allá de ello, la Autondad Fiscal tambien revisó sus estimaciones de crecimiento, coincidiendo con la actualización del cuadro macro presentado el martes por el Ejecutivo. La institución ha aumentado la previsión de PIB para este año al 2.4%, coincidiendo con la del Gobierno. Para 2025, el Gobierno estima un crecimiento del 2,2% mientras que la Airef lo deja mas bien en el 1,9%. Aun así, como explicó Herrero, ven factible que se pueda alcanzar la previsión del Ejecutivo dado el buen desempeño que viene demostrando la economía.

El problema en este caso surge de cara a 2026 y 2027, cuando el Gobierno estima un crecimiento del 2% para ambos anos. La Airef es más prudente con tasas del 1,8% y 1,6%, respectivamente, y aqui sí que lanzó un aviso al Ejecutivo. «Este escenario seria optimista y se basa en supuestos optimistas», señaló la presidenta de la Airef, para concretar que el Gobierno sobrevalora de cara a medio plazo el desempeño de las inversiones, del gasto de las familias, de la población activa y la evolución de la productividad

Respecto al déficit, la institución se almeó también con el Gobierno para este 2024 y cree que el deseguilibrio de las cuentas públicas será del 3% del PIB este ejercicio.

24 ECONOMÍA

#### Evolución de la deuda de las administraciones públicas

En billones de euros

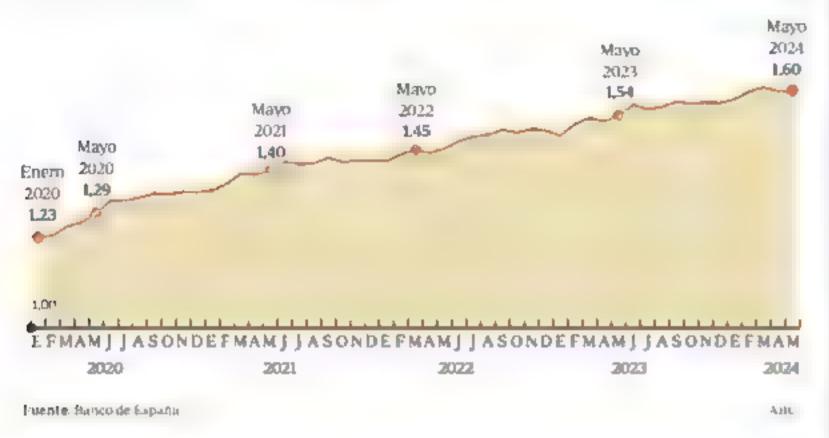

## La deuda pública crece 58.500 millones en un año y se instala en 1,6 billones

► El incremento interanual en mayo fue del 3,8%, la menor tasa en dos años

D. C. MADRID

La deuda publica del conjunto de las Administraciones Publicas marcó en mayo los 1,6 billones de euros. Esto supone un incremento del 3.8% en términos interanuales, lo que se traduce en 58 500 millones de euros más en solo un ejercicio. Con todo, es la menor tasa registrada de los dos últimos años

El Gobierno trata de vender que el endeudamiento publico caminó a la baja con el paso de los años tras el Covid, lo que es una realidad, ya que lo que utiliza el Ejecutivo es la ratio respecto al PIB, pero en cantidad no para de ascender año contra año

En terminos mensuales sí que se registró un descenso en mayo de 4.281 millones de euros respecto al mes anterior (-0,3%), según los datos publicados por el Banco de España. Y en este caso, el descenso intermensual se debe exclusivamente a la caida de la deuda de la Administración Central, ya que tanto el endeudamiento de las comunidades autónomas como de los ayuntamientos repuntó ligeramente durante el mes de abril, al tiempo que la Seguridad Social se mantuvo en la misma cifra.

Así las cosas, el incremento interanual se da como consecuencia de

El pasivo de la Seguridad Social se mantiene en 116.169 millones y se atribuye a los préstamos del Estado los mayores gastos derivados de los ultimos coletazos de la crisis de la pandemia, por la guerra en Ucrania y la subida de precios que ha golpeado no solo a España sino a todo el Viejo Continente

Como recoge Ep, en este avance mensual el Banco de España no ofrece datos sobre el peso de la deuda sobre el PIB -medido en porcentaje trimestralmente-, pero los últimos datos que ofreció el organismo apuntan a que el endeudamiento se situó en el primer trimestre en el 109% del PIB, por encima del objetivo del Gobierno para todo el año.

Por lo pronto, el Gobierno apunta a una senda descendente de la deuda publica en los próximos años, ya que prevé que baje del 105,1% en 2024 al 103,6% del PiB en 2025, al 101,8% en 2026 y en 2027 estará por debajo del 100%, situándose en el 99,7%, como actualizó el Ministerio de Hacienda en sus proyecciones macroeconomicas al aprobar el techo de gasto

#### Comunidades autónomas

Por administraciones, el pasivo del Estado se situó en 1,44 billones de euros, frente a los 1,37 billones de un ano antes. En terminos mensuales sí que se aprecia un descenso de 6.060 millones de euros.

Por su parte, las comunidades autónomas elevaron su deuda ligeramente frente al mes de abril, hasta los 332.914 millones de euros, 3 752 millones de euros más (+1,1%), aunque en tasa interanual experimenta un repunte del 2,2% desde 325.602 millones que marcaba en mayo de 2023.

De su lado, el endeudamiento de la Seguridad Social se mantuvo en mayo en el mismo nivel, con 116.169 millones de euros. El incremento interanual es del 9,4%. En este caso, el alza de la deuda del sistema en el último año se debe principalmente a los préstamos concedidos por el Estado.

# Sánchez vende 2.300 millones en ayudas energéticas que ya estaban anunciadas

 Son programas previstos desde hace meses y comunicados ya a las empresas

RAUL MASA MADRID

Pedro Sanchez anunció ayer en el Congreso que impulsara cuatro nuevos programas de ayudas dotados con 2.300 millones de euros para «acelerar la transición energetica en la agricultura, la infraestructura y en los barrios de los municipios de toda España». Sin embargo, se trata de acciones que ya estaban previstas por el Ejecutivo desde hace meses y que, en muchos casos, han sido incluso comunicadas a las empresas interesadas.

Fuentes del entorno del Gobierno se justifican diciendo que el presidente solo puede hacer anuncios de ayudas en las que se trabaja, aunque se presenten como novedades en sede parlamentaria, cuando el propio presidente dijo que anuncia estas nuevas ayudas por el «inconformismo del Gobierno».

Sanchez explicó que en los proximos dias se conocerán los detalles de estos cuatros «nuevos» programas en ámbitos como el hidrógeno verde, la cadena de valor de las energías renovables, el impulso a las nuevas comunidades energéticas, además de ayudas a las renovables en la agricultura, las infraestructuras y los barnos de los municipios.

En el caso de la cadena de valor renovable, el Gobierno tenía cerrada la consulta publica para una serie de proyectos que tenía anunciados. Con respecto al hidrógeno sucede lo mismo, el Ministerio para la Transicion Ecologica ya estaba trabajando en las ayudas a proyectos de grandes valles en hidrógeno renovable. Además, el Ejecutivo ha proyectado otras ayudas en materia de gases renovables donde se incluye el hidrógeno.

Por lo que respecta a las comunidades energéticas, era una cuestión en la que se habian iniciado los trámites legislativos, pero que tras la convocatona de elecciones de 2023 quedó a la espera de novedades. Además, el Ministerio del ramo, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energia (IDAE), habia adjudicado 20 millones de euros a un total de 79 proyectos repartidos por gran parte del territorio nacional. El programa buscaba facilitar la creación de nuevas comunidades energéticas de toda indole (ciudadanas, empresariales o industriales) con medidas de difusión, asesoría y acompañamiento que allanen el camino y extiendan el conocimiento general sobre esta fórmula cooperativa de producción y consumo de energia renovable.

En los próximos dias se conocerá si este tipo de ayudas se contabilizarán entre las novedades que ha anunciado Sanchez, cuales representan alguna diferencia con las que ya hay otorgadas, y si se incluye algun paquete que hasta ahora no se conocía.

Con el anuncio de temas ya conocidos, el Gobierno quiere remarcar su agenda verde en un momento donde estaban escaseando las novedades en este sector tras unos años de gran intensidad debido a la crisis de precios generada por la guerra de Ucrania, y donde se desarrolló una gran actividad legislativa y de agenda publica.

#### DIEZ DÍAS POR ENCIMA DE LOS 45 EUROS

#### Los precios de la luz rondan los 100 euros en plena ola de calor

R. M. MADRID

Llega la primera gran ola de calor del verano y lo hace con los precios de la luz muy cercanos a los 100 euros/MWh. Una mala conjunción para los consumidores que durante estos dias harán un uso intensivo del aire acondicionado y los dispositivos de refrigeracion.

En concreto, el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista

subió ayer un 8,2% hasta los 94 euros/MWh frente a los 87 del martes. Esta situación suma diez días consecutivos por encima de los 45 euros, el minimo para mantener el IVA en el 10%.

Segun los últimos datos del Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad, los 94 euros/MWh suponen una subida del 7,8% frente a los 87 euros del miércoles de la semana pasada y un ascenso del 485% sobre los 16 euros de hace un mes, si bien se trata de unos datos relativamente distorsionados por el menor uso de aparatos eléctricos de refrigeración, y que en ese momento había una gran aportación de la energía eólica que abarata los precios.

## CEOE vuelve a rechazar el recorte de jornada y Trabajo da plazo a las empresas para implantarlo

 El Gobierno se compromete a mejorar la oferta de reparto irregular del horario

G. D. VELARDE/X. VILALTELLA MADRID

El Gobierno realizó ayer una nueva reunión en apenas dos semanas para tratar de atraer a la patronal al acuerdo de reducción de jornada que, si bien empieza a vislumbrar la incorporación de algunas de las peticiones de los empresarios para amortiguar el impacto de la medida, parece que su alcance será insuficiente para consumar el pacto tripartito y contar con el sello de la CEOE y Cepyme en el texto que se proponga a trámite parlamentario.

Esta vez, tras amplificar la flexibilidad de la distribución irregular de
jornada -que permite concentrar las
horas de trabajo en picos de actividad
rebasando en esos momentos la jornada máxima legal-, el Ministerio de
Trabajo transmitió en el último encuentro a tres bandas que está trabajando en una oferta de flexibilización
de los plazos de aplicación de la ley,
prevista en los dos únicos borradores
hasta ahora elaborados por el Gobierno a partir del 1 de enero de 2025.

Ahora que Trabajo insiste en incluir a la patronal en el acuerdo -tras ha-



El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi // ABC

berse alineado el Ministerio de Economia con algunas de las tesis planteadas por los empresarios en la negociación y tras el inédito manifiesto empresarial contra las injerencias del Gobierno- está dispuesto incluso a demorar el acuerdo. «No vamos a sacrificar un pacto amplio por adelantar la aprobación unas semanas», señalaba el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, tras la reunión.

Sin embargo, la falta de ambición en la flexibilidad de la distribución irregular de jornada y la inconcreción sobre cual sería esa posibilidad de incorporación progresiva de las 37,5 horas siguen manteniendo la postura de negativa por parte de la patronal.

«Es una cuestión que ya se trabaja en la negociación colectiva», apuntaban las fuentes de patronal tras la reunión justificando su nueva negativa a los planteamientos del Gobierno.

Aunque tampoco los sindicatos pudieron clarificar hacia donde irá esta posibilidad de un mayor periodo transitorio, segun lo deslizado por Trabajo se podría configurar como una ventana anual durante 2025 en la que se vayan incorporando las 37,5 horas en

#### Pérdidas de 461 millones para los grandes almacenes

La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales aumentará en un 5.8% los costes laborales de los grandes almacenes españoles, 461 millones de euros en total. Los datos son el resultado de un informe realizado por Anged, la patronal que aglutina a las 21 principales compañías de distribución minorista en Espana (entre estas El Corte Ingles, Carrefour, Alcampo, IKEA, etc.). Estiman que una reducción lineal de la jornada laboral a 37.5 horas semanales que no tenga en cuenta la vigencia del convenio les hara perder 24,2 millones de horas de trabajo anuales. Para el conjunto del comercio minorista el coste económico rozara los 2,900 millones de euros. advierte Anged, recordando que casi la totalidad de las empresas de este sector tienen menos de 10 trabajadores.

los convenios. De modo que se daria margen durante el ejercicio para ir desplegando las diversas estrategias para adaptar la nueva jornada, como por ejemplo, con más días de vacaciones remuneradas o incluyendo más permisos para los trabajadores.

Trabajo se compromete así a elaborar una propuesta sobre el plazo de aplicación y la distribución irregular de jornada para la pròxima reunión del 29 de julio, si bien parece lejos de convencer a la patronal de sumarse a un acuerdo que elevará los costes directos en cerca de 15 000 millones al año









26 ECONOMÍA

#### CRECIMIENTO ECONÓMICO

#### El FMI diagnostica a Alemania «debilidad persistente»

#### ROSALÍA SANCHEZ BERLÍN

Haber esquivado por los pelos la recesión en 2023 y haber tropezado con el estancamiento en 2024 no serán incidentes aislados para la economía alemana. El FMI constata en su último informe que las exportaciones alemanas no bailan al ritmo de los tiempos y parece evidente que la etapa de politica restrictiva del Banco Central Europeo (BCE) ha pasado una factura especialmente alta a la economía que tradicionalmente ha venido siendo el motor europeo. Los economistas del FMI prevén que el «microcrecimiento» se enquiste y emiten un diagnóstico preocupante: «Debilidad persistente»

Ninguna gran nación industrial producirá tan poco como Alemania en 2024. Este año, los expertos del FMI esperan que el PIB alemán alcance solo un 0,2%, después del -0,2% del año pasado. Esto significa que el PIB, después de descontar la inflación, no será mayor que en 2022.

La economia alemana sigue estancada desde principios de 2020. Nunca terminó de recuperarse de la pandemia y ningun país parece haber sido tan afectado como Alemania por la invasión rusa de Ucrania. Se habla incluso de «pérdida del modelo de negocio» y de «desindustrialización».

El FMI advierte que Alemania es uno de los países donde la «persistente debilidad del sector manufacturero indica una recuperación más lenta» y hay varios indicadores que lo confirman. La producción industrial, por ejemplo, cayó en mayo un fuerte 2,5%, en comparación con el mes anterior. A lo largo del año, el valor fue un 7% inferior a la producción del año pasado, lo que demuestra las dificultades que tiene la economia alemana, tradicionalmente orientada a la industria, para volver a crecer. Otras economías que no dependen tanto de la manufactura lo tienen más fácil, como España.

Alemania, la mayor economía europea, se convierte así en un factor de incertidumbre. La previsión de crecimiento del 1,5% de la zona del euro para 2025 será dificil de mantener si la economía de la Republica Federal de Alemania no logra el aumento del 1,3% que los economistas del FMI actualmente creen que puede lograr. Las expectativas económicas del ZEW se deterioraron ligeramente en julio, la confianza inversora cayó como no sucedia desde el mismo mes de 2023, hasta los 41.8 puntos y con un descenso de 5,7 puntos con respecto al mes anterior, debido al descenso de las exportaciones, la incertidumbre política en Francia y la falta de claridad sobre el futuro de los tipos de interés.

## Los accionistas de Talgo dudan de Skoda y solo aceptarán una oferta por el 100% de la empresa

 Temen también que la injerencia del Gobierno acabe perjudicándoles

#### DANIEL CABALLERO MADRID

Lejos de calmar las aguas, el anuncio de que Skoda entra en el tablero para competir con los húngaros de Magyar Vagon para hacerse con Talgo lo que hace es agitarlas aún mas. Porque los accionistas del constructor ferroviario español dudan de las intenciones de la compañía checa y lanzan una advertencia: solo aceptarán ofertas que se hagan sobre el 100% de la empresa, segun fuentes de mercado.

Fue la propia Talgo la que confirmó el martes a la Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que habian recibido de Skoda «una propuesta de 'combinación de negocios y de integración industrial'». Y hasta ahí llegó el anuncio porque, de momento, no ha trascendido nada más. De hecho, la empresa de fabricación de trenes española reclamó a la checa que le dé «información detallada de la propuesta y. en concreto, que indique si implica el ofrecimiento a los accionistas de la sociedad de una contraprestación superior a la ofrecida por Ganz-Mavag Europe Zrt en la opa anunciada el pasado 7 de marzo y si esta se satisfaria en efectivo, y que explique sus actuales capacidades industriales y financieras». En suma, pidieron que concreten cuál es la oferta, qué capacidades tienen y cuales son sus intenciones.

Por el momento no hay detaile por parte de Skoda y un movimiento de estas características que parece aun por definir genera dudas en el merca-



Trenes de Talgo durante el proceso de fabricación // IGOR AIZPURU

do. Los accionistas de Talgo quieren claridad respecto a la propuesta porque una de sus lineas rojas es que para acudir a la operación tienen que implicar al 100% del capital social del constructor ferroviario español, para dar el mismo trato y estabilidad a todos los accionistas; nada de plantear una operación parcial

Asimismo, la llegada de Skoda al tablero de juego no es casual. El Gobierno de Pedro Sanchez no traga con la opa lanzada por los hungaros de Magyar Vagon -por venir con capital del Estado húngaro y dando por hecho los vínculos de su primer ministro, Viktor Orbán, con Rusia- y Heva meses buscando que otro inversor lance una contraoferta. Es ahí donde surge Skoda, a quien han animado a entrar, pero no en solitario. La voluntad del Ejecutivo es que vayan de la mano de otro inversor español y es por ello que sigue planeando en el ambiente la participación también de la Criteria Caixa de Isidro Fainé

Ante la precipitación con que parece que se ha fraguado este último movimiento alentado desde La Moncloa, los dueños de Talgo temen que las injerencias del Gobierno acaben por perjudicar precisamente a los accionistas al favorecer una oferta inferior a la de los húngaros solo por motivos políticos

Con todo, los accionistas están esperando ya la concreción de la oferta de Skoda. Y por el momento el Ejecutivo no se ha pronunciado respecto a esta propuesta, como sí hizo en un primer momento para rechazar a los húngaros de Magyar Vagon.

#### IN LA PLANTA DE VALENCIA

## Stadler logra un contrato de 4.000 millones para fabricar 504 trenes

#### ALBERTO CAPARRÓS VALENCIA

Tecnologia y talento español para la movilidad europea. La planta valenciana de Stadier ha logrado un contrato por importe de 4.000 millones de euros para fabricar 504 trenes de última generación en sus instalaciones de la localidad de Albuixech. La multinacional de origen suizo ha confiado a la factoría española el encargo de un consorcio germano-austriaco, que forma parte del megacontrato más im-

portante logrado por el grupo. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, anunció ayer la adjudicación del encargo, que a su juicio supone una muestra de la confianza en la «trayectoria, el talento y la tecnologia de la Comunidad Valenciana» y un orgullo que los mercados internacionales apuesten por «la seguridad, el confort y el talento» de unos trenes-tram «fabricados en nuestra tierra».

El contrato incluye, además de la

fabricación, el mantenimiento de los vehículos, y asegura la estabilidad de los empleos en Albuixech para los próximos diez años. La nueva carga de trabajo ampliará también la formación, especialmente la FP Dual, «lo que permitirá a los valencianos estar a la vanguardia en la actividad ligada a la movilidad».

El contrato marco para el proyecto denominado VDV-Tram-Train para un consorcio de seis operadores de transporte de Alemania y Austria incluye un pedido inicial de 246 convoyes Citylink con un volumen aproximado de 1.700 millones de euros y la opción de adquirir hasta 258 unidades adicionales que pueden tener un valor supenor a los 2.300 millones.

**1BEX 35** +0.13 **FTSE 100** 

**CAC 40** 

DOW JONES

5.87% 7.570,81

MADRID

**FTSE MIB** 

DAX 18,437,30

NASDAQ 100

**EURO STOXX 50** -1,14

**FTSE LATIBEX** 

NIKKEI

S&P 500

| 4.891,46 | 400 | 8-18% |
|----------|-----|-------|
|          |     |       |

| 8-18% |
|-------|
|       |

| ŌŁŌ | 8 | 18% |  |
|-----|---|-----|--|
|     |   |     |  |

|         | 1,0 |
|---------|-----|
| 2.217,8 | Ağı |

| 0      | -0        | ,4    | 3   |
|--------|-----------|-------|-----|
| 13.105 | 41.097,69 | A ño: | 228 |

| -I,      | 2:   | ,       |
|----------|------|---------|
| 5.588,27 | Año. | 14.65 % |

| 1BEX 35                  |          |             |         |           |             |                    |        |
|--------------------------|----------|-------------|---------|-----------|-------------|--------------------|--------|
| VALOR                    | CIERRI   | VAR<br>AVER | VAR     | MAX       | MIN.<br>DIA | RESTAB.<br>DIVID S | PER    |
| the a                    | 1. 800   | 1.13        | × 10    | la > "(   | Ш-и         | 1.3                | 11.0   |
| Men allergu              | 19.0     |             | 42.4    | 1.8.2     | 15.00       | ? sta              | 15.16  |
| ter het                  | f 255)   | 7 Y)        | 14. 5   | 1422      | 11          | 3-36               | 600    |
| 16.5                     | 35,000   | ( )         | 7 14 1  | 39.7(     | 30 44       | ( )                | 1 - 53 |
| Marie .                  | [3-89]   | 4-3         | a65     | 12H       | 1 It        | Nitri              | Link   |
| Argusteris               | 4 2 200) | c 2         | 1 7     | 12.11     | G 255       | 1.00               | , 71   |
| An ellist Marial         | 21,280   | > 6         | 1 39    | 2 42      | 21 08       | 1.4                | a all  |
| B Samuel                 | 1 19219  | 4(a         | 132     | e igh     | - 33        | 1 56               | " 53   |
| 16 Sur Lindor            | 1, ==1   | 0.5         | N 18    | 1.89      | 1.12        | 111                | 521    |
| Balikh nar               | 1827     | 0.16        | 5-6 36- | 155       | ~ }         | 96                 | State  |
| fills A                  | 9 414    | 4 9 3       | 13.5    | 345       | 4 p. p      | Sohe               | 6 1    |
| C EXthatik               | 5,351    | 110         | 1,09    | 5 18      | 7 7         | 1.31               | - Ly   |
| t trans                  | 42 HH)   | -Dal        | hish    | 3.2 (.2   | 3.2.36      | thirty             | 123 "  |
| t gas                    | 1 3 (44) | (=15        | la ats  | 1 4190    | 1 + 21      | 12:15              | 1.5599 |
| ₹ idle 5                 | 1 B50    | 11          | 3 60    | 1.5       | 1 45        | 1.39               | 2 /    |
| Exemplisme)              | 34-21    | +31         | 200     | 3H-2N     | YH          | r12                | Dr. st |
| 1 = ,                    | 2(-35)   | ( 39        | 1115    | 2 1       | 2 / 2       | 1.60               | 1488   |
| tim als A                | 13.7(3)  | C01         | at I    | < 25      | 1.13        |                    | Title  |
| Questions                | 11350    | E68         | 4"      | 1 1/2     |             | 661                | 1300   |
| msk s                    | Ls. 30   | 1.39        | 1139    | 1.88      | 11 1"       | 245                | 21 >   |
| frida                    | 19.550   | -0.51       | 83.654  | 1) 58     | 29.18       | s 125              | la 1   |
| distributed as under the | 5, 485   | 4 8 3       | 14      | 5 (6      | n 4"        | 1976               | 1-5    |
| ١.                       | 248      | (-19        | 0.06    | 2 4 5 2 4 |             |                    | 3.44   |
| Lab Rosi                 | NE CHI   | н)          | 12.86   | 20 000    | Naid        | . 2%               | 36-4-1 |
| legn a                   | 2 50     | - \         | 12 (2   | 2 (2      | 2 1         | t _                | 1111   |
| Maji                     | 2 18     | 1 sf        | 15      | 2.        | 212         | g. we              | ( 635  |
| Margaright               | * 8      | 1.26        | 2.58    | il.       |             | 1.79               | 1>     |
| Merci                    | [ ) (g)  | - 91        | 2.68    | 10.72     | 1 x p=      | 1.5                | 515    |
| S. 41. gs                | 21 (88c) | 1 ~~        | 25, 30- | 21 72     | 11          | tis*               | 1 18   |
| etell trus               | şe5()    | 6.6.2       | 25, 359 | 16.25     | 15.39       | 6.15               | 1 1 14 |
| zh 51                    | + + 15   | 3.363       | 11111   | 4.5       | 1 51        | hil                | 1.35   |
| 50-51                    | - 1      | 4\$25       | estil   | 1         | 142         |                    | 12:65  |
| Sugaria                  | 100      | (11)        | lus_    | 1_1       | - 1         |                    | Will h |
| Icic out a               | ACE)     | 3"          | 15.1    | 1x 2      | 2.85        | 125                | - 1    |
| Uvici                    | 1332     | 1.42        | Courts  | , +}      | 1.3,        | 1, 1               | 7 5    |



#### SUSCRÍBETE A ABC

Llama al 91 111 99 00 y encontraremos la oferta que mejor se adapte a ti.

#### + Los que mas suben

| VALOR            | CIERRE      | DIA (%) | ANO (%) |
|------------------|-------------|---------|---------|
| Desputation      | Official    | 12.78   | ₹9#     |
| T 151 E 16150    | - Sept >    | 4,09    | 4.28    |
| hiri             | E E W       | 3.60    | 11.40   |
| Ger :            | 1.5E        | 31      | 15.     |
| Victoria No      | , y         | .51     | 1. W    |
| Marchael Barrier | s 82%       | H       | 12      |
| Note 13          | 2 book      | h       | 15-36   |
| Nest: It         | 13. No. 16. | - 66    | 3,7 →1  |
| 1 10 70          | 112/800     | 121     | 2 1/4   |
| HE + Y           | 35.8        | 4.43    | 1435    |
|                  |             |         |         |

#### Evolución del Ibex 35



#### - Los que mas bajan

| VALOR          | CHERINE | DIA (%) | ARD (No |
|----------------|---------|---------|---------|
| Nyesa          | 0,0044  | -0.35   | 8.33    |
| Libertas 7     | 1.360   | -1.23   | 33.33   |
| Medin Prop     | 10.330  | 3.91    | 2.68    |
| 1000-000       | 9.510   | 3.79    | 10.75   |
| (1.5.)         | 10.600  | 3,64    | 3,92    |
| Mr. Lot s      | 7.265   | 3.26    | 21.90   |
| 1 back         | 3,220   | 3.26    | 10.86   |
| 1 12. 4        | 6.003   | 2,96    | 20.93   |
| 1 3. 24        | 8 (60)  | 2 16    | 6.35    |
| BOKE SHALL II. | 3.980   | 2.6     | 13,85   |

#### Mayores subidas y bajadas internacionales

| T               | PRECIO  | 1 %   | _              | PRECI  | O    |
|-----------------|---------|-------|----------------|--------|------|
| Eurostaux 50    | )       |       | Extractorya.50 |        |      |
| BASE            | 45.6    | 296   | ASMI,          | 87059  | 105  |
| Ab Inbev        | 96.2    | 244   | Essuar         | 18935  | 4.8  |
| Dow Jones       |         |       | Dow Jones      |        |      |
| Unitedhealth    | 571,28  | 4.45  | Apple          | 225,78 | 13   |
| Johnson & John, | 156,50  | 3.59  | Salesforce     | 251.22 | 43   |
| Fise too        |         |       | Fine 100       |        |      |
| Cf(i)           | 62,160  | 23.38 | Amoragasta     | 19,980 | . 6, |
| Feusion         | 167.850 | 17.45 | ICG            | 21,060 | 40   |

| Gas natural | 2,04 \$ | 6,99% | Brent | 85.08 \$ | 1.61% | Oro 2.453.75\$ | -0.62% |
|-------------|---------|-------|-------|----------|-------|----------------|--------|
|             |         |       |       |          |       |                | 1 1    |

| VALOR                     | DUTTNL       | DIA.    | AÑO           |
|---------------------------|--------------|---------|---------------|
| A. Dominguez              | 5.10         | 0.00    | 2,00          |
| Aedas                     | 23,10        | 2,33    | 26,78         |
| Airbus                    | 132,32       | -0.36   | -5,73         |
| Airtificial<br>Alantra    | 0.13<br>8,90 | 0.16    | -1.71<br>5,45 |
| Almiran                   | 8 36         | 2 36    | 6.35          |
| Amper                     | 0.10         | 154     | 18 20         |
| AmRest                    | 5,75         | Nh.     | 1s.81         |
| Specialis                 | >5, >1       | 1,28    | 23.1"         |
| App as Services           | 12 °h        | (       | 7 80          |
| At ma                     | 8.40         | 1.21    | 32.28         |
| \tresmedia                | 173          | 0.42    | 31 61         |
| Mrys                      | 154          | 0.85    | 23.19         |
| Indax                     | 1.8.2        | 1,62    | 39.85         |
| Azkayen                   | (6 N )       | 0.0     |               |
| Braces                    | 0.22         | 2.15    | 23 on         |
| Paginas<br>Boges          | 3.98         | ( 00    | linb          |
| Letasa                    | ( (H)        | ( R)    | AC AD         |
| ( ( 1 (10) )) (0          | 26.35        | 335     | 2-45          |
| ( Bassets                 | 36 (10)      | 137     | 3(-13         |
| Cicisala                  | GREIO        |         | 12.58         |
| CAI                       | 35.35        |         |               |
| CAba                      | 13.35        |         | 2 84          |
| Denniger                  | 0.23         |         |               |
| lua -                     | Rto.         | € 7N    | ж.)"          |
| Dorolegita                | C FpLF       | 128     | 1198          |
| Lose Foods                | 15.28        | 0.26    | 213           |
| Levelief                  | 3.84         | ( )()   | ±13           |
| Edmans                    | L 15         | ( (5)() | 9 '3          |
| [ cs 30]                  | 20-00        | 1 25    | 2 30          |
| - CL                      | 3.26         |         |               |
| LECTIS                    | 3 85         | 0.56    | 4""3          |
| Ezentis                   | CLEB.        | 1 70    |               |
| fais Carria               | 3.5          | 0.86    |               |
| Itt                       | 13 (2        |         | K3            |
| GAM<br>Gestart,           | 272          | 6.31    |               |
| Cr. HOP HOUR              | 3.23         | 1.52    | 3 10"         |
| Control                   | 15.50        |         | 3.68          |
| Grifols B                 |              | 0,95    |               |
| G. San José               |              | 1,87    |               |
| G. Catalana O.            | 37.85        | -0.66   | 22,49         |
| lberpapel                 | 18,90        | 1,05    | 5,00          |
| lnm. del Sur              | 8.30         |         | 18,57         |
| lab Reig Jofre            | 2,76         | 0.36    | 22 4          |
| Lar España                | 8,25         | 0,36    | 31,15         |
| Libertas 7                | 1,36         | -4,23   | 33,33         |
| Linea Directa             | 1.12         |         |               |
| Litigotes                 | 7,90         |         |               |
| Metrovacesa               | 8,36         |         | 3.17          |
| Miquel y Costas           | 12,90        |         | 9,51          |
| Montebalito<br>Naturhouse | 1.40         |         |               |
| Semus                     |              | 1,46    | 32,01         |
| NH Hoteles                |              |         | 0,36          |
| Vicol Correa              | 6.86         |         | 5 54          |
| Nextil                    | 0.30         |         |               |
| Nyest                     | 0,00         |         |               |
| ORLA                      | 0,33         |         |               |
| Oryzon                    | 1,92         |         | 1,69          |
| Pescanova                 | 0,38         |         |               |
| PharmaMar                 |              | 0,78    |               |
| Prim.                     | 11.65        | 3,10    | 13,48         |
| Prisa                     | 0,36         | 0,28    | 24,14         |
| Prosegur                  | 1,78         | 0.91    | 1,02          |
| Prosegur Cash             | 0.56         |         | 4.28          |
| Puig                      | 25,36        | 80,0    |               |
| Realta                    | 1,01         |         |               |
| Renta 4                   | 10,60        |         |               |
| Renta Corp.               | 0,81         |         |               |
| Soltec                    | 2.24         |         |               |
| Squirtel<br>Tales         | 1.63         |         |               |
| Talgo<br>T Poundas        | 12.15        |         |               |
| T. Reunidas<br>Tubacex    | 12.15        | 3,26    |               |
| Tubos Reunidos            | 3.12<br>0,67 | -0,69   | <u></u>       |
| Urbas                     | 0,00         |         |               |
| \idrala                   | 93,80        |         |               |
| - seed today              |              |         |               |
| Viscofan                  | 59,80        | 0,00    | 11,57         |

#### Precio de la electricidad Mercado mayorista MEDIA DIARIA 105-17 C MWh IAT 2024

#### Cifras economicas

|           | 19C   | PIB    | PARO  | THYOS |
|-----------|-------|--------|-------|-------|
| i spana   | 5.40  | 2.50   | 11,70 | 4,25  |
| Zona euro | 2,50  | 0.40   | 7,60  | 4,25  |
| FEUL      | 3,30  | 2,90   | 4,10  | 5.29  |
| apón      | 2,90  | -0.30  | 2.60  | 0.40  |
| Suiza     | 1,30  | 13,260 | 4,10  | 1,25  |
| L mosti d | 3.901 | 1.00   | 6.10  | .1 19 |

#### Divisas

| DIVISAS                |                |
|------------------------|----------------|
| Valot de               | Leuro          |
| Novalle's N.Y.         | 1492           |
| alternation of the     | 1.811          |
| English St. Zen.       | 18.7           |
| folios jupit leses     | 170.947        |
| Education Students     | TJ\I           |
| For its Innigotos      | 196.867        |
| A FINAL PLANTS         | 1 - 6          |
| Hall de Fordeligas     | 11.7 (8)       |
| L deduction as         | 25.001         |
| Personal districtions  | Link and       |
| Normes agest propers   | 1.025          |
| Harris Street as       | 44=3           |
| Zinky Potac            | 4,29%          |
| New Y oze almi's       | 4 HOO          |
| Device No. of the last | 1 300%         |
| Kalac Sanfa Traffic    | 19.045         |
| kaliter usus           | 36,791         |
| Euribor                |                |
| ACON PETIMO AST        | THOOR OH PTOS. |

3.664

0.00 (E)

0 16

#### Renta fija española

Fights:

Betweespacied Prepa fe prego-

166.2

1 33 5

|                    | oteres<br>media | Interes                      |
|--------------------|-----------------|------------------------------|
| Littimas subustas  |                 | 2012 Avrage v 12 meses 3,392 |
| Edit axia satienes | 17700           | Bonos Hanas 3,073            |
| helmas a timeses.  | 3,4565          | Bonos a Salas 3 (18)         |
| lateur a Vintesers | 74107           | Obligar a Leanos 3/200       |
| Mercado secur      | idatto          | Bent (N) - Var doc N         |
| Bonosleman         |                 | 2.42 0.11                    |

#### Vodafone liquida su filial eléctrica mientras ejecuta el ERE

Vodafone aligera peso en su estructura de negocio. El fondo británico Zegona, nuevo dueño del operador rojo, quiere reducir cargas en la compañía. Junto al ajuste de empleo que está llevando a cabo, y que puede terminar con más de 800 personas fuera de la empresa, la compañía también ha decidido liquidar su filial eléctrica para centrarse en los servicios 'core' de telecomunicaciones. La teleco ha ofrecido a los empleados de esta división reintegrarse en otros departamentos del operador. No obstante, según ha podido saber ABC en fuentes del mercado, es probable que haya personal de esta división energetica que se acoja al ERE en busca de nuevas oportunidades debido a la buena evolución laboral que tiene el sector de la energia. Cuando la división electrica se puso en marcha en junio de 2022, Vodafone buscó talento dentro del sector energético. Aterrizaron en este proyecto personal de Podo. Imagina Energía o profesionales que pasaron por Fenie Energía, Capital Energy; o la principal compañía de infraestructuras de gas en España, Enagás. R. MASA MADRID

#### Ahogamientos en España por comunidades autónomas

Datos de 2024 hasta la publicación del gráfico / En numero de ahogamientos





## Varón, mayor de 55 años e imprudente: el perfil del ahogado

- El pasado junio, con 61 muertes, fue el más dramático desde 2017. En lo que va de año ha habido 223 ahogamientos
- A pesar de los 7.905 kilómetros de costa, ni siquiera la mitad de los decesos se producen en las playas

LORENA RODRIGUEZ MADRID

as 61 muertes por ahogamiento con las que se cerró el mes de junio hicieron saltar todas las alarmas en España, pues hay que retrotraerse a aquel mes de 2017 para encontrar unas cifras más elevadas -entonces se registraron 70 casos-. En cuanto ai perfil de la persona ahogada, estos dos meses no handejado sorpresas: el 83,3% de los fallecidos en el agua fueron hombres. Según los últimos datos del Informe Nacional por Ahogamiento (INA), el 32% se encontraban en la franja de edad de entre 55 y 74 años. En cuanto a la nacionalidad, el porcentaje también es rotundo: un 84,8% eranespañoles.

¿Hay algo en comun que hicieran estas personas y que influyera en su muerte por ahogamiento? En opinión de Francisco Cano Noguera, que es director de Prevención y Seguridad de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, suelen ser personas que se bañan solas en zonas no vigiladas donde no hay servicio de socorrismo.

El INA, que ha contabilizado has-

ta ayer 223 ahogamientos en nuestro país, tambien arroja datos interesantes en cuanto a los números por comunidades autónomas en Galicia con 1 498 kilómetros de costa, se han contabilizado 39 personas que han fallecido ahogadas.

Sin embargo, y a pesar de ser la región peninsular con más litoral, no es habitual que esté a la cabeza en este ranking. A la comunidad gallega le sigue Andalucía (945 kilómetros de costa) con 38 fallecimientos y en tercer lugar está la Comunidad Valencíana (518 kilómetros de costa), donde ya se han contabilizado 33 muertes

#### Rios, piscinas, embalses...

Estos datos llevan a concluir que a mayor extensión de litoral, más muertes por ahogamiento. Sin embargo, los decesos en las playas ni siquiera suponen la mitad del total (son un 49,7%). Entre rios, piscinas, embalses, puertos o pantanos suman el 50,3% del total de los ahogamientos que se han producido en España hasta la fecha.

En cualquier caso, al cierre del mes de junio -con cifras récord en relacion a años anteriores- surgio la duda



Patrullaje del SUMA en el pantano de San Juan (Madrid) // T SIEIRA

Las altas temperaturas, el desplazamiento de bañistas y la ausencia de socorristas explican las cifras récord de junio

de si durante los dos meses con más movimiento del verano y, normalmente, más calurosos -julio y agosto- las muertes seguirían en ascenso. En lo que llevamos de mes, 25 personas han perdido la vida por ahogamiento A pesar de que los expertos consultados por ABC son prudentes y advierten de que habría que esperar al ultimo dia del mes, parece, por ahora, que la tendencia no es tan dramática. «Todo va a depender de la estabilización de las variables. Hay que recordar que ahora, y en agosto, los servicios de socorrismo están funcionando al 100%», defiende Francisco Cano Noguera.

Pero, ¿qué fue lo que provocó el in-

SOCIEDAD 29

#### Galicia, la comunidad con peores datos

La Comunidad gallega cerro el dia de ayer con 39 muertes por ahogamiento en lo que va de ano, convirtiendose así en la region con las cifras más elevadas en toda España. Nuria Rodríguez, presidenta de la Federacion de Socorrismo y Salvamento Gallega, matiza a este periodico que, hasta abril, la mayoría de los ahogamientos se debieron a suicidios. A los que se sumaron los decesos de los pescadores a los que se lleva la marea. Segun Rodriguez, «muchos de estos ahogamientos no se pueden evitar».

A los suicidios y las muertes de los profesionales del sector pesquero hay que añadir un condicionante más que hace de la región gallega un lugar especialmente peligroso si se compara, por ejemplo, con el mar Cantabrico o el Mediterráneo las bajas temperaturas del Atlantico que podrian ocasionar choques térmicos en el bañista si se mete en el agua de golpe.

cremento de ahogamientos el mes pasado? Segun la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, se pueden establecer varias causas que explicarían las cifras de junio, como el desplazamiento temprano de bañistas debido a las altas temperaturas o la ausencia de socorristas al inicio de temporada

#### Baño en lugares conocidos

Cano Noguera también precisa que en estos meses de verano siempre son determinantes las imprudencias -más aún en zonas no vigiladas- o la posible influencia de las corrientes de agua. Asimismo, esgrime que por mucha dotación de medios que haya, es imposible la total vigilancia de las zonas de baño: «Es normal que no se pueda cubrir las 24 horas, por ello se pide prudencia». Este profesional, además, lanza un consejo sencillo para evitar más accidentes durante la temporada de verano: el baño debe ser «acompañado, en un lugar conocido previamente, y en donde el servicio de socorrismo esté funcionando correctamente»

En última estancia, dice Cano Noguera, es difícil prever si este será uno de los peores veranos desde que hay registros, ya que si se analizan las meses de julio y agosto anteriores, se observa que las cifras tienden a ser dispares y no hay una tendencia clara. El mensaje es claro: prudencia.

## Sólo 6 de los estados de la UE no sancionan las ofensas a la religión como quiere Sánchez

 El artículo que buscan suprimir condena el escarnio público a dogmas y creencias

JOSÉ RAMON NAVARRO PAREJA MADRID

Sólo seis de los 27 estados miembros de la Union Europea tienen una legislación que deja sin protección los sentimientos religiosos frente a las ofensas, como ahora pretende el Ejecutivo de Sanchez con su pacto con Sumar para suprimir el artículo 525 del Código Penal. En concreto, salvo Irlanda, Suecia, Estonia. Francia, Republica Checa y Croacia, el resto de los países de la UE mantienen una legislación incluso más proteccionista que la española, como Grecia que castiga tambien la blasfemia. Se trata de datos del estudio realizado por el Observatorio para la Libertad Religiosa.

Segun fuentes de Sumar, el objetivo de la reforma del Codigo Penal propuesta es «proteger la libertad de expresión», para lo que plantean «suprimir el delito contra los sentimientos religiosos o de escarnio publico, reflejado en el artículo 525». Su argumentacion se sustenta en que «con este artículo los denominados 'abogados cristianos' presentan querellas contra cualquier escritor, periodista o trabajador de la cultura que critique el catolicismo»

En la práctica, el artículo plantea que «incurriran en la pena de multa de ocho a doce meses los que, para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen, también publicamente, a quienes los profesan o practican». Además, el texto plantea la misma pena para quienes sufran escarnio público por «no profesar religion o creencia alguna». Aunque en España la pena es de multa económica. la más leve entre los países europeos que lo regulan, «todos los países que tipifican los delitos contra los sentimientos religiosos pueden sancionar estos con penas de prisión».

Segun afirmó ayer Maria García, presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa, «con este Gobierno, los creyentes son ciudadanos de segunda con menos derechos». Y añadía que «a partir de ahora va a salir completamente gratis mofarse de las personas que practican una religión. La libertad religiosa es el único dere-

cho fundamental en el que se pone en duda la persecución de delitos contra ella». Además entendia que con el acuerdo entre PSOE y Sumar, «el Ejecutivo se desvía de la protección legal de la mayoría de los países de la Unión Europea. Mientras este Gobierno protege a otros colectivos, deja en el desamparo juridico a los creyentes».

También la asociación de Abogados Cristianos sahó ayer al paso tras la referencia desde Sumar y explicaron que aunque «el presidente del Gobierno lo tilda como 'regeneración democrática' se trata de un ataque directo a las libertades de los creyentes». También explicaban que «el propio Partido Socialista denunció a una persona que apaleó una piñata con la imagen de Pedro Sanchez al considerar que podia suponer un delito de odio. Todo lo que sea ofender, vejar o insinuar algo de determinados colectivos es perseguido como delito de odio, sin embargo, contra los católicos parece que todo está permitido», concluian

De acuerdo al documento, tanto Alemania como Bulgaria sancionan los

El actor Willy Toledo fue absuelto de este delito, pero la organizadora de una falsa procesión con una vulva fue condenada delitos contra los sentimientos religiosos de los ciudadanos con penas tres veces más severas que España. Además, nueve países (Croacia, Chipre, Eslovaquia, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Polonia y Rumania) lo hacen con penas dos veces más severas que nuestro país. Otros nueve países de la Unión Europea (Austria, Belgica, Bulgaria, Eslovenia, Finlandia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal) tienen un régimen sancionador similar al que nge en España hasta el momento y que el Gobierno quiere ahora despenalizar.

#### «Santo chumino rebelde»

En los últimos años, varios casos mediaticos han llegado a los tribunales. con desigual resolución, por las ofensas a los sentimientos religiosos que recoge el artículo que ahora se quiere derogar. Por una parte, Elena Mandillo fue condenada por ofender a los sentimientos religiosos como organizadora de una manifestación el 8 de marzo del 2013 que fue presentada como la «gran procesión del santo chumino rebelde». El evento estaba presidido por una vulva gigante colocada sobre unas andas. La sentencia del Juzgado de Málaga dictaminó que la acción «no puede considerarse amparada en la libertad de expresión la conducta de la acusada» ya que «llevó a cabo actos gravemente ofensivos y vejatorios para los sentimientos de los católicos»

Distinta suerte cornó el actor Willy Toledo, que fue absuelto de los delitos de obstrucción a la Justicia y contra los sentimientos religiosos en 2020. Toledo fue juzgado a raíz de unos mensajes en Facebook en los que afirmaba cagarse en Dios y en la Virgen. La magistrada, aunque consideró que las publicaciones evidenciaban «la falta de educacion, el mal gusto y el lenguaje soez» utilizado por el actor, entendió que no acreditaban la comisión de un delito contra los sentimientos religiosos.



El actor Willy Toledo, a la salida del juicio // EFE

SOCIEDAD



Los mentes artistas le monon enterior de mayor fertivación verano donde las sposiciolados de amos que el tron la diferior mede un espectación con con os artistas mas recon acidos. Sit admientos nine into inine arabie la delira ed lin de Dreairbea hipromete superor a la anterior y haber que todos os las tentes distruten aun mas con la menomia la Estelado el tentiva recibiral a sustricios seguidores en El Toyor Refamar may emade la las fallamentense.

Retamar - El Toyo (Almería)

1, 2, 3 y 4 de agosto





Isabel Garcia, directora del Instituto de las Mujeres // EFF

## Igualdad fuerza a Isabel García a explicar su posible lucro con los puntos violeta del PSOE

 Los municipios habrían adjudicado 64 contratos menores a la empresa de su mujer

E. M.

'El Español' publicó ayer que en los ultimos dos años la directora del Instituto de las Mujeres, Isabel Garcia, habria recibido al menos 64 contratos publicos de ayuntamientos regidos por el PSOE y con estas adjudicaciones habria facturado un cuarto de millón de euros con las empresas que comparte con su mujer, Elisabeth García, exasesora del PSOE en el Senado la pasada legislatura. Localidades como San Fernando de Henares en Madrid habrian beneficiado a las Garcia con la gestion de sus puntos violeta, un espacio promovido desde el Ministerio de Igualdad. En sus redes, Elisabeth recuerda que Isabel era CEO de Elig Consultoría, una de las compañias, hace diez meses.

Desde que García es alto cargo en Igualdad, desempeñaría su rol empresarial con menos del 10% de las acciones (el resto, vendidas a su mujer) y, segun El Español, habría conseguido contratos menores por valor de 50.000 euros. La mujer de Isabel García trabajó antes como secretaria en el PSOE madrileño.

El responsable de una asociación de víctimas de violencia machista explica a ABC «lo facil» que es adjudicar un «contrato menor» desde un ayuntamiento para colocar un punto violeta normalmente con motivo de unas fiestas patronales o festivales. En ese punto hay personal ubicado en una carpa, una mesa o una caseta para «informar» acerca de posibles agresiones. «El consisto-

no convoca a dos o tres entidades que pueden gestionar ese espacio de acompañamiento y atención a las víctimas, no es una licitación publica, sino que tu te postulas y lo haces a la cantidad máxima, por ejemplo, 5.000 euros que te dan si lo gestionas. Optas con la cuantia máxima porque quieres que ese dinero revierta en los recursos que destinarás a las mujeres, pero se lo adjudican a otra que ha optado por una cantidad inferior. No es extraño lo que ha ocurrido con la empresa de Garcia»

El citado medio pone contra las cuerdas a la directora, que anunció que se querellará por esta publicación. Sin embargo, la ministra de Igualdad afirmó en los pasillos del Parlamento que iba a pedir explicaciones urgentes a García. «Voy a escucharla», aseveró. Aseguró que iba a hablar con ella «esta mañana» (por ayer). Luego intervino en la Cámara Alta a cuenta del dictamen de la ley de Paridad y disparó al PP por «evitar dar pasos firmes» hacia la igualdad

Por su parte, el líder popular, Alberto Nuñez Feijóo, emplazó al PSOE a que «sus altos cargos dejen de lucrarse con el dinero de la violencia de genero». Al cierre de esta edición no habia trascendido la decisión de Redondo sobre el futuro de García

#### Polémica designación

El nombramiento de la directora del Instituto de las Mujeres se publicó el 28 de diciembre de 2023 y en este medio año largo cosecha sonoras polemicas, siendo su designación motivo de la principal. Los tuits ofensivos a personas trans que publicó (y borró al llegar al cargo) desataron al colectivo, que pidió su dimision. La ministra conminó a darle una segunda oportunidad. «La avala su trayectoria», dijo

ABC JUFVES, IN DF JULIO DE 2024

# Sanidad da el primer paso para prohibir fumar en terrazas

Mónica García saca a consulta pública la ley que también limitará la venta de vápers

ELENA CALVO MADRID

Antes de que termine el año el Ministerio de Sanidad quiere que estén ya implantadas buena parte de las medidas que contempla su plan integral antitabaco, aprobado hace casi tres meses en Consejo de Ministros. Con este objetivo, el departamento de Monica García sacó ayer a consulta pública el anteproyecto de ley para modificar la norma que actualmente regula aspectos relativos a la venta, consumo o publicidad de tabaco. Supone el primer paso para, entre otras cosas, aumentar los espacios donde fumar esté prohibido, como las terrazas de los bares y restaurantes, uno de los lugares que el ministerio tiene en su punto de mira, aunque se definirá durante el proceso de tramitación

Ni el plan antitabaco ni el texto de la consulta publica concreta cuáles serán los lugares en los que, una vez aprobada la ley, estará prohibido fumar Pero en varias ocasiones el ministerio de Mónica Garcia se ha referido a las terrazas de los locales de hostelería, así como a las marquesinas de transporte publico, entre otros. Previsiblemente también se buscará la regulación en otros espacios como estadios y otros centros deportivos.

En el aire queda qué ocurrirá con las playas y otros espacios naturales, pues actualmente, aunque la ley antitabaco no prohíbe fumar en estos lugares, sí lo hacen algunas ordenanzas municipales, por lo que España ya cuenta con cientos de playas en las que encenderse un cigarnillo no está permitido.

El anteproyecto también conllevará la limitación de la venta y consumo de los cigarnilos electrónicos y vápers, tanto con nicotina como sin nicotina, así como de productos a base de hierbas para fumar.

#### Nuevas formas de consumo

La Ley 28/2005 de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco «requiere una actualización urgente del texto», señala el texto de consulta publica. Incide en que la nueva norma tratará de abordar varios problemas como la estabilización en la reducción del consumo de productos del tabaco y el aumento en el de productos relacionados y emergentes, la exposición a las nuevas formas de consumo o las carencias en la regulación de los cigarrillos electrónicos sin ni-



Un joven fuma un cigarrillo en la terraza de un bar // ISABEL PERMUY

cotina y de los productos a base de hierbas para fumar.

Así, el texto señala que entre los objetivos de la norma se encuentra la «promoción de espacios saludables y sin humo en ambientes comunitarios y sociales», las mejoras en la publicidad de los productos del tabaco y relacionados y las restricciones a la venta y consumo de los cigarrillos electrónicos con o sin nicotina y productos a base de hierbas para fumar

«En España, al igual que en otros países desarrollados, el tabaquismo es la primera causa aislada de mortalidad y morbilidad evitable. Se estima, segun los datos de la OMS, que el consumo de tabaco es responsable del 90 por ciento de la mortalidad por cáncer de pulmón, del 95 por ciento de las muertes por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, del 50 por ciento de la mortalidad cardiovascular y del 30 por ciento de las muertes que se producen por cualquier tipo de cáncer», señala el texto para justificar la necesidad de la norma.

El Ministerio de Sanidad confia en que buena parte de las medidas antitabaco estén implantadas antes de que termine el año

El plan antitabaco fue una de las primeras acciones que el Ministerio de Sanidad llevó a cabo tras la llegada de García, pues llevaba años en el departamento sin actualizarse. Pero una de las medidas más demandadas por los expertos decayó antes de que llegase al Consejo de Ministros. Se trata de la subida de precios via impuestos, que Sanidad habia incluido en los primeros borradores de la norma y que finalmente tuvo que eliminar. Sin embargo, era algo que dependía del Ministerio de Hacienda y que finalmente no vio la luz en el plan. En ese momento, fuentes del departamento que encabeza María Jesús Montero explicaron que el hecho de que el incremento de precios no figurase en el plan no implicaba que no se fuera a adoptar la medida.

El plan tambien contempla otras medidas como el empaquetado genérico del tabaco. El pasado abril el Ministerio de Sanidad ya sacó a consulta publica la modificación del decreto por el que se implantará esta medida, de manera que todas las cajetillas pasarán a ser iguales independientemente de su marca. La norma también prohibirá los aditivos y componentes que confieren aromas tanto en tabaco como en productos derivados y relacionados, lo que afectará también a los váper que contengan nicotina.

#### **ENVIJECIMIENTO**

#### El tratamiento que bloquea una proteína alarga un 25% la vida en ratones viejos

#### RAFAEL IBARRA MADRID

Una proteína proinflamatoria presente en ratones podria ser la 'piedra roseta' del envejecimiento. Un estudio publicado en 'Nature' demuestra que la inhibición de esta proteina mejora la salud de los ratones viejos y aumenta su esperanza de vida. Los efectos de la inhibición de ILII en humanos todavia están por verse, aunque se están llevando a cabo ensayos clínicos en etapas tempranas para comprender los efectos en pacientes con enfermedad pulmonar.

El equipo de la Universidad Duke-NUS Medical School (Singapur) investigó cómo la interferencia con la actividad de la proteína interleucina-11 (IL11) impacta en las enfermedades asociadas con la edad y la esperanza de vida en ratones. La eliminación del gen asociado con la expresion de IL11 demostró proteger contra el declive metabolico, de multiples enfermedades y de la fragilidad en la vejez y extendió la vida de ambos sexos en un 24,9% en promedio. En ratones de 75 semanas de edad (equivalente humano a 55 años), la inhibición de IL11 aumentó la esperanza de vida en un 22.4% en machos y un 25% en hembras. La inhibición de IL11 también parece reducir la incidencia de cáncer relacionado con la edad, algo que ya se había sugerido anteriormente. Los investigadores también observaron una mejor función muscular y una salud general mejorada en su estudio.

El profesor Stuart Cook, autor principal y Profesor de Medicina Cardiovascular de la Fundación Tanoto en el SingHealth Duke-NUS Academic Medical Centre, señala que el principal objetivo es que «algún día, la terapia anti-li.11 se use en el mayor número de personas posible».

## "FABRICA DE EMBALAJES Y PALETS, B.L." (Sociedad absorbents) "VALORAPAL S.L." (Sociedad absorbids) ANUNCIO DE FUSION

Se hace picture que la Junta General Extraordinana. Inivertai de las otadas sociedades, decidio en fecha veintinueve de junicide dos mil verrocuatri la fusión de dichas sociedades medianhe la atriorida por FARRICA DE EMBA, AJES Y PALETS SI de VALORAPALI SIL medianhe transmisión a fitulo universa des darimonio a la sociedad absorbente y disolución sin liquidación o estrictión de la sociedad absorbente conforme a los léminos y condiciones del provecto comunida hosoiname a los léminos y condiciones del provecto comunida historia suscrito por los miembros de los organista de administración de las sociedados sitenomentes.

La redescritor del proyecto de fusion y el protectimiento y el tructura de la coeración de fusion se ajusta a lo discuesto en el articulo 33 y se del fiteat Decreto-lev 5.2023 de 28 de suno hatrendo acordado de forma unanime los acorda centre los deternados en el emisión de microse y disposito de documentación recugidos en los articulos 5.4 b 7.9 y 46.3 del mismo texto legal. Por ello el acuerdo de fusión puede acoutarse sin necesidad da publicar o dispositar proviamente los discumentos enigidos por la ley sen informe de administradores para los socios y sin informe de experto independiente entre otros requisitos.

Se hace constal il derecho que abate a los socios y acreadores de ambies sociedades a obtener el tento integro de los acuerdos adoptados y de los balances de fusion presentados en los terminos establecidos en el articulo10del Real Decreto-ley 5/2023 de

En Valencia, a 11 de julio de 2024. Don Celestino Sendra Alciran Administrado: Unico de FABRICA DE EMBALAJESY PALETS. S.L. y Don Jose Maria García Sendra, Administrado: Selderio de VALORAPAL, S.,

## Morata elige Italia como refugio

- Sobrepasado por la presión y las críticas, el campeón de Europa vuelve a la Serie A: «Aquí me respetan»
- Pese a su reciente anuncio de querer seguir, cambia el Atlético por el Milan, que abona sus 15 millones de cláusula

DANIEL CEBREIRO MADRID

l sainete Álvaro Morata (31 años) ha llegado a su fin, o al menos eso parece. Tras capitulos que han rozado el surrealismo, el delantero abandona el Atletico de Madrid para fichar por el Milan, operación que salvo giro drástico de guion no tardará en hacerse oficial El conjunto 'rossonero' abonará su clausula de rescision, que ronda los 15 millones de euros, para contar en su plantilla con el campeón de Europa.

Con toda la atención sobre la andadura de la selección española en Alemania, unos dias antes del debut, el que abrió la caja de Pandora sobre su futuro fue el propio Morata. Eran varios los anetes cuyos nombres aparecían en los medios de comunicación vinculados al conjunto rojiblanco, a lo que el madrileño reaccionó manteniendo que si desde el Metropolitano se filtraban dichos nombres, se imaginaba que no era «la prioridad del club». Sin embargo, y de forma sorprendente, entidad y jugador refrendaron publicamente el pasado 2 de julio su vinculo, «No puedo imaginar lo que tiene que ser ganar con esta camiseta y no voy a parar hasta conseguirlo», fueron las palabras elegidas por el madrileno. Resultó liamativo que su equipo anunciara la permanencia de un futbolista con contrato en vigor como si de un fichaje o renovación se tratase

A pesar de ello, Morata tardó pocos

El madrileño, que en la Euro abría la puerta a su salida del Atlético y poco después confirmaba su continuidad, feliz por su vuelta al Calcio

El internacional volvía a cargar ayer contra sus detractores: «Los italianos siempre me han tratado con un respeto increíble»

dias en volver a dejar la puerta abierta a una posible salida del Metropolitano. Algo que, tras la victoria de España en la Eurocopa, confirmaron varias informaciones que le ubicaban en
Milán la proxima temporada y que se
encargaron de ratificar Enríque Cerezo -con un contundente «el quiere estar se queda y quien no se marcha»-y
tras despedirse de sus compañeros el
pasado martes, el propio Morata.

Uno de los pocos asuntos que ha amenazado con enturbiar el idilico ambiente de la selección en tierras germanas han sido las supuestas criticas desmedidas hacia el capitán, que se siente desde hace años en el centro de la diana de la opinión publica. Tanto es así que Morata ha elegido la Serie A para refugiarse de la excesiva presión a la que se percibe sometido, «Los italianos siempre me han tratado con un respeto increíble», aseguró ayer a 'Sky Sports' al salır de las dependencias del Milan. Será la tercera experiencia del ariete internacional en el futbol italiano, después de cuatro temporadas entre dos etapas en la Juventus. En Italia. está como en casa, lejos del ruido que se genera en España en torno a él y que parece haberle sobrepasado.

#### «Me queríais echar todos»

Morata no se ha cortado en los últimos tiempos a la hora de mostrarse vulnerable ante las criticas que ha recibido e, incluso, responderlas. Un aficionado colchonero le recriminó en las redes que posara con una bandera del equipo en la celebración por la Eurocopa si se marchaba a Milan, a lo que el delantero replicó: «Ahora no me puedo ir y despues de Dortmund me queríais echar todos», en referencia al mano a mano que erró ante el Borussia que pudo cambiar el signo de las semifinales de Champions. Respecto a la reprochada frase con la que anunció su continuidad en Madrid, lo resolvió de forma estrafalaria. «Levantar la Eurocopa es ganar un titulo con la camiseta del Atlético. Tiene el mismo valor porque es el club al que

204 M.€

ha movido Morata con sus traspa
sos y cesiones entre Real Madrid,
Juventus, Chelsea, Atletico de
Madrid y Milan.

pertenezco y porque en mis espinilleras llevaba el escudo del Atleti», declaró a COPE

A pesar de ser un futbolista eternamente discutido, va a sumar un heptacampeón de Europa a su estelar currículo, en el que figuran Real Madrid, Juventus, Chelsea y Atlético. Además, Morata se consolida con 204 millones de euros como el quinto futbolista que más dinero ha movido entre sus traspasos y cesiones, únicamente por de-

trás de Neymar, Lukaku, Cristiano y Dembélé

Morata abandona el Metropolitano después de la campaña más goleadora de su vida con 21 dianas en 48 partidos entre todas las competiciones. Una cifra que se apoya en el extraordinario comienzo de temporada que tuvo, ya que en el tramo decisivo del año atravesó una pesima racha en la que registró un solo tanto en 18 encuentros, incluida la decepción europea de los rojiblancos en Dortmund.

Una vez resuelto el futuro del capitán de la selección española, le toca mover ficha al Atlético de Madrid. A la espera de que se produzcan llegadas, Morata se une a la salida de Memphis en la delantera, además de las de Hermoso, Paulista, Söyüncü y Savic, aunque el montenegrino se encuen-



ABC JUEVES 18 DE JULIO DE 2024

Morata, a su llegada a Madrid tras ganar la Eurocopa // EP

tra en la pretemporada de los de Simeone hasta que encuentre su próxi mo destino.

Para repoblar la zona ofensiva rojiblanca, Dovbyk es el nombre más recurrente y la salida de Morata podria desencallar la negociación. El ucraniano se ha impuesto a la opción de Sorloth y, en los últimos dias, ha cogido fuerza la improbable cesión por parte del Manchester City de Julian Alvarez. Sin embargo, la realidad es que las unicas caras nuevas para el ataque del Metropolitano a día de hoy se han producido en forma de regreso de cesión. Samu Omorodion, concentrado en Francia con la selección olimpica, y Carlos Martin, recientemente renovado hasta 2029

## El racismo acorrala a Argentina

La FIFA investiga a la albiceleste por sus insultos contra la selección francesa

#### PABLO LODEIRO

Nadie duda de que la Argentina de Messi y Scaloni es uno de los mejores equipos internacionales de los últimos años, glonoso el camino de la albiceleste tras hacerse la semana pasada con la Copa America en Miami, su tercer título consecutivo después del Mundial de Qatar (2022) y del anterior torneo suramericano (2021) Algo tan cierto como que el comportamiento de sus jugadores tras la conquista ha dejado mucho que desear Si las imagenes que siguieron a la victoria en la Copa del Mundo ya fueron de lo más criticadas, en la celebración tras derrotar a Colombia el domingo su actitud no fue mucho mejor

Mientras Argentina volvía a su hotel de concentración en bus, el centrocampista Enzo Fernández grabó
un vídeo, que fue emitido en directo
a través de sus redes sociales, en el
que se veia a él y a sus compañeros
cantando una canción de tinte racista contra la selección francesa. «Juegan con Francia pero son todos de
Angola» o «Su vieja es nigeriana, su
viejo camerunés, pero en el documento pone nacionalidad francés» son algunas de sus estrofas. También se referian a Kylian Mbappé como «un
transexual»

Al instante, la federación gala emitió un duro comunicado contra el hecho, pues los jugadores albicelestes



Enzo Fernandez ha sido expedientado por su club, el Chelsea inglés RUTT. ES

ya la habian entonado hace dos años después de batir a la selección europea en la final del Mundial. «El presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo, condena con la mayor firmeza los inaceptables comentarios racistas y discriminatorios proferidos contra jugadores de la selección francesa en el contexto de una cancion entonada por jugadores y seguidores de la selección argentina tras su victoria en la Copa

América», aseguraba el texto, además de comunicar que denunciarían los hechos ante la FIFA

Amélie Oudéa-Castéra, ministra de Deportes francesa, también levantó la mano en redes sociales: «Patético comportamiento. Es inaceptable. ¿Reaccionará la FIFA esta vez?». Y la respuesta del máximo organismo del futbol mundial no se hizo esperar. En otro comunicado, aseguró que ya hay en marcha una investigación que podría afectar en lo deportivo a la selección argentina.

#### Enzo, señalado

Por supuesto, es Enzo Fernández el más señalado. De hecho, el Chelsea, club en el que mulita desde hace dos campañas, le ha abierto un expediente disciplinario después de que varios de sus compañeros de vestuario, muchos de ellos franceses, le dejasen de seguir en redes sociales y presentasen una queja formal contra el argentino. Incluso Wesley Fofana, central galo, escribió en sus redes la siguiente frase «Futbol en 2024 racismo desinhibido»

Fernandez, inmediatamente, pidió disculpas por su comportamiento. «La canción contenía lenguaje muy ofensivo y no hay ninguna excusa para esas palabras. Estoy en contra de todas las formas de discriminación y ese momento fue producto de la euforia tras la victoria en la Copa América. Realmente lo siento», escribio.

El Chelsea reconoció el gesto de su empleado mientras que prometió que utilizaria el suceso para «educar» a Fernández. Intentan calmar las aguas los británicos, pero el racismo parece que ya ha acorralado a Argentina.

GESTION DE FONDO ENDOWMENT, A.V., S.A.

Anuncio de reducción de capital para compensar perdidas y dotar la reserva legal. En cumplimiento de la establecido en los artículos 319 y 324 de la Ley de Sociedades de Capital, se comunica que la Junta General Extraordinana de Accionistas de la sociedad "GESTIÓN DE FONDO ENDOYMENT A VIIIS A " (la "Sociedadii celebrada en el domicão social con carácter universal el 20 de junio de 2024 aprobó, por unanimidad y entre otros el acuerdo de reducir el capital social de la sociedad para l'estimpara sar las pérdidas de la sociedad, segun se desprende del Balance cerrado a 31 de diciembre de 2023. formulado por el órgano de Administración el día 27 de marzo de 2024 y que fue debidamente auditado por la entidad KPMG Auditores. S.L.P. quien emitió su informe el dia 17 de abril de 2024. Una vez aprobado por unanvimidad el referido Balance por la Junta General de Accionistas, considerando que las pérdidas. acumuladas suman un montante de C. ENTO VEINTE MIL SETECIENTOS QUARENTA Y UN EUROS Y SEIS CENTIMOS (120 741 06 €) entre perdidas del ejercicio (22 973 33€) y resultados de ejercicios anteriores (97 767 73€) los Accionistas. verranti-dad, y à propuesta del consejo de administración, acordaron destinar el importe integro aportado a lá cuenta. 113 dei Plan General de Contabilidad ("Reservas voluntarias" la compensar parcialmente dichas perdidas. De esta manera. la cuenta de resultados negativos de ejercicios antenores de la Sociedad pasana a tener un importe de SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTAY CUATRO EUROS Y SESENTAY OCHO CENTIMOS (69 994 68 € Asimismo, una vez compensadas las reservas existentilis. 🐭 🕏 conistas, por unanimidad, decidieron reduor el capital sociai de la Sociedad, actualmente fijado en la ofra de QuiNiENTOS MIL EUROS (500 000 €), a razón de UN EURO (1€ de valor nominal cada una de las acciones nominativas en que se compone el capital social (numeradas de la 1 e la 500,000 a.r.), hasta delario cifrado en CiENTO CINCUENTA MIL EUROS (150,000€), dividido en QUINIENTAS MILAC CIONES NOMINATIVAS (500 000), numeradas de la 1 a la 500,000 (a - - de TRE NTA CENTIMOS DE EURO (0 306, de vulor nominal cada una de ellas, mediante la compensación de las pérdidas acumuladas.

El remanente resultante de la reducción de capital les decir, la cantidad de DOSC/ENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL. TREINTAY UN EUROS Y NOVENTAY NUEVE CENTIMOS 257 001 99 €), se acordó que se destinara (i: A la constitución de la reserva legar. VEINTICINCO MIL DUIN/ENTOS CINCUENTA EUROS Y TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS (25 550 38 €), y (ii) A la constitución de reservas voluntanas. DOSC/ENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS Y SESENTA Y UN CÉNTIMOS (231 461 61€).

Esta reducción afecta por igual a todas las acciones de la Sociedad y es independiente de cualesquiera otros derechos u obligaciones inherentes a cada clase de acciones

En consecuencia, se modificaria el artículo 6 de los Estatutos Sociales, que quedara redactado como sigue. "Artículo 6" - Capital social y acciones. El capital social se fija en la suma de CIENTO CINCUENTA MIL EUROS (150 000€) representado por 500 000 acciones nominalivas de valor nominal 0 30€ cada una de ellas, numeradas corretativamente de la 1 a la 500 000 a.L. estarán representadas por títulos que podrán ser unitarios o multiples y con-tendrán todos los requisitos legales. El capital social está completamente suscello y desembolisado. En las ampitaciones de capital con emisión de nuevas acciones el Consejo de Administración notificara a cada accionista el plazo, no inferior a un mes, en el cual puede ejercer su derecho a suscribir un numero de acciones proporcional al valor nominal de las acciones que posea."

Madrid 25 de junio de 2024. Presidenta del Consejo de Administración. Maria Vázquez Ferrándiz

34 DEPORTES

**CS FÚTBOL Y ES FEMENINO** 

## Lesiones que traen de cabeza a las jugadoras

#### MANUEL MERINERO

ASESOR EN FUTBOL FEMENINO Y
EXDIRECTOR DEPORTIVO DEL TACON
Y EL REAL MADRID

Que el futbol femenino es diferente al masculino es una evidencia de la que ya hemos hablado en esta columna por activa y por pasiva. Mismos códigos, mismas normas, mismas reglas, pero con multitud de particulares y diferencias. Desde la relación entre jugadoras, hasta las aficiones, los marcajes y pases e... incluso las lesiones.

Sabido es que la bestia negra entre las lesiones de los futbolistas, mujeres u hombres, es la del ligamento cruzado anterior, una dolencia de tratamiento largo y sacrificado y que, si además no se cura bien, tiene enorme riesgo de repetirse con aun peores consecuencias. Hay diversas teorias, todas válidas, sobre por qué afecta más a mujeres que a hombres, pero la realidad es que ellas la sufren hasta tres veces con más frecuencia que los hombres, segun un estudio del Instituto Cugat de Barcelona. Las lesiones en el futbol se reparten de forma diferente entre mujeres y hombres debido, fundamentalmente, a sus diferencias fisiológicas. anatómicas y biomecánicas. ¿Y qué ocurre con las lesiones en la cabeza? ¿Pueden afectar a nivel cerebral?

En junio saltaban de nuevo las alarmas con el caso de Sinead Farrelly. La jugadora del neoyorquino Gotham (entrenado por el español Juan Carlos Amorós) anunciaba su retirada a los 34 años de forma abrupta y preocupante. La causa: un sindrome de posconmoción cerebral que requenrá rehabilitación y el cese inmediato de la practica de este deporte. «Un neurólogo le aconsejó que dejara de jugar al futbol debido a las lesiones acumulativas en la cabeza que ha sufrido a lo largo de su carrera, dejándola expuesta a otras



Alexia Putellas, con España // EFE

lesiones adicionales si continúa jugando», explicaba el club en un comunicado. Farrelly lo deja todo estando en la cumbre, siendo ganadora de la NWSL (National Women's Soccer League) e internacional titular con la Republica de Irlanda.

Pero, ¿son peligrosos los cabezazos en los partidos de las chicas? ¿Puede pasar a otras jugadoras lo que le ha ocurrido a Farrelly? Durante el Mundial de Australia y Nueva Zelanda celebrado el pasado verano, algunas futbolistas lucieron un dispositivo en su cuello denominado Q-Collar Se trata de una pieza de silicona que tiene forma de herradura cuya misión principal es la de proteger el cerebro de los efectos asociados a los impactos repetitivos en la cabeza. Es un collar deportivo que protege el cerebro de futbolistas expuestas continuamente a golpes y cabezazos, así como a las contusiones, los traumatismos cranecencefalicos y el resto de secuelas irreversibles que estos encontronazos suelen desencadenar El Q-collar se coloca de forma sencilla sobre los hombros. rodeando el cuello y presionando ligeramente la yugular. Este contacto reduce el flujo sanguineo y consigue que una mayor cantidad de sangre permanezca en el cerebro. Como consecuencia, este se hincha y deja menos espacio entre el y el cráneo, reduciendo el efecto rebote que ocurre en su interior cuando tiene lugar impacto.

El neuropatólogo Willie Stewart, de la Universidad de Glasgow, es coautor de un estudio reciente que concluye que las atletas femeninas no sólo son más susceptibles a la conmoción cerebral que los hombres, sino que tambien las sufren de forma más severa y que sus tiempos de recuperación son más largos. Parece ser que las células cerebrales femeninas y masculinas son estructuralmente diferentes y reaccionan de forma distinta a los impactos. Martina Anto-Ocrah, epidemiologa reproductiva de la neoyorquina Universidad de Rochester, incluso tiene estudios que relacionan la conmoción cerebral con la salud sexual femenina. Sus pruebas evidencian que las lesiones en la cabeza pueden afectar a aspectos de la función reproductiva al interferir en regiones cerebrales que controlan los niveles de hormonas sexuales (estrógenos y progesterona).

Es fundamental que los cuerpos técnicos, médicos y las propias jugadoras sean conscientes de este tema. Es imprescindible poner al alcance de todos información veraz y contrastada sobre estas lesiones e implementar protocolos especificos femeninos para que la salud de las jugadoras no se vea comprometida. Jugar al máximo nível sí, pero con total segundad.



El ecuatoriano Carapaz celebra su primer triunfo en el Tour 2024 // AFP

CICLISMO/TOUR DEFRANCIA

## Carapaz ya tiene su ansiado botín

 El ecuatoriano se hace con la victoria en medio de un explosivo duelo de los favoritos

P.L.

Se acerca el fin del Tour de Francia y apuran los corredores para hacerse con algún botín. Fue Carapaz el conquistador de la etapa 17, bella y peliaguda montaña en la que el ecuatoriano se deshizo del británico Yates en la ultima gran escalada de la tarde. El español Enric Mas fue tercero, pero la auténtica batalla estuvo unos kilómetros atrás. Pogacar nunca tiene suficiente y el esloveno quiso provocarle taquicardias a sus perseguidores en la general. Vingegaard claudicó y Evenepoel, muy rabioso, le devolvió la bofetada. El belga rascó solo unos segundos, siempre es fascinante ver cómo un lobo enseña los dientes, aunque solo sea por orgullo.

Vuelve la montana y la guerra renace, se recrudece. La aficion sobrepasa otra vez los limites. Tras un chanclazo y un botellazo, esta vez es una bandera la que impacta en el rostro de un corredor. La linea entre el fervor y la inconsciencia siempre ha sido muy fina. Se corona la cima del Col Bayard y son cuatro héroes los que intentan acelerar hacia la victoria. Cort, Gregoire, Jungels y Benoot mantienen un duelo fantástico, mientras que Martin y Madouas intentan darles caza. Las cuestas y el calor aprietan.

A lo lejos emerge el Col du Noyer, impone su vieja roca y verde piel. Poco le importa a Simon Yates, que ataca cuando la carretera se inclina, deja atrás a sus rivales y mira con ambicion a la línea de meta. El puerto es de

primera y los que intentan domarlo, también. La etapa es de categoria. Se las promete muy felices el británico pero una sombra le sigue.

Carapaz, con algo de mal fario en este Tour, caza a Yates con una facilidad pasmosa. Ecuatoriano e inglés mantienen un duelo épico. Se esfuerza el suramericano para despegarse de Yates, sus piernas estás frescas, quiere una victoria cueste lo que cueste. Su enemigo se queda atrás. El español Enric Mas alcanza la tercera posición. La partida de ajedrez se esclarece, pero el grupo de favoritos salta por los aires.

Pogacar no entiende de días plácidos y pega un puñetazo salvaje. Acelera el líder, Evenepoel le sigue, Vingegaard se queda. Solo era un aviso, quería ver el esloveno cómo de cómodos estaban sus rivales. Los tres artistas se reunen. Vingegaard traga saliva porque no le da para más el físico, pero a Evenepoel no le gusta que jueguen con él y le devuelve el golpe a Pogacar. Acelera Remco, le saca 10 a Tadej y 12 a Jonas. Sus esfuerzos provocan aplausos, el sonido con el que se recibe a los valientes

#### CLASIFICACIONES

ETAPA 17 (St. Paul-Devoluy, 178 k.)

1 R. Carapaz (Education) 4:06.13

S. Yates (Jayco) +37.
 E. Mas (Movistar) +57.

4 L. De Plus (Ineos) +1 44.

S. O. Onley (DSM) +1.44.

GENERAL (Faltan 4 etapas

1. T. Pogacar (UAE) 70:21.27

2. J. Vingegaard (Visma) +3:11

R. Evenepoel (Quick-Step) +5:09.
 M. Landa (Quick-Step) +13:24

6. C. Rodriguez (Ineos) +13:30

## El British', un ensayo para los Juegos

La mayoría de golfistas que acudirán a la cita olímpica participan desde hoy en el cuarto grande de la campaña

#### MIGUEL ÁNGEL BARBERO

En cualquiera de las 151 ediciones anteriores del Open Británico, este torneo se convertia en el más importante del verano golfistico internacional Sin embargo, en 2024 se están sucediendo una serie de hechos que le han restado el protagonismo merecido.

En Roral Troon, mítico 'links' de la costa oeste escocesa, lleva celebrándose el 'British' desde 1923, lo que indica la historia que atesora. Mas también es cierto que no es una de las sedes que más entusiasme (el diseño es bastante simple y no cuenta con grandes hoyos, salvo el mítico 'The Postage Stamp') y que sus ganadores, salvo excepciones, no han sido grandes estrellas mundiales

Los más renombrados fueron Bobby Locke, Arnold Palmer y Tom Watson, que luego adornaron con otros 'majors' su historial, mientras que Arthur Havers, Tom Weiskopf, Mark Calcavechia, Justin Leonard, Todd Hamilton y Henrik Stenson fueron flor de un dia. Sin embargo, hay otras historias particulares en este recorrido, como la revancha del sueco a Phil Mickel son en la ultima edición celebrada allí en 2016 después de que el zurdo le hu-

biera ganado la Jarra de Clarete tres años antes en Muirfield. Pero lo que se mantiene como un recuerdo imborrable para cualquier jugador es el de su debut en el campeonato más historico de todos. Y eso le sucedió a lon Rahm, cuando aún ostentaba la categoria amateur. «Fue una experiencia increíble, no cabe duda de que mi sueño desde pequeño era jugar un Open y hacerlo en un campo con tanta historia como este me llenó de orgulio». comentó el vasco. El puesto obtenido en su estreno no fue muy brillante (59), pero la experiencia que adquirió entonces le hizo adorar este tipo de campos hasta el punto de desear que llegue recurrentemente cada mes de juho. «Para mi es la mejor semana del año y no puedo vivir sin ella. Luego lo que pase en el juego ya es otra cosa». explicó con resignación. Porque el de Barrica ha vivido todo tipo de sensaciones en este campeonato, desde ser subcampeón el año pasado y tercero en 2021 a no pasar el corte en 2018. «En el fondo la estrategia está clara. Salir recto, no meterse en problemas con los 'bunkers' y patear bien», bromeo

#### Sabor olímpico en Escocia

El vizcamo es uno de los siete españoles que saldran desde hoy a pelearse con el fresco, el viento y las lluvias esporádicas que se anuncian hasta el domingo, en el peculiar verano que se vive por estos lares. Y, muy ligado a él por lo que viviran dentro de dos semanas, está David Puig. El catalán formará parte del equipo olimpico junto a su heroe y com



Jon Rahm saca de 'bunker' en el campo escocés de Royal Troon REUTERS

#### PARTIDOS ESPAÑOLES

10:36. Rahm (Esp), Fleetwood (Ing. McIntyre (Esc)

11.53. Puig (Esp), Catlin (EE.UU.), Koh (Cor)

12:15 Elvira (Esp), Kim (Cor), Fichard

13:09. Oshino (Jap) Hidalgo (Esp. Mansell (Ing.

13.20. Conners (Can). Fox (NZ

Campillo (Esp. 16.54, Van Velzen (Rsa), Lindh (Sue) Masaveu (Esp.

17.45 Kobori (NZ). Montojo (Esp.) Nolan (Ir)

Jon Rahm encabeza un elenco de siete españoles, pero el favoritismo este año recae en Scottie Scheffler y Rory McIlroy pañero de universidad (ambos se formaron en Arizona Stae) y aprovechará para medirse estos dias ante gran parte de sus futuros rivales en Paris. Muchos de los comentarios que se oyen están referidos a la cita del Golf National, ya que la gran mayoria de los olimpicos están presentes en esta semana en Troon. En concreto, 40 de los 61 que actuaran en Versalles, que representan a 29 de los 33 países que buscarán medallas

Los españoles son, además, uno de los trece que presentan su escuadra completa, junto a Australia, Canadá, Dinamarca, Francia, Gran Bretana, Irlanda, Italia, Japon, Nueva Zelanda, Corea, Suecia y Estados Unidos. En todos ellos hay hombres en gran forma que no querran esperar hasta entonces para engrosar su palmarés. Scottie Scheffler y Rory McIlroy son los máximos aspirantes para ganar primero en Troon... y luego la presea.



Fundacion MAPFRE

**♦** Santander

Can't distinguish facts from opinions, news from fake news,
Al from reality? Well...

Al from reality? Well...

ABC ELPAÍS



LAVANGUARDIA

उस एसइ

la Repubblica

QUOTIDIANO NAZIONALE

The New York Times THE WA

THE WALL STREET JOURNAL.

36 DEPORTES



Son podio mundial, pero no ocupan grandes titulares. Aún así, el **paraescalador Guille Pelegrín y su entrenador, Toni Curiel,** luchan por dar visibilidad a esta disciplina

## La proeza de escalar a ciegas con el apoyo de un guía invisible

PATRICIA BIOSCA MADRID



por un sendero del madrileño paraje de La Pedriza. «¿Y lo de Albarracín? Que lo hablamos y al final...», le pregunta Guille justo detrás. «Ya, a ver si sacamos tiempo», le contesta. Quien se cruce con ellos, cargados con cuerdas, mochilas, cascos y pies de gato, pensará que son una pareja de amigos, como tantas otras, que van a escalar a una de las zonas más famosas

entre los amantes de este deporte. Quizá les llame la atención que Guille va agarrado a la mochila de Toní y que éste le va diciendo que tenga cuidado con aquella rama o esta piedra.

Si el encuentro con ellos dura unos minutos, se hará patente que Guille constantemente está de broma mientras Toni, algo más serio al principio, no puede evitar reirse ante las ocurrencias de su amigo. Y si se comparte con ellos un rato más largo, chocará que Guille cuenta de forma recurrente chistes de ciegos, a pesar de que él tiene una discapacidad visual que no es evidente a primera vista (de aqui Guille sacaria un chascarrillo). Pero lo

que pocos sabrán si no bucean en internet en busca de sus caras es que este afable duo, cuya relación es tan estrecha que incluso pasaria por la de hermanos, está formado por el paraescalador Guillermo Pelegrin y su guía y entrenador, Toni Curiel, subcampeones de la Copa del Mundo de Paraescalada celebrada en mayo en Salt Lake City y bronce en la Copa del Mundo de Paraescalada de Innsbruck (Alemania). Ni siquiera ellos parecen ser conscientes de la proeza. «Conoces a mi padre, ¿no?», le dice humilde Pelegrín a otra pareja de escaladores que le reconocen por el apellido.

Su relacion se remonta a una deca-

da antes gracias a un examen de ingles. En casa le dijeron a Pelegrín que,
si lo aprobaba, se podría apuntar al deporte que él quisiera. Él le tenía ganas
a la escalada: había ido con su padre
a la montaña y quería hacer lo mismo
que aquella gente colgada de cuerdas
sobre paredes de roca. El chico, de diez
años, pasó la prueba del colegio y sus
padres cumplieron la promesa lievándole al King Kong, un rocódromo de
Las Rozas, su ciudad

#### Sin diagnóstico claro

Por edad, le tocaba en el equipo del que Curiel era el responsable. Su padre explicó al técnico que tenía una enfermedad degenerativa que afecta a la regeneración de las células de la retina. «Aun no tengo un diagnóstico claro los médicos estan entre retinosis pigmentaria y amaurosis congénita de Leber Soy un bicho raro». Nació viendo apenas un 5 por ciento y sólo de forma periferica, si bien su visión a los 10 años había bajado hasta el 3. Ahora no llega al 2

"Veo luces y bultos por los lados
-explica-. Para intuir algo que vosotros reconocéis a 200 metros, yo tengo que estar a uno. Por el centro no veo
nada. Y cuando digo nada no es negro.
es lo mismo que tú ves por la rodilla,
por ejemplo». Esto no amedrentó a Curiel, quien no solo aceptó a su nuevo
pupilo en el equipo, sino que involucró también al resto del grupo. «Se me
ocurrió que los chavales se fueran turnando para guiarlo y al final incluso
se peleaban por eso», relata Curiel,

DEPORTES 37





UNA VÍA 'TRES ESTRELLAS'

Pelegrin -de amarillo- y Curiel -de
azul- en La Pedriza. Sobre estas líneas,
escalando la vía 'Diedro Azul' (7a). En
la imagen de abajo se aprecia el
sistema de comunicación que utilizan:
Curiel un micrófono y Pelegrin
auriculares // IGNACIO GIL



quien cuenta que su ahora amigo se convirtió en un pilar de cohesion entre aquellos chicos, «Yo les decía 'tranquilos, que seguiré siendo ciego manana y pasado, habrá tiempo para todos», relata divertido Pelegrín

Curiel se llevaba el trabajo a casa y pensaba formas de adaptar los ejercicios que todos hacían. Aun lo hace, de hecho. No existe un curso o una titulación específica para ser tutor de escalada, por lo que se iba fijando en otros e inventando soluciones siempre con una máxima: evitar a toda costa el paternalismo que suele asomar siempre que alguien sin discapacidad se acerca a esta realidad. «Si cualquier persona puede hacerlo, ¿por qué no un ciego? Es lo mismo que alguien a quien le falta una pierna o un brazo: habrá que adaptarlo, pero es posible. No creo que haya sido paternal contigo, ¿no?», dice mirando a Pelegrín. «No, no, para nada», contesta entre risas su companero.

### **Guille Pelegrin**

«La gente lo ve como qué mérito que esta gente pueda escalar"; pero no es solo eso, hay mucho esfuerzo detrás»

«El trabajo de guia no puede ser una cuestión de de bondad y voluntad»

### **Toni Curiel**

«Aunque al final lo que resuena son los podios y los vídeos de los 'lances', todo lo que no se ve ahí son las horas de dedicación, los dedos ensangrentados» Con el tiempo, inventaron su propio código: al principio Curiel ideó un
palo con un aplique metálico que hacía resonar en las presas a las que se
tenía que agarrar Pelegrín en el rocódromo. Tambien se animaron a hacerlo en la montaña y, cuando escalan con
la cuerda, ambos llevan un sistema de
comunicación por el que el guía le va
dando instrucciones a traves de un microfono al paraescalador, que lleva
unos auriculares ajustados con una
banda.

«A la izquierda, a las once, un poco más arriba, tienes una regleta buena. Un poco más arriba'», le indica desde al pie del Diedro Azul, una via de escalada de la Pedriza no apta para principiantes y pusilanimes (grado 7a) y a la que, los que saben, le han otorgado la calificación de 'tres estrellas' por calidad y dificultad. «¡Esto es una regleta para tus dedos, no para los mios'», grita desde arriba Pelegrín refiriéndose al agarre ínfimo al que se tiene que asir para seguir subiendo.

### Tu 'ciego de confianza'

Pelegrin escala de todas las formas posibles: se atreve con los 'lances' en el rocódromo (cuando literalmente hay que saltar de una presa a otra) y abre vias en escalada clásica, la modalidad con la que se suben decenas de metros, generalmente hasta el pico de una montaña, en varios tramos o largos Ahora está probando la escalada de velocidad. «Me he apostado una comida con un amigo a que lo hago por debajo de 15 segundos. De momento estoy en 17». Y escalar no es lo único que hace este polifacetico atleta, que hasta hace nada competia en esqui -este año ha sido la primera vez que no ha podido compatibilizarlo con la escalada-, equitación y, ahora, está probado el surf. «Me han intentado liar para competir porque voy mucho a Galicia -es un orgulloso hijo de gallega, quien le incluye hasta gazpacho en la mochila para una mañana-, pero es inviable». Además, toca la guitarra, el piano y la percusión y dice que no le importaria estar en una batucada o una charanga. Todo esto mientras estudia en la universidad el Grado de Trabajo Social

No solo eso: también sube vídeos a sus redes sociales, donde se anuncia como 'tu ciego de confianza'; en Instagram tiene 25 500 seguidores y en TikTok crecen hasta los 49 000 Pero no le gusta el apelativo 'influencer' «En casa me dijeron que podría mezclar las redes sociales con la carrera que estoy estudiando y dar visibilidad a la paraescalada, pero de 'influencer' nada». Reconoce que a veces se agobia porque la gente le para en el autobús para pedirle una foto. «Que yo no soy Mario Casas, soy solo un 'matao' que sube videos y alguno de ellos se ha hecho viral», apostilla. «Aunque al final lo que resuenan sean los podios o los videos de Guille haciendo 'Jances'. lo que no se ve ahi son las horas de dedicacion, todas las veces que no sale bien el paso, incluso las heridas en las manos después de estar toda una tarde cogiendo presas», incide Curiel.

Uno de esos vídeos suyos que se ha compartido masivamente es el que recoge, precisamente, el momento en el que le dan la medalla de plata a Pelegrin durante el podio de la Copa del Mundo de Paraescalada de Salt Lake City (EE.UU.). Justo después de que se la cuelguen al cuello, él se la quita, y se la ofrece a Curiel, que estaba en segundo plano. «Me llegaron muchos comentarios de 'qué gesto tan bonito' y tuve que hacer otro vídeo explicando que no era un gesto bonito, sino un derecho. Somos un equipo»

### Reivindicaciones

Ambos cuentan que la Federación Española de Montañismo y Escalada, de cara a unos próximos Juegos Paralímpicos en los que se incluya la paraescalada (no se disputará esta competicion este año en París, pero ya se ha aprobado para Los Ángeles 2028), esta profesionalizando el deporte. Sin embargo, el Consejo Superior de Deportes aún no reconoce a los guías como deportistas de élite, lo que provoca que éstos tengan desventajas como tener que pedir dias en el trabajo para poder acudir a las competiciones, «Lo que no puede ser es que a nosotros se nos reconozca y que el trabajo de los guías sea una cuestión de bondad y voluntad Está muy bien la profesionalización, pero tiene que ser para ambos lados», dice Pelegrin.

Curiel, quien es técnico en el rocódromo Sputnik de Las Rozas -donde también entrena con Pelegrín cinco horas al dia, tres días por semana-, desde hace un año dirige el equipo de paraescalada de la Federación Madrileña de Montaña al que pertenecen Iván Muñoz (reconocido paraescalador madrileño asiduo a los podios que se ha llevado, entre otros reconocimientos las medallas de plata y oro en las dos últimas Copas en Salt Lake City y al que también entrena Curiel), Andrea Sanchez Aparicio (subcampeona en su categoría en el Campeonato de España de Paraescalada) o Iván Germán (el primer paraescalador que consigue encadenar una vía de grado 8b). Además, entrena a Javier Aguilar, granadino que obtuvo la plata tanto en Salt Lake City como en Innsbruck.

"La gente lo ve como 'qué meritorio que esta gente pueda escalar'. Sí,
vale, pero no es sólo eso: detrás hay
mucho trabajo, el primero el de Toni,
que se mata en su casa pensando en
cómo planificar los entrenos; y después todo lo que hacemos juntos, aplicando todo esto», alaba Pelegrín a su
compañero.

Después de una larga charla con ellos a la sombra de la roca y sobre todo, siendo testigos de su complicidad mientras escalan, queda claro que, además del duro trabajo, detrás de aquella plata que puso los apellidos de Curiel y Pelegrín en el podio de la Copa del Mundo de Paraescalada en Salt Lake City (EE.UU.), están Toni y Guille, los amigos que se afanan en demostrar que lo imposible puede, con la motivación adecuada, no serlo tan-

to

38 DEPORTES

### JUFVES, 18 DF JULIO DE 2024 ABC

### **Bruno Hortelano**

Atleta, plusmarquista nacional 100, 200 y 400 metros

# «No he conseguido ir a París, ahora quiero buscar trabajo»

► El velocista se replantea el futuro tras la frustración de no lograr la marca para estar en los Juegos

#### **IGNACIO ROMO**

Siempre ha sido un atleta especial. Bruno Hortelano (32 años, plusmarquista
nacional de 100, 200 y 400 metros) sorprende siempre con sus cambios de vida,
de métodos de entrenamiento, de objetivos, de distancias de competición, de
filosofía, de actitud ante la vida. Tras un
año irrelevante, apareció de golpe hace
unos días en La Nucía y logró un buen
crono en 400 metros (46.28), cuando salía de la nada y cuando ya no le quedaba tiempo para buscar el sueño olimpico. No competirá en París. Pero parece
feliz.

- -Usted es siempre una incógnita.
- -Por fin he podido sacar algo de los buenos entrenos que he realizado este año
- -Parece un atleta Guadiana...
- —Sí. Le cuento mi circunstancia. Toda mi preparación iba bien hasta que el 2 de enero caí con el Covid, cortó totalmente mi temporada de invierno. Queria correr 100 y 200, pero esta infección me dejó muy chafado. Estuve enfermo dos semanas y cuando volví a entrenar ya no era el mismo. Estaba muy debil y tenía muchos dolores en el cuerpo.
- —¿Cuándo se recuperó?
- —En marzo. Ese mes hice entrenos muy buenos, pero muy, muy buenos. Hacía series de 200 metros en 20 segundos y pocas décimas. Me ilusioné mucho y pensé que este verano iba a correr por debajo de 20 segundos. Ése era mi objetivo para los Juegos Olimpicos. No lo veía descabellado.
- -Compitió en mayo en Tenerife, pero no muy bien.
- -El problema es que caí enfermo otra vez en abril y estuve otra vez mal seis semanas. Fue algo así como una bronquitis alergica. Y a eso se sumó una lesión en el tendón de Aquiles de mi pierna derecha. Fui a Tenerife con mucha incertidumbre. Y competir con incertidumbre no es nada bueno. Hice una carrera mala (21.25 en 200) y ahí nos replanteamos todo. Decidimos apostar por los 400 metros, una prueba de menos estrés físico para mí. Yo buscaba la mínima olimpica. 45.00.
- -Pero ha competido poco...
- —lba a competir en Guadalajara en junio. Cuando llegué a la pista ya era tarde: estaban a punto de salir los 400 metros. Habían cambiado el horario, lo ade-



lantaron una hora y tuvimos un problema de comunicación. Me enfade mucho. Ahora lo estoy pensando y me resulta surrealista.

- -Eso es de principiante.
- -Francamente, sí. Jamás me habia pasado
- —¿Por qué no participó en los Nacionales?
- -Porque no pude clasificarme. Entraban los 24 primeros del ranking espanol ¡Y fui el 25! Es curioso. Buscaba la clasificación para los Juegos y ni siquiera me clasifiqué para los Campeonatos de España. ¡Esto no me lo podia ni imaginar! Tuve mucha frustración y desmotivación
- —Pero luego mejoró con una buena carrera el 7 de julio.
- —Sí. Corri bien, pasé el 300 en 32.3 y esto me ha dejado un buen sabor de boca. He acabado la temporada con buenas sensaciones y muy apoyado por mi familia. Mi mujer Eveline y mi hija Vega, de un año, me han cambiado la vida, me han vuelto a poner los pies en la tierra.
- —¿No va a seguir con la temporada?
  —No. Y la verdad, tampoco han surgido más oportunidades. Me ha quedado con las gapas de bacer un buen 200, o

con las ganas de hacer un buen 200, o sea que voy a hacerlo en un test, entrenando, para mí. Y se acabó.

- –¿Cuál es su balance?
- Pues que sé que he estado bien en los entrenamientos, pero no lo he conse-

guido en la competición.

- —Se cierra así su ciclo olímpico. Un ciclo frustrante, ¿no?
- —Sí. Vi que tenia un gran potencial, pero no ha sido posible. No he corrido lo suficiente
- -¿Cree que su accidente de trafico de 2016 ha impactado en el desarrollo de su carrera deportiva?
- Mentalmente, no. En la motivación y en la preparación, no
- -¿Donde está el Hortelano de 10.06 y 20.04? ¿Ya no es usted el mismo?
- —Dejeme pensar esta respuesta. (Silencio muy largo) Hay un aspecto en el que sí me afectó mucho el accidente de tráfico. Mi capacidad para mantenerme sano en el tiempo cayó mucho. Me he lesionado mucho más después del accidente y con más frecuencia. Y he bus-



Vida familiar

«Mi hija me ha liberado de la presión del atletismo. Cuando acaba, las medallas van al armario y te olvidas de ellas, pero tu familia, el amor... eso es algo real» cado otros métodos de entrenamiento, con menos intensidad, menos estrés. A nivel de salud, esto ha sido un viaje muy largo: no cabe en esta entrevista.

- -¿Qué planes tiene para 2025?
- —No tengo planes para el ano que viene
- -¿Por qué?
- --Porque hace un año nació mi hija. Con los de mi mujer tenemos tres niños en casa. Mi prioridad ahora es encontrar una vía sostenible para que mi familia esté bien, en todos los sentidos. Yo en este momento no puedo llamarme deportista profesional. Ahora quiero buscar trabajo. Y dedicar el tiempo restante a mi familia. Y si sobra, tiempo para el atletismo
- -¿Qué tipo de trabajo se plantea buscar?
- —No lo sé Me han gustado mucho las conferencias que he estado dando, muy centradas en la motivación, las he disfrutado. Es posible que me enfoque por ahí. Creo que tengo conocimientos y experiencias que aportar. Me gusta buscar mi propio horizonte. El camino se abrirá por sí solo.
- —Quizá se plantea a partir de ahora practicar un atletismo más amateur, con menos dedicación.
- —No. Eso nunca. Soy muy competitivo.
  —¿Usted ha mostrado siempre una vertiente muy espiritual. ¿Sigue interesado en el taoismo?
- -No, ya no estoy ahi. Son textos que analicé mucho, me afectaron Integré lo que me pareció útil. Ahora estoy tocando tierra, en una fase lo más terrenal posible. Tener una hija y una famiha. El enfoque ha cambiado: ese lado espiritual ocupa ahora un segundo plano. Mi hija me ha dado mucha perspectiva, me ha enseñado la importancia de valorario cuando estás bien. Mi hija tambien me ha liberado de la presion del atletismo. Esto lo hablé con Adel Mechaal, cuando todo esto termina, las medallas se van al armano y te olvidas de ellas. Pero tu familia, tu gente, el amor .. eso es algo real. Es lo importante. En la vida tienes que invertir en eso.
- —¿Como se definiría desde el punto de vista religioso?
- —No soy religioso. No sigo ningun dogma. He buscado evidencias para mi razon de vivir, con mi propia experiencia, con la experiencia de otros y buscando la sabiduría a través de mis propias manos. No soy dogmático de ninguna religión. Soy espiritual.
- -¿Qué echa de menos de cuando vivía en Estados Unidos?
- —Los otoños. Aquellos otoños tan colondos de Nueva York.
- -¿Va a ver los Juegos?
- —¡Claro! me encanta el atletismo y quiero disfrutarlo. Quiero ver a los españoles. En realidad, los que compiten allí
  nos van a representar a los que hemos
  querido clasificarnos para Paris, hemos
  hecho el ciclo olimpico, la Olimpiada,
  pero hemos tenido problemas y no hemos conseguido llegar hasta alli. Los de
  Tokio no los vi porque quedé muy frustrado al no poder ir tampoco.
- -¿Qué fue de aquel documental que estaban filmando sobre su vida?
- —Han estado cinco años grabándome. Se estrena el día 31. En Movistar+

### HORÓSCOPO

Piensas demasiado en cosas ne gativas crees que te preparas para lo peor pero asi lo que puedes conseguir es atraer lo que no quieres que llegue.

Tauro 20-IV al 20-V)

Vives unos dias de sensibilidad extrema en los que todo lo que pasa a tu alrededor le afecta. Eso es una fuente de con-Unuos roces, Moderate,

### Geminis 21 V av 20-V b

No permitas que los problemas económicos influyan en qui relación familiar. y sentimental. Se trata de un bache temporal que conseguirás levantar

No estas en tu mejor momento de forma y aunque los problemas de salud no son graves, tu organismo necesita más descargo y cuidados de lo habitual.

(2)-VII al 22-VIII) Ante la menor duda, no te decidas por la opción mas armesigada, los astros no respa dan opciones aventuradas en estos

dias. le conviene la calma-

La sensación de paz y tranqual dad que percibes es soso aparente y sobre todo elimera. Los problemas no tardaran en be-

### Libra

Marchas a demastaga velocidad en tu vida, tienes que frenar un poco o esposible que te encuentres con algo que teobigue a haceric en seco-

### Escorpio

Commenzan a tomar forma proyectos en el terreno economico, que le permitiram un notable desahogo. Con poco esfuerzo. obtendras mucha rentam idad.

### Sagitario

Tienes mucho que aprender de las personas que te rodean, no puedes seguir comportandote de una manera tan soberbia. como hasta la fecha-

### Capricornio

Nadie pone en diala tu ambición ni siquiera tus superiores, pero en los ultimos tiempos has dejado un poco de lado tus: proyectos por razones personales

### - Acuario

Te comportas como un niño en ciertas situaciones que te superan y reacciones de forma infantil porque no eres capazde enfrentarte a esas realidades.

Te sobran fuerzas para ayudar a los que te necesitan y además disfrutas haciéndoto tu energia interior te hace crecer-

mucho en el aspecto humano







|      |                                                                      |                                                                                          | *Condiciones meteorologicas                                                                  | प्रकार एक                                                                                                                                              | war achr                                                                                                                                                                                | odades ai aur libre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| da . |                                                                      |                                                                                          |                                                                                              | T min                                                                                                                                                  | Tmax                                                                                                                                                                                    | I/m" km h<br>Lhivia Nom o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15.4 | 1                                                                    | 0                                                                                        | Murya                                                                                        | 25 0                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 23 a | Na                                                                   | U                                                                                        | Oviedo                                                                                       | 13.5                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                                                       | CI CI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14.7 | 10.00                                                                | $\alpha$                                                                                 | Palencia                                                                                     | 13.1                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         | (1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16 a | 11.4                                                                 | 0                                                                                        | Palma                                                                                        | 25.8                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 170  | illion fri                                                           | 0                                                                                        | Pampiona                                                                                     | 121                                                                                                                                                    | -3                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 20.6 | 4                                                                    | 0                                                                                        | 5an Sebastian                                                                                | 178                                                                                                                                                    | . 44                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11.0 | 2004                                                                 | 0                                                                                        | Santander                                                                                    | 16.0                                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14.2 | A 1                                                                  | 0                                                                                        | Sevada                                                                                       | 175                                                                                                                                                    | 41                                                                                                                                                                                      | o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 15.6 | Or J                                                                 | 0                                                                                        | Valencia                                                                                     | 25.5                                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 225  | . N                                                                  | 0                                                                                        | Zaragoza                                                                                     | 18.3                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | 15.4<br>23.5<br>14.7<br>16.2<br>17.0<br>20.6<br>11.0<br>14.2<br>15.6 | 15.4 1<br>21 3 24<br>14.7 25<br>16.2 25<br>17.0 25<br>11.0 25<br>14.2 25<br>15.6 25<br>1 | 15.4 1 0 23 a 54 0 14.7 mm 0 16 a 170 mm 0 20.6 mm 0 20.6 mm 0 11.0 mm 0 14.2 mm 0 15.6 mm 0 | 15.4 1 0 Murcia  215 Ma 0 Oviedo  14.7 Ma 0 Palencia  16.2 Ma 0 Palma  27.0 Ma 0 Pampiona  20.6 M 0 San Sebastian  11.0 M 0 Sevilla  15.6 M 0 Valencia | 15.4 1 0 Murcia 25.0 215 No 0 Oviedo 13.5 14.7 No 0 Palencia 13.1 16.2 No 0 Palma 25.8 17.0 No 0 Pampiona 12.1 20.6 N 0 San Sebastian 17.8 11.0 N 0 Sevilla 17.5 15.6 N 0 Valencia 25.5 | 15.4 1 0 Murcia 25.0 21.5 No. 0 Oviedo 13.5 No. 14.7 No. 0 Palencia 13.1 No. 16.2 No. 0 Palma 25.8 No. 17.0 No. 0 Pampiona 12.1 No. 17.0 No. 0 San Sebastian 17.8 No. 17.0 No. 0 Santander 16.0 No. 17.5 |









Europa

Anderra

36/38"

Temperaturas

Landres

14/22

Mundo

8/17"

Temperaturas

Buenon Aires Niseva York

22/32"

En 1986, la centenaria calle contaba con 909 personas empadronadas. En 2024 ese número **se ha reducido hasta 577 censados.** Hoy no hay rastro de aquellos madrileños residentes. Sólo oficinas, despachos y pisos turísticos

### Los últimos de Gran Vía: «La avenida ha perdido su identidad»

ENIA GÓMEZ MADRID

i rastro queda de aque llas familias españolas que una vez habitaron los fastuosos edificios de la Gran Vía. Los madrileños que antaño conquistaron sus cielos neobarrocos han desaparecido. Las finas placas de buzón ya no albergan nombres y apelli dos. Tan solo numeros de apartamen tos, despachos, oficinas y agencias inmobiliarias. Pero de aquellos 'gatos' residentes ni gota. El ambiente hogareño que una vez inundó la estimada avenida es ahora un mero recuerdo. Así lo confirman los porteros y conserjes que yacen en sus casi ochenta portales, «Gran Via ha perdido su identi dad», coinciden

Antonio Muñoz lleva siendo guardés del numero 12 durante 22 años Desde los cinco ya habitaba las inmediaciones. Su tío, también portero --«un oficio en extinción», asegura-, vivía en el numero 6, donde pasó gran parte de su infancia. Ahora reside en el ático del edificio del que es guardián. Un piso de 50 metros cuadrados y 70 de terraza que «hoy valdria hasta dos millones de euros» Cuenta en conversación con este periódico que, debido a esto, ha vivido muchos de los cambios que han afectado a la calle, «Yo he contemplado la Gran Vía como barrio; con sus vi viendas familiares y sus plazas abarrotadas de niños. Las terrazas arrojaban tranquilidad y elegancia. Por entonces la Gran Via también era aquel paisaje tan tipico del verano espanol, con sus madres conversando charlatanas en las puertas de sus casas hasta bien entrada la madrugada. El cambio ha sido drástico», señala. Son recuerdos de mediados de los años setenta, cuando comcidió con Massiel y su «fuerte caracter», que buscaba un piso que habitar Entonces no habia porteros, sino serenos errantes.

Evoca el centinela una Gran Vía de ultramarinos, ferreterías, zapaterías, librerías y lavanderías, «Ya sabes, de negocios antiguos, comercios pequeños. Todo ha desaparecido. Ahora solo divisas tiendas de alimentación 24 ho-



Gonzalo Goiri frente al 62 de Gran Via, donde vivió su familia ISABEL PERMAN



Antonio Muñoz, portero del edificio numero 12 de Gran Via ISABEL PERMAN

ras». Una Gran Vía cercana, la misma que pedia sal al vecino. «Ahora se trata de una avenida fria, sin relación ni cordialidad entre sus vecinos»

Cuenta este abulense que en aquelia década el mismo numero 12 -que revela que, durante la Guerra Civil, albergaba un tanatono en su planta bajaestaba entero conformado por viviendas familiares que hoy son oficinas o «Pagábamos 100 euros por un piso de 500 metros cuadrados. Comenzaron a echarnos»

Un 36,8 por ciento de personas registradas en la calle son extranjeras



Vista general de la Gran Via en la actualidad (15ABF) PERMITY

pisos turísticos «que degradan la zona».
«Ya nadie vive en la Gran Vía». Para corroborarlo, este diario visita todos sus
vestíbulos en busca de algún privilegiado que aun resida -y sea propietario/a- en la apreciada vía. Pero es que
ni rastro.

Mismamente en el edificio Coliseum, situado en el número 78 y compuesto por diez plantas de viviendas, el conserje allí presente informa, a voz de pronto, de que tan solo queda una persona en la planta superior, y «es demasiado mayor». En el resto de portales, la situación es similar: «En el edificio viven unicamente un par de personas. Y ni siguiera se encuentran en estos momentos en la vivienda. El resto son pisos en alquiler».

Segun datos oficiales, existen 577 personas empadronadas en esta calle En 1986, año desde que existe registro digital del padrón municipal, eran 909 Esto supone una reducción del 36,5 por ciento de censados. Además, «el perfil de personas que se instalan como inquilinos en estos pisos también ha cambiado. Gran Vía se ha llenado de personas extranjeras», señala uno de los porteros que yace en el último tramo de la via. Es una realidad: las familias españolas han emigrado de la célebre arteria madrileña. De hecho, regresando a los datos anteriores, en 1986 tan sólo 23 personas -el 2,5 por ciento-, de las 909 empadronadas, pertenecían a otra nacionalidad. En 2024, de los 577 registrados, 223 personas son extranjeras -un 36,8 por ciento-

En el mismo edificio, un par de jóvenes latinoamericanos nos invita a pasar a su inmueble. Apenas llevan en MADRID 41



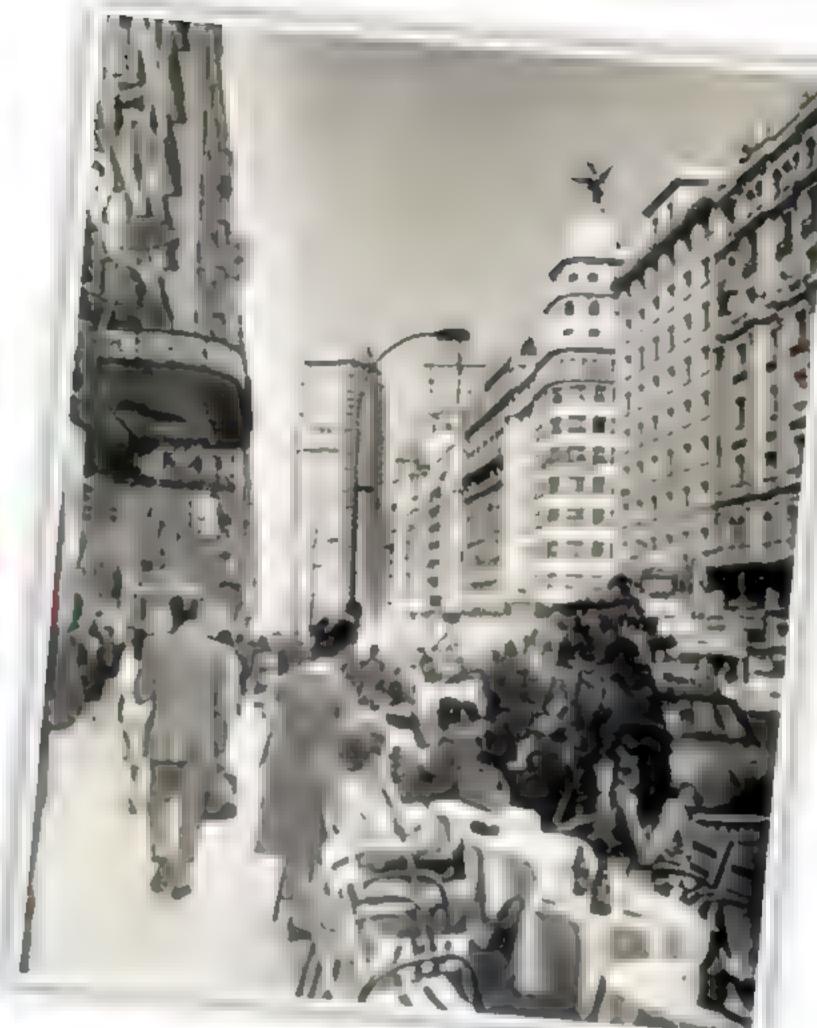

España dos meses. Las cajas de mudanza en los pasillos lo ratifica. Afirman que pretenden quedarse en la capital durante un largo tiempo. Minimo un año. La finca, por la que están pagando más de 2.000 euros mensuales, es amplia y luminosa. Frente al salón emerge una Gran Vía estival. Ambos expresan que anhelaban la avenida por ser «el epicentro de todo».

### Alquiler de renta antigua

La búsqueda de propietanos sigue. Hacia el cielo, carteles de 'se vende'. Esta pérdida de madrileños en la via se debe, entre otras, a que muchos de estos pisos que pueden observarse caminando eran alquileres de renta antigua. Es decir, todo contrato de alguiler firmado antes de 1985. Este tipo de contrata -hoy desaparecida- proporcionaba al arrendatario la posibilidad de un alquiler vitalicio que podía incluso heredarse. Con la regulación de la ley de arrendamientos urbanos en 1964 - que protegia en gran medida a los inquilinos por la dificultad que entonces existia de poder comprar una vivienda , estos contratos podian llegar a ser indefinidos e incrementar su renta era casi imposible -en muchas ocasiones eran acordados entre arrendador v arrendatario-. Dichos acuerdos duraban hasta que el inquilmo fallecía. Y. no obstante, sus familiares tenian la opción de poder subrogarlo hasta varias generaciones. Pero a medida que la Gran Via se modernizaba, los contratos dejaron de renovarse

A partir de 1985 se tomaron medidas para derogar la ley Y en 1994 se aprobaron diversas reformas con el objetivo de que este contrato comenzara a desaparecer. Así fue como se evapo-



Llegada de nuevos inquilinos a la popular avenida // ISABEL PERMITY

raron aquellas inmensas casas para convertirse en bufetes, «Era más lucrativo para la propiedad, hacer de un piso tres despachos», expresa Gonzalo Gorri, un joven de 37 años que se crió entre los pasillos racionalistas del número 62 de la popular avenida. Aquella «espectacular» finca fue durante 23 años su hogar. Hasta que en 2009 se vieron obligados a abandonaria. Se trataba de la casa de sus abuelos, el segundo izquierda. Entonces su tía abuela vivía en el quinto derecha del mismo bloque. Un número cuando menos familiar, «Tenía tres patios. El salón daba a la Gran Vía, frente al teatro Lope de Vega. Veías la televisión mientras escuchabas el bullicio de sus gentes. Sus muebles ocupaban verdaderas plazas de toros. Los pasillos eran tan largos y amphos que mi hermana aprendió en ellos a montar en bicicleta. ¡Hasta teníamos una campana para llamarnos de lo grande que era todo aquello!», detalla. Pero, apenado, expresa que «nos tuvimos que marchar»

### Una época pasada

"Quizás pagábamos 100 euros por un piso de, aproximadamente, 500 metros cuadrados en la Gran Vía. Entonces, cuando mi bisabuela lo arrendo por primera vez era mucho dinero Pero ahora no es correlativo. Como he dicho anteriormente, no es negocio para la propiedad. Así pues, comenzaron a echarnos. Empiezan quitándote la calefacción o poniéndote impedimentos para cambiar el inmobiliario. Te fuerzan a irte», cuenta Goiri mientras rememora aquella antigua banera con patas que tanto perduró y a la que tuvieron que «acomodarse»

«Hoy la Gran Vía no tiene identidad La joven de mil nombres ha perdido su glamur», arroja el madrileño, que

Terrazas, en septiembre de 1963, en la arteria madrileña // теорого макамио

señala que «la identidad la crean los vecinos». Con él coincide Muñoz, que sigue añorando aquella atmósfera infantil y juvenil de los años setenta. No obstante, afirma que la via también tuvo sus insanas épocas. Y que existen cosas peores que los turistas. Los ochenta fueron malos años –«si no los peores», como lanza un vecino que escucha de refilón la conversación- por la cantidad de droga que se movía alrededor: «Yo conocí la calle de Prim y del Almirante repletas de chaperos. Gracias a Dios eso también ha desaparecido».

### La llegada del colectivo LGTB

Uno de los cambios más bonitos que ha vivido el portero, asegura, fue la llegada, a principio de los años noventa, de la comunidad LGTB al barrio. Entonces en la zona de Chueca, sobre todo, «existia mucha delincuencia». «Los comercios tradicionales comenzaron a cerrar y no se volvía a abrir ningun otro establecimiento. El barrio se vino abajo». Cuenta que entonces existian muchas buhardillas vetustas «que no valían prácticamente nada» al ser edificios que no poseian siquiera ascensores. Fueron personas del colectivo las que limpiaron el barrio y revalonzaron este tipo de viviendas. Los inmuebles que hoy encuentras por 100.000 euros, ellos los compraron por 20 000», explica.

Aunque durante la visita observamos una ligera tendencia a la Gran Vía pasada, porteros y exhabitantes valoran la avenida: «Seguiria viviendo aquí. Tendemos a volver donde hemos sido felices» JEEVES, 181 DE JULIO DE 2024 ABC

### Los nuevos incentivos fiscales a la vivienda ahorrarán 118 millones

 El Gobierno regional envía la ley a la Asamblea para su debate y votación

MARIANO CALLEJA MADRID

Cerca de medio millon de madrileños podrán beneficiarse de los nuevos incentivos fiscales a la vivienda que aprobó ayer el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, y que supondrán un ahorro de 118 millones de euros anuales tanto para la compra como el alquiler de una casa. El Consejo de Gobierno dio luz verde así al proyecto de ley de nuevas deducciones y bonificaciones para facilitar el acceso a una vivienda, que, segun los planes del Ejecutivo regional, entrarán en vigor este año para su aplicación en la próxima campaña del impuesto de la renta.

El texto legal se envía ahora a la Asamblea de Madrid para su tramitación parlamentaria. El Parlamento regional se encuentra en periodo inhabil durante los meses de julio y agosto. A la vuelta del verano, en sepuembre, retomará su actividad con el debate sobre el estado de la región (los días 12 y 13) y será en las semanas posteriores, previsiblemente, cuando debata por primera vez esta nueva ley de bonificaciones fiscales para la vivienda, aunque el PP no tendrá ningun problema para sacarla adelante por su mayoria absoluta.

La iniciativa, vinculada al Pacto Regional por la Vivienda, se registrará esta misma semana en la Asamblea. La futura ley está en su práctica totalidad asociada al IRPF, con cuatro rebajas en este impuesto. La primera de ellas supondrá un ahorro de 1.000 euros por el arrendamiento de viviendas vacías, y se la podrán aplicar los pequeños propietarios que firmen contratos de, al menos, tres años. Cerca de 20 000 beneficiarios podran ahorrarse 20 millones de euros, según la estimación de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, que dirige Rocío Albert.

La segunda pretende amortiguar el incremento de las cuotas de préstamos variables por la subida de tipos tomando como referencia el euríbor a diciembre de 2022, con un limite de 300 euros y siempre que se trate de la vivienda habitual. Esta no debe haber costado más de 390.000 euros y la renta familiar per capita no superar los 30 930 euros. Alcanzará a 450 000 hipotecados y la reducción para sus beneficiarios será de 90 millones.

Además, con el objetivo de combatir la despoblación de los municipios rurales (los que tienen menos de 2.500 habitantes), y para ayudar a los menores de 35 años a que cambien allí su residencia habitual, podrán deducirse 1.000 euros, independientemente de que compren o alquilen una vivienda.

Los jóvenes que adquieran una vivienda para establecerse de forma permanente en uno de estos pueblos se podrán deducir el 10 por ciento del precio, con un límite anual de 1.546 euros, durante diez ejercicios fiscales. En este caso se calcula que puedan beneficiarse 1.200 ciudadanos con un ahorro de 1,2 millones

A ello podrán sumar una bonificación adicional del cien por cien en los impuestos de Transmisiones Patrimoniales en caso de adquisición de vivienda de segunda mano, y de Actos Jurídicos Documentados para vivienda nueva. El impacto previsto es de 7 millones de euros en ahorro para los madrileños.

### Mil millones para Madrid

Tras el Consejo de Gobierno, el portavoz, Miguel Ángel García, acusó al jefe del Ejecutivo, Pedro Sanchez, de «asfixiar financieramente» a las comunidades que, como Madrid, actúan como contrapeso de La Moncloa. El portavoz denunció que el Gobierno de España «sigue sin actualizar las entregas a cuenta para el año 2024», es decir, «los impuestos que recauda el Gobierno central en nombre de las comunidades autónomas y con los que se financia los servicios publicos esenciales, como la sanidad, la educación o los servicios sociales». Según señaló, en julio debería haber aportado 728 millones de euros más de lo que ha recibido la Comunidad. Además, aseguró que el Gobierno adeuda otros 270 millones a Madrid por la atención a la dependencia.



Isabel Diaz Ayuso, durante la visita a una promoción del Plan Vive de alquiler en Tres Cantos // ABC

### DISTINCIÓN INTERNACIONAL

### Ayuso premia a la selección de fútbol por su talento y sacrificio

M. CALLEJA MADRID

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso decidió ayer, en su reunión semanal habitual, conceder el Premio Internacional del Deporte a la selección española de futbol «por unir a todo un país con sus valores de equipo, esfuerzo y sacrificio» para lograr el título de campeones de la Eurocopa por cuarta vez en su historia.

El Premio Internacional del Deporte de la Comunidad de Madrid, instituido en 2008, se otorga para reconocer los méritos de personas e instituciones de relevancia internacional en el campo del deporte. En 2010, el Gobierno autonómico concedió la Medalla de Oro a la selección y la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo a su seleccionador en ese momento, Vicente del Bosque

En este caso, se entrega al combinado nacional «que ha destacado por su categoría humana» bajo las órdenes del entrenador, Luis de la Fuente, «mezclando a la perfección la juventud y veterania de sus jugadores con el talento y entrega». «Durante la Eurocopa 2024, ha ganado todos sus partidos desplegando un gran nivel y juego», señaló la Comunidad de Madrid.

La selección española suma de esta manera su nombre al palmarés de los Premios Internacionales del Deporte de la Comunidad de Madrid, galardon que en sus 16 años de trayectoria han recibido grandes figuras como el tenista Rafael Nadal (2008), el jugador de baloncesto Pau Gasol (2009), el piloto y campeon del mundo de Formula 1 Fernando Alonso (2011) o los futbolistas de La Quinta del Buitre (2022), entre otros.

El Gobierno regional madrileño quiere reconocer así la «gesta» de una selección que ha jugado cinco finales de
la Eurocopa y se ha proclamado campeona en las ediciones de 1964 -celebrada en el estadio Santiago Bernabéu
de Madrid-, 2008, 2012 y 2024. Su mayor título cosechado hasta ahora fue
el Mundial de Sudafrica 2010 y la Liga
de las Naciones conseguida en 2023, el
ultimo antes de esta Eurocopa.

El Premio Internacional del Deporte será entregado a la seleccion española de futbol por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una ceremonia que se celebrará próximamente en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno autonómico de Madrid. ABC JUEVES, 18 DE JULIO DE 2024



El 'skyline' de Madrid, durante un episodio de calima // AFP

### La capital activa el nivel de alto riesgo por altas temperaturas ante máximas de 40 °C

 El ayuntamiento refuerza la atención a personas vulnerables y cierra zonas del Retiro

C. DE QUIROGA MADRID

La capital activó ayer el nivel 2 de alerta. El máximo que se puede adoptar, el umbral de alto riesgo que mantiene a la ciudad prevenida por las altas 
temperaturas. La Agencia Estatal de 
Meteorología (Aemet) prevé para hoy 
y mañana que el termómetro roce los 
40 °C y el Ayuntamiento de Madrid se 
ha preparado. La vicealcaldesa, Inma 
Sanz, comunicó ayer ese nivel 2 de 
alerta, tambien el aviso amarillo que 
permaneció operativo todo el dia, hasta las 21 horas, y que cierra algunas 
zonas del Retiro que pueden ser peligrosas por la caída de ramas.

La activación de esta alerta pertenece al protocolo municipal de actuación frente a olas de calor, una bateria de medidas que el Gobierno de Jose Luis Martinez-Almeida perfeccionó el pasado mayo. El documento, de 40 paginas, incluye zonas de agua (desde los chorros de la playa de Arganzuela hasta el nebulizador de plaza de España), una red de 300 edificios publicos como refugios climáticos (con aire acondicionado y actividades programadas) y medidas de protección laboral desde que, en el verano de 2022, José Antonio Gonzalez falleciera a los 60 años por un golpe de calor mientras limpiaba una calle de Vallecas.

«Es muy importante, sobre todo, trasladar una serie de recomendaciones a los ciudadanos. Nosotros, por supuesto, con todos nuestros dispositivos, en cuanto al personal que trabaja para el Ayuntamiento de Madrid y también en cuanto a las personas mayores, les damos una sene de pautas a través de los servicios de teleasistencia y de ayuda a domicilio», destacó ayer Sanz, también portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias. El nivel 2 de alerta contempla una campaña especifica para la población vulnerable: información a los mayores y sus cuidadores, por un lado, e intervención directa a las personas sin hogar y otros perfiles en riesgo

### Servicios y parques en alerta

Los servicios de emergencias, desde los Bomberos hasta los equipos de calle de Samur Social, están preparados para cualquier urgencia, aseguró la vicealcaldesa, que reconoció que estos días serán «complicados». Los consejos básicos: evitar salir a la calle y tomar el sol en las horas centrales del día, buena hidratación, cuidar especialmente de mayores y menores y, ante cualquier señal de golpe de calor, avisar a los servicios médicos.

Los parques son refugios climáticos para los periodos más calurosos, sin embargo, es probable que algunas zonas estén vetadas. El aviso amarillo, en concreto, clausura ciertos puntos del Retiro y los Jardines de Cecilio Rodriguez para evitar accidentes por el fenómeno conocido como 'summer branch drop', la rotura de grandes ramas en árboles sanos por altas temperaturas.

### Madrid multiplica por 14 la cantidad de ropa usada recogida: 2.718 toneladas durante 2023

 El nuevo contrato entró en vigor en 2022 con 1.342 nuevos contenedores de textil

C. D. Q. MADRID

La cifra se ha disparado en apenas un ano. En 2022, el Ayuntamiento de Madrid recogió 188 toneladas de ropa usada; en 2023, la cifra se multiplicó por 14.4. Es decir, 2.718 toneladas de prendas de segunda mano recopiladas por el servicio municipal para reciclaje. Solo en el primer trimestre de este año, el dato asciende a 652 toneladas. Estos numeros se explican por el nuevo contrato de 'contenenzacion', recogida y transporte de residuos, que entró en vigor en 2022 y ha distribuido por la ciudad 1.342 contenedores específicos para textil

El Area de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad ha instalado estos nuevos cubos en los 21 distritos: el que más tiene, Carabanchel, suma 98 puntos de recogida, y el que menos. Barajas, con 20. Son contenedores más pequeños y compactos que los anteriores, y se colocan junto a otros de recogida de vidrio y papel, aunque la ropa y calzado también se pueden depositar en los puntos limpios (fijos y móviles) de la urbe

El ayuntamiento calcula que el 15% del material recogido -las prendas en buen estado- se reutiliza; con las cifras de 2023, eso significa que unas 407 toneladas de ropa tienen una segunda vida, normalmente, a través de su venta en comercios específicos. La

mitad se destina a reciclaje del material textil para confeccionar nuevas prendas. El resto son prendas cuyos materiales se aprovechan para otros usos, por ejemplo, aislantes

MADRID 43

El destino de estas prendas lo deciden entidades de economía social ligadas a la gestión de residuos y a la inserción laboral de personas con perfiles de baja empleabilidad. El consistorio tambien apuesta por la reutilización de prendas mediante acciones de sensibilización en los mercadillos madrileños. Ayer, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, visitó el de la avenida de Felipe II, en el distrito de Salamanca, uno de los bazares donde se ha puesto en marcha una campaña municipal sobre el reciclaie de ropa usada

### Educar para reciclar

El departamento de Educación Ambiental del ayuntamiento empezó a informar y sensibilizar en mercadillos y centros universitarios el pasado abril. «La finalidad es doble enseñar a la población a separar adecuadamente los residuos textiles y aumentar la utilización de los contenedores destinados a este fin», informan desde la concejalta.

Durante ocho meses, de abril al próximo diciembre, tres educadores ambientales se encargan de formar a la ciudadania en los mercadillos, realizan encuestas previas sobre los conocimientos y hábitos de reciclaje de textil e involucran a las personas en juegos que ayudan a promover esas acciones sostenibles. El publico diana de estas formaciones son los jóvenes, acostumbrados a la moda rápida.

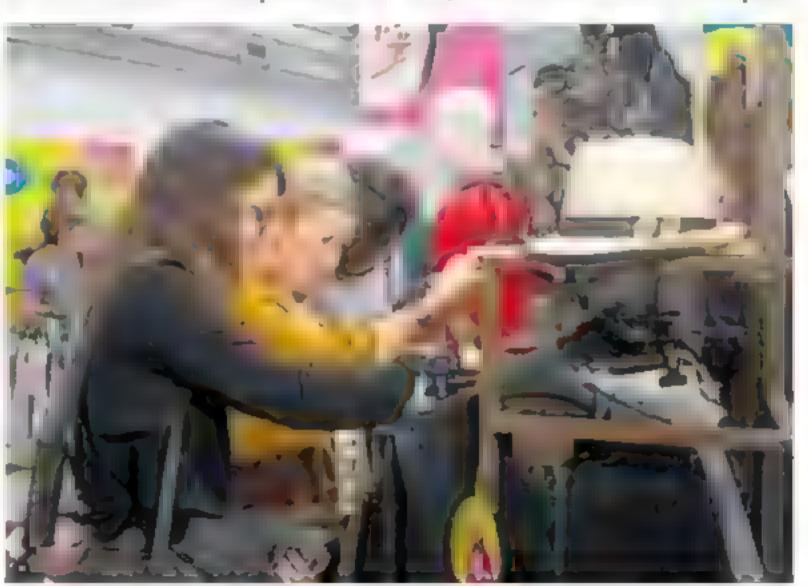

Mujeres en un mercadillo de segunda mano de Cáritas // ISABEL PERMUY

I 1 MADRID

### Cazan a un delincuente tras lanzar un objeto a la Embajada de EE.UU.

► El detenido, de 23 años, estaba siendo buscado por apuñalar el fin de semana a dos personas en Ciempozuelos

ALBA GARCÍA MADRID

La localidad madrileña de Ciempozuelos presenció el pasado fin de semana dos apuñalamientos, acciones que han puesto en alerta social a sus habitantes y a toda la región. Ahora, tres dias después, ya pueden respirar más tranquilos

En la mañana del martes, el presunto autor de estos hechos delictivos fue detenido ante la Embajada de Estados Unidos tras lanzar un elemento metálico al interior del recinto. Una vez identificado, los agentes descubrieron que estaba siendo buscado en la zona sur de Madrid por las mencionadas agresiones con arma blanca.

Los hechos comenzaron el pasado viernes, sobre las 15.20 horas, cuando se informó de que una persona habia sido apuñalada y trasladada al centro de salud de la localidad. Tras esto, la Guardia Civil y la Policía Local activaron un dispositivo para la detención del agresor.

Sobre las 19 00 horas, los servicios de emergencias recibieron otro aviso de que un joven de 20 años estaba sangrando en la calle San Sebastián de la localidad, tras ser atacado con un arma blanca. Hasta el lugar se desplazaron sanitarios del Summa 112 y una UVI móvil para atender al varón, que presentaba al menos una herida a la altura del abdomen. Así, fue trasladado e ingresado en el Hospital 12 de Octubre con pronóstico grave.

### Detenido tras un ataque

Pero no fue hasta el martes cuando los agentes de la Unidad de Protección y Seguridad, que prestan sus servicios en la Embajada de Estados Unidos, identificaron a un individuo que arrojó un objeto metálico dentro del recinto, Una vez verificada su identidad, se comprobó que tenía un señalamiento por los citados acuchillamientos de Ciempozuelos

De inmediato, contactaron con la Guardia Civil de dicho municipio, y el Equipo de Policía Judicial de Valdemoro se hizo cargo del detenido. El presunto autor, de 23 años de edad, tiene antecedentes y ya era un viejo conocido por sus actividades relacionadas con el lumpen en el pueblo, al ser un delincuente habitual. Se enfrenta a acusaciones por delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones y quebrantamiento de medidas cautelares

De hecho, la alcaldesa de Ciempozuelos, Raquel Jimeno, se manifestó así en sus redes sociales en relación al asunto: «Lamentablemente, como otros delincuentes habituales del municipio que todos conocemos y de los que estamos hartos, detenerles una y otra vez no sirve de mucho si no hay nada muy grave. Con un trabajo eficaz de Policia Local y Guardia Civil, la justicia es verdaderamente frustrante en este aspecto»

### Apuñalamiento en Vallecas

El pasado fin de semana, un joven de 23 años también fue apuñalado en el distrito de Puente de Vallecas. La víctima recibió sobre las 12 horas al menos siete puñaladas mientras caminaba con su pareja a la altura del número 10 de la calle de María Encinas
Cuando llegaron los sanitarios del Samur-Protección Civil, hallaron al varón con «multiples heridas por arma
blanca, al menos cuatro en el tórax y
tres en la zona lumbar», y «bajo nivel
de conciencia». Una de las heridas del
tórax le afectó al pulmón, lo que le llegó a generar un neumotórax, según
los profesionales que lo atendieron

Tras ser intubado, los facultativos del Samur lo trasladaron con pronostico grave al Hospital 12 de Octubre El arma empleada fue localizada en un contenedor de cartón a unas calles del lugar de los hechos. La Policía Nacional investiga los casos para dar caza al agresor.

### Arrestada por robar 3.000 'rascas' de la ONCE a empleados

La Guardia Civil ha detenido a una mujer de 40 años que se hacia amiga de empleados de la ONCE para robarles cientos de 'rascas', con los que logro cobrar mas de 11.002 euros en premios, informó ayer una portavoz de la Comandancia de Madrid. La denuncia de uno de los vendedores abrió la investigación, y esa víctima aportó datos que permitieron identificar a la presunta autora. La muier generaba relaciones de confianza con los dependientes de la ONCE hasta que lograba distraerles y sustraer sus cupones. Desde mayo consiguió más de 3.000 boletos, de los que 822 resultaron premiados.



Entrada a la Embajada de Estados Unidos en Madrid // TANTA SIEIRA

### POLICÍA NACIONAL

### Detenido el hombre que prendió fuego a tres personas en Vallecas

C. HIDALGO MADRID

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de la agresión con un liquido acelerante a tres personas en la calle Carlos Aurioles, en Puente de Vallecas.

Los hechos ocurrieron el pasado 6 de julio cuando este sujeto se acercó sin mediar palabra a un grupo de varones y les roció con un líquido para a continuación prenderles fuego con un mechero. Joselito, Jonathan y Mi-

guel sufrieron quemaduras de diversa consideración; y un cuarto individuo consiguió huir corriendo.

El Samur-Protección Civil los atendió en el lugar de los hechos, muy cerca de la estación de Cercanias de Entrevías, y trasladó al más grave a la Unidad de Quemados del hospital de La Paz. Los agentes, con la descripción aportada por los lesionados, hicieron varias batidas por las calles colindantes, en busca del sospechoso, sin éxito. Las víctimas coincidieron en que no conocían de nada al atacante; eso sí, uno de ellos afirmo que lo habia visto en ocasiones antenores por la zona, pero que jamás habian cruzado una palabra

Con todo, los policias visionaron las camaras de videovigilancia del barrio, para dar con la sucesión de hechos y establecer una cronología; y, por supuesto, identificar al sujeto, ahora ya detenido.

Otro abordaje de la investigación ha consistido en esclarecer si realmente los unos y el otro no se conocían de nada e incluso no se descarta que hubiesen tenido algún pleito previo que desembocara en esta venganza que bien pudo ser fatal

## Dos días de teatro en el Museo del Prado

La pieza 'Bredá: un dedo que apunta a un mapa' podrá verse hoy y mañana

NACHO SERRANO MADRID

¿Qué pensaba Calderón de la Barca de la guerra? Esa y otras preguntas igualmente sugerentes transitan la línea argumental de 'Bredá: un dedo que apunta a un mapa', la representación teatral que podrá verse hoy y maña na, a las siete de la tarde, en el Museo del Prado. Todo, gracias al apoyo de la Fundación Carlos de Amberes, al Instituto de Teatro de la Universidad Complutense de Madrid y al programa 'El Salón de Reinos a escena, en referencia al salón del Palacio del Buen Retiro que ilustra los acontecimientos de la rendición de Breda que inmortalizó Velázquez en su famoso cuadro 'Las lanzas'

Contando con la versión y la dirección de escena de José María Esbec, se trata de un comentario contemporaneo y especular a 'El sitio de Bredá', de Calderón de la Barca. La obra del bardo madrileño gira en torno al asedio que tuvo lugar en 1625, durante el transcurso de la Guerra europea de los Treinta Años y de la Guerra de los Ochenta Años en Flandes, y en este espectáculo, además de los fragmentos del texto calderoniano, se incluyen otros de creación propia generados a lo largo del proceso de trabajo.

«Nuestra obra tendrá, fundamentalmente, dos lineas dramáticas, a saber, la que se vertebra a partir del personaje de Spinola, verdadero héroe de la contienda belica, y la de Flora, la voz más humana -por cierto, femeninaque Calderón proyecta en su pieza», explica Esbec, quien asegura que «no hay que ser muy avezado para ver que tanto Spinola como Flora fundamentan sus acciones en la toma de decisiones. La tragedia sobrevuela como estrellas convertidas en arcabuces hasta que se revela el 'fatum', o sea, el destino inexorable: la imposibilidad de dar tregua al deseo de los dioses por conducirte al horror»

¿Qué se conquista cuando se conquista? ¿Se conquista dignidad? ¿Se conquistan cuerpos? ¿Cuerpos muertos? ¿Tierra...? ¿Qué es tener más tierra? ¿Y qué hay de la dignidad de los cuerpos? De los muertos y de los vivos. ¿Qué papel cumple el Estado? ¿Cómo se traza la relación entre el poder y el pueblo? ¿Cómo se gestiona la toma de decisiones? ¿Es la paz únicamente ausencia de guerra? «Todas estas cuestiones axiales y preguntas sin respuesta se dan cita en nuestra propuesta, que hace evidente que el tea-

La puesta en escena de la obra se orienta hacia la plasticidad con una narrativa visual cercana a la instalación



Representación en 2021, ante el cuadro de Velazquez, de la obra 'Soldado' - 12-

tro no es lugar para certidumbres», reflexiona Esbec

Tal y como explica el director, actual gerente del Teatro Principal de Zamora, «Calderón se deja adivinar al final de su obra cuando arroja los versos que vienen: "Y con esto se da fin/al Sitio, donde no puede/ mostrarse mas quien ha escrito/ obligado a tantas leyes". Quizá el autor, con estas palabras, quiera desvelar que no ha podido expresarse como hubiera quendo. Sobre todo en lo concerniente a la guerra»

La puesta en escena para 'Breda un dedo que apunta a un mapa' se orienta hacia la plasticidad y una narrativa visual cercana a la instalación «Quizá pueda remitirnos al estudio de un arquitecto o de un pintor», describe Esbec. «La dramaturgia se enclavija en dos planos yuxtapuestos, esto es, por un lado, la trama calderoniana y, por otro, una dramaturgia contemporánea que funciona como retrato especular. Para retratarla, apelaremos a un espacio diáfano, orientado a las convenciones, al juego y al valor polisémico de la escenografia con el fin de unir estas dos tramas separadas por el arco secular. El metal y el cristal son elementos que tendrán presencia en la puesta en escena puesto que su narrativa nos conduce a los temas centrales de la obra. El espacio luminico pondrá de relieve la distinción de los dos mundos expresados en la pieza, así como la sintomatologia belica que se desprende de los Estados en pugna»

### TUS ANUNCIOS

Publique sus assuncios en ABC per teléfene 902334556, for 913204629/913399051 y en america web www.tusanunclos.com



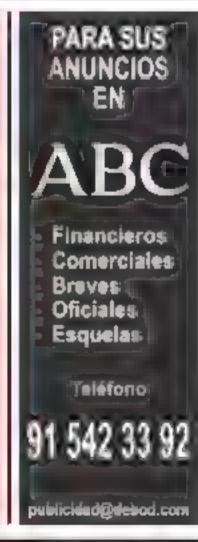

ANUNCIOS ABC

91 542 33 92 \*

AGENCIA OFICIAL (consultar horario oficina) publicidad@debod.com DEBOD

c/ Ventura Rodriguez, 13. 1º 28008 MADRID 91 540 03 03 - 900 11 12 10

### MADRID

### ARTISTIC METROPOL c/ Cigarreras, 6, Tel. 915 272 792

Web. www.artisticmetropoles

De naturaleza violenta, 18.00 22 00 De naturaleza violenta V.O.S.E. 16.15 (8.00 22.00 Filera) de temporada V.O.S.E. 16.00. La última sesión de Freud. 18 00 La última sesión de Freud V.O.S E. 22.00 Third Week V.O.S.E. 2015.

#### AUTOCINE MADRID

c/ de la Isla de Java, 2. Tel: 675 744

Web\_www.ticketea.com

Del revés 2 (Inside Out 2), 22 10

### CALLAD

Pl. Callan, 3, Tel. 902 221 622 Web reservoentradas.com

Del revés 2 (Inside Out 2), 20 t5. Fly. Me to the Moon, 22 15 Gru 4, mt. villano favorito, 18.15 Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda. 15 00 18.00 - 20 00 22 00

#### CAPITOL

Gran Via, 4t Tel. 915 222 229 Web. capitolgranina.com

Fly Me to the Moon, 21 45, Gru 4, mt. villano favorito, 16 00 19 00 Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda, 16.00 - 19.00 - 22.00

#### CINE DORÉ FILMOTECA **FSPANOLA**

c/ Santa Isabel, J. Tel. 913 691 125

www.mcu.es/jsp/plantilia\_wai.jsp^id <sup>2</sup>4& алеа в пе-

La noche de los girasoles V.O.S.E. 20 30

### CINES EMBAJADORES Web reservaentradas com

Bikeriders. La ley del asfalto VO.S.E 22 to Del rever 2 (Inside Out 2), 1745 [9 00, Kinds of Kindness V.O.S.E. 21-45. Nuestro dia V.O.S.E. 1715. Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda V.O.S.E. 17.10 19.45 22.10 Perce Resso VOSE 19 10 21 10

### CINESA LA GAVIA 3D

c/ del Airo del Retiro, s/n. Tel. 902 333

Web cinesales

Bikeridera, La fey del astalto, 21.35 Del revés 2 (Inside Out 2), 16 10 1700 1830 1925 21:00 Fly Me to the Moon, 16.25 - 19.35 Gra 4, ma villano favorito, 15.45 | 16.40 | 18.00 19 to 20 25 Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda, 15.45. 16 45 17 30 18 15 19 15 20 00 20.45 21.45 22.25 Strangers Capitulo 1, 22,30, Twisters, 16,00 1745 19 00 20 45 21 45 22 00 Lin lugar tranquillo: Din t. 22.45

### CINESA LAS ROSAS

au Guadongara, 2. Tel. 902 333 231 Web, cinesales

Del revés 2 (inside Out 2), (6.10) 1700 Ib.35 21 00 Fly Me to the Moon, 1855 2215 Gru 4, mi villano favorito, 35.45 16.35 18.05 20 25 Padre no hay más que uno 4. Campanas de boda, 15.45 | 16.45 | 2700 1815 1915 2000 2045 21.45 22.30 Strangers, Capitulo L. 19.30 Twisters, 16.00 19.00 21.40 22.00 Un lugar tranquilo. Dia L 22.45

### CINESA MANOTERAS

au de Manoteras, 40. Tel. 902 100 N-C2

Web cinesales

Bikeridera. La fey del asfalto. 21.10 Casa en Hamas, 1715. De naturaleza violenta, 2015 | 2245 Del revés 2 (faside Out 2), 16 00 - 17.00 | 18.25 48 45 19 25 20 50 21 55 El barco del amor 16 05 19 40 22 15 El castillo ambulante. £5 50 Fast Charlte, 1745 19.55 22.30 Fly Me to the Moon, 16.25 19.20 22.15 Gru 4, mi villano favorito. 15 45 16 10 16 45 18 10 19 10 20 35 -21.35 Horizon: An American Saga Capitolo 1, 15 50, Kinds of Kindness, 18 40 Nuestro momento perfecto. 1715 22.10. Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda. 15.45 16.20 16.45 17.30 18.15 18.50 19.15 20.00 - 20.45 21.20 -21 45 22 30. Simple como Sylvain. 16.30 19.10 2) 45 Strangers. Capítolo 1, 22,20 Twisters, 15 45 46 00 1740 1830 1900 2040 21.30 - 22.00. Un higar tranquilo: Dia 1, 19.50

### CINESA MENDEZ ALVARO

c/ Acamto, 2 Tel: 9t.2100 842 Web cinesales

Bad Boys: Ride or Die, 17.30 flikeriders. La ley del asfalto. 22.35. Del reves 2 (foside Out 2): 16:00 6.30 1700 (8.30 (9.35 2) 00 E castillo ambulante, 1905 Fast Chartie, 2015 22.25. Fly Me to the Moon, 16.05 19.10 22.10 Gru 4, m1 villano favorito, 15.45 - 17.20 | 18.00 19.30 - 20.20 - 21.15. Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda. 45 45 16 45 17 30 18 15 19 15 20 00 - 20 45 21 45 22.30 Simple como Sylvain. 19 15 22.15. Strangers: Capitulo 1, 16.35 21.50. Twisters (5.45 | 16.00 | 16.50 | 17.45 48 4G 19 00 19 45 26 40 21 3G 22 00 22.30 Un lugar tranquilo:

#### CINESA PRINCIPE PIO P' de la Florida, s/n. Tel. 902 331 231 Web conesales

Dia 1, 1735 1850 2215

Del reves 2 (Inside Out 2), 16 00 18.30 Fly Me to the Moon, 17.00 Gru-4, mi villano favorito. 15.45 - 18.00 20.25 Padre no hay más que uno 4. Campanas de boda, 15-45 - 16-45 17 30 18 15 19 15 20 00 20 45 21:45 22:30 Strangers Capitalo I. 45 45 22 45 Twisters, 16 00 1755 19 00 - 20 40 - 21 00 22 00 Un lugar tranguilo: Dia 1, 15 45 | 22 20

#### CINESA PROVICCIONES c, Fuencarral, L16 Web cinesaes

Bikeriders, La loy del asfalto, 22.30 Del reves 2 (Inside Out 2), (6.15) 17 30 - 18 40 - 20.00 Fly Me to the Moon, 16.30 - 19.30 - 22.15 Gra 4, mi villano favorito, 15.40 17.00 18.00 19 20 20 25 Padre no hay mas que uno 4. Campanas de boda. 15.45 16.45 18.15 19.15 20.45 21.45 Twisters, 16.00 19.00 21.30 22.00 Un lugar tranquilo: Din 1, 22-45

#### CIRCULO DE BELLAS ARTES c/ Marqués de Cana Riera, 4 Tel: 902 488 488

CONDE DUOL E ALDITORIO

Web reservaentradas.com

### Nuestro dia Dig VOSE, 17 30

MORASOL c, Pruditio, 4. Tel. 910 524 380 Web reservaentradas.com

Bikeriders. La ley del asfalto VO.S.E. 21 30 Del revés 2 (Inside Out 2): 16:45 18:15 - 20:25 Del revés 2 (Inside Out 2) VO.S.E. 19 30 | 22 15 Fast Charlie, 16:30 20:15 Fast Charlie V.O.S.E. 22.00 Fly Me to the Moon, 16 45 19 10 Fly Me to the Moon VO S E. 21 35 Gru 4, mi Villano favorito, 16 30 18 20 20 10 Gru 4, mi villano favorito V.O.5 E 22 00 Padre no hay más que uno 4 Campanaa de boda, 16.30 17.30 48 15 19 10 21 10 Twisters, 1700 9 3D Twisters VO S E. 22 00

### FMBAJADORES RIO

, Web. https://cinesembajodores.es/

Casa en flamas V.O.S.E. 1700 Det revés 2 (Inside Out 2) V.O.S.E. 22.30 El castillo ambulante VO.S.E. 2010 Fly Me to the Moon V.O.S.E. 1730 ,940 Foera de temporada VO.5.E. 20.00 Gru 4. ml villano favorrto 1745 Segundo premio 22 10 Solo V.O.S.E. 22 10

### COLEM

C. Martin de los Heros. 14 Tel: 902 221

Web goternes

Blondi, 16 10 20 20 22 30 Del revés 2 (Inside Out 2) V.O.S.E. 16.10 48.15 El cielo rojo V.O.S.E. 20.20 22.30 Kinds of Kindness VO.S.E. 16 (0. Nuestro dia VO 5.E. t6 (0. .815 20 20 22 30 Siempre nos quedará mañana V.O.S.E. 18:00

### MK2 PALACIO DE HIELO c. Silvana, 77 Tel. 914 061 785

Web reservoentradas.com Bikeridera, La ley del asfalto, 1700 20.00 Bikeriders. La ley del asfalto V.O.S.E. 21 30 Del revés 2 (Inside Out 2), 16 00 16 15 17 15 18 00 .8.15 19.15 20.15 21.15 22.15 Del revés 2 (Inside Out 2) V.O.S.E. 19.30 Fly Me to the Moon, 16.20 - 19.00 21 40 Fly Me to the Moon V.O.S.E. 21.30 Fuera de temporada, 17.00 Gru 4, mi villano favorito, 16 00 17/00 18:00 19/00 20:00 21:00 22 00. Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda, 15.55 16.25 16 55 1725 18 00 18:30 19:00 49 10 20 05 20 25 21 05 21 15 22 10 22 30 Strangers, Capitulo 1. 19.25 22.20 Tres colores, Rojo. 1715. Tres colores: Rojo V.O.S.E.

21.30 Twisters, \$5.45 \$8.05 20.25 72.50 Twisters V.O.S.E. 1700 19.36 22.00. Un lugar tranquilo: Día L

#### OCINE URBAN CALFIDO Web, unumorment bancaleidoes/

Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda, 16.00 - 18.00 20.00 - 22.00. Twasters, 17-45 - 20-45 22.40

#### ODEÓN ALCALA NORTE c/ Akala, 414 Web

adeominidadines.com/adeom-alapla

Bikeriders. La ley del asfalto, 16.00 Bikeriders. La ley del asfalto-VO.S.E. 18 15 Del revés 2 (Inside Out 23, 16,00 18 00 19 00 20 00 21.00 22.00 Fly Me to the Moon. 17.00 - 22.00. Fly Me to the Moon V.O.S.E. 19.30 Gru 4, mi viliano favorito. (6.00 18.00 20.00 27.00 1700. Padre no hay más que uno 4. Campanas de boda, 16.00 17.00 15:00 19:00 26:00 21:00 22:00 Twisters, 17:00 22:00 Twisters V.O.S.E. 19.30 Un lugar tranquilo: Dia 1, 30 20 22 10

#### ODEON MULTICINES 3 CANTOS

. Tel. 918 638 A28

Bikeriders, La ley del asfalto, 16.00 Bikenders. La ley del asfalto VO.S.E. 18 to. Del revés 2 (Inside Out 20, 16 00 18 00 20 00 22 00 Fly Me to the Moon, 1700 22:00 Fly Me to the Moon V.O.S.E. 19 30 Gru 4, mi villano favorito, 16 00 JB 00 - 20.00 - 22.00 Padre no bay más que uno 4. Campanas de boda. 16.00 18.00 20.00 22.00 17.00 19 00 21 00 Twisters 1700 22 00 Twisters V.O.S.E. 1930 Un lugar tranguilo: Dia 1, 20,20 | 22 15

#### PALAFOX

c. Luchana, 15, Tel. 902 221 622 Web entradas abc es-

Bikeriders. La ley del safalto VO.S.E. 2) 40 Del revés 2. Inside-Out 2), 16.25 1935 Del revés 2 Inside Out 2) VOS E 15 45 18 25 20 55 Fly Me to the Moon V.O.S.E. 18 00 21 15 Gru 4, mi villano favorito. 16 05 - 18 50 Gro 4, tolviliano favorito VOS E. 1715 20 05 Padre no hay más que uno 4. Campanas de boda, 16 SO 19 40 22 05 Twisters, 1740 Twisters V.O.S.E. 20.30 22 25. Un lugar tranquilo: Dia 1 V.O.S.E. 22.40

### PAZ

c. Lucrocarros 125 Tel. 914 464 566 elich entrada com

Fly Me to the Moon, 16 45 19 25 Fly Me to the Moon V.O.S.E. 22 00 Fuera de temporada, 19.25. Del revés 2 Inside Out 2), 16 00 18 00 Del reves 2 (Inside Out 2) V.O.S.E. 20 00 Kinds of Kindness VO.S.E. 22 00: El barco del amor 16 00 18 00 El barco del amor VO.S.E. 22:30 Vidas perfectas, 19:15 Bikeridera. La fey del asfalto. 1700 Bikeriders. La ley del asfalto V.O.S.E. 21 45 Tres colores. Rojo 1200 Tres colores, Roja VO S.E. 21 15

#### PEQUENO CINE ESTUDIO c/ Magalianes, 1, Tel. 914 472 920 Heb wwie penteestadii es-

Alumbramiento, 22 00 Solo, 18 00

#### PRINCESA o Princesa 3 Tel 902 221 622 Web pulatascom

Bikeriders, La ley del asfalto VO.S.E. 1750 2000 Del reves 2 Inside Out 2) VO.S.E. 15 00 - 18.25 20 20 - 22 40 El bus de la vida. 16 00 El castillo ambulante VO 5 E 16 00 17 55 20 15 22 15 En tierra de santos y pecadores V.O.S.E. 22.25. Fly Me to the Moon V.O.S.E. 16.00 17.50 20.15 22.10 Kinds of Kindness V.O.5.E. 16:00 - 19:00 22.00 La guitnera V.O.S. E. 18.10 20 40 Liobas (Lobison: VØS E. 16 00 20 00 Los indeseables VO.S.E. 18:00 Mafa persona. 22:00. Nuestro momento perfecto V.O.S.E. 16.00 IA.10 20.20 Padre no hay mas que uno 4: Campanas de boda. 16.00 18.20 20.20 22.15 Segundo premio 16 00 Siempre nos quedară mañana V.O.S.E. 1755 20.10 Un lugar tranquilo. Dia 1 VOSE 22.5 Vidas perfectas V.O.S.E. 16.00

#### RENOIR PLAZA DE ESPANA Martin de los Heros. 12 Tel 902 279 177

iteb puanascom

Casa en flamas VO.S.E. 16.00 15.10 20.20 22.30. Puera de temporada. VO.S.E 16.00 18.10 20:20 22.30 Memory V.O.S.E. 18:05 Simple: como Sylvam V.O.S.E. 16 00 18 15 20 30 22 45 Solo V.O.S.E. 22 00 Tres colores: Azul VO.S.E. 16:10 20 10 22 10. Tres colores Blanco V.O.S.E. 18.00. Tres colores: Rojo VO.S.E . BOL 30.00

### RENOIR RETIRO

. Namuel 42 Tet 902 229 122 Web paramixcom

Bilæriders. La ley del asfalto V.O.S.E 20 30 22 00. Del reves 2 Inside Out 2) V.O.S.E. 16:00 - DLOO-20.00 Fly Me to the Moon V.O.S.E. 15.50 18.00 20.15 22.30 Puera de temporada VO.S.E. 16:00 18:15 22.45. Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda, 16.00 18.15 20:30 22:45

#### SALA BERLANCA . Andres Melauto, v3 Tel 915 336

Web entradas abi es

Catladita as 30 Disco, fbiza, Locomia, 26, 30

### NAME ADA

Suntinge de composicia sin Tel-90.2 S.20 65.2

Web reservaentradascom

Bad Boys, Ride or Die 15 30 Bikeriders, La ley del asfalto 22 00 De naturaleza violenta 3 K 22.00 Del reves 2 (Inside Out-2) 45 65 48 00 20 00 22 00 En tierra de santos y pecadores, 15.30 1745 Fait Charlie 15:30 - 19 50 Fly Me to the Moon, 16.30 19.15 Gru 4, mi Villago favorito, \$5.30 [7.30 JA 00] 19 40 21 50. Padre no bay más que uno 4. Campanas de boda. 15.30 16 15 17 30 18 30 19 40 20 40 21 50 Strangers, Capitalo J. 20 10 22 00 Twisters (6 00 (8 40 2) 30 Un lugar tranquilo: Dia 1, 1740 22.0G

#### VERDEKIDS MADRID C/ Britio Murillo, 28. Tel. 914 473 930 Web susuecines verdicom

Gra 4, mi villano favorito, 16.00

### VERDIMADRID

c Bravo Murallo 28 Tet 914 473 930 Web cities verdicom

Del reves 2 (Inside Out 2/ VO.S.E. .R 30 26 25 22 20 El bus de la vida, 22.35. Fly Me to the Moon. V.O.S.E. 16 30 Kends of Kindness VO.5.E. 19.35 Memory V.O.5.E. 18.10 Nuestro día V.O.S.E. 16 00 Simple como Sylvain V.O.S.E. 16 00 18 15 20 25 22 35 Twisters VO.S E 16:00 1750 2010 2230

### YELMO CINES IDEAL

ci Doctor Correzo, 6, Tel. 902 220 922 Web entradas abces

Bilieriders. La ley del asfalto VOSE 1910 Casa en Bamas 1545 De naturaleza violenta VO.S.E. 19 30 22.40 Del revés 2 dinside Out 2) VOS.E. 16.25 18.30 20.40 22.45 El castillo ambulante, 16.50 Fly Me to the Moon V.O.S.E. 1700 .9 45 22 25 Gra 4, mi villano favorito VO S.E. 16 15 18 20 20 30 22.35. Horizon: An American Saga- Capitulo 1 V.O.S.E. 15 50 Kinds of Kindness VO S.E. 15 55 19 20 21.40 Padre no hay más que uno 4. Campanas de boda, 16.00 18.10 20.20 22.30 Strangers: Capitulo 1 VO.S.E. 21:30 Twisters V.O.S E. 1710 19.40 22.10 Un lugar tranquilo: Dia I V.O.S E. 18.00 20 10 22 15

#### YELMO CINES ISLAZUL 3D av Caideriilas, 1 Tel 902 220 922 Web entradas.abc.es

Bad Boys: Ride or Die. 21 40 Bilæriders, La ley del astalto, 21 05 De naturaleza violenta, 18.35 22.45. Del revés 2 (Inside Out 2). 20.20 16.10 17.05 18.20 20.30 22 40 El castillo ambulante, 19 10 Fast Chartie, 16.35 20.40 Fly Me to the Moon, 16 40 19 25 22 10 Gro 4. mi viilano favorito, 1715 16 00 16 50 18 05 19 00 20 10 22 15 Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda, 15.00 16.30 1710 FT20 1810 1840 1920 19 30 20 20 21 30 22 30 Strangers, Capitulo 1, 21 40 Twisters, 16,20 17 30 19 00 19 40 21.40 22.20. Un ingar tranquilo Dia L 20 50

#### YELMO CINES PLENILL NIO 3D

c/ Aracne, 1. Tel: 902 220 922 Web entradas abces

Bikeriders, La ley del asfalto, 22.35. De naturaleza violenta, 18.25 21.50. Del revés 2 (Inside Out 2). £6.45 19.00 26.00 15.40 F7.45 20 to 22 20 El castillo ambulante. 15.58. Fast Charlie 20:45 | 22:45 Fly Me to the Moon, 21 00 18 05 Gru 4, mi villano favorito, 16 50 18.55 1720 15.50 1750 19.55 22.00 Padre no hay más que uno 4. Campanas de boda, 16 00 - 16.30 1700 1730 LETO 1840 1915 19 40 20 20 20 50 21 20 22 30 Strangers, Capitulo 1, 21 15 Twisters 16 15 17 15 18 50 19 50 21.30 22.25 Un lugar tranquilo: Dia L 16.0S 20 3G

OCINE QUADERNIZIOS Atu. A.2. Sandas 14 y 15. Web uners ocinepremain "palmases/

Bad Boys: Ride of Die. 18.15 20.30 22.50 Bikerideri, La ley del asfalto. 6 00 18 00 20 30 22 50 Casa en Bamas, 22 40 De naturaleza violenta 16 15 18 45 22 40 Del revés 2 (Inside Out 2), 16.15 17.15 1745 1835 1845 1935-1945 20 15 20 45 21 15 22 15 23 JG EL bus de la vida 15-10 Es castillo ambulante VO.S.E. 16 30 El reino del planeta de los simios. 20 00 En tierra de santos y pecadores, 16 15 23 DO Fast Charlie, 15.50 17 30 20.40 Fly Me to the Moon, 1730 19.45 22.15. Gro 4. mi villano tavorito, 16:00 16:30 17:00 17:30 8 00 18 30 19 00 19 30 20 00 20 10 21 30 22 30 Horizon: An American Saga Capitulo 1, 21 45 Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda, 16.00 - 17.00 -17.30 18.10 19.00 19.40 20.20 21.15 21.45 22.30 5/mple como Sylvain 16 45 22:00 Strangers: Capitulo L 15 50 18:15 21:00 22 50 Tarot 15 50 Twisters V.O.S.E. 19 30 Twisters, 16 00 1745 20 10 22 00 - 22 45. Un lugar tranquilo: Dia L 15 40 18 30 20 40

### ALCOBENDAS

### CINESA CINEPARQUE LA MORALEJA

au de Europa, 23-25. Tel. 902 333 231 Web coresies

Del reves 2 (Inside Out 2), (6.10 18.35 19.30 21.00 Fly Me to the Moon, 16:30 19:20 22:15 Gru 4 mi villano favortio, 15.40 17.00 18.00 20 25 Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda, 15.45 16.45 1730 1845 1945 2000 2045 21 45 22 30 Twisters, 16,00 19 00 21.40 22.00 Un lugar tranquilo Dia 1 22 45

#### KINEPOLIS DIVERSIA **ALCOBENDAS**

av. Bruselas, 21. Tet. 902-221-622 Web www kinepoliscom

Bikeriders, La ley del asfalto, 16.20 19 05 22 05 Del reves 2 (Inside Out 2), 15 45 | 16 50 | IN OO | 19,20 | 21 40 El castillo ambulante 22.40 Fly Me to the Moon, 16 (5 19 (5 22 IS Gre 4, mi villano favorito. 16 00 16 45 18 30 19 30 21 30 Padre no hay más que uno 4. Campanas de boda, 15 50 - 16 30 -1700 1745 18 5 1915 20 N 21 45 Strangeri: Capitulo 1, 20 IS 22.45 Twisters 16.15 17:00 18:45 19:00 19:45 20:00 21:30 21:45 22-50 Un logar tranquilo Dia L. 2, 10

### ALCORCÓN

OCINE L'RBAN c/ Oslo, s/n. Tel. 916 449 969 if etcocine es

Bad Boyx Ride or Die. 21.15. Bikeriders, La ley del asfalto, 15.30 Blue Lock, La pelicula, Episodio Nagi VO.S.E. 16.00 De naturaleza violenta, 17.00 | 21.30 Del revés 2 | (Inside Out 2), 16 30 18 30 20 30 22.30 1730 19.30 21.30 Fly Me to the Moon, 20.45. Gru 4, mi villano favorito, 16.30 16.45 16.00 18.45 20:00 20:45 - 17:15 19:15. Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda, (6.00 18.00 19.30 20.00 22 00 17-00 19:00 21:00 Strangers, Capitulo 1, 15.45 21.30 Twisters 16 00 19 00 17 45 20 15 22 00 22.40 Un lugar tranquilo. Dia 1, 17 30 22 45

#### YELMO CINEPLEX TRES AGCAS

as de America. 9 Tel. 902 220 922 steb entradas abces

Bad Boys, Ride or Die. 20 00 Bikeriders, La ley del asfalto, 21.50 Casa en llamas, 15.45. De naturaleza violenta. IB 00 - 22 25 Del revés 2 (Inside Out 2): 20 10 16 15 17 15 18 25 19 25 20 15 22.45. Fast Charlie, 19.55 21.55 Fly Me to the Moon, 16 40 19,20 22,05 Gru 4, mi villano favorito. 17.30 -15.45 16.45 1755 18.55 20.05 21.05 22.15 Mala persona, 16.05 Padre no hay más que uno 4. Campanas de boda, 15.45 | 16.00 16 30 17 30 17.35 17.50 18 .0 28.40 1910 1945 2020 2050 21.20 22.30 Strangers: Capitolo I. 21 30 Twisters, 15 50 16.50 Ut.30 19.30 21.00 22.00 Un lugar tranginio. Dia 1, 18,20 20 25 22,40

### ARROYOMOLINOS

#### CINESA INTU XANADU Ctra. N V km. 21,500. Tel. 902 133

23L Web cinesales

Bad Boys, flide or Die, 22.40 Biheriders, La ley del asfalto, 16.35. Del revés 2 (Insude Out 2), 16.30 1715 1830 1940 2100 2315 Fast Charlie, 19.20 22.20 Fly Me to the Moon, 16 (\$ - 19 25, Gru 4, m) viliano favorito, 15.45 | 16.45 | 18.00 - 19.10 20.20 21.30. Padre no hay mas que uno 4. Campanas de boda. 15 45 16 15 16 45 17 30 18 15 18 45 19 15 20 00 20 45 21 45 21.45 22.30 Strangers Capitulo I. 19 55 22 30 Twisters, 16.00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 21:30 22.00 Unitugar tranquilo. Dia L. 17:15 22:45

YELMO CINES PLANETOCIO qu Juen Carlos f. 46. Tel: 902 220 922 Web entradas abces

Bikeriders, La ley del asfalto, 21 SO Del revés 2 (Inside Out 2), 20.00 15.50 18.00 20.10 22.20 Fly Me to the Moon, 19 20 - 22,00 Gru 4, mi villano favorito: 1720 | 16.10 | 1700 | 18.30 20.30 22.40 Padre no hay más que uno 4. Campanas de boda 16 00 16.30 17:00 - 17:30 18:10 -18 40 19 .0 19 40 20 20 21 20 22 30 Strangers: Capitulo L 22:45 Twisters, 16-15 1715 18-50 19-50 21.25 22.25 Lin lugar tranquilo. Dia 1, 20 45

### COSLADA

#### CINES LA RAMBLA c/ Hondurgs, s/n. Tel. 916 740 560.

Bikeriders, La ley del anfalto, 20 00 Del revés 2 (Inside Qui 2), 18 00 Gru 4, mi villano favorito, 18.00 Hit. Man. Asesino por casualidad V.O.S.E. 18.00 19.45 21.00 Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda, 18 00 30 00 Twinters (8:00 20:10)

### **FUENLABRADA**

CINESA LORANCA av. Pablo iglesias, 17 Tel. 902 333 231 Web amesales

Bikeriders, La ley del astalto. 21.50 Del revés 2 (Inside Out 2), 16 00 -1700 18.20 19.20 20.40 Fly Me to the Moon. 22 10 Gru 4, mi villano favorito, 15.50 (6.50 17.25 18.00) 1940 2020 Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda, 15 45 16 45 17 30 18 15 19 15 20 00 20.45 21.45 22.30 Strangera. Capitulo 1, 22 15 Twisters, 16 00 1750 1900 2050 2130 22.00 Lis lugar tranquilo: Dia L 19 50 22 40

### GETAFE

CINESA NASSICA

av Rio Guadalquivir. s/n. Tel. 902 333 Web cinesales

Bad Boys, Ride or Die, 17.25 19.15 Bikeriders, La ley del asfalto, 16.30 22.00 De naturaleza violenta. 20.20 22 45 Del revés 2 (Inside Out 2). 16 00 16 15 17 00 17 30 18 30 19.30 20.00 21.00 22.00 22.35 El castillo ambulante. 18 35. En tierra. de santos y pecadores, 1745. Fast Charlie, 17.20 19.45 22.15 Fly Me to the Moon, 16.15 19.15 22.15. Gru 4, ml villano favorito, 15.45 16.20 16 35 47 45 48 45 19 10 20 15 21.15 21.40 22.35 Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda. 15.45 16.15 16.45 1730 IB15 18 45 19 15 20 00 20 45 21 15 21.45 22.30. Strangers, Capitulo I. 20 30 22 45 Twisters, 16 00 17 00 18 00 19 00 20 00 21 00 21 30 22.00 22.45. Un lugar tranquilo: Dia L 16.55 19.40 22.20

### AGENDA 4"

### El hombre que repartía la paz más allá de la liturgia

OBLITUARIO

### Teófanes Egido (1936-2024)

Carmelita e historiador, ha sido cronista oficial de Valladolid durante 17 cuos y guandonado con el Porto Casola y Leon de Ciencias Santa S

Tno de los recuerdos mas Unitidos de mi paso por la alcaldia de Valladolid es el de la mañana en que convoqué a los portavoces de los grupos politicos municipales para proponeries el nombramiento de Teofanes Egido como Cronista Oficial de la ciudad, con sujecion al Reglamento de Distinciones del Ayuntamiento de Valladolid de 1981. Fue en septiembre de 2001, recién concluidas la Feria y Fiestas de Nuestra Senora de San Lorenzo; apenas un dia después de que alguien me advirtiera de la inminente jubilación del carmelita

«He sabido que Teótanes se jubila y os propongo llevar a Pleno una moción para promover su nombramiento como Cronista Oficial de Valladolid», les due cuando los tuve delante. No fue necesario añadir nada más, el consenso fue unanime e inmediato, tal era el halo vi tal que sugeria y contagiaba a todo y a todos, un halo de concordia, de tolerancia y de repartir la paz a cada paso, mas alla de las indicaciones a las que liturgia obliga, maxime siendo hombre carmelita de Fe profundisima como el

Valladolid ha tenido en Teófanes Egido un profesor particular de excepción. Particular porque, haciendo balance en su



produccion historiografica, nuestra ciudad ha sido la gran beneficiaria de su labor investigadora. Particular porque son cientos de miles las horas que este historiador dedico a escuchar y a atender a vallisoletanos de todo tipo, dentro y fuera de su preciado confesionario. Particular porque no habrá otro Teofanes, su unicidad era evidente para quienes lo conociamos. Particular por su gran sentido del humor, por su ironia e incluso su cinismo clasico, siempre contundente y definitivo.

He tenido la gran suerte de aprender de el y a traves de él sobre una de las pasiones que ambos compartiamos: Valladolid. Me lo aguantaba todo y siempre tenia una infinita paciencia conmigo. Y me llevaba por donde queria.

Ese es el sentimiento que tengo a flor de piel desde que supe que Teofanes nos dejaba, sentimiento de haber sido enormemente afortunado por haber coincidido con el en la vida, de forma tan estrecha. Siempre le estare agradecido y se que la sola remembranza de muchos momentos y situaciones compartidos con él continuará arrancándome una sonrisa durante el resto de mi vida.

El Buen Dios se ha acordado de Teofanes y le ha dado el transito de un santo, en el altar de San Benito y a punto de cantar una Salve a su querida Virgen del Carmen. Puede que yo fuese su alcalde durante un tiempo y que tenga que estarle eternamente agradecido por promover los bailes de mocedad en las Juventudes Josefinas, pero, sobre todo, siempre estare orgulloso de haber sido su alumno oficioso, su admirador confeso y su antigo.

En el Cielo les ha tocado hoy la loteria. Hasta siempre, Teofanes.

> JAVIER LEÓN DE LA RIVA EXALCALDE DE VALLADOLID



CARLOS III
CONCEDE
LA ORDEN
DEL IMPERIO
BRITANICO A
GONZALO
LLLOA

El Rey Carlos III del Reino Unido ha concedido la condecoración de la Orden del Imperio Britanico (OBE por sus siglas en ingles) al abogado español Gonzalo Ulloa Suelves por sus servicios al Remo Unido en su calidad de Honorary Legal Advisor de la Embajada Británica en España, en representación de Gomez Acebo & Pombo abogados. Dicha condecoración fue impuesta a Gonzalo Ulloa Suelves por el embajador británico en España, Hugh Elliot, ayer en su residencia. La Orden del Imperio Britanico es una orden de caballería fundada el 4 de junio de 1917 por el Rey Jorge V.

### EL CORTE INGLÉS APOYA A LA FUNDACION EL SUEÑO DE VICKY

El Corte Inglés ha donado 21.493 euros a la Fundación El Sueño de Vicky, gracias a la venta de una colección exclusiva de camisetas infantiles de la firma Unit diseñadas para la ocasion. En concreto, la compañía ha destinado a esta fundación un euro por cada prenda vendida. Esta accion, que la compañia realiza por décima temporada consecutiva, cuenta con una gran acogida por parte de empleados y clientes. Los fondos se destinaran a apoyar la unidad de rehabilitación online en el Hospital Infantil Niño Jesús de Madrid

El proyecto ayuda a familias de toda España con adolescentes diagnosticados de tumores cerebrales. En este hospital se esfuerzan por mejorar la calidad de vida de estos jóvenes pacientes durante y después de sus tratamientos, mediante un programa de rehabilitación integral que incorpora tecnologías innovadoras para asegurar un seguimiento continuo. Este enfoque resulta particularmente valioso para aquellas familias que viven fuera de Madrid, pero deben desplazarse al hospital en periodos prolongados.





### La España de los diez mil castillos que defienden dos mil años de historia

Para la AEAC, la arquitectura defensiva engloba desde los castros prerromanos, a los fuertes de las guerras actuales

MANUEL P. VILLATORO MADRID

uces, cámara y accion en la campiña manchega. En 1961, Cuenca vivió con fervor el prometido advenimiento de Míster Marshall, aunque reencarnado en cineasta. Anthony Mann, director de una veintena de largometrajes, desembarcó en tierras españolas para llevar a la gran pantalla la levenda de Rodrigo Diaz de Vivar El rodaje de 'El Cid' cautivó corazones y atrajo a miles de extras gracias a sus protagonistas: Charlton Heston y Sophia Loren. «Los soldados cobran cien pesetas diarias, y los que se dejan crecer la barba tienen paga extra», explicaba ABC. Por darle, se le dio un papel hasta al castillo de Belmonte, que emuló al de La Calahorra. ¿Se podia pedir más?

Para Miguel Ángel Bru Castro, sí. Desde el corazón de la sede en Madrid de la 'Asociación Española de Amigos de los Castillos' (AEAC), el doctor en Arqueologia Medieval da un pellizquito de monja a Mann y a los responsables de ese error «¡Escogieron una fortificación

del siglo XV, cuando el Cid vivió en el XII», admite. En la práctica, bromea con sorna, es similar a «poner a los Reyes Católicos en la Gran Vía». A su vera, derecha e izquierda, dos figuras asienten: Pablo Schnell Quiertant -licenciado en Prehistoria y Arqueologia y gestor de la AEAC- y Rafael Moreno García -director de la sección de investigación y divulgación del mismo grupo-

El ejemplo pone sobre la mesa una realidad que causa comezón: nos falta cultura de la poliorcética, el arte de construir fortificaciones. Y eso, a pesar de que la península es una tierra vertebrada por castillos. «En la asociación tenemos cuantificados más de diez mil». sentencia Moreno. El problema, añade Schnell, es el precario estado en el que se hallan y el poco valor que se les ha dado: «La AEAC nació en 1952, después de que sus fundadores convencieran a Franco de que firmara un decreto que reconocía a todos los castillos la categoria de monumento y se comprometia a su protección. Hasta entonces eran un patrimonio olvidado, un patito feo»

Mucho ha llovido desde aquellos dias; más de medio siglo en el que el concepto ha evolucionado, ha sufrido mutaciones y se ha ramificado. A la pregunta obligada -¿qué es un castillo?-, se lanza de bruces Schnell. Lo más adecuado, responde, sería cambiar el concepto por uno que engloba de manera más eficiente la infinidad de construcciones que trufan nuestra península ibérica: arquitectura defensiva. «Existe un plan nacional que apuesta por este término. En la práctica, hace referencia a cualquier



De izquierda a derecha: Moreno, Bru y Schnell ISABEL PURMUY

construcción que tenga una fi-

nalidad de protección», añade

Porque si, para esta asociación tiene la misma consideracion un castro de hace miles de años, que un posición defensiva de la Guerra Civil. «Son una evolución lógica de miles de años de fortificación», sostiene Moreno.

### Entre romanos

Esta definición es el truco, con muchas comillas, de la AEAC para tener contabilizada tamana cantidad de castillos por todo el territorio español. Uno que Schnell, especialista en historia antigua, defiende con fervor En sus palabras, las primeras fortificaciones del territono peninsular se levantaron ya en el Neolitico, «allá por el octavo o noveno milenio antes de Cristo». El trio pone mil ejem-

### LA ARQUITECTURA DEFENSIVA ESPAÑOLA



**MEAST NEAMIENT US BOMANOS** 

Campamento de Penarredonda, uno de los que participaron en el cerco de Numancia (siglo II a. C.)



PORTALEZAS MUSULMANAS

La alcazaba árabe de Merida (siglo IX) es una de las fortificaciones arabes mas antiguas de la peninsula.



A EDAD DE ORO DE LOS CASTILLOS

El de Loarre, en uso desde el siglo XI, es un ejemplo de castillo medieval sin planta estandarizada

ABC JUEVES, 18 DE JULIO DE 2024

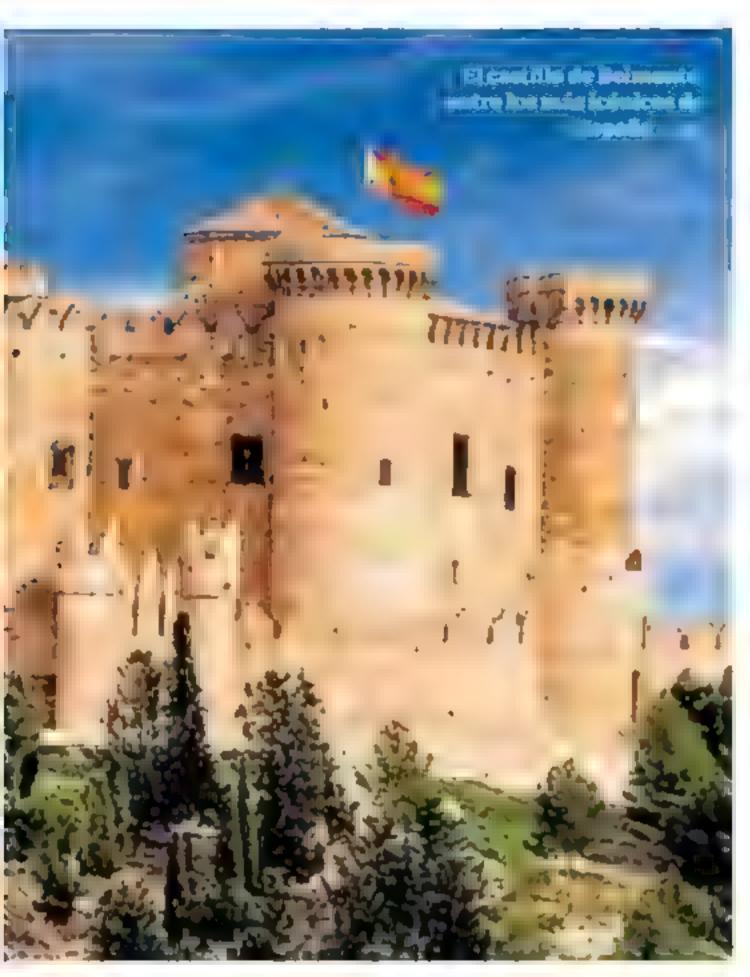

plos, pero, como saben que esos tiempos suenan algo lejanos, prefieren dar un salto a una arquitectura defensiva más reconocible para la sociedad: los castros prerromanos del siglo VI a. C. «No tenian una planta concreta y se adaptaban bien al terreno», explica Moreno. En la práctica eran poblados fortificados con parapetos, empalizadas, fosos y, con suerte, alguna que otra muralla. «Un ejemplo sería el de Los Millares, en Almería», completa

Pero este sistema, basado en la edificación de poblados dispersos en los que vivían apenas una veintena de familias, explotó cuando cartagineses y romanos arribaron a la península en el siglo III a. C. ávidos de conquistas. Con ellos se produjo la primera gran revolución en la arquitectura defensiva ibé-

rica. «¿Qué podian hacer los castros frente a ejércitos de diez mil hombres con un tren de asedio colosal?», se pregunta Bru. Ante la imposibilidad de defenderse, los habitantes apostaron por la 'contributio', como la llamaban los latinos. «Empezaron a reunirse en ciudades que amurallaban, como la de Torre Gabasa», dice Schnell. A la par, las legiones trajeron también lo que la AEAC considera otro tipo de fortalezas: los campamentos militares, «¡Claro que eran castillos! Tenían fosos, muros y torres. Además de elementos que, luego, se utilizaron en otras fortificaciones posteriores», completa Moreno

Le pedimos a los expertos que nos ilustren con un ejemplo que beba de estos campamentos, y Moreno nos regala uno la alcazaba de Mérida, edificada en el siglo IX d. C. «Es una fortaleza islámica clásica con una planta parecida», añade

### Edad dorada

Fue alrededor de los siglos X y XI, tras el estallido de la Reconquista, cuando llegaron al fin a Hispania los castillos que resuenan todavia en nuestras cabezas; esos de torres y puente levadizo. Pero, según las palabras de Schnell, hay que ser cautos a la hora de analizarlos y clasificarlos. En primer lugar, porque su diseño no estaba estandarizado y respondia a una función concreta, «Uno de los más habituales era el frontenzo, dedicado a proteger el paso del enemigo. Un ejemplo sería el de Calatrava la Nueva», explica. Otros tantos contaban con una finalidad fiscal -cobrar impuestos- o, incluso, defender a los mismos sitiadores «Cuando dejaban de ser utiles, se abandonaban. ¿Para qué vas a llevar víveres a una guarnición en lo alto de un cerro si no hay enemigos?», completa.

Aunque la funcion más bástca de estas fortalezas, recuerdan casi a coro los miembros de la AEAC, era la simbólica «Durante una parte de la Edad Media solo tenian potestad para construir castillos en un territono concreto los señores y las ciudades de realengo», añade Schnell. Eso implicaba que muchos se levantaban para que tal o cual noble demostrara su poder y su riqueza; la mayor parte, de hecho, no llegaban a intervenir en un combate. «Es lógico. ¿Cuántas batallas han librado los destructores de las principales armadas del mundo? Ninguna», añade el experto. Como ellos, este tipo de construcciones eran disuasorias.

El ejemplo más claro de que parte de los castillos teman una función simbólica era el mismo corazón de la fortaleza cristiana: la torre del homenaje. Un torreón que actuaba como último baluarte frente al enemigo, podia aislarse del resto de

### Santiago Segura y José Mota compran el castillo de Pedraza

En febrero, una inmobiliaria de lujo puso a la venta el celebre castillo de Pedraza por 4,8 millones de euros. Construido en el siglo XIII y adquirido por el pintor Ignacio Zuloaga en 1926, sus descendientes se lo han vendido a Teatrópolis, empresa de Santiago Segura, José Mota y el productor Luis Álvarez. «Santiago y José no dudaron ni un minuto.

Ambos estudiaron Bellas

Artes y tienen una

sensibilidad especial para recuperar espacios artísticos. No lo compraron para especular, sino por amor al arte», cuenta Alvarez a ABC.

Y explica: «El objetivo es abrirlo por completo al publico y celebrar todo tipo de espectaculos culturales, como pasa en el Festival de Edimburgo. Tambien dar conciertos y alquilarlo para rodajes. Queremos que la gente entre y tenga la sensacion de viajar en el tiempo».



la construcción y disponía de aljibes para nutrir de agua a los defensores. «En contra de lo que hacian los musulmanes, las cristianas eran muy grandes para mayor ostentación», completa Schnell

En todo caso, fue toda esta amalgama de construcciones medievales, con pocas caracteristicas comunes y mil diferencias, la que forjó lo que Moreno denomina la «edad dorada» de los castillos, esa que cautiva a pequeños y mayores en los viajes que organiza la asociación

### A golpe de pólvora

El ocaso de estos colosos llegó en el siglo XVI, cuando se generalizó el uso de la polvora. Desde entonces, los castillos pasaron a ser fortalezas abaluartadas. La defensa en vertical mediante muros altos y gruesos se abandono en favor de las fortificaciones más achatadas y enterradas en la tierra. Y todo, respaldado por baluartes. Los

objetivos eran dificultar el disparo a los cañones y favorecer el uso de artilleria desde un nuevo tipo de torres más anchas. «Se valian también del glacis: una pendiente previa al foso que se limpiaba de vegetación para extender el campo de visión», apostilla Moreno.

Después, el perfeccionamiento de los trenes de artillería impulsó el nacimiento del fuerte poligonal, una construcción ideada para resistir la artillería más ruda. «Se sustituyeron los baluartes por caponeras, fortificaciones subterráneas más pequeñas, y se fomentó el uso de fusilería», completa Moreno. Aquella arquitectura defensiva fue el canto de cisne de los castillos más icónicos.

Despues llegó el hormigón, que supuso un giro radical y llevó al nacimiento de las regiones atrincheradas. Aunque, como recuerdan desde la AEAC, estas no fueron muy habituales en España.



O FORTIFICACIÓN ABALUARTADA La ciudadela de Jaca es una fortaleza de traza italiana construida por Felipe II en el siglo XVI



6 COLOSO TARDÍO EN GERONA La de San Fernando de Figueras es la mayor fortaleza abaluartada de Europa



6 FUERTE POLIGONAL
El de San Cristobal, en Pamplona, fue construido
entre finales del siglo XIX y principios del XX

JUEVES, 18 DE JULIO DE 2024 ABC

### LA ESCENA IMPOSIBLE LARRY DAVID

### Un niño gay, ¿y nazi?

 Curb your enthusiasm' ofrece doce temporadas de pura alegría y muchos momentos de vergüenza ajena





### Un serial grotesco

Hoy comienza un serial grotesco. Recorreremos algunas de las escenas de series cómicas magistrales pero solo con una condición. Que estas escenas sean incómodas, imposibles de aguantar sin apartar un segundo la mirada por la verguenza que nos producen Porque, como sabemos, el humor no solo consiste en la carcajada: hay también un subgénero donde lo que se explora es la mueca, el gesto de desagrado. Porque ahí debajo, oculta tras el mal cuerpo, también se encuentra la diversión. Diversión malvada: diversión al final.

### Controla tu entusiasmo

Esta temporada finalizó 'Curb your enthusiasm' conocida en España -por desgracia- con el nombre de su protagonista, 'Larry David'. En ella, el monologuista -de corta vida- y creador de 'Seinfeld', Larry David, interpreta a «un» sí mismo, «Un» si mismo miserable, sin cortapisas, sin capacidad de aprender, sin solución. En definitiva, Larry David interpreta a un dibujo animado Gracias a esta decisión, es capaz de mostrarnos la hipocresia en las sociedades occidentales, bien comidas, bien entretenidas, bien ociosas Y también cómo esta maldad cotidiana se expande a medida que subes de clase social y llegas hasta el mundo del postureo, hasta ese barrio de Los Ángeles que se llama Hollywood. No existe en 'Larry David' ni un solo personaje que no sea una rata. Incluso aquellos que interpretan una versión de su propia persona se muestran como bajunos. lamentables. En la última temporada aparece uno de los casos más notables de toda la serie Bruce Springsteen. Dibujado como un santo varón en la cabeza de la opinión publica -y no está mal que así sea porque quizá así sea-, en

varios capítulos de 'Larry' se le muestra como un egoista, un clasista y, por qué no decirlo, un follador en el suelo vean el episodio para entenderme-. Nadie se escapa del mal: su agente Jeff, la mujer de Jeff, Susie, su ex Cheryl, el gran Leon Black -casi un okupa en la casa de Larry-... Doce temporadas de pura alegria y muchos momentos de verguenza ajena. Si no las han visto, adelante, y si las han visto, vuelvan a verlas acompanadas del excepcional podcast 'The history of Curb your enthusiasm', donde los actores Jeff Garlın y Suste Essman -pareja en la ficción- desmenuzan cada capitulo. Ahora están hablando de la segunda temporada, jaun les que-

### La escena imposible: el niño gay

dan diezi

En el octavo capitulo de la décima temporada, 'Larry David vs. Michael J. Fox', Larry ha ligado con una mujer, Elizabeth, que tiene un hijo de unos 8 años, Greg. Greg es claramente homosexual, pero su madre se niega a aceptarlo y, a pesar de la felicidad del chiquillo al descubrir esta sorpresa, critica que Larry le regale una ma quina de coser. ¿El problema? Como Larry está obsesionado con pintar bigotes de Hitler a los protagonistas de las portadas de las revistas, el niño se extraña y le pregunta quien es ese señor. La explicación de La-



Larry David con Salman Rushdie // ABC

rry no da lugar a dudas: Hitler era un imbecil. Pobre nino, que además se extraña por un signo para el incomprensible que Larry ha dibujado al lado de los bigotes. Una esvástica. Larry, de nuevo, se comporta como un anormal y no se lo explica. El nino, con su nueva máquina de coser, hace una pequeña mantita a una amiga de mamá. El problema: esa mantita contiene una gran esvástica en el centro

### Otra escena imposible: Michael J. Fox

En el mismo capitulo de la es-

cena imposible anterior, y dándole título, Larry David pone sobre el tablero una cuestion incomodísima: ¿será Michael J. Fox más miserable que él? ¿Finge tener más párkinson del que tiene con tal de putearle? Estas preguntas desembocan en un duelo de mentes malvadas, la de J. Fox y la de David, donde no se sabe quién ganará. O sí Juntos producen tal cantidad de 'sketches' a costa de esta premisa que hay momentos de agotamiento cómico. Y, en el centro, la capacidad de reirse de sí mismo de Michael J. Fox. En una de sus interpretaciones más memorables, el actor vuelve a asombrarnos como en tantos de sus exitos de los años ochenta y noventa.

### Y la última escena imposible: Salman Rushdie

Novena temporada: el supremo lider de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, le declara una fatua a Larry David por un malentendido sideral. El número de barbaridades y de ridiculización del islam extremo no cabria en este artículo. Finalmente. Larry se librará pero no sin antes acudir a un verdadero experto en sufrir fatuas. Salman Rushdie. El escritor le hará ver los grandes positivos de estar perseguido por estos fanáticos, se liga muchisimo más. Larry, un verdadero referente moral, no dudará en utilizar esta ventaja para conocer a cuantas más mujeres, mejor



Michael J. Fox en una escena de 'Curb your enthusiasm' // ABC



Rosa Regás en 2006 en su despacho de la Biblioteca Nacional, institución que dirigió // EFF

### Muere a los 90 años la escritora Rosa Regàs, figura de las letras catalanas

Convivió con los grandes nombres de la Barcelona literaria de los 60 y 70 y fue la más polémica directora de la BNE

DAVID MORAN / J. CALERO BARCELONA / MADRID

La escritora y editora Rosa Regás, ganadora de prestigiosos galardones literarios como los premios Nadal y Planeta, falleció en la tarde de ayer a los 90 años. La novelista catalana, que escribió el libro en el que se basó la serie La abuela de verano, interpretada por Rosa Maria Sardá, se ha apagado después de publicar este mismo año el libro Un legado. La aventura de la vida, una conversación con la periodista Lidia Penelo editada por Navona en castellano y catalan. Licenciada en Filosofia y Letras por la Universidad de Barcelona, es autora de novelas como 'Memoria de Almator, 'Azul' -con la que ganó el Premio Nadal en 1994-, Luna lunera' y 'La canción de Dorotea' -con la que recibió el Planeta en 2001-.

Compartió su universo con las grandes figuras del mundo

editorial y literario de la época, fue parte activa del movimiento cultural barcelonés que aglutinó a autores, editores e intelectuales. Trabajó con Carlos Barral, fundó su propia editorial, Gaya Ciencia, ejerció también como traductora en la Organización de las Naciones Unidas. Rosa Regas fue una figura clave en una época cultural y editorialmente mítica. Mas tarde participana en la politica cultural, con gran polémica como directora de la Biblioteca Nacional de España (BNE)

Como ella misma contó en sus memorias, publicada en tres volúmenes, comenzó a escribir de forma tardía, con 50 años Ya casada y con dos hijos, se matriculó en la universidad, donde coincidiria con Miguel Barceló, Salvador Clotas y Paco Rico; los mismos en los que conoció a Carlos Barral, Manuel Vázquez Montalbán o Jaime Gil de Biedma. Regás fue, también, la mujer que jugó al ajedrez con

Marcel Duchamp en Cadaqués Vivio el franquismo, el inicio de la democracia en España y tambien la expansion del nacionalismo catalan, al que criticó durante la eclosión del independentismo

### Genios de la edición

Licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Barcelona, en 1964 comenzó a trabajar en Seix Barral y en 1969, fundo La Gaya Ciencia, dedicada a literatura, arquitectura, política y poesía, así como Ediciones Bausán, de literatura infantil. En 1973, comenzó la colección

Es autora de novelas como 'Azul', con la que ganó el Nadal en 1994 y 'La canción de Dorotea', que logró el Planeta en 2001

Comenzó a escribir a los 50 años y fijó posiciones políticas en sus novelas y en su actitud vital

de libros de bolsillo para niños Moby Dick. Además, en esa misma época, dirigió 'Cuadernos de la Gaya Ciencia' y 'Arquitectura Bis! «En aquel entonces estábamos comprometidos con la profesión. Carlos Barral es uno de los grandes genios de la edicion. Hay otro muy importante, que fue José Janés. En aquellos años él creó los Premios Internacionales de Literatura y el premio Formentor, con editoriales del valor que tenian Einaudi, Gallimard\_ Pero también lo viví con 'Arquitectura Bis', una publicación comprometida con el movimiento moderno», escribió en 'Amigos para siempre', la tercera entrega de sus memorias.

En 1983, pasó a ser traductora en la ONU Durante estos años, el escritor Carlos Trías que dirigía una colección de Ciudades de Ediciones Destino, le propuso que escribiera un libro basado en Ginebra, lugar donde residia debido a sus ocupaciones como traductora. En 1987, como parte de esa coleccion, salió a luz su primer libro

En 1991, Rosa Regas publicó

su primera novela Memoria de Almator' basada en la transformacion que experimenta una mujer hacia la edad adulta. En 1994 fue nombrada directora del Ateneo Americano de la Casa de America de Madrid. También ese año ganó el premio Nadal por su novela 'Azul', y además, publicó Viaje a la luz del Cham', basado en las experiencias que vivió durante un viaje a Siria. En 1997 publicó 'Desde el mar y la guia España: una nueva mirada' y dos años después ganó el premio Ciudad de Barcelona por su novela 'Luna lunera' En 2001 gana el premio Planeta con la novela 'La canción de Dorotea', en la que utilizó dos personajes femeninos para proponer un fresco de la España del siglo XX

En sus novelas, fijó posiciones politicas. También en su actitud vital. Desde la clave autobiográfica de 'Azul' (Destino, 1994), 'La canción de Dorotea' (2001) o 'Musica de cámara' (2013), novela con la que ganó el premio Biblioteca Breve y en la que narra la historia de un amor truncado entre una mujer de herencia republicana y un joven de clase alta en la posguerra barcelonesa, hasta libros como 'El valor de la protesta' (2004) y 'La desgracia de ser mujer', un ensayo que aborda el machismo desde el punto de vista económico, político y social.

### Los robos de la BNE

En mayo de 2004, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero la nombra directora de la BNE, cargo del que tuvo que dimitir en agosto de 2007. Quiso virar el rumbo de la Biblioteca, «democratizando el acceso de todos los lectores» sin atender a las advertencias, y rebajó los estandares de seguridad. Pronto se produjo uno de los robos más graves de la historia de la institución. Apareció un cuter en el estuche de uno de los más valiosos incunables de la Geografia de Ptolomeo. Un ciudadano uruguayo, César Ovidio Gómez Rivero, habia aprovechado la ocasión para robar el mapa y otros 18 documentos de los más valiosos de la Sala Cervantes de la BNE durante su paso por Madrid.

Regàs gestionó la crisis al contrario de lo que debería haber hecho. Prohibió denunciar el robo a los trabajadores en la esperanza de que el ladron volviese y una semana después la noticia saltó. Pero ya era muy tarde. La Guardia Civil se hizo cargo de la investigación. El autor del robo salió casi impune. Y el ministro Cesar Antonio Molina la obligó a asumir la responsabilidad y dimitir.

52 PUBLICIDAD



# Un recorrido íntimo por la vida política de Unamuno

La Biblioteca
 Nacional acoge
 una exposición
 sobre el filósofo

MANUEL P. VILLATORO MADRID

Brilla don Miguel de Unamuno en la Biblioteca Nacional de España, y lo hace al calor de un sol que arremete sin piedad contra la capital. Estamos en verano, y el hispanista galo lean-Claude Rabaté arranca la visita inaugural a la nueva exposición sobre el intelectual bilbaino con un refrán «El clima de Madrid: nueve meses de invierno y tres de infierno». Es la cruz de que esta muestra se haya inaugurado un 17 de juho; la cara es que podrá disfrutarse hasta el 8 de diciembre. con algo más de fresco.

Jean Claude no está solo. A su lado le acompaña su inseparable Colette Rabaté, también hispanista y experta en la figura del que definen casi a coro -porque si, son de esos matrimonios que acaban las frases del otro- como un hombre que «no quería militar en ningún partido político». Un 'outsider', que diriamos hoy, aunque ligado siempre a las tertulias relacionadas con el Congreso. De ahí, suscriben, el titulo que han escogido para esta exposición que comisarian: 'Unamuno y la politica. De la pluma a la palabra! «Se casó con la historia de España, aunque estuvo a punto de divorciarse de ella», bromea el también catedrático.

Narran los comisarios que la exposición es una versión mas pequeña de la que se organizó en la Universidad de Salamanca en 2001. Si alli habia casi un millar de piezas, hasta Madrid han traido 165. El centro de todo son las cartas manuscritas de Unamuno. que vaya si han sufrido para escoger. «Tenemos centenares. Ofrecen matices que nadie conoce sobre su personalidad Revelan, por ejemplo, que no estaba tan seguro de si mismo como parecía», dice Colette.

La segunda pata que sustenta la muestra es una pequeña selección de los artículos que Unamuno publicó en prensa. ¿Cientos, millares? Dejémoslo en incontables, porque el bilbaíno solia criticar con fervor la politica. «Si algo hacía era escribir, fue un autor insaciable», apostilla la comisaria. Jean Claude alza la voz para suscribir que el intelectual colaboró con muchos periódicos, pero nunca con el ABC... Un diario cuya edición de Madrid, conviene recordar, estuvo incautada por el Gobierno de la Republica tres años.

Pero volvamos al recorrido, porque arranca precisamente con el que fue su primer articulo: 'La unión constituye la fuerza'. En él insistia ya en que había que huir de las divisio-

nes. «Su relación con el País Vasco no fue tranquila. Afirmaba, por ejemplo, que el vasco debía monr y que habia que hablar castellano, que era uno de los factores de unión entre los españoles», explica Colette. Otras tantas, insisten, demuestran que fue un liberal convencido hasta el final.

Desde ahí, la exposicion recorre desde su exilio en Fuerteventura, hasta su papel en la Guerra Civil. «¿El documento más llamativo? Difícil... Quizá, los apuntes del 12 de octubre», explica Jean-Claude. Se refiere, como no podia ser de otra forma, al enfrentamiento que el intelectual y el general José Milian-Astray protagonizaron en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca y en el que el filósofo habria dicho aquello de «vencereis, pero no convencereis». Aunque no desprecia la única grabación que hay de la voz de Unamuno.



'SIMPLE COMO SYIVAIN'

**大大**品金金

Direccion: Monia Chokri Interpretes: Magalie Lépine, Pierre-Yves Cardinal...

### OTI R. MARCHANTE

Chokri le da otra vuelta al viejo asunto del amor, la pasión, las parejas descompensadas y al qué dificil es vivir la vida por muy simple que se vea. Coloca su historia en ese terreno entre la comedia y el melodrama, con dos protagonistas que estan en cualquier catálogo, Sophia, joven, vistosa, 'instruida' y casada, y Sylvain, un hombre también vistoso, algo rústico de maneras y que desparrama masculinidad al andar Y no tardan en caer en un frenesi amoroso y en sus consecuencias.

Es una historia de fogosidad y de descripciones, las del mundo urbano de ella y las del asilvestrado de él, y las de lo que se dan y se quitan. Tiene gracia espinosa la mirada de la directora a esas cenas y esas conversaciones entre Sophia, su marido, su familia y amigos, tan versados todos en el arte absurdo, la literatura de recuelo y los menosprecios a los que no son tan 'chupiguays'; y también la tienen la estética, los modos y costumbres de los ambientes de Sylvain, que visten regular y beben a morro. Chokri utiliza las clases sobre filosofia de ella como hilo de los acontecimientos en la vida de sus dos personajes, y recurre a citas constantes de Platón, el amor. el deseo... Una distracción nada más, porque la salsa se encuentra en el dilema entre la comodidad horizontal y la comodidad vertical.



Detaile de uno de los paneles de la exposición de la Biblioteca Nacional // EFE

### Espectacular entretenimiento y las varias clases de tornados

'TWISTERS' ★★☆☆
Direction: Lee Isaac Chung.
Intérpretes: Daisy EdgarJones, Glen Powell, Anthony
Ramos, David Corenswet,
Katy O'Brian...

### **OTI RODRÍGUEZ MARCHANTE**

Los tornados son un fenómeno meteorológico espectacular, también muy destructivo, y que, afortunadamente, en España sabemos de ellos poco y por el cine mayormente. Lo más parecido a los tornados por aquí son nuestros políticos y alrededores, con gran capacidad de rotación y creación de corrientes que levantan lo que sea. Un buen tornado, al parecer, es capaz de levantar fácilmente 150 kilos, poca cosa si se compara con las cantidades de kilos que son capaces de levantar unos cuantos po-

liticos bien situados y sus creativos equipos... De tal modo que no es dificil ver esta película, 'Twisters', y pensar que en la escala Fujita Mejorada (la que clasifica a los tornados más destructivos) nosotros tenemos 'twisters' con cargo que arrasan mucho más.

La película, que ha dirigido Lee Isaac Chung (aquel de 'Minari. Historia de mi familia'), trata de poner al día aquella de Jan de Bont de 1996, con Helen Hunt, sobre la novela de Michael Crichton, y poner al día significa meterle poder, vuelo y capacidad destructiva a los tornados y darle algo más de espectacu-

laridad... Fuera de la zona de absorción del tornado, el argumento es igualmente funcional: unos cuantos personajes, unos cuantos traumas, algún que otro tipo siniestro que pretende lucrarse con las desgracias ajenas y un par de protagonistas 'molones' que le dan sabor y aroma 'country' a esa América profunda donde salen tornados como aquí individuos que van a regenerar la política.

Daisy Edgar-Jones y Glen Powell son la pareja central, ambos muy 'twisteros', ella una cazadora de tornados con sensación de fracaso y complejo de culpabilidad, y él un

'cowboy' meteorólogo que los persigue como a ternerillos. El director trata, como es natural, de combinar los dos hilos de los que cuelga el interés de su película: ¿qué pasará con esos tornados que nos amenazan? y ¿qué pasará con todos esos sentimientos que también rotan y crean corrientes? Y con todo ello, y el buen armamento técnico del que se dispone (gran despliegue visual y escenas aéreas de tensión y destrucción), pues al espectador no le queda otro remedio que entretenerse. Y con un espectador entretenido, una película de estas caracteristicas cumple su función.

# Una fórmula para evitar los atascos de tráfico y los colapsos en las carreteras

Una empresa española dice haber dado con la clave para que los conductores puedan anular las congestiones

JUAN ROIG VALOR MADRID

Los atascos y los problemas de estacionamiento son dos de los grandes factores que pueden hacer que una persona se plantee no conducir más. Desde que se popularizó el coche como medio de transporte, los ingenieros de tráfico han intentado solucionar los colapsos en las vías para volverlas más eficientes, pero estos siguen siendo una realidad, especialmente en los meses de verano.

Según la Dirección General de Tráfico (DGT), este verano en España se van a producir más de 94 millones de desplazamientos de larga distancia, contando con viajes hasta Portugal y para cruzar el estrecho de Gibraltar. Simplemente, el aumento del tránsito es suficiente como para provocar los atascos estivales

Pero el problema parece no estar solo en la capacidad de la via, algo que los ingenieros del tráfico siempre han asumido como una de las dos variables

clasicas en la generación de los colapsos en las carreteras. El segundo es la presencia de un elemento perturbador de la velocidad, como podria serlo un cambio de rasante, una curva o un accidente

Sin embargo, estas dos variables están cada vez más en tela de juicio, pues añadir un carril más a las carreteras, como ocurre en las autopistas estadounidenses, deberia solucionar los problemas en vez de agravarlos, como está demostrado que ocurre.

En las facultades de ingenieria de caminos se atajaban los problemas únicamente con el automovil en mente, contando el flujo de vehículos en vez del de personas, algo que ha cambiado con la llegada de otros sistemas, como los autobuses de alta capacidad o los vehiculos de movilidad personal. Se estima que, en una vía convencional pueden pasar unas 2.000 personas en coche, pero 40.000 en autobus.

Es importante concebir el flujo del trafico como si de un liquido se tratara, con la diferencia de que son los conductores los que tienen la potestad de escoger su propio camino y que estos tienen la tendencia de tomar las decisiones más ventajosas para si mismos –a la hora de conducir esto significa llegar cuanto antes al destino-, incluso aunque esto pueda desembocar en un atasco para todos.

Descifrar el problema de las congestiones de tráfico es algo que se lleva estudiando decadas, y con razón: resolverlo no solo seria benefico para un problema global, sino que tiene el potencial de ser tremendamente lucrativo.

Es por ello que muchas empresas se han volcado a ello, especialmente 'start-ups' que
apuestan por el desarrollo tecnologico para solucionar las
vías saturadas a través de análisis de datos. Ejemplos de ello
son las israelies Mobi y Mobileye La primera de ellas pretende poner sensores inalambnos con placas solares para predecir con
inteligencia artificial en

### **VELOCIDAD CONSTANTE**

El truco para evitar atascos es mantener la velocidad constante, incluso si el vehículo de delante frena. qué lugares de las vias se producirán atascos. La segunda está desarrollando un sistema de taxis autónomos y fue adquirida por Intel en 2017 por 15.000 millones de euros.

### Cambio de paradigma

Sin embargo, cabe preguntarse si los vehículos autónomos van a solucionar las congestiones, al menos en el modo en el que sus desarrolladores afirman que podrán hacerlo Desde la empresa espanola Impact Ware, responsables del genieria de tráfico Wavedriving, se muestran escépticos sobre la conducción robótica

Su director de tecnologia, Oscar Melchor, señala que el principal problema que presentan los vehículos autónomos es que estos han sido desarrollados para emular el comportamiento actual de los conductores, y que este es el responsable de generar congestiones en las carreteras. Las

máquinas de Mobileye aprenden igual que las personas a sacarse el carné: se fijan en lo que hay en



### BIOMÍMESIS EN LA INGENIERÍA DEL TRÁFICO

La oruga procesionaria, una inspiración clave para resolver los atascos de coches

J. ROIG VALOR MADRID

En el mundo natural abundan ejemplos de eficiencia en el diseño que han sido usados en la ingenieria humana, lo que se conoce como biomímesis. Es el caso del tren bala japonés, que calca su diseño del pico del martín pescador, o de las hojas de las turbinas eólicas, que se inspiraron en las suaves formas de

las colas de ballena o el ingenioso sistema de regulación de la temperatura de las termitas, que ha permitido crear edificios de oficinas en Zimbabue que no necesitan aire acondicionado.

Para el trafico, la oruga procesionaria cumple un papel interesante, pues ha servido de inspiración para la solución Wave Driving de Impact Ware. La empresa española ha desarrollado un programa que permite enseñar una forma de conducir inercial más segura, efiLa inspiración le llegó a su director de Tecnologia, Óscar Melchor, cuando descubrió que estos a

cuando descubnó que estos animales se movian en convoy a traves de las ondas, dirigidas por la primera de ellas y sincronizadas a la perfección, que es a lo que aspiran todos los desarrolladores de sistemas de conducción autonoma para coches. diando hormigas,
pues a priori parece que
tambien tienen bien resuelto el transito en sus hormigueros, pero presentan dos problemas que no se pueden aplicar
a los vehículos: por un lado,
cuando se mueven, lo hacen
yendo a su velocidad máxima
siempre. Por otro, se comunican a través del contacto, dos





frente del vehículo, sin considerar que cada coche repercute -y amplifica- en el comportamiento de los que tienen detrás. Esto es lo que provoca los conocidos como 'atascos fantasmas, un fenómeno en el que se produce una retención sin motivo aparente. La realidad es que si el primer vehículo de un convoy reduce su velocidad, puede producir un efecto dominó que acabe deteniendo a otro, situado varios coches tras de sí, y generar un obstáculo en la carretera que paralice la circulación.

«Cuando un conductor se saca el carné, no le explican cómo se forman los atascos ni cómo enfrentarse a ellos», afirma Melchor. «Sino que aprende a conducir manteniendo la distancia de segundad e intentando llegar cuanto antes a su destino. Así, es matemáticamente imposible que no se produzcan»

La compañía sostiene que la solución a las congestiones se da siguiendo cuatro máximas: mantener una velocidad media alta para llegar pronto, guardar una distancia de seguridad, buscar la eficiencia en el consumo de combustible a través de una velocidad cons-

Es matemáticamente imposible evitar atascos solo con mantener la distancia de seguridad

Los vehículos autónomos tendrán el mismo problema que los conductores, pues aprenden igual

tante, y no ocupar más asfalto del necesario.

Para ello, han desarrollado un curso a través de un simulador que permite enseñar una conducción que atienda a estas variables usando tres conceptos: en primer lugar, todo coche es un semáforo -en verde si está en movimiento, âmbar si frena y rojo si está detenido-; en segundo, no solo se conduce nuestro coche, sino todos los que nos siguen; y finalmente, se tiene que concebir la distancia con el coche frontal como variable. Hay una parte inviolable que son los dos segundos de distancia de seguridad, pero existe otra variable, que es la que permite mantener una velocidad constante, incluso aunque el vehiculo de delante frene.

Si se hace correctamente, este tipo de conducción -que denominan inercial - anula los efectos de amplificación con respecto a los coches posteriores y es capaz de evitar que se produzcan atascos. Impact Ware ya lo puso en prueba en el año 2017, cuando solucionaron una retención en la autovia A-42, entre Madrid y Toledo, gracias a un conductor que habia seguido su curso

Por supuesto, para que funcione este sistema es necesario que el mayor numero de personas posible pueda controlar así su coche. Por ello. ya están ilevando a cabo formaciones enmarcadas en la prevención de riesgos laborales. Un ejemplo es la compania de autobuses Alsa, que llevó a cabo una prueba piloto con 100 de sus conductores Los resultados son alentadores, segun su director de Formación Operativa, Antonio Fernández. «Aún es pronto para ver los efectos, pero nos han dicho que están más relajados en momentos de alta densidad, lo que los vuelve más seguros», afirmó.

factores que no serían seguros para la conducción.

Al analizar las orugas, el ingeniero se dio cuenta de que estas eran capaces de detenerse en cuestión de milisegundos al encontrar un obstáculo y que estas se comunicaban a través de las ondas.

Todo movimiento se puede expresar en forma de onda y es la amplificación de ellas la que genera que se produzcan atascos en la carretera. Es por ello que considera que hay que aprender a comportarse como los invertebrados en los episodios de alta densidad en la carretera. Esta concepción de la importancia de los vehículos posteriores es una de las claves que están implementando en sus pruebas de vehículos autónomos. La conducción inercial de Impact Ware ya está siendo probada en universidades de

Italia y EE.UU., y desde la empresa esperan llegar a sistemas más generalizados

De momento, sus cursos han demostrado que los conductores que aplican sus tecnicas son más eficientes con la velocidad y el consumo de gasolna, que se anticipan a las distancias necesarias y que su espacio de seguridad es más homogéneo, tanto por delante como por detrás.

### Grande Panda: nuevo modelo para celebrar los 125 años de Fiat

Fundada en el verano de 1899, Fiat ha celebrado su 125 cumpleaños presentando el Grande Panda, inspirado en el modelo de los años 80. Se define como asequible y familiar. La version eléctrica costará unos 25.000 euros.



FICHA TECNICA Motores: electrico (bateria de 44 kWh y motor eléctrico de 83 kW) e híbrido Largo/ancho/alto (m): 3.90/1,76/1,57 Maletero: desde 361 litros Autonomía (eléctrico): más de 320 km Precio: por debajo de los 25.000 euros

### Dacia Spring: se renueva el eléctrico más accesible del mercado

Lanzado en 2021, el electrico más accesible del mercado se renueva después de 150.000 unidades matriculadas en todo el mundo. Adopta el nuevo diseño de la marca, más robusto, con un motor más potente de 65 CV.



FICHA TÉCNICA Motores: eléctrico de 45-65 CV Largo/ancho/alto (m): 3,70/1,58/1,51 Maletero: desde 288 litros Consumo: desde 13.5 kWh/100 km Autonomia, hasta 225 km Precio: desde 17 890 euros

### Skoda Superb: más grande y con 100 km de autonomía eléctrica

El buque insignia de la marca checa llega a su cuarta generación. El modelo ha crecido en tamaño. Se puede elegir entre seis propulsores, con un hibrido enchufable con 100 km de autonomía y versiones berlina y combi.



FICHA TÉCNICA Motores: gasolina, diésel, hibrido y enchufable PHEV de 150-265 CV Largo/ancho/alto (m): 4,91/1,84/1,48 Maletero: desde 645 l. (berlina) y 690 l. (combi) hasta 1920 l. Consumo: desde 0,4 l/100 km Precio: desde 40.850 C



Demolición de la casa de Antonio Banderas en Marbella CTRES

### Demuelen La Gaviota, la mansión en Marbella de Antonio Banderas

El actor se despide del hogar en el que vivió con Melanie Griffith y que vio nacer a su hija Stella del Carmen

DANIELLA BEJARANO MADRID

Tras años de intensas batallas legales, Antonio Banderas (63 años) ha visto cómo finalmente su emblemática casa de Marbella, 'La Gaviota', ha sido demolida. La mansión, en la que el actor residió durante más de dos décadas, ha sido el centro de una prolongada y complicada disputa urbanística que concluyó recientemente con su derribo.

La historia de 'La Gaviota' comenzó en 1995, cuando fue construida baio una controvertida licencia emitida por el gobierno del entonces alcalde marbellí, Jesús Gil. Originalmente, la propiedad perteneció a la reconocida locutora Encarna Sánchez, quien la adquirio en agradecimiento al apoyo que brindó a Gil durante las elecciones de 1991 y 1995 Tras el fallecimiento de Sánchez en 1996, Banderas compró la mansión en 1997 y desde entonces se convirtió en su residencia principal

El inmueble, ubicado en primera línea de playa en la urbanización Los Monteros, ha sido testigo de numerosos momentos significativos en la vida del actor. Allí vio

nacer y crecer a su hija, Stella del Carmen, y vivió parte de su matrimonio con la actriz estadounidense Melanie Griffith (66 años), hasta su divorcio en 2014. Además, durante la pandemia en 2020, Banderas pasó los momentos más duros del confinamiento en esta vivienda, acompañado por su actual pareja, Nicole Kimpel (44 años).

Problemas legales

Sin embargo, la tranquilidad de 'La Gaviota' se vio interrumpida en 2009, cuando el hermano de Banderas desveló conversaciones con la comunidad de vecinos de Los Monteros Un año más tarde, el Plan General de Organización Urbana (PGOU) legalizó inicialmente la casa. pero un análisis posterior suspendió dicha legalidad junto con la de otros miles de hogares. En 2013. Banderas llegó a un acuerdo para ceder 1.243 metros cuadra-

> El actor Antonio Banderas // GTRES

dos de terreno en la parte lateral de la propiedad y así evitar la demolicion. Sin embargo, en 2015, dicho acuerdo fue suspendido y el Tribunal Supremo declaró la vivienda como ilegal, desencadenando una serie de disputas que pusieron en vilo el futuro de la residencia.

«No he cometido ninguna ilegalidad. Compré la casa a un tercero con todos los papeles en regla y si me engaño el Ayuntamiento yo no tengo ninguna culpa», declaraba Banderas en 2013 a la web 'Vanitatis', en medio de las idas y venidas con el PGOU Finalmente, tras una orden judicial pendiente de 2015.

las excavadoras han pues-

to fin a la historia de La Gaviota' en los ultimos dias, demoliendo la casa y cerrando un capítulo importante en la vida de Antonio Banderas. Este desenlace ha sido narrado por la revista Lecturas: subrayando el de fin ипа ега para el actor malagueño y su icónica residencia marbelli.

### Camila celebra su segundo cumpleaños como Reina Consorte

▶ La celebración del aniversario de la esposa de Carlos III coincidió con la Apertura Estatal del Parlamento

IVANNIA SALAZAR
CORRESPONAL EN LONDRES

Ayer, la Reina Camila celebro su 77 cumpleaños. Un dia que coincidió con la Apertura Estatal del Parlamento, un evento de gran relevancia nacional cargado de simbolismo y tradición.

Desde que asumió el titulo de Reina Consorte, Camila ha trabajado para consolidar su lugar en la Familia Real, en un año en el que además ha sido protagonista en diversos eventos en los que cubrió a su marido, Carlos III, cuando este estaba alejado de la vida publica debido a su tratamiento contra el cáncer. El año pasado, su primer cumpleaños como Reina lo celebró de manera discreta con una cena familiar en la residencia de Highgrove, donde estuvo rodeada de sus seres quendos y disfrutó de una celebración intima. Este año, sin embargo, su cumpleaños toma un cartz mucho más publico y ceremonial, ya que la fecha comcide por casualidad con uno de los momentos más memorables del año legislativo.

La Reina Camila rindió homenaje a la difunta Isabel II de una manera muy especial, luciendo la Diadema del Estado de Jorge IV, una joya histórica adornada con diamantes y perlas, que ha sido utilizada por todas las reinas consortes des-

de su creación en 1820. La elección de esta tiara no es solo un gesto de elegancia, sino un simbolo de continuidad y tradición. Tobias Kormind, cofundador y director general de 77 Diamonds, explicó en declaraciones recogidas por la prensa local inglesa que esta tiara «es para muchas personas la joya más estrechamente asociada con la difunta Reina Isabel II». así como «una de las tiaras más reconocibles de la Monarquía británica», que la monarca usó en numerosas ocasiones, incluyendo su camino hacia su coronación en 1953, la mayona de las Aperturas Estatales del Parlamento y para fotografias como las utilizadas en monedas, billetes y sellos postales, lo que explica por qué es reconocible instantánea»

A lo largo del día de ayer, Camila recibió numerosas muestras de cariño y mensajes a través de las redes sociales, «¡Le deseamos a Su Majestad la Reina un muy feliz cumpleaños hoy!», escribió en la cuenta oficial de X de la Familia Real junto a la foto de Camila durante su visita la isla de Guernsey, «Le deseamos a Su Majestad un muy Feliz Cumpleaños», pusieron los Príncipes Guillermo y Catalina de Gales con una imagen de ella sosteniendo una canasta de flores.



La Reina Camila de Inglaterra // REDES

### LOS PASATIEMPOS DEL VERANO

### ABC

### Autodefinido

|                                |                        |                        |                                 |                         | PAPA .                 | *                       | PROYECTO,<br>1DEG            | •                     | TRAS EL TIC<br>DEL RELOJ      | •                          | OPERARIO              |                         | CIERTO EU<br>FEMISMO         | 7                      | TIPO DE<br>GL. TARRA                  | ₹                             | H ERBA<br>PARA ARO-<br>MAT ZAR<br>PESCADO | ¥                   | CON<br>TRACC ON<br>INVOLUN<br>TAR: A DEI |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|
|                                |                        |                        |                                 |                         | PAPA<br>SANYA<br>CLAUS |                         |                              |                       |                               |                            | APRIETE CON<br>EL PIÈ |                         | GENIECILLO                   |                        |                                       |                               | 400                                       |                     | MUSCULO                                  |
|                                |                        |                        |                                 | V                       |                        |                         |                              |                       | AFECTO<br>CAR NO<br>NOMBRE DE | -                          | *                     |                         | *                            |                        | AFECC ON<br>CON GRA-<br>NOS<br>APROXI | -                             | , T                                       |                     | •                                        |
|                                |                        | Y                      |                                 |                         |                        |                         | HECHO,<br>ACTO               | -                     | Musel                         |                            |                       |                         |                              |                        | MADO                                  |                               |                                           |                     |                                          |
|                                |                        |                        |                                 |                         | MERECE:<br>OORA        |                         | LADY<br>CANTANTE             |                       |                               |                            |                       |                         |                              | CAMINES,<br>RECORRAS   | -                                     |                               |                                           |                     |                                          |
|                                |                        |                        |                                 |                         | 4                      |                         | A COLLON.                    |                       |                               | CAN DE<br>CHARL E          |                       |                         |                              |                        |                                       |                               | DISCO DE<br>VINILO                        | -                   |                                          |
| -                              |                        |                        |                                 | 1                       |                        |                         |                              |                       |                               | FRUTA                      |                       |                         |                              |                        |                                       |                               | CANDIDO                                   |                     |                                          |
|                                | 1                      |                        |                                 |                         | DERRUM                 |                         |                              |                       |                               | ESTIVAL                    |                       |                         |                              | MORDIS-<br>QUEADA      | -                                     |                               | *                                         |                     |                                          |
|                                |                        |                        |                                 |                         | ESCAPÉ                 |                         |                              |                       |                               |                            |                       | DOCUMENTO<br>DE CREDITO |                              | WARR TAS DE<br>COLORES |                                       |                               |                                           |                     |                                          |
| e of                           | Г.                     |                        |                                 |                         | *                      | ELASTICO                | -                            |                       |                               |                            | CANTIDAD              | <b>V</b>                |                              | *                      |                                       | PRONOMBRE<br>PERSONAL         | -                                         |                     |                                          |
|                                |                        | •                      |                                 |                         |                        | UNIDAD DE               |                              |                       |                               | -                          | AGUA DEL<br>RELOJ     |                         |                              |                        |                                       | EN CALIDAD<br>OF              | 4                                         |                     |                                          |
| CERVATILLO<br>FAMOSO           | ¥                      | PLATO DE TV            | V                               | A EN<br>BRAZOS          | -                      | Ψ                       |                              | CUESTA,<br>ACTRIZ     | -                             |                            | ₩                     |                         | LA DE 2008                   |                        |                                       | ₩                             |                                           |                     |                                          |
| SER E DE<br>COSAS              |                        | DESPOTA (F.            |                                 | PAPEL DE JN             |                        |                         |                              | I ZA O<br>TENERIFE    |                               |                            |                       |                         | FUE EN<br>ZARAGOZA           | -                      |                                       |                               |                                           | TAL CUBANA          |                                          |
| -                              |                        | *                      |                                 | ¥.                      |                        |                         | INVESTIGAR<br>AVERIGUAR      | TEMERST !             |                               |                            |                       |                         |                              |                        | Z AL CUIO                             | -                             |                                           | *                   |                                          |
|                                |                        |                        |                                 |                         |                        |                         | VERGEL                       |                       |                               |                            |                       |                         |                              |                        | DCOR<br>CUBANO                        | Ì                             |                                           |                     |                                          |
| 41.170                         |                        |                        |                                 |                         | COL SIN                | -                       | *                            |                       |                               |                            |                       |                         | ONTELL<br>COL DE<br>SORPRESA |                        | *                                     |                               |                                           |                     |                                          |
| RELATO<br>LLEGORICO            | -                      |                        |                                 |                         | OSCURO,<br>SOMERIO     |                         |                              |                       |                               |                            |                       |                         | SORPRESA                     |                        |                                       |                               |                                           |                     | CONSULTO                                 |
| OM NIO DE                      | -                      |                        | MUNIC PAL                       | -                       | 1000                   |                         |                              |                       | ELEGANTE<br>ESBELTO           | -                          |                       |                         | ₩ .                          |                        |                                       | LIGA DE BA                    | -                                         |                     | ¥                                        |
| NEESON,<br>ACTOR               |                        |                        | RETRIBU-<br>CIÓN POR JO<br>DIAS |                         |                        |                         |                              |                       | MERYL                         |                            |                       |                         |                              |                        |                                       | ORG DE<br>CHEGOS              |                                           |                     |                                          |
| <b>→</b>                       |                        |                        | *                               | C01124                  |                        |                         |                              |                       | *                             | REGLA UNI-<br>VERSAL       | -                     |                         |                              | COMEN                  | -                                     | ¥                             |                                           |                     |                                          |
|                                |                        |                        |                                 | CRUZAS,<br>ENTRAS       | -                      |                         |                              |                       |                               | LA R SUAVE                 |                       |                         |                              | TARIOS                 |                                       |                               |                                           |                     |                                          |
|                                | DE JN PAIS<br>HIMALAYO | -                      |                                 |                         |                        | -                       |                              | ASREV DE              | -                             | *                          |                       | NTERJEC<br>GON DE       | <b>&gt;</b>                  | *                      | CRIO                                  | -                             |                                           |                     |                                          |
| JUNTES                         | DESMIENTO              |                        |                                 |                         |                        |                         |                              | UNDO<br>ESCRITORA     |                               |                            |                       | MERMANO<br>DEL PADRE    |                              |                        | DIMINUTA                              |                               |                                           |                     |                                          |
| *                              | *                      |                        |                                 |                         |                        | EL MÓI DEL<br>POBLE SEC | <b>J</b> a-                  | *                     |                               |                            |                       | ₩ WELL                  | BOTON DE<br>GRABAR           | -                      | *                                     |                               | MAIPE<br>MAN FES                          | -                   |                                          |
|                                |                        |                        |                                 | RLIGO                   |                        | CENT: LITRO             |                              |                       |                               |                            |                       |                         | OTRO RES-                    |                        |                                       |                               | MAN FES-<br>TACION<br>ANTE LA<br>V STA    |                     |                                          |
| ACTRIZ DE                      |                        | ABREV DE<br>ASOCIACION | -                               | *                       |                        | *                       | DESC FRA<br>UN TEXTO         | -                     |                               |                            | APROPIADA<br>ADECUADA | -                       | *                            |                        |                                       |                               | *                                         | LUIS                |                                          |
| ACTRIZ DE<br>NOMBRE<br>MAR BEL |                        | SUSURRAN-              |                                 |                         |                        |                         | DE POR                       |                       |                               |                            | CIRUELA               |                         |                              |                        |                                       |                               |                                           | EXSELEC<br>CIONADOR |                                          |
| <b>*</b>                       |                        | ¥                      |                                 |                         | LIMPLE<br>PURIFIQUE    | -                       | *                            |                       |                               | COMPO-<br>SICION<br># MADA |                       |                         |                              |                        |                                       | OFRO (GUAL                    | -                                         | ¥                   |                                          |
|                                |                        |                        |                                 |                         | INVENTORA              |                         |                              |                       |                               | MADA<br>GUARDA<br>BARROS   |                       |                         |                              |                        |                                       | AERONAVE<br>NO TR PU-<br>LADA |                                           |                     |                                          |
| HEN PARE                       | -                      |                        |                                 |                         | *                      | GIMOTEAR                | <b>*</b>                     |                       |                               | ₩<br>BARRUS                |                       | IMPONER UN<br>PRECEPTO  | -                            |                        |                                       | ٧                             |                                           |                     | 4504040                                  |
| WA TS.                         |                        |                        |                                 |                         |                        | PREP EN COMPANIA        |                              |                       |                               |                            |                       | POSAR                   |                              |                        |                                       |                               |                                           |                     | AGRADABL<br>AL OIDO (F                   |
| -                              |                        |                        |                                 |                         |                        | ¥                       |                              |                       | MENTO<br>OPTICO               | -                          |                       | ¥                       |                              | 13 MONEDAS             | -                                     |                               |                                           |                     | ¥                                        |
|                                |                        |                        | ALUMBRAR                        | -                       |                        |                         |                              |                       | PORQUE                        |                            |                       |                         |                              | CONSTE<br>LACION       |                                       |                               |                                           |                     |                                          |
| ***                            | JUGUETE<br>PARA NINOS  | -                      |                                 |                         |                        |                         | DESERTICO                    | <b>-</b>              | *                             |                            |                       |                         |                              | *                      | ESCUENO                               | -                             |                                           |                     |                                          |
| PERC.BIR                       | LOS DE AH              |                        |                                 |                         |                        |                         | SIM LAR<br>A LA DUL<br>ZAINA |                       |                               |                            |                       |                         |                              |                        | INSTITUTO<br>CAJAL                    |                               |                                           |                     |                                          |
| -                              | *                      |                        | CJCURUCHO                       | -                       |                        |                         | *                            | REMUEVEN<br>LA TIERRA | -                             |                            |                       |                         | ESCONDIUM                    | -                      | *                                     |                               |                                           |                     |                                          |
|                                |                        |                        | ZEPPEJIN,                       |                         |                        |                         |                              | RUSIONÉ               |                               |                            |                       |                         | EXPRESE<br>ALEGRIA           |                        |                                       |                               |                                           |                     |                                          |
| TERRENO<br>DIFICABLE           | -                      |                        | Ψ                               |                         |                        | HOMBRE                  | -                            | ₩                     |                               |                            | CLAPTON               | -                       | *                            |                        |                                       | SUFIJO DE<br>PERTE-<br>NENCIA | -                                         |                     |                                          |
| POSTJRA                        |                        |                        |                                 |                         |                        | CICLO FOR-<br>MATIYO    |                              |                       |                               |                            | CIUDAD                |                         |                              |                        |                                       | NENCIA<br>TRAS EL DO          |                                           |                     |                                          |
| -                              |                        |                        |                                 | OLIE NO TIE.            |                        | *                       |                              |                       |                               | SLPONEO                    | *                     |                         |                              |                        | DESGASTAN                             | *                             |                                           |                     |                                          |
|                                |                        |                        |                                 | OUE NO THE<br>NE SONIDO |                        |                         |                              |                       |                               | SUPONGO,<br>INTLIVO        | -                     |                         |                              |                        | DESGASTAR<br>CARCOMER                 | -                             |                                           |                     |                                          |
| SEBIDA CON<br>GAS              | -                      |                        |                                 |                         | FIG. RAS-<br>TREAR UNA |                         |                              |                       |                               |                            |                       | DE GRAN<br>MAGNITUD     | -                            |                        |                                       |                               |                                           |                     |                                          |
| GAS                            |                        |                        |                                 |                         | ZONA                   |                         |                              |                       |                               |                            |                       | MAGNITUD                |                              |                        |                                       |                               |                                           |                     |                                          |

### Crucigrama

Traslade las soluciones de las definiciones del texto inferior a la parrilla superior siguiendo la orientación que se indica (horizontal o vertical).



HORIZONTALES. 1: Zona costera. Anfibios saltarmes. 2: Monte de la cordiflera Himalaya. Con poca diferencia. 3: Que practica una ciencia oculta (f.). Que no puede reproducirse. 4: Alba, nívea. Parte contraria. 5: Equivocación en la escritura. 6: Tener proyectos, pensar. Ánade real. 7: Barullo, caos. Vacilan, titubean. 8: Articulo francés. Pref., pluralidad Unir con cordones. 9: Distinta de la que se habla. Estatua falta de cabeza, brazos y piernas. 10: Encaramarse. Valer o costar. 11: Extrae, retira. Música electronica de baile. 12: Tecla de alternativa. Trastornados. 13: Que es emblemático o representativo. Articulo determinado. 14: Nombre masculino. Plato italiano. 15: Deseo intenso o aspiración de algo. Herramienta de arbitraje. Local de bebidas.

VERTICALES. 1: Fruta amarılla muy usada en confituras. Danza, se mueve. 2: Firma que obliga. Privacion de comer. Indica repugnancia. 3: Reventa al por menor. Relacionada con el campo. 4: País de los persas. Sumo pontífice. Animal doméstico. 5: Acrónimo de nordeste. Mamífero doméstico. Celebraciones solemnes. 6: Adornar con limpieza. Pref., en exceso. 7: Sigla de Tribunal Supremo. Rayos de la rueda. Cierto color. 8: Plan para realizar un fin. Mejorar una foto. 9: Se sirven como aperitivo. Sonidos débiles. 10: Cetáceo del Ártico. Dicho de alguien sin delicadeza. Receptor universal. 11: Gran continente. La hace el publico. Bandera de un colectivo. 12: Asiento de la bicicleta. Que es escaso en su especie. Hogar, sitio de la lumbre.

### Cruzada

Inserte las palabras en el grafico teniendo en cuenta que estas deberán colocarse de izquierda a derecha y de arriba abajo.

| 3 LETRAS | TOUR     | MUELLE   |
|----------|----------|----------|
| BBC      | VALE     | OVILLO   |
| RES      |          | PATONA   |
|          | 5 LETRAS | SOMBRA   |
| 4 LETRAS | AJETE    | TEJERO   |
| ALTA     | ATAUD    | TUTEAR   |
| ANÍS     | BELÉN    |          |
| CESE     | BULTO    | 7 LETRAS |
| CLAN     | CELAR    | DESASIR  |
| CLIP     | CELDA    | HUESPED  |
| CREP     | DEBIL    | NADADOR  |
| DEMO     | DEBUT    | REPESCA  |
| EDAD     | DOLER    | SUCCIÓN  |
| EROS     | NIMIO    | TALADRO  |
| INRÍ     | OSUNO    |          |
| LOOR     | PUJAR    | 8 LETRAS |
| MOÁI     |          | ADUANERO |
| OLER     | 6 LETRAS | CHARRADA |
| OLLA     | ATENTO   | DESVARÍO |
| ORAR     | BANCAL   |          |
| SLIP     | DEIDAD   |          |
| STOP     | MARABÚ   |          |

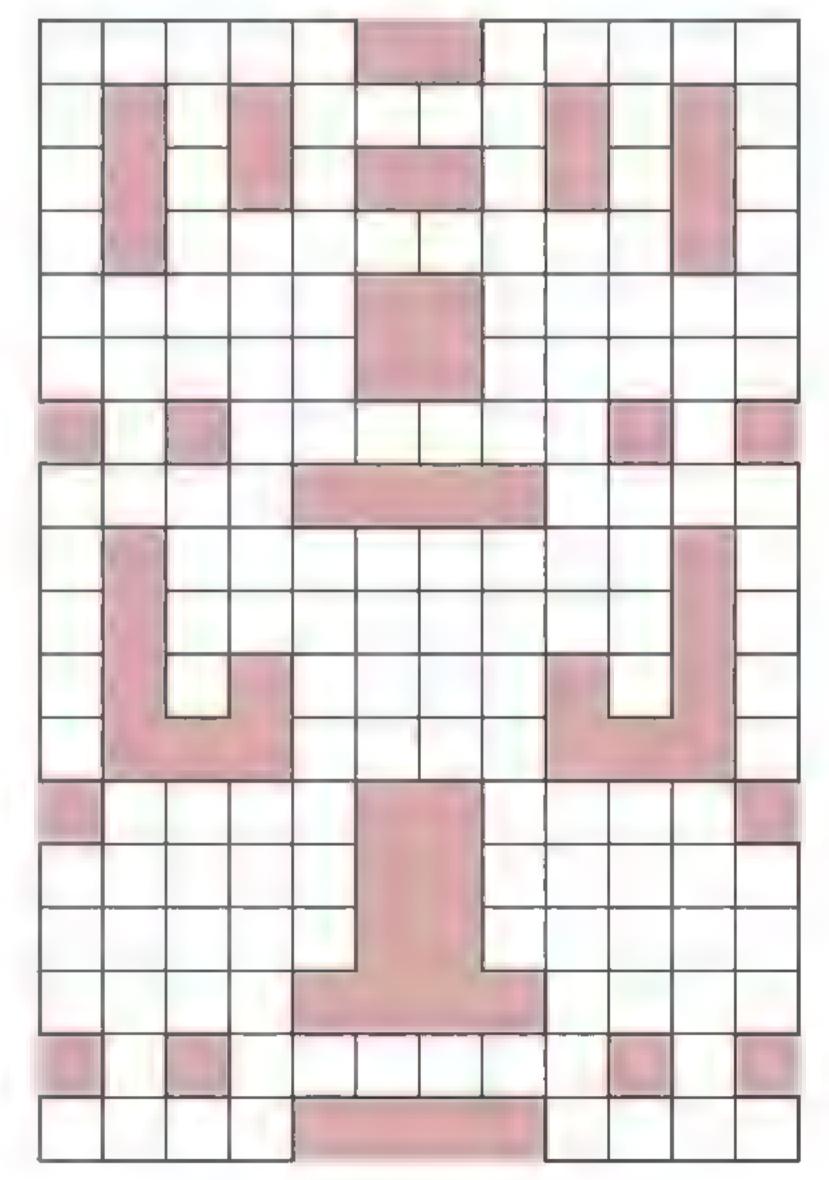

ABC JUEVES, 18 DE JULIO DE 2024

### VERANO 59

### Sudoku

### Fácil

| 5 |   |   | 4 |   | 2 | 1 |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 |   |   |   | 6 |   | 8 | 7 |
|   | 8 |   |   |   |   |   |   |
| 9 | 7 |   | 2 |   | 6 |   |   |
|   |   |   | 3 | 9 |   |   |   |
| 4 |   |   | 7 |   | 9 |   |   |
| 6 |   | 8 |   |   |   |   | 4 |
|   |   | 3 |   |   |   | 5 |   |
|   | 4 | 2 |   |   |   | 3 |   |

### Difícil

|   |   |   |   | 7 |   |   | 1 |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 2 | 4 |   |   | 7 |   |   |
|   |   | 1 |   | 9 | 8 | 4 |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 8 |
| 7 | 2 |   |   |   | 5 |   |   | 3 |
| 6 |   |   |   |   |   | 2 |   |   |
|   | 6 |   | 1 |   |   |   |   |   |
| 9 |   | 4 |   | 2 |   |   | 7 |   |
|   |   |   |   | 8 |   |   | 5 | 2 |

### Binario

Complete el casillero con las cifras 0 y 1. En cada fila y en cada columna debe haber la misma cantidad de ceros y de unos. No puede haber más de dos números iguales consecutivos, ni en horizontal ni en vertical.

### Fácil

| 0 |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 0 |   |   |   | 0 | 0 |   |
| 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | 1 |   | 1 |   | 1 | 1 |   | 0 |
| 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   | 1 |
|   | 0 | 0 |   |   | 1 |   | 1 |   | 1 |
|   | 1 |   |   |   |   |   | 0 |   | 1 |
| 0 |   |   | 1 |   |   | 0 |   |   |   |

### Rostrograma

Identifique al personaje de la fotografía e inserte su nombre y su apellido en el casillero.



HORIZONTALES. 1: Esfuerzo que produce agotamiento. 7: Lengua que se habla en Egipto. 12: Calle en portugués. 13: Col., jefe, mangoneador. 14: Jugo del maguey que, fermentado, produce el pulque. 15: Abreviatura de artículo. 16: Orden de sucesion de personas. 17: Esqueleto con guadaña. 18: Termino de cortesía abreviado. 19: Indica posterioridad en el tiempo. 21: Que se mueve con ligereza y facilidad. 23: Col., excelente y eficaz. 25: Nombre de la cantante. 27: Parte de una planta nuclear. 33: Corte en una superficie. 34: En esta posicion. 36: Molusco marino comestible. 37: Conjunto de clases sobre una materia determinada. 38: Protagonizó la serie Walker, Ranger de Texas. 39: Papeleta impresa para jugar. 40: Prefijo que significa grande. 42: Con mucha rapidez. 43: Baja de la cabalgadura. 45: Am., interj. de ánimo. 47: En algunos deportes, técnica de pegada. 48: Estrella con luz propia. 50: Desafia, provoca. 52: Col., simple, sin voluntad. 54: Marca holandesa de cerveza. 57: Col., abusa cobrando. 58: Personaje biblico que fue un soldado gigante. 59: Termino, finalizo. 61: Pez morónido muy apreciado en la cocina. 63: Elemento de un cromosoma. 64: Extender en el tiempo. 66: Unión ciclista internacional. 67: Antónimo de enderezado. 68: Lugar reservado para el piloto. 69: Pescado que se prepara al pilpil. 70: Llena hasta el borde. 71: Adormecimiento fuerte.

VERTICALES. 1: Apellido de una saga de periodistas. 2: Felicidades en italiano, 3: Musa de Petrarca. 4: Material que atrae el hierro. 5: Entre el salmantino y el leonés. 6: Infunde energia moral. 7: La despedida catalana. 8: Desp., clase, condicion. 9: La almendra verde lo está. 10: Hermano de Lisa. 11: Rastro que deja en el aire un cuerpo en movimiento. 19: Espíritu fantástico y travieso. 20: Jarabe para tortitas. 22: Comentario que se intercala en un discurso. 23: Punto de concentración. 24: Anduve sin destino. 25: Hasta este momento. 26: Recipientes de vidrio. 27: Hacerse con lo ajeno. 28: Pronombre demostrativo. 29: Participante en las antiguas Olimpiadas. 30: Forma algo nuevo. 31: Col., ¡cuidado!. 32: Idioma que se habla en Bucarest. 34: Borde agudo de un objeto. 35: Asidero de una vasija. 41: Países amigos en la guerra. 42: Que siente falta de interés (f.). 44: Melena postiza. 46: Abonada, desembolsada. 47: Marcar muchos tantos. 49: Plañir, gemir. 51: Ciudad castellana conocida por su muralla. 52: Construcción de las abejas. 53: Grata a la vista. 55: Perversas. 56: Madera muy apreciada. 57: Asociación deportiva. 60: Grado militar. 62: Marca de boligrafos. 63: Prefijo que significa tierra. 65: Propina en inglés.

### Soluciones de hoy

### Autodefinido

|   |               |   |   |   |   |               | _        |   |   |               |               | _ | _  | _ |       | ,  |               |     | _ |
|---|---------------|---|---|---|---|---------------|----------|---|---|---------------|---------------|---|----|---|-------|----|---------------|-----|---|
| ٧ | S             | N | 3 | 1 | N |               |          | H | A | N             | . L           | 3 | d  | ٠ | ٧     | a  | 0             | S   | • |
| Я | 3             | 0 | H |   | Ó | 3             | Я        | Э |   | Ó             | N             | 0 | ď. | A |       | 3  | S             | 0   | d |
| Q | N             |   | • | Ç | 1 | Я             | 3        | • | O | Z             | n             | 8 |    | Ħ | ¥     | 7  | 0             | S   | • |
| N | 0             | С | N | 1 | Н |               |          |   |   | ¥             |               | 0 | N  | 0 | Э     | ٠  | Я             | 3   | Λ |
| 0 | 5             | 1 | 0 |   | 0 | S             | 0        | N | 3 | Η             | A             | - | 0  | 1 | ï     | S  | 0             | -   |   |
| S | A             | Н | н | A |   |               | d        |   |   |               | ਬ             |   | Э  | n | T     |    | M             | 0   | 1 |
|   | Я             | A | Q | N | ¥ | W             | ٠        | B | A | ď             | T             | Н |    | A | d     | A  | n             | 9   | • |
| ы | A             | d | • | A | M | 3             | 0        | _ | _ | 3             | -             | A |    |   | n     | а  | Ħ             | 3   | Λ |
| 0 | ٠             | V | 3 | N | Q | а             | Т        | - | а | 3             | ٦             |   | 0  | 0 | s     | A  |               | I   |   |
| S | A             |   | 0 | 3 | _ |               |          |   |   |               |               | S |    | Э | _     | S  | $\overline{}$ | N   | n |
| 3 | N             | 3 | N |   | V | 3             | _        | _ | 3 |               | _             |   | ٦  |   |       | 3  |               |     |   |
| S | ¥             | I | 0 | N |   | _             | 3        | 7 |   | S             | A             | - | V  | d | _     | M  | _             | _   | 7 |
| ٧ | 8             | N |   |   | _ |               | Ħ        | _ |   |               |               | ٧ |    | O | ٦     |    | H             |     |   |
|   | V             | 3 |   | a |   |               |          |   |   | V             | S             | 0 | S  |   | 0     | 1  |               |     | Ц |
| 0 | Н             | 0 | 0 |   |   |               |          |   |   |               |               |   |    |   |       |    | _             |     | 8 |
| M | •             | - | d |   |   | $\overline{}$ | A        |   |   |               |               | A |    |   |       | S  | _             | 8   | _ |
| S | 0             | N | ٠ | _ |   |               | <u> </u> |   |   | W             | _             | 9 | _  | н |       | ₹  |               | 1   | 1 |
| A | $\overline{}$ | I |   | Я | _ | M             |          |   | _ | $\overline{}$ | $\overline{}$ | A | _  |   | N     |    |               | ,,  |   |
| d | 7             |   |   |   | 0 | 0             |          |   |   |               |               | Ð |    |   |       | ٥, | 7             | ũ,  |   |
| S | 3             |   | - | ٧ |   |               |          |   | _ |               |               | _ |    | _ |       |    | L             | 7   |   |
| 3 | N             | 5 | A | _ | 0 |               | 3        |   | A |               | ר ו           | _ | 0  | N | -     |    | A             |     | 7 |
|   | 3             | Ū | 9 | ŀ | r |               | d        | Ü | İ | П             | d             | Ü | 0  | _ | 1     | 7  |               | -   |   |
| - | _             |   |   |   | ÷ |               | _        |   | _ |               |               |   |    |   | 11. 1 |    |               | • • |   |

### Crucigrama

| B | A | 9 |   | 뇝 | ٧ | ٨  |   | N            | A |   | ¥  |
|---|---|---|---|---|---|----|---|--------------|---|---|----|
| ٧ | Ñ | A | S | A | 7 |    | S | $\mathbf{A}$ | 0 | П |    |
| ٦ | 3 |   | 0 | Э | 1 | N  | 0 | ¢            |   |   | 1  |
|   | S | 0 | Э | 0 | ٦ |    | I | ×            | I | ٦ | ٧  |
| 0 | N | 0 | 3 | 1 |   | Y  | 0 | ٧            | S |   | 8  |
| B | 3 | S | • | 3 | S | Ħ  | A | d            | n | ¥ |    |
| ¥ | ٠ | 0 | S | Н | 0 |    |   | V            | Я | 1 | 0  |
| Я | ٧ | T | A |   | L | ٠  | O | d            | ٠ | 3 | П  |
| • | ٦ | 4 | N | W | a | O. |   | н            | O | I | ٦  |
| N | Ó | 7 | n | Z | ٧ |    | Я | V            | 3 | a |    |
|   | • | A | 1 | A | H | ㅂ  | 3 |              |   | • | H  |
| ٦ | A | ٨ | 1 | A | ⊡ | ٧  | Э | N            | A |   | 8  |
| ٦ | I | Я | 3 | 1 | Ş | 3  |   | Y            | Đ | Y | W) |
| 1 | S | A | 0 |   | I | S  | 3 | Ħ            | Ξ | Ä | 3  |
| S | A | N | A | ы | ٠ | Y  | N | 1            | Н | ٧ | W  |

### Cruzadas

| 뵘 | A | Я | 0 |    |   |   |   | 0 | W | 3 | q        |
|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|----------|
|   | N |   | Я | Y  | 3 | T | U | T |   | ٦ |          |
| 8 | Ö | н | 3 |    |   |   |   | N | A | ٦ | 0        |
| 3 | 1 | 3 | r | V, |   |   | N | 3 | ٦ | 3 | 8        |
| Я | A | ٦ | 3 | Э  |   |   | 0 | T | ٦ | n | 8        |
|   | ď | Q | T | 8  |   |   | I | ٧ | Q | M |          |
| a |   |   |   | 3  | S | E | C |   |   |   | ٧        |
| ¥ |   | Ħ |   | ď  |   |   | 0 |   | a |   | G        |
| F |   | 0 | Я | 3  | N | A | n | a | ٧ |   | ٦        |
| n |   | O |   | н  | ٧ | Λ | S | 3 | a |   | 3        |
| d |   | ٦ | S |    |   |   |   | d | 3 | H | 0        |
|   | Ħ |   | A | Н  | 9 | M | 0 | S |   | n |          |
| 0 | N | n | S | 0  |   |   | ¥ | 3 | ٦ | 0 | <b>Q</b> |
| Ŧ |   | 8 | E | a  |   |   | а | n | ٧ |   | A        |
| ٦ |   | ٧ | a | ٧  | Я | a | A | Н | Э |   | Q        |
|   |   | Н |   | a  |   |   | ٦ |   | N |   | I        |
| ٨ |   | ٧ |   | ٧  | 1 | ٦ | A |   | ٧ |   | 3        |
| 0 |   | M |   | N  |   |   | I | n | 8 | 3 | Q        |

### Sudoku -Facil

| 9  | ε | l. | 9  | 8 | 6 | 2 | ₽ | Ł |
|----|---|----|----|---|---|---|---|---|
| S  | 9 | 8  | Þ  | 9 | Z | 3 | 6 | ŀ |
| 7  | 6 | 7  | 2  | L | 3 | 8 | 9 | 9 |
| 8  | 2 | 6  | Į. | L | 9 | G | 8 | Þ |
| J. | L | 9  | 6  | ε | Þ | 9 | 2 | 8 |
| 3  | Þ | 9  | 8  | 2 | g | L | L | 6 |
| ç  | 9 | ε  | L  | 6 | F | 7 | 8 | 2 |
| L  | 8 | Þ  | 9  | S | Ż | 6 | L | 3 |
| 6  | 1 | 2  | ε  | Þ | 8 | Z | 9 | S |

### Sudoku - Dificil

| 2 | S | 9  | Þ | 8 | 6  | Ł | € | Ы |
|---|---|----|---|---|----|---|---|---|
| 1 | 1 | 3  | 9 | 2 | ç  |   | 8 | 6 |
| Þ | 8 | 6  | Z | 3 | E. | 9 | 9 | 2 |
| L | Þ | 2  | 6 | L | ε  | 8 | 9 | 9 |
| ε | 9 | J. | S | Þ | 8  | 6 | 2 | Z |
| 9 | 6 | 9  | 2 | 9 | Z  | ε | ŀ | Þ |
| Ş | 2 | Þ  | 8 | 6 | 9  | ŀ | Ł | ε |
| 9 | Ē | L  | ŀ | Ġ | Þ  | 2 | 6 | В |
| 6 | 1 | 8  | 3 | Z | 2  | 9 | Þ | S |

### Binario

| 0  | ŀ  | ŀ  | 0  | L  | 0 | J. | J. | 0  | 0 |
|----|----|----|----|----|---|----|----|----|---|
| 1  | ŀ  | 0  | 0  | 1  | 0 | 0  | L  | Į. | 0 |
| Q. | 0  | ŀ  | J. | 0  |   | 0  | 0  | L  | L |
| J. | 0  | -  |    | F  |   |    |    |    |   |
| ŀ  | J. | 0  | 0  | Į. |   | 0  | F  | 0  | 0 |
| 0  | ŀ  | 0  | ŀ  |    |   | \$ |    |    |   |
| 0  | 0  | Į. | ŀ  | 0  | L | 0  | L  | O  | 1 |
| 1  | ŀ  | 0  | 0  | 1  | 0 | 1  | Ĭ. | 0  | 0 |
| 1  | 0  | 0  | J. | 0  | L | 0  | 0  | 1  | L |
| 0  | 0  | ŀ  | ŀ  | 0  |   | Į. | 0  | 1  | 0 |

### Rostrograma

| _         | _ | _ | _ | _ |   | _ | _ | _ |     |   | _ | _   | _ |     |   |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|-----|---|-----|---|
| Я         | 0 | d | 0 | S | ¥ | S | ¥ | H | 0   | A | 1 | A   | 0 | A   | a |
| V         | N | I | 8 | V | Э | 0 | a | ٧ | 3   | a | A | 7   | 1 | Ö   | n |
| Н         | A | I | A | 7 |   | a | N | Ξ | Ð   | ٧ | N | 1   | 8 | n   | ٦ |
| 0         | 8 | ٧ | Э | A | Τ | ٧ | T | ٦ | 0   | Ð | ¥ | Λ   | A | 7   | Э |
| ۵         | 3 | T | S | W | ٧ | 1 | ٦ | 0 | N   | A | d | A   | 1 | 3   | Ħ |
| ٦         | 0 | S | 0 | 3 | d | 7 | 0 | 9 | A   | d | 3 | ¥   | 3 | ď   | A |
| $\forall$ | S | T | ㅂ | d | ٧ | ٧ | Ð | 3 | \$M | 0 | 1 | 3   | ٦ | Q   | 8 |
| S         |   | ㅂ | Ħ | 0 | N | 0 | S | Н | n   | 0 | A | H   | 1 | \$  | 0 |
| ٧         | Э | ٧ | A | Н | 0 | N | ٧ | Ы | Ы   | 0 | 1 | 0   | A | 3   | Ħ |
| ¥         | N | A | 1 | 1 | A | ¥ | Ħ | 3 |     | d |   | res | - | -   |   |
| ٦         | 1 | Ð | A | S | A | ㅂ | 1 | A | a   | S | ı |     | 3 | a   | ı |
| 3         | T | ы | 3 | n | M | O | N | Н | n   | 1 | 1 | 1-  |   |     | П |
|           | a | ٧ | ٦ | 3 | t | M | A | n | Ð   | ٧ |   |     |   | AS. |   |
| S         | ٧ | W | ٧ | a | N | ٧ | W | A | n   | H |   | Į.  | 4 | 7,  | 9 |
| 3         | 8 | A | H | ٧ | A | Z | T | ٦ | ¥   | d |   | 18  | 1 | 4   | ú |



### SORTEOS DE AYER

CUPÓN DE LA ONCE (Mié. 17) 61971

Serie: 044

TRIPLEX DE LA ONCE (Mié. 17) S.2: 630 S.1: 107 S.3: 651 S4:658 S.5: 124

MI DÍA DE LA ONCE (Mié. 17) Fecha: 14 JUN 1925 N° suerte: 10

BONOLOTO (Mié. 17)

16 32 8 25 35

Complementario: 21 Reintegro: 3

SÚPER ONCE (Mié. 17)

Sorteo 1:

01-02-07-08-09-11-16-19-20-22-24-25-30-37-39-43-47-60-62-85 Sorteo 2:

06-09-15-19-20-21-28-36-44-46-47-49-52-55-57-67-68-70-77-83 Sorteo 3:

03-06-07-13-14-15-19-20-26-42-44-45-48-50-51-60-63-67-68-83 Sorteo 4:

02-06-07-12-17-22-23-25-30-42-45-49-61-65-66-68-71-73-74-78 Sorteo 5:

07-15-18-26-28-31-32-35-39-42-43-46-47-52-56-57-66-67-78-79

### Suscribete ya a





Y disfruta de una navegación ilimitada en abc.es



### SORTEOS ANTERIORES

CUPÓN DE LA ONCE

Domingo 14: 11366 Serie: 022 Lunes 15: 91062 LaPaga: 022 59375 LaPaga: 031 Martes 16:

TRIPLEX DE LA ONCE

Do. 14: 790 / 874 / 866 / 783 / 770 Lu. 15; 844 / 903 / 601 / 652 / 203 Ma. 16: 530 / 888 / 437 / 721 / 297

BONOLOTO

Domingo 14: 02-12-14-16-19-48 C:29 R:0 02-03-05-20-34-42 C:19 R:3 Martes 16: 04-18-28-37-41-49 C:20 R:1

LOTERÍA PRIMITIVA

Sábado 13: 05-06-07-13-23-48 C:8R:0 Lunes 15: 11 19 21 30 31 34 C:16 R:3

GORDO DE LA PRIMITIVA Domingo 14: 31-34-46-48-50 C4

EUROMILLONES E: 8-10 Viernes 12: 12-18-24-25-39 Martes 16: 02-32-35-36-39 E: 7-8

LOTERÍA NACIONAL Sábado 13 de julio

86171 Primer premio: Segundo premio: 25492 Tercer premio: 56318 Reintegros: 1,2y8

LOTERIA NACIONAL

Jueves 11 de julio 36278 Primer premio: Segundo premio: 53977 Reintegros: 1,2y8

### Crucigrama blanco Por Óscar

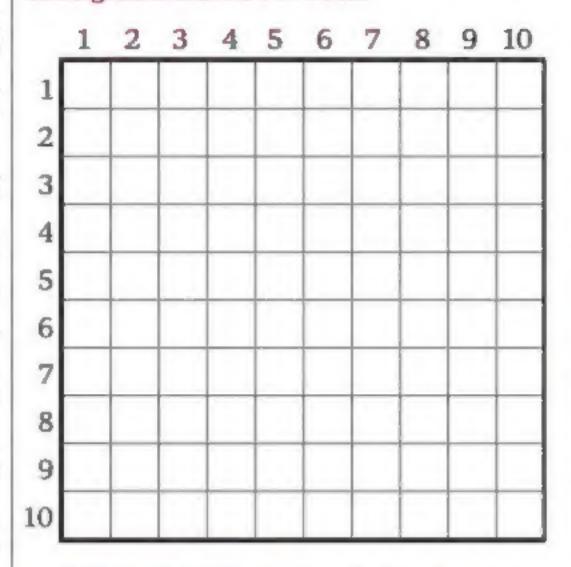

HORIZONTALES, - 1: Emuláralos, 2: Los puntos opuestos en que la órbita de un astro corta la eclíptica. Único en su especie. 3: Pedrea, combate a pedradas. Al revês, de mi propiedad. Símbolo del boro. 4: Repetir. Cierto baile andaluz. 5: Demencia, locura, furia. Al revés, símbolo del molibdeno. 6: Caminar de acá para allá. Inclinado a los placeres y frivolidades de la vida social. 7: Sentimiento de pena y congoja. Ondas de gran amplitud que se forman en la superficie de las aguas. 8: Símbolo

### Contiene 11 cuadros en negro

del uranio. Al revés, que tiene mezcla de tierra, femenino. 9: Al revés, corriente de agua continua que va a desembocar en el mar. Al revés, ejerces en una monarquia la jefatura del Estado. 10: Al revés, desprovistos de belleza y hermosura. Al revés, la una y la otra, o las dos.

VERTICALES. - 1: Individuales. 2: Utensilio a manera de vaso que sirve para machacar en él especias. Al revés, percibí con el oido los sonidos. 3: Imagines, concibas. Al revés, becerro que tiene dos años y no tiene aún tres. 4: Atoáramos, lleváramos a remolque una nave. Símbolo del fluor. 5: Campeon. Anfibios que carecen de cola. 6: Decimonovena letra del abecedario español. Óxido, herrumbre. Igualdad en la superficie o la altura de las cosas. 7: De esta manera. Engalana, ornamenta, decora. 8: Parte inferior y central de la espalda. Al revés, barra o palanca que une el pedal al plato en una bicicleta. 9: Terminación propia de nombres de alcoholes. Al revés, alcohol metílico, 10: Toquemos repetidamente algo pasando la mano. Divinidad egipcia.

### Jeroglifico



Sorprendente victoria helena

### Ajedrez

### Negras juegan y ganan



CD E FGH A B Kovchan - Moiseenko (Járkov, 2002)

### Crucigrama Por Cova-3

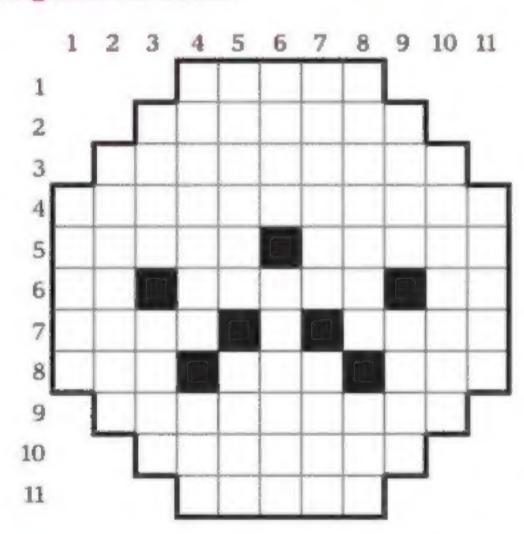

HORIZONTALES: 1: Los da el torero con el capote. 2: Suspensión de partículas en un gas. 3: Nos equivocaremos. 4: Que van de dos en dos. 5: Al revés, sección final del intestino delgado. Localidad española en Lleida, que rima con disona. 6: Al revés, en las matrículas de Toledo de antes. Evite un daño o una obligación. Al revés, prefijo que significa dos. 7: Trozo de tela cortado al sesgo respecto al hilo. Fui capaz. 8: Animal con dos patas, pico y plumas. Hermana de una congregación religiosa. Preposición. 9: Lluvia de meteoros de actividad moderada. 10: Cosas, entes. 11: Al revés, embarcación que es igual desde proa que desde popa

VERTICALES: 1: Al revés, aporte nutrientes a la tierra para beneficio de las plantas. 2: Que enciende las emociones. 3: Arañe con las uñas. Al revés, ventile, airee. 4: Cierto frutal, plural. Se dirigia a un lugar. 5: Al revés, cambiara la dirección de su marcha. Al revés, los usamos para ver. 6: Al revés, dios griego del amor sensual. Hagan rima no consonante. 7: Al revés, expresase un mensaje. Santa que, según un dicho popular, se cita para indicar que lo que se da no se quita. 8: Al revés, recorremos un lugar sin detenernos en él. Abreviatura de documento. 9: Barro. Levantas, elevas. 10: Lo que escuchamos, plural. 11: Conocer

### Sudoku Por Cruz&Grama

|   | 1 |   |   | 7 |   | 6 |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 7 |   |   | 9 |   | 2 |   |
|   | 8 |   | 6 |   | 2 |   |   | 1 |
| 9 |   |   |   | 5 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   | 9 | 7 |   |
|   |   | 5 |   |   |   |   | 1 | 6 |
| 3 | 9 | 1 |   |   |   |   | 5 |   |
|   |   |   |   | 4 | 8 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |

### Soluciones de hoy

e a givini din a al

| ж.   | ж. | 70  | 100 | -72 |     | W. | .0 |    |
|------|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|
| â    | 8  | 2   | 20  | 9   | 2   | B. | g. | 2  |
| b    | 0  | 10  | 9   | 3   | 2   | 8  | 6  | 6  |
| 9    | 8  | 2   | P   | 18  | 16  | g. | 2  | 2  |
| 9    | 1  | ifi | 13  | 9   | 2   |    | *  | 3  |
| Z    | ×  | B   | 4   | 9   | .8  | E. | -  | 8  |
| g. : | P  | 4   | 2   | E   | (8) | -6 | 9  | 15 |
| 8    | 2  | 5   | -   | ß.  | 31  | ā. | 1  | -  |
| 6    | E  | -   | 8   | L   | 18  | 3  | 5  | *  |
|      |    |     |     |     | п   | NO | pi | ns |

(VNIM/VTV/S) **ANIMAJA2** 

Jeroglifico

Ehl, mate, 0-1 S. 会区 EXC2+ 6. 会门 AX83+ [0-1] 3, 482.2+ Egx#.5 !!+Eg#...[ Aledrez

Lodo, Upas, 10: Sonidos, 11: Saber esejiD. Rita. & somasali Doc. 9: Startily sold, 6: sorE. Asonen, 7: tivo, 3: Arpe, cert3, 4: Perales, liba. VERTICALES, L'enobA, 2: Emo-

Objetos, 11. aonaC Ave, Sor, Por, 9: Orionidas, 10: of Evada is 7 Bies, Pude 8: Emparejados, 5: noell, Isona, 6; 2: Aerosol, 3: Erraremos, 4: HORIZONTALES: 1: Pases.

Crucigrama

VERTICALES: 1: Individuos. 2: sanieR. 10. soeF. \*. sabmA. .\* Alo .e . Terroze .\* .U .8 .eslO oM. 6: It . Mundano 7: Dolot . " B d' lterar ", Ole 5 Vesania " 2: Nodos, ", Solo, 3: Drea, ", oiM,

RORIZONTALES: L'Imitáralos,

(El " representa cuadro en negro)

lonateM, 10; Sobemos, \*, Ra. Adoma, 8: Lomo, ", aleiB, 9: Ol. ".

" Je R " Orin " Ras 7: Asi."

Toaramos. \*. R. S. As. \*. Anuros.

Mortero . io 3 Idees . lark 4.

Crucigrama blanco

### TELEVIDENTE

### El paso del mito al meme

BRUNO PARDO PORTO



estas alturas ya no se sabe qué fue antes, si el bailecito de 'El Hormiguero' o TikTok, del mismo modo que resulta imposible determinar si la canción del verano antecede al verano mismo, hablando siempre en conceptos, como una potra salvaje. ¿Qué pensará Chomsky de todo esto? Y más importante: ¿qué opinará Morata de la soberania del Sahara? El caso es que Pablo Motos ha pasado a la categoría del mito, lindante ahí con el meme (el paso del mito al meme, en esas andamos, como jugando a la rayuela), y su programa se ha convertido en un lugar común: no es ya un show sino una certeza, un asidero en estos tiempos

turbulentos en los que ni siquiera HBO es HBO y alguien pretende que la tele de siempre se pague como nunca.

Xavi Daura, la mitad de los Venga Monjas, acaba de publicar novela, 'Quemar dinero' (Temas de hoy), y la primera escena ocurre en el 'access prime time' de Antena 3. Una cineasta española. Maya Montero, acude a 'El Hormiguero' después de ganar el Oscar a Mejor Directora por su película 'Canaán', «el drama sobre un campesino que en tiempos de Jesucristo decide transicionar de hombre a mujer». Olé. Montero charla con Pablo Motos con una naturalidad estudiadisima, pero entonces llegan las hormigas y la cosa se tuerce: de pronto resulta soberbia, brusca, odiable. «Tienen una apariencia simpática, pero son unas hijas de puta», suelta uno de

los productores sobre
Trancas y Barrancas. Entonces, la artista juega la baza de
la salud mental y empieza a
insultar al presentador, los
colaboradores y hasta al
público, que aplaude a rabiar
la valentía con la que ha
confesado su «síndrome de
Tourette extremadamente
selectivo». Olé otra vez.

Sergio del Molino también abrió su libro sobre Felipe González con la visita del político a 'El Hormiguero', que el autor describe como un espectáculo hiperactivo al que los invitados van «a bailar, saltar, ser manteados, regados, embreados, fumigados y chamuscados por una caterva de personajes anfetaminicos». «Aguantan la humillación con sonrisas blanquísimas porque no hay mayor publicidad en España que salir unos minutos allí», sentencia. Ni un expresidente puede saltarse las reglas del juego. Primero fue el paso del mito al logos, y de ahí al algoritmo, es decir, al meme, como si viviéramos en un Matrix diseñado por un niño.

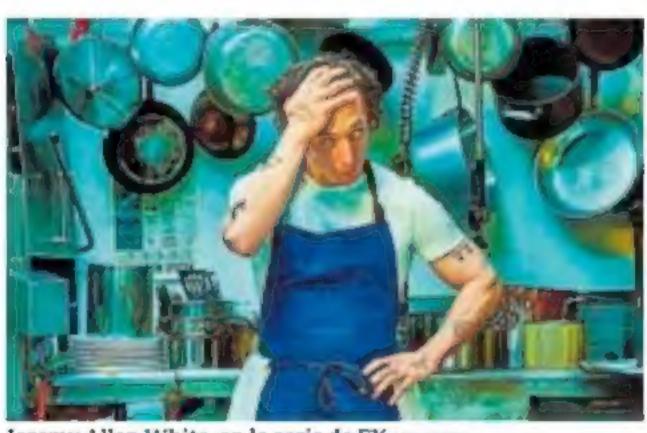

Jeremy Allen White, en la serie de FX // DISNEY-

### 'The Bear' ruge pero 'Shogun' barre en los Emmy

Tony Hale y Sheryl Lee Ralph anunciaron los nominados de unos premios que tendrán dos galas este año

LUCÍA CABANELAS MADRID

En 'Juego de tronos' se escuchaba rugir a los dragones y también a los Lannister, pero en los Emmy solo hay sitio para que lo haga 'The Bear'. Ganó en enero y puede volver a hacerlo el 14 de septiembre, porque los Emmy celebrarán dos galas este año con tan solo ocho meses de diferencia. Cosas del destino y consecuencias de las huelgas de guionistas y actores, que obligaron a mover el calendario.

La serie de FX hizo lo esperado: estar donde debía con su segunda temporada. Aunque para reír haya poco espacio entre sus fogones, sus rivales a batir para repetir como mejor comedia son las veteranas como 'Hacks' y 'Solo asesinatos en el edificio', que consigue nominación para todos sus actores, incluida, por primera vez, Selena Gomez. Quizás, solo quizás, la Palma de Oro en Cannes haya tenido algo que ver.

En drama se retiró ya de la lucha la invicta 'Succession'. pero por Oriente llegó 'Shogun', casi sin hacer ruido pero barriendo con las nominaciones también en los apartados interpretativos, donde está el actor de ascendencia española Nestor Carbonell pero no el protagonista, Cosmo Jarvis. La serie de Hulu, segunda adaptación televisiva de la novela homónima de James Clavell, es la gran sorpresa del año, y competirá con 'Fallout', 'The Morning Show', 'The Crown', 'La edad dorada', 'Slow Horses', 'Mr. and Mrs. Smith' y 'El problema de los tres cuerpos'.

Sin margen para las sorpresas, porque en unos premios tan segmentados prácticamente entran todos, se cumplió con las quinielas también en la categoría de miniserie, donde 'Mi reno de peluche', de Netflix, apunta a convertirse en la digna heredera de 'Beef', mal que le pese a Fiona Harvey, que puede que demande, 'desde su iPhone,' a los Emmy igual que le pide 170 millones a la plataforma por «contar una mentira» inspirada en ella.

### EL CINE EN TELEVISIÓN

POR OTI RODRÍGUEZ MARCHANTE



\*\*\*\* MUY BUENA \*\*\* BUENA
\*\* INTERESANTE \* REGULAR • MALA

### 'Historias para no contar'

España. 2022. Comedia, episodios. 99 m. Dir.: Cesc Gay. Con Quim Gutiérrez, Alexandra Jiménez, Maribel Verdú, Nora Navas, Antonio de la Torre.

### 22.55 La 1 \*\*

El director Cesc Gay y en su entorno natural, Barcelona, despliega cinco historias independientes a la búsqueda del individuo y sus contradicciones, tan ricas y creativas. Refleja en ellas situaciones incómodas, ridiculas y con tanto de comedia



como de acidez y amargor. Muy sencilla en situaciones y diálogos, un vecino con un perro, la llegada de un amigo en un mal momento emocional, unas actrices antes de un 'casting', un profesor maduro con una joven exalumna... No da, quizá, para sacar grandes conclusiones, pero su variedad y, especialmente, la galería excelente de actores, la hacen muy entretenida.

### 'Gran Torino' 22.30 La Sexta \*\*\*\*

EE.UU. 2008. Drama. Dir.: Clint Eastwood. Con Clint Eastwood, Geraldine Hughes.

A Eastwood le salió la película homenaje y testamentaria mucho antes de terminar, aún abierta, su filmografía. Su universo, su moral y rocosos principios, el zumo de su actitud ante la vida están aquí expuestos en la historia del viejo Kowalski, huraño, íntegro, solidario y con una idea de la actualidad, su entorno y su país llena de lucidez y sacrificio. Una rúbrica perfecta, pero siguió firmando y filmando afortunadamente.

### 'El pianista'

Francia. 2002. Drama. 148 m. Dir.: Roman Polanski. Con Adrien Body, Thomas Kretschmann.

La terrible historia del pianista

polaco Władysław Szpilman le permite a un Polanski más serio, menos juguetón, hurgar en su memoria y en la tragedia del gueto judio en la Varsovia ocupada por los nazis. La ambientación es 'lujosa' y estremecedora, un retrato emocionante y desolador del horror que cuenta con un afilado y oscarizado Brody para que tiemble la pantalla.

### 'Las minas del rey Salomón' 14.50 Trece \*\*

EE.UU. 1985. Aventuras. 100 m. Dir.: J. Lee Thompson. Con Richard Chamberlain, Sharon Stone, Herbert Lom.

En 1950, Marton y Bennett dirigieron una estupenda película sobre la novela de Rider Haggard, con Deborah Kerr y Stewart Granger. No es esta, que dirige Thompson sin mucho acierto y con un Chamberlain que se cree Indiana Jones.

### PARRILLA DEPORTIVA

12.00 Tenis. ATP 500 de Hamburgo. En directo. M+ Vamos

12.30 Golf. The Open Championship: The 152nd Open Championship. Jornada 1. En directo. El recorrido de Royal Troon acoge la edición número 152 del Open Championship. M+ Golf

14.25 Ciclismo. Tour de France: Gap-Barcelonnette. En directo. En un día que trasncurre, casi en su totalidad, por encima de los 1000 metros de altura, circo puertos se reparten de manera regular a lo largo de los casi 180 kilómetros de etapa, Teledeporte

### 16.55 Futbol. UEFA

Women's Under-19 Championship: Países Bajos-España. En directo. Arranca el Campeonato de Europa para la selección femenina sub-19. Teledeporte

17.30 Tenis. WTA 250 de Palermo. En directo. Octavos de final. DAZN

### LA 1-

8.50 La hora de La 1
10.40 Mañaneros
14.00 Informativo territorial

14.10 Ahora o nunca verano. Presentado por Mônica López.

15.00 Telediario 1. Presentado por Alejandra Herranz. 15.50 Informativo territorial

16.15 El tiempo. Presentado por Albert Barniol.

16.20 Salón de té La Moderna

17.40 La Promesa 18.35 El cazador stars. Presentado por Gorka Rodríguez.

19.35 El cazador. (Rep.) Presentado por Rodrigo Vázquez.

20.35 Aquí la Tierra. Presentado por Jacob Petrus. 21.00 Telediario 2. Presenta-

do por Marta Carazo. 21.55 La suerte en tus manos

22.00 4 estrellas. «Yago y el lobo».

22.55 Nuestro cine. «Historias para no contar», España. 2022. Dir: Cesc Gay. Int: Anna Castillo, Javier Rey.

0.30 Cine. «Solo química». España. 2015. Dir: Alfonso Albacete. Int: Ana Fernández, Alejo Sauras.

### LA 2

9.25 Seguridad vital 5.0. (Rep.)

9.50 Guardianes del patrimonio. «Operación Chavín». 10.25 Arqueomania. «La

segunda Guerra Púnica».

10.50 Documenta2. «El aire de los tiempos».

11.45 Al filo de lo imposible. «El Atlántico a remo: travesía marítima».

12.20 Las rutas D'Ambrosio. «Marina Alta».

13.15 Mañanas de cine. «La estampida del noroeste». EE.UU. 1948. Dir. Albert S. Rogell. Int: Joan Leslie, James Craig.

14.30 Verano azul. «Eva». 15.15 Saber y ganar 16.05 Tour de France. «Gap-

Barcelonnette».

18.05 Documenta2. «Lutero en España».

19.05 El Paraíso de las Señoras

20.30 Diario de un nómada. La Ruta de la Seda. Incluye «Kirguistán del valle a la montaña» y «Paraíso e infierno».

21.30 Cifras y letras 22.00 ¡Cómo nos reimos! (Rep.) «El genio de Eugenio». 23.00 ¡Cómo nos reimos!

0.00 LateXou con Marc Giró.

(Rep.) «El show de Flo».

### ANTENA 3

8.55 Espejo público. Presentado por Lorena Garcia. 13.20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano

13.45 La ruleta de la suerte. Presentado por Jorge Fernández.

15.00 Antena 3 Noticias

1. Presentado por Sandra
Golpe

15.30 Deportes. Presentado por Rocio Martinez, Angie Rigueiro y Alba Dueñas.

15.35 El tiempo. Presentado por Roberto Brasero.

15.45 Sueños de libertad 17.00 Pecado original 18.00 Y ahora Sonsoles, Pre-

sentado por Sonsoles Ónega. 20.00 Pasapalabra, Presentado por Roberto Leal.

21.00 Antena 3 Noticias
2. Presentado por Vicente
Vallés y Esther Vaquero.

21.30 Deportes. Presentado por Rocio Martinez, Angie Rigueiro y Alba Dueñas.

21.35 El tiempo. Presentado por Roberto Brasero. 21.45 El hormiguero 3.0.

(Rep.) Presentado por Pablo Motos.

22.45 La vida prometida 1.25 Cine. «Falsa inocencia». Canadá, 2010. Dir: Jim Donovan. Int: Megan Park, David Charvet.

2.45 The Game Show

### CUATRO

8.20 Callejeros viajeros, Incluye «Costa de California» y «Los Angeles de California».
10.20 Viajeros Cuatro. (Rep.)
«Silicon Valley».

11.30 En boca de todos. Presentado por Nacho Abad.

14.00 Noticias Cuatro. Presentado por Alba Lago.

14.55 ElDesmarque Cuatro. Presentado por Manu Carreño.

15.10 El tiempo 15.30 Todo es mentira. Presentado por Marta Flich y

Pablo González Batista.

18.30 Tiempo al tiempo.

Presentado por Mario Picazo, Alex Blanquer y José Luis
Vidal.

19.55 Noticias Cuatro, Presentado por Diego Losada.

20.45 ElDesmarque Cuatro. Presentado por Ricardo Reyes.

20.55 El tiempo 21.05 First Dates. (Rep.) 21.40 First Dates. Presenta-

do por Carlos Sobera.

22.50 Callejeros. Incluye «Alquiler imposible»,
«Malasaña», «Gran Canaria

al limite» y «Vacaciones en

Gandia».

2.35 The Game Show. Presentado por Cristina Porta, Gemma Manzanero y Aitor Fernández.

### TELECINCO

8.55 La mirada critica.
Presentado por Ana Terradillos. Con la colaboración de Antonio Texeira.

10.30 Vamos a ver. Presentado por Joaquin Prat. Con la colaboración de Patricia Pardo y Adriana Dorronsoro. 15.00 Informativos Telecin-

15.00 Informativos Telecin co. Presentado por Ángeles Blanco.

15.25 ElDesmarque Telecinco. Presentado por Lucía Taboada.

15.40 El tiempo

15.50 Así es la vida. Presentado por Sandra Barneda y César Muñoz.

17.00 TardeAR. Presentado por Beatriz Archidona.

20.00 Reacción en cadena. Presentado por lon Aramendi.

21.00 Informativos Telecinco. Presentado por Carlos Franganillo.

21.35 ElDesmarque Telecinco. Presentado por Matías Prats Chacón.

21.45 El tiempo 22.00 Supervivientes Ali Stars, Presentado por

All Stars, Presentado por Jorge Javier Vázquez. Con la colaboración de Laura Madrueño.

2.00 Casino Gran Madrid Online Show

### TRECE

8.00 La tienda de Galería del Coleccionista

11.00 Santa misa. Palabra de vida

11.40 Adoración eucarística 12.00 Ángelus

12.05 Ecclesia al día. Presentado por Raquel Caldas.

12.30 Don Matteo

14.30 Trece noticias 14:30. Presentado por Nazareth G<sup>\*</sup> Jara.

14.45 El tiempo en Trece 14.50 Sesión doble. «Las

minas del Rey Salomon». EE.
UU, 1985. Dir; J. Lee Thompson. Int: Richard Chamberlain, Sharon Stone.

16.30 Sesión doble. «Allan Quatermain en la ciudad perdida del oro». EE.UU. 1986. Dir: Gary Nelson. Int: Richard Chamberlain, Sharon Stone.

18.30 Western. «Retaguardia». EE.UU. 1954. Dir: David Butler. Int: Guy Madison. Joan Weldon.

20.30 Trece noticias 20:30. Presentado por José Luis Pérez.

21.05 Trece al día. Presentado por José Luis Pérez. 21.55 El tiempo en Trece 22.00 El cascabel. Presenta-

0.30 El Partidazo de Cope

do por Antonio Jiménez.

### HOY NO SE PIERDA...

### 'Las guerras del herlado'

AMC Crime | 16.15 |

Explora un oscuro capitulo de la historia criminal de Glasgow.



### 'Cobra Kai'

Netflix | Bajo demanda |

Daniel LaRusso y Johnny Lawrence ponen fin a sus aventuras con el kimono 'Karate Kid'.



### LO MÁS VISTO del martes 16 de julio Noticias 1

Noticias 1 Antena 3, 15.00.

1.900.000 espectadores 19,7% de cuota



### LA SEXTA

6.45 Ventaprime 7.15 ¿Quién vive ahí? 9.00 Aruser@s fresh 11.00 Al rojo vivo. Presentado por Antonio García

Ferreras.

14.30 La Sexta noticias 1°
edición. Presentado por
Helena Resano.

15.15 Jugones. Presentado por Josep Pedrerol. 15.30 La Sexta meteo

15.45 Zapeando 17.15 Más vale tarde. Presentado por Iñaki López y

Cristina Pardo.

20.00 La Sexta noticias 2\* edición. Presentado por Cristina Saavedra y Rodrigo Blázquez.

21.00 La Sexta Clave. Presentado por Joaquín Castellón.

21.20 La Sexta meteo 21.25 La Sexta deportes 21.30 El intermedio Summertime. Presentado por

Sandra Sabatés.

22.30 El taquillazo. «Gran Torino». Alemania, EE.UU. 2008. Dir: Clint Eastwood. Int: Clint Eastwood, Christopher Carley.

1.05 Cine. «Meteoro a la luna».

### TELEDEPORTE

9.20 Tour de France 11.15 #somos triatión 11.30 Tierra de campeones 11.45 C.S.I. Casas Novas: Gran Premio Longines 12.40 UEFA Women's Euro 2025. #España-Bélgica\*.

jornada. 14.25 Tour de France, «Gap-Barcelonnette».

Fase de clasificación: sexta

16.05 Racing for Spain 16.35 Moto Avenue

16.55 UEFA Women's Under19 Championship. «Países
Bajos-España». Arranca el
Campeonato de Europa para
la selección femenina sub-19.
Una oportunidad única de
ver a las futuras estrellas del
fútbol nacional. España, que
defiende el título conseguido
el pasado año, debuta ante
Países Bajos, una de las
mejores canteras del continente. Desde Marijampole,

Lituania. En directo.

18.55 Objetivo: Paris 2024.

19.25 European Athletics U18 Championships.

«Banska Bystrica». Sesión

0.45 Torneo Tenis Playa de Luanco, Semifinal. 3.45 Tour de France

vespertina.

### MOVISTAR PLUS+

8.40 Colin de cuentas
9.14 Los 2010. «El boom de las redes sociales».

10.00 Twitter en la era de Elon Musk 11.52 Cerca

12.08 Islandia: el poder de la Tierra

mamis».

14.07 Leo talks. «Fiebre por viajar».

13.06 Perrea, perrea. «Moto»

14.35 Cine. «Marisol, llámame Pepa». España. 2024. Dir: Blanca Torres. 16.00 Cine. «Sin maios

rollos» EE.UU. 2023. Dir. Gene Stupnitsky. Int: Matthew Broderick. Jennifer Lawrence.

17.40 Cine, «Planes de boda». Alemania, EE.UU. 2001. Dir: Adam Shankman. Int: Jennifer Lopez, Matthew McConaughey.

19.20 Todos mienten
21.05 Los monstruos de
Ponticelli. Incluye «Hasta
que se demuestre lo contrario» y «¿Quién te cree?».

23.00 Imaginémonos 100 años más. Gala Centenario Telefónica en el Teatro Real 1.00 El tatuador de Auschwitz

### TELEMADRID

8.30 Buenos días, Madrid 11.20 120 minutos

14.00 Telenoticias
15.30 Cine de sobremesa.

«Tootsie».

17.30 Cine. «Todo el mundo gana».

19.10 Madrid directo 20.30 Telenoticias

21.15 Deportes

21.35 Juntos 22.50 Reales sitios

0.45 Atrapame si puedes

### TVG-

Celebrity

9.30 Bos días
11.05 A revista
12.20 As nosas rúas
12.40 Estache bo
13.15 Hora galega. (Rep.)
13.55 Galicia noticias
14.25 Telexornal mediodía
15.55 Quen anda aí? Verán
18.50 Avance Hora galega
19.00 Hora galega
20.25 Telexornal serán
22.00 Atrápame se podes, chanzo arriba
22.55 Saudade de ti
0.10 Festigaliando

### ETB2

11.30 En Jake 13.50 Atrápame si puedes

14.58 Teleberri 15.35 Teleberri kirolak

16.00 Eguraldia

16.20 Esto no es normal

17.35 Quédate 20.05 A bocados verano

21.00 Teleberri

21.40 Teleberri kirolak

22.05 Eguraldia 22.25 La calle Sin Gobierno

23.20 Duelo en las alturas.

### TV3

«Bodegas».

10.30 Tot es mou 14.00 Telenotícies comarques

14.30 Telenotícies migdia 15.40 Cuines

16.45 El Paradís de les Senyores

16.10 Com si fos ahir

17.30 Gloria

19.20 Atrapa'm si pots

20.20 Tens un minut? 21.00 Telenotícies vespre

22.05 Polonia

22.45 Asfalt 23.25 Nervi

### CANAL SUR-

10.15 Hoy en día

9.00 Despierta Andalucia.

12.50 Hoy en día, mesa de análisis

14.30 Canal Sur noticias 1

15.25 La tarde. Aquí y ahora 18.00 Andalucía directo

19.50 Cómetelo 20.30 Canal Sur noticias 2

21.40 Atrapame si puedes
22.50 Cine. «Todo el dinero
del mundo».

### 0.55 Memento mori 1.45 Lo flamenco

### CMM

10.30 En acción en casa 11.00 Aquí vivo yo 11.30 Ancha es... 12.15 Estando contigo 14.00 C.-La Mancha a las 2

15.45 En compañía 18.15 Lo mejor del Oeste. «El

asalto de Phantom Hill». 20.00 C.-La Mancha a las 8

20.55 Ancha es...

21.45 Atrápame si puedes 22.30 Fiesteros

1.00 En compañía

4.00 Castilla-La Mancha a las 8. (Rep.)



POR RODRIGO CORTÉS

Derechista, m. yf. De izquierdas, pero con peor marketing.

### EL PEOR VERANO DE MI VIDA JUAN DE LA RUBIA

# Papá, quiero ser organista

El músico descubrió su vocación durante un desafortunado viaje a Perugia, con 9 años





habría que hacerle un monumento o quitarle la custodia de su hijo con carácter retroactivo. En 1991, Francisco (Paco para los amigos) era profesor de lengua y literatura españolas, e impartía también clases de italiano en la UNED. La filología es aun hoy su pasión, «aunque a él le habría gustado estudiar musica». Aquel verano ganó una beca para ir a estudiar gramática italiana a la Universidad de Perugia durante quince días, en agosto.

Lo tuvo clarísimo: era una oportunidad para él, y también para el pequeño Juan, que tenía 9 años. «Debió de pensar que si yo le acompañaba, aprendería algo de italiano», señala el organista con cariño y un cierto resquemor a la vez. Así que, ni corto ni perezoso, ahí los tenemos, en la estación de tren de Castellón, despidiéndose de mamá y partiendo hacia Barcelona primero -transbordo-, la frontera -otro transbordo-, Milán -vuelta a cambiar de tren trasuna noche sin pegar ojo- y Juan de la Rubia ya ni recuerda si hubo más enlaces o cogieron un autobús o cómo demonios llegaron a la puerta de la Universidad de Perugia.

Solamente recuerda que era domingo, y que iba llorando: «Yo no sabía lo que era no dormir». La universidad estaba cerrada, nadie les pudo indicar dónde debían alojarse y acabaron yendo a un hotel. A esas alturas, Paco ya debía tener claro que no, que eso no había sido una buena idea. Pero claro, ya habían llegado, así que tocaba apechugar.

«En aquella época no se hablaba de conciliación, así que yo simplemente iba con mi padre al aula y me ponía a jugar en un rincón». Pero claro, acababa molestando, porque «lo que estaba deseando era que llegara el verano para saltar entre naranjos en el terreno de mis abuelos y hacer de Batman y Superman con mi primo, atándome una toalla al cuello, o cualquier cosa menos irme a un curso de italiano para adultos en Perugia». Resultado: «Fueron cuatro o cinco días de llorar cada día, hasta que mi padre llamó a mi madre y le pidió que viniera a por mí». Se encontraron en Florencia, donde todo empezó a mejorar, porque «comí helado y vimos el David de Miguel Ángel». Pilar y el niño volvieron a La Vall d'Uxó en autobús, y Paco pudo acabar el curso con más tranquilidad.

Juan de la Rubia no aprendió nada de italiano en ese viaje, pero descubrió su vocación. O, para ser más exacto, la



El organista Juan de la Rubia // MAREN ARTISTS

fascinación que sentia por esa enorme máquina de hacer música a la que llamamos órgano: «Mi padre me ponía discos de música clásica antes de ir a dormir, y a mí ya me había gustado la música para órgano». Una de aquellas tardes del verano de 1991, padre e hijo pasaron por delante de la catedral de Perugia. Desde fuera se oía la música sonando. Paco, que sabía lo que a Juan le gustaba escuchar aquellos discos, le pidió al organista que les tocara algo.

«Dos meses después, mi padre pidió a Ricardo Pitarch que se encargara de mi formación musical», explica. Tocó el requinto en la banda del pueblo e hizo la carrera de piano y la de órgano. Hoy es profesor en la Escuela Superior de Música de Catalunya (ESMUC) y organista de la

Dirigirá la Orquestra del Miracle, un grupo de música antigua Sagrada Familia, aparte de tener una carrera como solista a nivel nacional e internacional solamente comparable a la de su maestra, Montserrat Torrent, la cuasi centenaria organista española que ha dado a cono-

cer la música ibérica por todo el planeta.

El miércoles de la próxima semana se presenta en el Palau de la Música de Barcelona con su nuevo proyecto, la Orquestra del Miracle, un grupo de música antigua que dirige y con el que aborda obras de Handel, Valls, Literes y Telemann al lado de la soprano polaco-norteamericana afincada en España Alexandra Nowakovsky, y un equipo de músicos «de primer nivel, con los que trabajamos muy a gusto». Su padre asiste siempre que puede a sus conciertos. A pesar de aquel verano, o quizás gracias a él, sigue habiendo complicidad entre ambos. Eso sí, Juan de la Rubia no ha vuelto a pisar, hasta la fecha, Perugia.



**BALA PERDIDA** 

ANGEL ANTONIO HERRERA

### Somos negros

Me gusta pensar que España se parece a su selección exótica. Ojalá que no sólo por una semana de fiesta

IVEN campeones de la apoteosis española Lamine Yamal y Nico Williams, con lo que todos somos negros. Pues ya iba siendo hora. Aún brindábamos a bordo de la alegría de la Eurocopa cuando se nos presentaba Mbappé en el Bernabeu con las gradas hasta el campanario, como en una noche de Champions, y así venia a abrocharse en la semana jubilosa otro negro de oro, que trae garantía de ilusión. Estos negros últimos no nos dan nada más que disgustos, sólo que disgustos al revés, y uno casi diría que Carlos Alcaraz acaso es también negro, por el frenesí de medallero que nos vienen regalando los negros. El negro es de «la raza de los acusados», según el diagnóstico valiente de Cocteau, pero ya no tanto, y uno lo celebra, porque yo veo civilización, y justicia, y riqueza, en la expansión natural y alegre de la raza negra, que no debiera nutrir sólo el fútbol sino también la literatura, la política, la tele y lo que sea. Somos negros, en esta semana, pero igual aún nos faltan negros. La música es, a menudo, el confort de esta raza malquerida, pero yo quiero que los negros brinquen resueltamente esa disciplina, más el fútbol, y otros deportes, que son órbitas de su dominio, y se nos pongan de iguales compañeros en un ayuntamiento, o en un hospital, porque aquí tienen ustedes el ejemplo vivo de que al país no le viene mal un parecido con su selección. Lorca, que amaba el linaje de los malditos, descubrió que «los negros lloran confundidos bajo paraguas», pero en estos días hemos visto lo que ya sabíamos: los negros ya no lioran tanto, y hasta nos traen algún triunfo que pone al Rey en un brinco, con la copa de la Eurocopa, y una infanta al costado. Prefiero olvidar que en esta temporada a Vinicius, principe en lo suyo, le cayeron piropos racistas, y mejor me quedo con que a Lamine le canta Estopa como a un compadre de garito. Estopa, y una multitud convencida. Me gusta pensar que España se parece a su selección exótica. Ojalá que no sólo por una semana de fiesta. Ojalá.\*